JUEVES 25 DE ABRIL DE 2024



EL DIARIO LÍDER EN SEVILLA Y ANDALUCÍA

# SÁNCHEZ AMAGA CON DIMITIR Y PONE A ESPAÑA EN VILO









# Serrat recibe el Princesa de Asturias como un «buen colofón a su carrera»

CULTURA

# El Guadalquivir desembalsará casi el triple de agua este año para regar el campo andaluz

La medida permitirá recuperar los cultivos del arroz, el tomate y el algodón tras la sequía

El campo andaluz cerró ayer una de las etapas más críticas por la falta de agua después de que el Pleno de la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir aprobara una cuota de 1.010 hectómetros cúbicos de agua para riego en la campaña de 2024, a lo que se sumarán 30 hectómetros cúbicos para los cultivos de octubre. La cifra supone un 262 por ciento más del agua que se dispuso el pasado año. ANDALUCÍA

# Moncloa impone a Ribera como cabeza de lista para remontar en las Europeas

Tiene prestigio en la UE y su nombre suena como futura comisaria de Medio Ambiente, tras comunicárselo el presidente Pedro Sánchez

El cambio del

entorno de la

Muralla integrará

aparcamientos, el

**ESPAÑA** 

# A FAVOR DEL MODELO TRADICIONAL





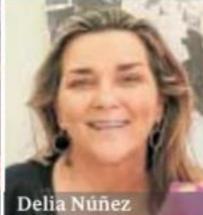





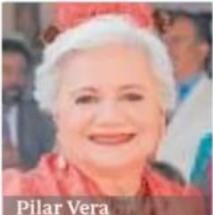

# vivero y el bar SEVILLA

# El móvil de Tejado prueba su insistencia en tener localizada a su tía

El informe de la Guardia Civil confirma los contactos con 'El Ruso' antes del robo del chalet de María del Monte SEVILLA

# El PSOE se queda solo en la defensa del ministro Óscar **Puente**

**ANDALUCÍA** 

MAÑANA CON ABC ABC DEL MOTOR

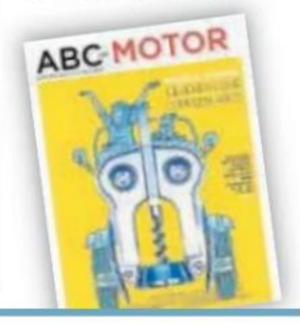













# Éxito de la consulta sobre la Feria

Casi cien mil sevillanos habían votado ayer en el referéndum para definir el modelo de la celebración mientras la ciudad debate los pros y los contras de ambas opciones sevilla







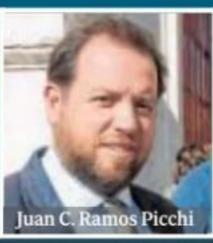





**FAVOR DEL MODELO ACTUAL** 

# Las feministas denuncian ante la ONU que la ley Trans permite al maltratador acosar a sus ex

Trece organizaciones españolas censuran en un escrito la opacidad «contraria al Estado de derecho» de los ministerios de Justicia e Interior SOCIEDAD



# SALA DE MÁQUINAS JULIÁN QUIRÓS

# El hombre que desprecia a su país

a carta de Pedro Sánchez es impropia de un jefe de gobierno. Es un texto mediante el que intenta humanizarse, dar pena, pero supone la última manifestación de un narcisista extremo que vive el servicio público como una constante representación teatral. Es la carta de un hombre que desprecia a su país y a sus ciudadanos, que no le importa volcar el tablero político, poner la vida nacional en vilo durante una semana y ciscarse en la opinión pública para evitar dar cuenta de sus actos. El texto le ha salido a modo de

guion de las telenovelas turcas, buscando una ola de adhesiones, poniendo incluso a su mujer como reclamo del enredo; quizás el matrimonio en armonía puede que decida el lunes comunicarnos que aquí seguirán, sacrificando su futuro por todos nosotros. Quizá. Detrás de un texto pretendidamente moralizante Sánchez oculta la cruda realidad que tiene delante; prisionero de su pasado, recaba apoyos entre los suyos, moviliza los mitos de la izquierda y avisa a Otegi y Puigdemont, por si acaso, de que sin él no son nada.

# FUNDADO EN 1903 POR DON TORCUATO LUCA DE TENA

# España y los espasmos del 25 de abril

# POR INOCENCIO F. ARIAS

«Las elecciones en Portugal del 25 de abril de 1975, justo un año después de la Revolución de los Claveles, no fueron problemáticas 'per se'. Pero los militares habían creado un funesto Consejo de la Revolución, que los partidos tuvieron que aceptar como trágala, que supervisaría y aprobaría los actos del Gobierno salido de las urnas. A la larga –fue a la corta– la situación era insostenible y culminó con el asalto de la extrema izquierda a la Embajada de España en Lisboa»

A revolución de los militares portugueses -el 25 de Abril de 1974- fue acogida con curiosidad y alegría. Atraído por el hecho y concluyendo mi estancia en Argel, pedí el traslado a Portugal en enero de 1975. Aunque con algún sobresalto, la experiencia resultó estupenda. Los avatares portugueses despertaron enorme interés en España. Muchos deseábamos el contagio de la democracia. Miles de españoles hacían turismo político en Lisboa, ávidos de paladear, hambrientos, la incipiente democracia de los vecinos. La Platajunta española dio allí conferencias, el PSOE confraternizaba con los socialistas lusos en encuentros a los que asistíamos y los fines de semana las rúas lisboetas estaban atestadas de españoles. Fue la primera vez, quizá desde Felipe II, en que Portugal primaba cotidianamente en los comentarios periodísticos y de la clase política. Nuestra pertinaz ignorancia de lo luso se esfumaba.

Las dos grandes potencias, Estados Unidos y Rusia, también miraban con atención a Portugal y, en plena Guerra Fría, intrigaban para que el rumbo del país les favoreciera. Nuestros vecinos pertenecían a la OTAN y contaban con una estratégica situación geográfica. Los ana-

listas ponderaban si Portugal permanecería en el campo occidental o si, dado el tufillo totalitario de algunos militares, se pasaría formal o tácitamente al bando de Moscú.

Al poco de mi llegada, Saigón, que había sido abandonada dos años antes con el rabo entre las piernas por EE.UU., caía en manos de los comunistas del Vietcong, algo comentado por la prensa lisboeta, influenciada por los radicales de la revolución. Debido al desplome de esa ficha importante en Asia, «perder» Portugal habría sido grave para Washington. El morbo que suscitaba Portugal creció en 1975. La radicalización y la inseguridad comenzaron a galopar, los bancos serían nacionalizados, se aprobó una reforma agraria desorbitada y los 'retornados' de Angola y Mozambique –Lisboa había dado la independencia a sus colonias– ocupaban ilegalmente muchas viviendas.

Las elecciones a la Asamblea Constituyente de esa primavera, justo al año de la Revolución de los Claveles, no alarmaron 'per se'. Con una participación récord (91,4 por ciento), los socialistas de Soares obtenían el 38 por ciento, el centro derecha, el 26,5 y los comunistas, el 12,5. Lamentablemente, antes, los militares habían creado un funesto Consejo de la Revolución, que los partidos tuvieron que aceptar como 'trágala', que supervisaría y aprobaría los actos del Gobierno salido de las urnas. A la larga –fue a la corta– la situación era insostenible. El Consejo, que nadie había elegido, escorado a la izquierda, se negaba a aceptar que el pueblo iba por otros derroteros. Los jóvenes militares, un cóctel de bienintencionados, iluminados y sectarios, creían que el pueblo se equivo-

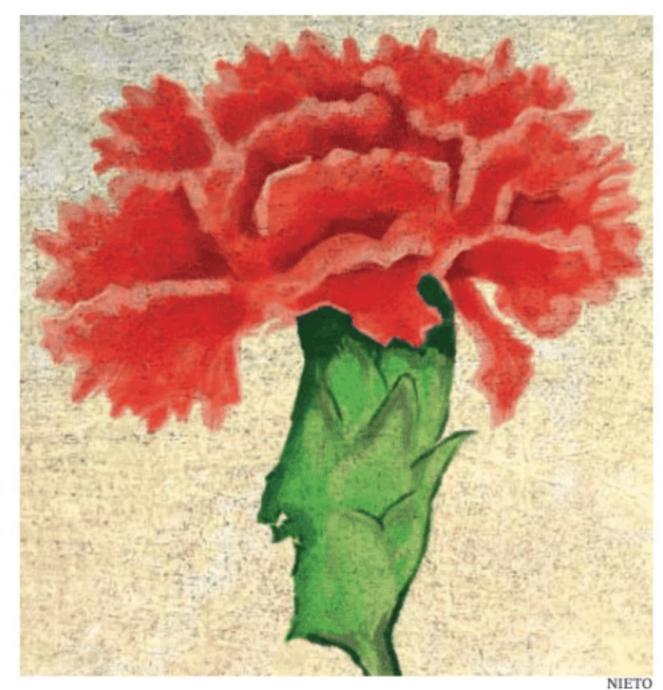

caba no percatándose de cual era la buena vía. Era un aroma totalitario. La ruptura de la cúpula militar con los socialistas y los centristas, «producto de la escalada insensata de los comunistas» (Soares, 'dixit'), empezó a ser ostentosa y se plasmó en una gigantesca manifestación socialista a la que asistí en agosto, en la Fonte Luminosa, que los comunistas intentaron abortar con barricadas a la entrada de Lisboa. Hubo brillantes discursos de Soares y Zenha y de pronto un camión militar fue, por primera vez, silbado por la multitud. Los idolatrados de ayer eran abucheados. Una primicia.

La economía en aquel verano caliente empezó a tocar fondo, los parados aumentaban en miles, faltaban abundantes productos, incluido el venerado bacalao, aparecía el mercado negro, crecía el descontento... y el Estado se desmoronaba fruto de la tirantez entre socialistas y cúpula militar. Los militares cerraron 'República', periódico cercano a los primeros y entonces, fines de septiembre, llegó el increíble asaltosaqueo a la embajada de España. El acontecimiento muestra el vacío de poder y las cruciales divisiones existentes en los gobernantes portugueses.

a chispa fue el proceso precipitado a unos acusados de terrorismo en España lo que indignó en abundantes capitales europeas. El anuncio de la condena a muerte de cinco personas y tres indultadas trajo manifestaciones nutridas en diversas capitales ante la embajada española. En París decenas de gendarmes y un par de tanquetas rodeaban nuestra sede para protegerla. En Lisboa fue diferente. Conscientes de la atmósfera, el embajador Antonio Poch hizo gestiones con las autoridades, incluida una visita al presidente Costa Gomes, que prometió que seríamos protegidos. Llegada la noche y viendo que la promesa no se cumplía, con una residencia vulnerable por el enorme perímetro de su jardín, el embajador y su esposa salieron por atrás, to-

> maron un taxi y vinieron a refugiarse a mi domicilio. Avanzadas las diez sonó el teléfono, el canciller del consulado informaba que una turba de unas 400 personas había irrumpido en la oficina y tiraban los enseres por la ventana quemándolos en piras. Nuestras llamadas al ministerio portugués, advirtiendo de que la gravedad de la destrucción de la oficina palidecía frente al posible asalto a la residencia donde había cuadros del Prado, tapices antiguos, etc. fueron infructuosas durante una hora. Por fin Poch habló con el ministro Melo que confesó que la algarada iba tanto contra España como contra él.

> Las autoridades se inhibieron. Nadie quiso percatarse de que la inmunidad diplomática es sagrada. La residencia fue saqueada con nuevas hogueras. La Policía no actuó porque la misión se le encomendó al Ejército pero, aquí entraría un Gila surrealista, el encargo recayó en el Ralis, el regimiento 'rojo' donde el mando permitió que los soldados decidieran por votación si iban o no a proteger «a los fascistas». No acudieron. Mientras, las radios Renascença y Rádio Clube Português transmitían jubilosamente la quema explicando vesánicamente que «queman lo que no es propiedad del pueblo español, es de los fascistas, en esta embajada se encuentran los fascistas que esclavizan al pueblo es-

pañol».

Otra pincelada ambiental de la que doy fe. Soares pidió a Poch que recibiera fuera de la embajada a un colaborador suyo. Mi jefe sugirió verlo en mi casa. Anochecía cuando llegó el enviado, Campinos, ministro de Comercio, con el que subí en ascensor y dejé en el salón con Poch. Cuando se marchó, Poch me contó algo insólito: Soares y la cúpula preguntaban si -en el caso de que hubiera un golpe de la extrema izquierda- los dirigentes socialistas tendrían problemas para entrar en España por cualquier punto. Que la petición a Franco fuera de un demócrata socialista muestra la atmósfera existente. Mi embajador no quiso telegrafiar cifrada la delicada petición, me dictó allí mismo una carta y a la mañana siguiente yo salí con su coche y chófer para Madrid donde la entregué a nuestro ministro de Exteriores. Pocos días después Poch dio el sí a Soares. El conato de golpe llegaría en noviembre pero sería felizmente neutralizado por militares, con Eanes, fieles al Gobierno.

Hace pocos años el 'Diario de Noticias' supo que yo había narrado esto en Lisboa. Me pidió un artículo que se tradujo impecablemente. Sin embargo, no lo publicó. Imagino que hería, equivocadamente, alguna sensibilidad. El hijo de Soares había comentado: «O diplomata espanhol está enganado». No, el diplomático español, yo, no erraba. Soares, al que admiro, era honorable; su petición era totalmente comprensible para un demócrata y ocurrió. 'Nihil prius fide' (Nada antes de la fe).

Inocencio F. Arias es diplomático ABC DE SEVILLA FUNDADO EN 1929 POR DON JUAN IGNACIO LUCA DE TENA

# ABC

DIRECTOR JULIÁN QUIRÓS

DIRECTOR ABC SEVILLA

### ALBERTO GARCÍA REYES

Director Adjunto

Juan José Borrero

Subdirectores

Manuel Contreras

Alejandra Navarro

Redactores Jefe

Juan Soldán

Eduardo Barba

Secciones

J. M. Serrano (Fotografía)

M. Jiménez (Web)

A. R. Vega (Andalucía)

J. Arias (Desarrollo digital)

M. González (Deportes)

J. Macías (Sevilla)

R. Román (Audiencias)

M. Lainez (Cierre)

A. Rodríguez (SEO y Redes Sociales)

J. Díaz (Sevilla)

Directora General Ana Delgado Galán

ABC ANDALUCÍA

DIRECTOR GENERAL

Álvaro Rodríguez Guitart

Control de Gestión y RR.HH. Juan José Bonillo

> Publicidad Zoila Borrego

Comunicación

Marta Parias

Digital Alejandro Salazar

Editado por Diario ABC, S. L. U. Albert Einstein, 10 Isla de la Cartuja - 41092 Sevilla

> Teléfono de atención Diario ABC Sevilla 954 488 888 Centralita 954 488 600

Precio ABC 2,00 euros

# vocento

Diario ABC, S. L. U. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. Número 39.564 D.L.I. SE 3-1988 Apartado

de Correos 43, Madrid

# **EDITORIALES**

# SÁNCHEZ MANIPULA AL PAÍS

El presidente del Gobierno vuelve a doblar la apuesta y amaga en una carta en las redes sociales con dimitir, escudándose en una supuesta persecución a su mujer

A adicción de Pedro Sánchez al riesgo y a los golpes de efecto ha vuelto a ponerse de manifiesto. El presidente del Gobierno amenazó ayer en la red social X con dimitir, escudándose en una supuesta persecución que estaría sufriendo su esposa, Begoña Gómez, tras abrirse una investigación judicial por un posible delito de tráfico de influencias. En su mensaje, en el que alterna el tono victimista con el confrontativo, el presidente del Gobierno anuncia que se tomará unos días para decidir si sigue o no en el cargo. Esta dramaturgia, perfectamente pautada, responde a un patrón populista evidente, ya que durante los próximos días todo el país estará pendiente de la resolución que finalmente adopte Pedro Sánchez.

El movimiento no sólo es insólito en sus formas, sino que representa un verdadero desafío para los intereses del país. La agenda de un presidente del Gobierno no puede estar sometida a ninguna incertidumbre pública, y la creación de un suspense que Sánchez cree que le beneficiará puede acabar teniendo unas consecuencias nefastas para la nación. No es la primera vez que antepone su interés personal al de España. Tanto los inversores extranjeros como la comunidad internacional están siendo testigos de un uso irresponsable de la comunicación política, en la que Pedro Sánchez vuelve a superarse a sí mismo en un gesto que recuerda, aunque lo supera por mucho, a las estrategias que en su día empleara Pablo Iglesias. El líder socialista ha aprovechado la comprometida circunstancia de su mujer para volver a doblar la apuesta con una nueva huida hacia adelante, replicando una temeridad estratégica que le resulta familiar. Recorde-

mos que fue arriesgando más allá de lo razonable como alcanzó la Secretaría General del PSOE o, en dos ocasiones, la Presidencia del Gobierno.

El mensaje del presidente lleva implícito un chantaje a la ciudadanía. Con una retórica de evidentes tintes emocionales, Pedro Sánchez se presenta como una supuesta víctima de la derecha y la ultraderecha. El mismo hombre que hizo de la política del muro su signo personal intenta proyectar una imagen sensible y vulnerable con la que concitar adhesiones. En su deriva populista, el texto cuestiona también a los medios que han publicado información relativa a la trayectoria profesional de su mujer y sobre los que se sustenta la investigación. Intentar desacreditar una información deslegitimando a quienes la publican por ser de derechas o de ultraderecha es un síntoma más del modo en el que Sánchez concibe la democracia y el pluralismo. Una información que, dicho sea de paso, nadie ha desmentido.

Los próximos días se multiplicarán las hipótesis sobre los motivos ocultos que inspiran una conducta tan agresiva y arriesgada. Es obvio que Sánchez está intentando generar una adhesión casi plebiscitaria sobre su persona, movilizando afectos y exacerbando la fractura social entre españoles. El conmigo o contra mí es una lógica que le ha resultado rentable hasta el momento, pero este escenario es excesivo incluso para Sánchez. El presidente quiere manejar los tiempos y las expectativas de un país y de su partido. Sea fruto de un golpe de intuición o de una estrategia milimétricamente elaborada, la actitud del presidente pone de manifiesto su contumaz personalismo. Sánchez puede tomar la decisión que considere, y sea la que sea en nada legitimará su dudosa trayectoria. Si verdaderamente fuera leal a su país habría podido anunciar la decisión definitiva con la formalidad y el rigor debidos. Pero entonces Sánchez no sería Sánchez. Como tantos dirigentes de dudosas credenciales democráticas, ha preferido agitar el tablero político desde las redes.

# DESGUAZAR LAS BIBLIOTECAS, UNA PÉSIMA SEÑAL DE LA AECID

El desmantelamiento de las bibliotecas hispánica e islámica de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) es una irresponsabilidad y una pésima señal hacia el mundo académico. El patrimonio cultural de nuestro país es riquísimo y se extiende por casi cuatro continentes. Por esta razón, en la década de 1960 se decidió constituir estas colecciones y se levantó un edificio al efecto. Pero 60 años después, la burocracia ha decidido tomar este espacio para ampliar sus despachos. Las bibliotecas son hoy la base de toda la investigación de la cultura de Hispanoamérica que se hace en España y es la segunda biblioteca de investigación más importante de Europa después de la de Berlín. El problema no es la comodidad de unos investigadores y académicos, sino la integridad de unas colecciones cuya unidad parece no importar a los responsables.

# PUEBLA



# LLÁMALO X

# 18.900 millones

La Airef rebaja a esta cantidad los fondos europeos que han llegado a la economía real.

# **IMNIETO** Fe de ratas





**LA ALBERCA** 

ALBERTO GARCÍA REYES

# Presidente, bájese de la cruz

Sánchez se retira a sus aposentos a reflexionar sobre el fango político justo cuando la verdad más se le aproxima

A 'carta a la ciudadanía' es la Constitución del populismo. Sánchez sólo ve por el ojo izquierdo el acoso a su mujer. En el derecho tiene un parche que le impide contemplar las arias que su equipo les ha dedicado a los familiares de sus adversarios. Pero, claro, no es lo mismo. Sus oponentes son unos fachas nauseabundos que atentan contra los derechos humanos y él es el mesías del 'servicio público'. Ellos merecen el derribo porque son los malos. Sánchez, en cambio, es un prohombre. Esa es la filosofía del sanchismo: los hechos no son empíricos hasta que el emperador los valida. Pero la verdad es más dura que la piedra pómez. Y la verdad es que la 'carta a la ciudadanía' es la mayor vergüenza política que recordamos. Era difícil, pero el presidente lo ha conseguido. Ha hecho un curso exprés de martirologio para presentarse como la víctima de una supuesta maquinación derechoide contra su mujer en la que han participado una «constelación de cabeceras ultraconservadoras», una «galaxia digital ultraderechista», Feijóo, Abascal, el juez y el sursuncorda. No mentaremos la reapertura del caso Pegasus en este contexto porque tal vez el presidente nos meta en la vía láctea de la fachosfera. Sólo diremos que la 'carta a la ciudadanía' es un homenaje a la impudicia. Un ataque de cesarismo. El líder supremo se retira a sus aposentos para reflexionar sobre su futuro, como un cristo flagelado por la sinrazón del sanedrín judicial, justo cuando la verdad se le aproxima inexorable.

La mesiánica misiva en la que Sánchez se propone como un humilde salvador que no pasa por los cargos, sino que hace valer «la legitimidad de esas altas responsabilidades para transformar y hacer avanzar al país que quiero» -sólo faltaba la cursilería-, invita a reflexiones profundas. Estoy de acuerdo con el presidente en que el muladar de la política contemporánea es insufrible a nivel personal y me compadezco sinceramente de su padecimiento. Pero no creo que él sea inocente en la construcción de esta ciénaga ni creo tampoco que su victimismo sea honesto. Lo siento. Su propio tacticismo electoralista me sugiere que, si no hay detrás de la carta sórdidas razones relacionadas con la honorabilidad que aún desconoce su invocada ciudadanía, puede haber un intento de exponerse como una buenísima persona que necesita convocar elecciones para que la masa le vote y ponga fin al abuso de los fachas. Le creería si no le hubiese visto pasarse por el forro a las parejas de sus rivales, aventar falsas acusaciones sobre la oposición, manejar instituciones a capricho... No es día de cebarse.

La política es un arte noble que se ha pervertido con la insoportable polarización actual. Sánchez es un actor principal en esa degradación. Si la carta expresa un dolor cierto, lo siento en el alma por él. Ojalá ese sufrimiento le impulse a resucitar la ejemplaridad y abandonar el populismo. Pero hasta que no veamos ese cambio de opinión, presidente, haga el favor, bájese de la cruz y trabaje, que no está España para numeritos.



**UNA RAYA EN EL AGUA** 

IGNACIO CAMACHO

# La sugestión narcisista del misterio

Este amago de dimisión en suspenso no lo esperaba nadie. Y nadie parece en condiciones de adivinar su alcance

O hay más remedio que reconocer la imprevisibilidad de Pedro Sánchez. Lo cual no es necesariamente una virtud en un gobernante encargado en teoría de procurar a la nación un rumbo estable. Pero su capacidad de sorpresa está fuera de cuestión, aunque de hecho sea su única y paradójica cualidad reconocible en medio de una larga trayectoria de piruetas y virajes. Es probable que se sienta satisfecho de haber puesto patas arriba el Madrid del poder por la tarde de un día que había empezado en el Congreso con la habitual exhibición de arrogancia y desplante. Admitámoslo sin reparos: ese amago de dimisión en suspenso no lo esperaba nadie. Y nadie, salvo si acaso su círculo más estrecho de susurradores de confianza, está en condiciones de adivinar su alcance. Así que habrá que especular sobre hipótesis virtuales.

Hipótesis uno: se va de veras. El caso de su esposa, pendiente de una posible llamada a declarar ante un juez, ha adquirido visos de serio problema pese al carácter improvisado de una querella fundada apenas en un montón de recortes de prensa. Sabe cosas que los demás ignoramos -ay, Pegasus-, ha visto alguna oportunidad de lanzar su carrera a cualquiera de los puestos pendientes en la nomenclatura europea y quiere aprovechar el momento con la coartada de un victimismo impostado ante el supuesto acoso de las derechas. Pero entonces lo lógico sería una comunicación directa, sin margen de duda y con un sucesor (o sucesora) ya nominado para hacerse cargo de la presidencia. Y en todo caso, su marcha quedaría siempre asociada a una sombra de sospecha.

Hipótesis dos: busca una manifestación populista de apoyo plebiscitario. Un movimiento social a su favor que le pida seguir y permita a su partido y al conjunto de la izquierda recobrar el ánimo que está perdiendo en medio de la cascada de escándalos. La polarización civil elevada a un grado de paroxismo máximo, una ruptura completa de cualquier atisbo de institucionalidad de Estado, una legislatura asomada -durante el tiempo en que pueda sostenerse- al abismo de un enfrentamiento dramático. Un intento de cohesionar el bloque de aliados que amenaza con resquebrajarse tras unas elecciones catalanas sin pronóstico claro. Un correlato de aquella misteriosa fuga temporal de De Gaulle tras la sacudida revolucionaria de mayo.

Hipótesis tres: está pensando en convocar elecciones (puede hacerlo dentro de un mes largo), y jugársela a cara de perro. Convertir en unas primarias los comicios de Cataluña y los de la Eurocámara, y tal vez renunciar a presentarse si sale trasquilado en el intento. Y la hipótesis cuatro consiste en un truco que desconocemos, un salto al vacío capaz de provocar en el país una sacudida de desconcierto. Hay un remoto eco de la espantá de Suárez en aquellos borrascosos días de enero. Pero Adolfo se fue de golpe y a Pedro le puede la sugestión narcisista del misterio.



**ARMA Y PADRINO** 

REBECA ARGUDO

# Dos más dos son cinco y Sánchez es el Papa

Reivindicar como propios los votos de otras formaciones es, como poco, una libérrima interpretación del sentido del voto del 61,97 por ciento

ECÍA Bertrand Russell que, si partimos de una premisa falsa, podemos demostrar cualquier cosa. «Dos más dos son cinco, luego soy el Papa», dicen que dijo. Se encontraba el filósofo dando una charla sobre sistemas lógicos (no recuerdo ahora dónde ni cuándo y perdonarán, como diría Umbral, que no me levante a mirarlo) cuando afirmó eso: que par-

tiendo de una falsa premisa se podía demostrar cualquier máxima. Entre el público algún listillo levantó la mano para preguntar si eso significaba que, de suponer que dos más dos son cinco, podía Russell demostrar que era el Papa. A lo que Russell, sin despeinarse, contestó que efectivamente. «Supongamos», le dijo, «que dos más dos son cinco. Si restamos tres a dos más dos y tres a cinco obtendremos que uno es igual a dos. El Papa y yo somos dos personas y, como dos es igual a uno, el Papa y yo somos uno. Por lo tanto, yo soy el Papa». 'Mic drop'.

Nada más lejos de mi intención que comparar a Sánchez con Russell. No tengo pruebas pero tampoco dudas de que, de sistemas lógicos y filosofía analítica, anda justito. Pero, posiblemente sin saberlo, ha utilizado la premisa falsa para poder demostrar aquello que le venía a él bien. O sea, cualquier cosa. Un indiscutible liderazgo refrendado por una gran mayoría, sin ir más lejos. Ha sido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde le ha espetado a Feijóo que nueve de cada diez votantes en Euskadi habían votado a partidos políticos que apoyaban su investidura, su Gobierno y las políticas que están desplegando, y solo uno

RAMÓN

de cada diez al PP y la ultraderecha. Reivindicar como propios los votos de otras formaciones es, como poco, una libérrima interpretación del sentido del voto del 61,97 por ciento de los votantes que decidieron no otorgárselo al PSOE. Ya se han encargado los propios partidos que le apoyaron en dejar claro que este no era un cheque en blanco. Que se le apoyaba en la investidura y que, luego, Dios (concesiones y prebendas, más bien) proveerá.

Para Sánchez, el 14,31 por ciento (que es el porcentaje de votos que recayó en el PSOE) es lo mismo que el 76,28 (que es lo que sumaban los votos que obtuvieron todas las formaciones excepto PP y Vox). Y el 11,23 por ciento que sumaron en realidad estos dos es, para él, lo mismo que el 9,21 que fue a parar al PP exclusivamente. Así, para Sánchez, 14,31 es 90, y 90 es 76,28, el PSOE es todo esto que ves, hijo mío, y PP y Vox, lo mismo son que lo mismo tienen.

Partiendo de una premisa falsa, decía Russell, se puede llegar a cualquier conclusión. Si el pasado domingo 9 de cada 10 votantes en Euskadi dijeron sí a Sánchez, siete escaños son lo mismo que 67 y 8 son 7, dos más dos son cinco y Sánchez es el Papa.

# CARTAS AL DIRECTOR

# Tussam en Feria

Una vez terminada la Feria tengo que hacer una observación para el próximo año a los responsables del transporte público en la Feria. A mi juicio, éste ha funcionado bastante bien, las lanzaderas son el mejor medio para llegar al real, y la información recogida en un panel de las zonas de parada de las distintas líneas junto a la zona de las lanzaderas y enlazar para ir a la Feria muy ilustrativa. Pero, y ahí viene el pero, llevo observando, no sólo en este año, que las líneas B-4 y 52, siguen teniendo sus paradas terminales en el apeadero de San Bernardo, lo que obliga a las personas que vienen de las respectivas zonas que recorren a tener que hacer un trayecto relativamente importante que cuando se va con niños se puede hacer más largo que corto para coger la lanzadera y con el agravante de ser una zona de mucho tráfico. Si hay líneas que vienen desde bastante lejos y ocasionalmente terminan en el Prado, ¿no se podría hacer lo mismo con estas dos líneas para que también terminaran en el Prado y pudieran dar un mejor servicio al usuario? tampoco la ampliación temporal del recorrido gravaría mucho el tiempo

de paso y retorno a sus barrios. En cuanto al servicio durante la Feria creo que es de justicia agradecer al personal de Tussam el trabajo realizado y la cantidad de horas dedicadas al mismo. Lo mismo que se critica a veces su mal funcionamiento. creo que dentro de lo que cabe durante la Feria ha funcionado bastante bien teniendo en cuenta la cantidad tan enorme de personas que han tenido que transportar hasta el real y es de justicia resaltar-

PILAR EGUARAS SEVILLA

# Lecturas obligadas

He leído la invitación de José Manuel Sánchez Ron en la Tercera de ABC para que 'El origen de las especies' de Darwin fuese de lectura CON 10 AMIGO
QUE ES SANCHEZ
DE 10S PAIESTINOS

LE TÚ CREES QUE
ISRAEL NOS VA
A AYUDAR A
ACLARAR 10 DE
PEGASUS ?

obligatoria en los centros de enseñanza. La teoría de Darwin explica la 'adapta-



Autobús del C1 de Tussam en los días de la Feria de Sevilla // EP

ción' de las especies al medio a través de la selección natural, pero no el origen de las especies, lo cual es explicable porque cuando Darwin la escribió no se conocía la genética.

Cada especie tiene un número de cromosomas, y han de tener el mismo número tanto el macho como la hembra para poder reproducirse. De hecho, el mulo, cruce de caballo y asno, es estéril porque los padres tienen un número de cromosomas diferente. La posibilidad de que ambos, macho y hembra, sufrieran una variación por aumento o disminución de sus genes y

que éstos transportaren la información análoga de aquellos caracteres de los que fueran responsables sería estrictamente milagrosa. Que la aparición de una especie se produzca poco a poco, como dijo Darwin, es imposible, y así lo explicó científicamente y muy bien el profesor Jerôme Lejeune.

JOSÉ LUIS MONTERO MADRID

Pueden dirigir sus cartas a ABC de Sevilla al correo electrónico cartas.sevilla@abc.es. Su extensión no debe exceder los 900 caracteres, con espacios. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos cuyas dimensiones sobrepasen el espacio destinado a ellas.



**PÁSALO** 

J. FÉLIX MACHUCA

# Largando fiesta

Hay quienes piensan que la Feria es local y debería estar cerrada al forastero

STA ciudad y su paisanaje nunca deja de sorprenderte. Lo hace muchas ve-ces para bien. Otras para defecar fuera del tiesto. Retratando uno de sus perfiles más indeseables, más groseros, también absurdos. Corre por nuestras venas, en general, un río tumultuoso de prejuicios puristas, excluyentes, malajes que nos equiparan a latitudes que criticamos, precisamente, por eso. Por su tendencia a la endogamia, a la tribu de los errehaches, al qué carajo hace este tío aquí si, de ocho apellidos, no tiene uno solo que suene a batúa. Durante los días de Feria, los más iracundos, no se cortaron ni la patilla, proclamando que la masificación de la ciudad se debe a que la Feria es un asunto absolutamente local y debería estar excluido el visitante. El de fuera, que se quede fuera. Que la Feria es nuestra y solo la pisamos los que tenemos derechos al pataleo de la propiedad. Con las cejas más juntas y la boina más calada lucía el inolvidable Cipriano Telera del inmarcesible señor Garmendia, que viene al caso como re- ran los forasteros...

sumen gráfico de lo que representa ese aldeanismo localista que quiere devorarnos, lográndolo a veces.

Se me hace difícil recordar semejante exaltación de la pureza de sangre. Ni en las aglomeraciones universales de la Feria de la Expo, escuché cosas como esta que les comento. Y eso que aquella Feria fue un continuo y constante Black Friday, con gente bailando en lo alto de los postes y Los Remedios soñando si es cierto q en España hay pueblos vaciados. ¿Tanto hemos cambiado? ¿Son muchos los que hemos olvidado que la Feria no es un club privado y sí la explosión feliz de un reencuentro con la fiesta y la amistad? Reconozco que me ha chirriado tanto tal estado de opinión que le estoy dedicando este artículo que debería llevarse las líneas de metro que nos faltan, los túneles que nos roban y los trenes que al ministro Puente le parecen brutales en sus presupuestos. Este tipo, y me desvío lo justo, es incapaz de decir lo mismo en la Feria de Santa Coloma de Gramanet, no hay huevos a la flamenca de decir eso en el cortijo de Puigdemont...

A lo nuestro. ¿Cómo se pueden pensar esas cosas tan obtusas? ¿Cómo se puede defender una fiesta internacional como un encierro de casposos locales que entienden que la Feria debe tener un númerus clausus? ¿Cómo se puede defender, sin caer en el flato cerebral, que la Feria es de los sevillanos y luego alardear en la caseta, por lo bajini, que este año hemos tenido un millón más de visitantes? Le damos al bisté más que un parlamentario en una sesión de control al gobierno hablando de las mascarillas. Largar fiesta es farolillo de gusto de los inquisidores que ven los males de la Feria en los que nos visitan. Como si la Feria la hicieran los forasteros



EL ÁNGULO OSCURO

JUAN MANUEL DE PRADA

# Luis Enríquez

Enríquez quería hacer de ABC un periódico combativo e incómodo que desafiara a los poderosos y contara en sus filas con las mejores plumas

E marcha en estos días Luis Enríquez, después de trece años como primer ejecutivo de Vocento. Enríquez, apuesto y entusiasta, precipitado y seductor de mayores, tenía una aureola de Gran Gatsby que no duerme, o duerme a deshoras, con la barba siempre más crecida de lo debido por coquetería y una mirada donde anidaban secretas turbulencias. Más que traerse -como decían- la competencia al ABC, Enríquez quería hacer de ABC un periódico combativo e incómodo que desafiara a los poderosos y contara en sus filas con las mejores plumas. A mí no me contaba entre ellas (prueba evidente de que no me había leído); y además debía de caerle muy gordo, o muy carca, o muy algo, y pidió enseguida mi cabeza, que no se la entregaron de milagro, porque todavía quedaban hadas madrinas del 'viejo ABC' que me protegían.

Pero también había muchos mediocres, más falsorros que Judas, deseosos de lamerle el bálano. Y esta patulea le iba con dengues de meapilas o lord apócrifo, a quejarse de que Prada había escrito una

procacidad o una intemperancia que podía molestar a los poderosos. Sus baboserías hicieron pensar a Enríquez que tal vez aquel gordo y carca a quien había querido decapitar mereciese la pena. Justo entonces, providencialmente, el dueño del Café Varela, Melquiades Álvarez, gallego de ley, me hizo una cena de homenaje. Y, aunque ya estaba con pie y medio fuera de ABC, incluí en la lista de invitados a todos los viejos amigos de la Casa y también a los mediocres que fingían escandalizarse de mis intemperancias. Ninguno se dignó contestar, pues para entonces yo era un carca y gordo amortizado. El mismo día del homenaje en el Varela resolví despedirme de más de veinte años de colaboración en ABC con un email bilioso que dirigí a Enríquez, por considerarlo responsable último de mi marcha del periódico amado, donde vomité todas las procacidades que me quedaban en el tintero: lo llamé miserable y cabrón con pintas; y le dije que le dieran por su puto culo de niño pijo. Y entonces, para mi pasmo, Luis Enríquez contestó a este 'email' bilioso, diciéndome: «Tienes razón. Es miserable que no hayamos respondido a tu invitación; pues, a fin de cuentas, tú sigues siendo a día de hoy un colaborador de ABC. Así que te ruego que pidas al amable dueño del Café Varela que me haga un hueco en esa cena de homenaje, porque voy a cancelar mi agenda de esta tarde para asistir». «Le style c'est l'homme même», que dijo el conde de Buffon.

Enríquez asistió al homenaje. Y al día siguiente pidió que se renovase mi contrato en ABC. Aunque sospecho que sigo pareciéndole un carca y un gordo, mantengo esta tribuna porque Enríquez lo quiso, con gesto de gran señor que compendia la historia más noble de ABC. Conque, Luis, como escribió el poeta, «a tu lado en el campo victorioso/ y junto a ti estaré cuando el fracaso». Siempre tendrás un amigo en este gordo y carca que sigue escribiendo en ABC porque tú así lo decidiste.



TODO IRÁ BIEN

SALVADOR SOSTRES

# Y tú, Begoña

Es difícil saber con qué o quién comparar la condición de Sánchez

NO que quiere irse se va. Uno que dice que ha de pensar si se va es que quiere llamar la atención, rearmarse y continuar. Una carta a la militancia no la escribe ni un principiante y Sánchez tiene mucha carretera. No está en su naturaleza rendirse. Es otro de sus trucos para tomar impulso con la supuesta fuerza del adversario.

No todo en él es frialdad y los ataques a su esposa le han afectado. Es lo único que no le ha resbalado desde que es presidente. Pero su respuesta no ha sido defenderla de la artillería de la derecha sino utilizarla de carnaza para remontar. Cuando pase el tiempo y Begoña reflexione sobre este momento de su vida, no podrá mirar a su marido sin el miedo con el que le miran todos a los que ni obedecer del modo más servil les libró de acabar convertidos en salchichas. No hay nada a su alrededor que Sánchez esté dispuesto a no usar como munición si le hace falta. La tensión permanente es su alimento a costa del caos que todo lo vuelve ingobernable. El lunes aprovechará la tremenda expectación que su anuncio ha generado para relanzar su imagen acusando a la oposición de juego sucio y por supuesto de fascismo. Con lo que su partido, su Fiscalía y su Gobierno han hecho a la pareja de la presidenta Ayuso no es creíble ningún sentimiento de sincero dolor por su mujer. No quiere librarla de la trituradora. Quiere hacerse él con la máquina de triturar.

Es difícil saber con qué o quién comparar la insólita condición humana de Sánchez. Es letal su capacidad para cambiar el tema de la conversación. El personalismo con que se maneja volvió ayer a hacerse evidente y sus ministros no sabían nada. Cuando no tienes una mayoría estable para gobernar, controlar la incertidumbre y sembrar el pánico es la mejor manera de que si tú no puedes decidir lo que pasa, no lo puedan decidir tampoco tus rivales, a los que coges siempre con el pie cambiado. Son técnicas de destrucción psicológica que sólo habíamos visto en remotos tiranos de repúblicas bananeras en las que creíamos que nunca podríamos convertirnos. España no es una de esas repúblicas, pero no es ningún ideal democrático del que podamos presumir este vivir nuestro atados a un liderazgo que no tiene otro escrúpulo que el poder y la devastación moral de los que estorban. Y esto, Begoña, no estoy seguro de que puedas leerlo en tercera persona,

La habilidad de Sánchez para ganar siempre en el último suspiro, junto con una oposición que se conforma con insultarle desde la bancada de los segundones, harán que una vez más España tenga que contener la respiración pensando en lo que pasa por la cabeza de su presidente y sin poderlo adivinar. Habrá rumores, filtraciones, gente que asegurará tener más información que los demás, pero sólo Sánchez sabrá lo que de verdad quiere hacer y los que más miedo pasarán serán sus ministros y cargos, por si pierden una posición y un sueldo que por mediocridad no podrán tener en ningún otro ámbito profesional.

Y tú, Begoña, no sé a quién debes odiar más.



SIN PUNTO Y PELOTA

G. DE VEGA

# Pastillitas para la tensión

Hay trabajos con salarios mínimos que sólo te garantizan ya un bajo en una frutería

ÓLO dan espectáculo cansino, para que sus 'hooligans' en las redes saquen cortes y den zascas. Al ciudadano raso solo le aportan su pildorita diaria de indignación con los políticos, un poco antes tomarse la pastilla de la tensión y a los tertulianos y columnistas nos dan nuestra dosis de polarización bien servida. Pero a ver quién es el guapo responsable entre los líderes políticos que aboga por que no haya ni una comisión de investigación más ni en el Congreso ni en el Senado. Sería una decisión de coste inasumible si no se toma por unanimidad y se explica en los medios a una ciudadanía adulta: «Miren, para esto están los tribunales y, como tenemos un tiempo limitado, vamos a estudiar a fondo el gasto farmacéutico, qué vamos a hacer con los miles de inmigrantes que llegan de Canarias o cómo hacer que las pensiones sean viables». No va a ocurrir, descuiden. Mientras, aumenta la desafección a la política -así se explica que Alvise Pérez se cuele en las encuestas- y también el número de ciudadanos que en todo Occidente dicen vivir mucho mejor sin consumo de actualidad mediática, según una encuesta del instituto Reuters de Oxford.

Si ocurriera y se tomaran en serio su condición de representantes del pueblo, podrían articular medidas para mejorar el acceso a la vivienda en las ciudades españolas donde hay trabajos con salarios mínimos que sólo te garantizan ya un bajo en una frutería reconvertida en hogar diminuto. No hay chabolas pero en Málaga hay aparcamientos de autocaravanas en las que viven divorciados y parejas jovencitas.

Convendría trabajar con unas cuantas certezas no sujetas a ideología: la ley de vivienda actual ha conseguido que se paguen habitaciones en Madrid a 800 euros y que nadie quiera alquilar a colectivos vulnerables, difíciles de echar si no pagan. Exitazo. Otro hecho incuestionable son los plazos de tramitación urbanística -el último en señalarlo ha sido el Banco de España-, y uno más es que las administraciones, con suelo, no construyen vivienda protegida al ritmo necesario. Hacen falta 600.000 casas para cubrir la demanda de familias de divorciados, de solteros, de parejas con ganas de hijos o simplemente de emanciparse. Además de extranjeros que llegan buscando sol de cambio climático o huyendo de regimenes populistas de la izquierda hispanoamericana. Sin visado oro.

Si los del PP quieren saber por qué resiste Vox, que escuchen sobre vivienda a un diputado joven, Carlos Hernández Quero, llamando al Gobierno la «izquierda patinete», preocupada por las emisiones de coches y tabaco y pasota con la ansiedad de no poder alquilar, aunque luego hablen sin parar de salud mental.

«Si no les damos vivienda, se volverán contra la democracia», dijo hace unos meses el conservador británico Michael Gove refiriéndose a los más jóvenes. Puede ser. Que empecemos a escuchar que Franco construyó cinco millones de viviendas. Ocurrirá mientras siga siendo idealista que, en el Congreso, estudien los precios de Idealista en vez de darnos la pastillita diaria de tensión en comisiones inútiles. TRIBUNA ABIERTA

# Cáncer de colon y prevención eficaz



POR FELIPE MARTÍNEZ ALCALÁ

Solo la colonoscopia y las pruebas de sangre oculta en heces que permiten su detección precozmente han demostrado que reducen la incidencia y la muerte por CCR

e siempre, la muerte y la enfermedad opuestos a la vida y la salud aterran al ser humano. ¿Vale la pena preocuparse por lo que no se puede impedir? En ciertas circunstancias, esta anticipación puede ser beneficiosa al permitirnos prepararnos ante situaciones que requieren una acción de superación o aceptación. Sin embargo, y si nuestra información no es completa o sencillamente incorrecta y además es repetitiva, ¿puede ser perjudicial? En lugar de ayudarnos, nos paraliza, nos llena de temores infundados y puede afectar negativamente nuestra calidad de vida.

El temor, el miedo por la posibilidad de tener un cáncer de colon, es uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos los médicos comprometidos con su prevención. La gran mayoría de los cánceres de colon (CCR) no solo pueden detectarse en fases tempranas, completamente asintomática, sino que además permiten su curación completa en el 90% de los casos, y posibilitan mantener una calidad de vida plena. Pero en nuestra sociedad disponemos de técnicas que permiten no solo detectar precozmente, en fase curable el cáncer de colon, sino que podemos prevenir su desarrollo, detectando y eliminando las lesiones previas como son los pólipos o lesiones habitualmente sobre elevadas que crecen de-

bido a mutaciones en la pared del intestino y que podemos resecar dejando la totalidad del colon del paciente intacto, mediante una colonoscopia.

El informe de 2023 de la Sociedad Española de Oncología Médica publicado por el Día Mundial del Cáncer, el 31 de marzo, sitúa al CCR el segundo más frecuente de nuestro país con 42.721 nuevos casos (26.357 hombres y 16.364 mujeres) tras el cáncer de mama, en mujeres, y el de próstata en varones. Las estimaciones epidemiológicas para los próximos años contemplan una situación en la que aumentará el número de CCR.

El 70-80% son esporádicos en personas sin antecedente familiares de CCR, y sólo una pequeña proporción corresponde a formas hereditarias. Los familiares de primer grado de un paciente con CCR tienen un mayor riesgo, pero en general toman rápidamente conciencia y acuden al médico para realizar el procedimiento de prevención pertinente.

El motivo de estos comentarios se refiere esencialmente a la población, sin riesgo específico. Solo la edad es, por tanto, el factor de riesgo y por supuesto no hay síntomas que pueden detectarlo y motiven una consulta médica. Deben comenzar las pruebas de detección según las guías de prevención a partir de los 50 años. Desde mediados de la década de 1980, la incidencia de CCR ha disminuido de manera constante en la población sometida a cribaje. Sin embargo, se ha documentado un aumento preocupante de este tipo de cáncer en menores de 50 años, con un 11% de Ca de colon y un 15% de Ca de recto en 2020 en menores de 50 años, en comparación con un 5% y 9%, respectivamente, en 2010. Por esto, la American Cancer Society aconseja desde 2018 iniciar las pruebas de detección/prevención a partir de los 45 años.

Las carnes rojas, los procesados, las dietas altas en grasas, las dietas pobres en fibras, la obesidad y la vida sedentaria, están relacionados con la incidencia y la mortalidad del CCR.

En cualquier caso, solo la colonoscopia, y las pruebas de sangre oculta en heces que permiten su detección precozmente, han demostrado que reducen la incidencia y la muerte por CCR. La prueba diagnóstica fundamental, es la colonoscopia completa. Los pacientes incluyen como barreras a una colonoscopia, el miedo, la



preparación desagradable para la limpieza previa del colon, la falta de conocimiento, conciencia o información, el dolor por el procedimiento, la falta de síntomas o percepción de riesgo de cáncer y la falta de seguro o costo económico. Incluso cierto pudor, pero la falta de disponibilidad de la colonoscopia no se encuentra entre las barreras citadas en nuestro entorno, con una seguridad social comprometida en su conjunto, con la detección precoz del cáncer de colon.

Es mejor prevenir que curar, pero no tenemos la llave para evitar todas las enfermedades. En el cáncer de colon no solo tenemos las herramientas para detectarlo precozmente mejorando no solo la supervivencia sino la calidad de vida es que además es una de las pocas enfermedades en las que tenemos los medios para evitar su desarrollo. No pasemos de largo por miedo ni por ninguna otra circunstancia.

FELIPE MARTÍNEZ ALCALÁ ES DECANO PROMOTOR DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DE LA VIDA DE LA UNIVERSIDAD CEU FERNANDO III







580€

849€

858€

**HASTA** 500€ EN CUPÓN REGALO DE El Corte Ingles







Tu viaje completo con precios sin sorpresas en una selección de hoteles

|          | ~ 1 | 110 | The same |
|----------|-----|-----|----------|
| Mallorca | 10  | LLU | II La    |

Nautic 4\* • AD + 🛪 8 días | 7 noches Desde Sevilla y Málaga Hasta 10% de descuento

# Lanzarote

Desde Sevilla

Beatriz Costa & Spa 4\* • MP + 💥 8 dias | 7 noches

Hasta 10% de descuento

## Tenerife

Sol Atlantis 4\* • AD + X 8 días | 7 noches Desde Sevilla

Hasta 10% de descuento

# Punta Cana

Hotel 4\* • TI + X 9 días | 7 noches

1.015€ Desde Málaga

# Riviera Maya

Hotel 5\* • TI + X 9 días | 7 noches

1.105€ Desde Málaga

# Bangkok y playa de Phuket

Hoteles 4\* • AD + X

10 días | 7 noches ¡Nuevo! Vuelo directo desde Madrid

# Costa Rica opción Guanacaste

Hotel 3\*, 3\*SUP, 5\* y Lodge + X 12 días | 10 noches

2.275€ Incluye TI en Guanacaste

530€

# Egipto a tu alcance

Crucero 4\* y Hotel 4\* + X 8 días | 7 noches

Incluye PC en crucero y AD en hotel.

# Walt Disney World - Orlando

Hotel 3\* • AD + X

9 días | 7 noches

1.499€ ¡Nuevo! Vuelo directo desde Madrid Incluye 4 días de entradas a los 4 parques temáticos Walt Disney World.

Consulta acercamientos desde tu ciudad





1.630€

# Lola Solana

Economista y escritora

# Literatura y justicia

Esta analista financiera ha recogido en el libro 'La cruz de madera' la historia de su abuelo, el general Miguel
Campins, gobernador militar de
Granada y amigo de Franco fusilado en Sevilla en el verano de 1936 tras un Consejo de Guerra sumarísimo instigado por el general Queipo de Llano. La literatura le ha permitido recuperar la verdadera historia de su familia y hacer por fin iusticia en la ciudad donde lo mataron.

# María del Carmen Jiménez

Madre del joven asesinado en Palomares

# Asesinato 'barato'

La madre del joven asesinado en el crimen de Halloween vive las últimas horas antes del juicio a uno de los implicados en la agresión que dejó a su hijo muerto en la misma puerta de su casa en Palomares del Río. Rota de dolor, pone sobre la mesa lo que tantos ciudadanos de bien se preguntan: cómo es la sociedad en la que vivimos que permite que quitarle la vida a un joven pueda salir tan barato.

# Jesús Navas Futbolista

# Un récord con futuro

Si juega algún minuto este domingo, algo más que probable, el defensa de Los Palacios se convertirá en el futbolista que más derbis sevillanos ha disputado, superando al bético Joaquín, que tiene ahora mismo el récord con 27 partidos. De hecho, Navas es el único jugador en activo que aparece en el listado de los diez futbolistas que más encuentros de este perfil ha competido en la historia.



## ► LAS PREVIAS DEL DERBI

# La voz de los veteranos en el Villamarín

El club de directivos del Instituto de Estudios Cajasol promovió ayer en el estadio Benito Villamarín un nuevo encuentro de futbolistas veteranos del Betis y el Sevilla, equipos que se enfrentarán el próximo domingo en la cancha del equipo verdiblanco. Jugadores que en su momento pertenecieron a las primeras plantillas de los dos clubes sevillanos, como Hipólito Rincón, Cardeñosa, Antonio Álvarez o Pintinho se unieron a otras figuras sobresalientes de la sociedad sevillana para celebrar con antelación y sin los nervios del día del partido una de las jornadas más significativas del calendario futbolístico de la capital hispalense. Los visitantes pasaron por la sala de trofeos y el vestuario antes de acceder al terreno de juego donde se hicieron una foto de familia en la antesala del gran derbi del domingo.

ENFOQUE 11

# Teresa Ribera Vicepresidenta tercera del Gobierno

# Ya solo queda Montero

A una directora general envió Teresa Ribera para que la sustituyera y representara en el acto que tenía agendado ayer por la tarde. No tenía ganas la vicepresidenta tercera de hablar de su candidatura europea, como cabeza de lista del PSOE y aspirante a comisaria del próximo Consejo. Ribera prepara las maletas, y también su salida de un Gobierno del que ya salió Nadia Calviño, también con pasaporte comunitario, y en el que Yolanda Díaz está desaparecida y silente, metida en su propia guerra y pendiente de la agonía electoral de su flamante partido. Solo queda María Jesús Montero, con plenos poderes en el PSOE y cada vez más protagonista de un Gobierno en el que se sabe elegida por Pedro Sánchez para aguantar hasta el final, sea cual sea.



Joan Manuel Serrat Compositor y cantante

# Canciones de memoria

Retirado de los escenarios tras la gira de despedida del año pasado, el autor de 'Tu nombre me sabe a yerba' sigue recogiendo el aplauso tributado a una obra imperecedera, adherida a la memoria del gran público. No termina de irse Serrat, que ayer fue galardonado con el premio Princesa de Asturias por una trayectoria, apunta el jurado, «que trasciende la música y se hace referente cívico».

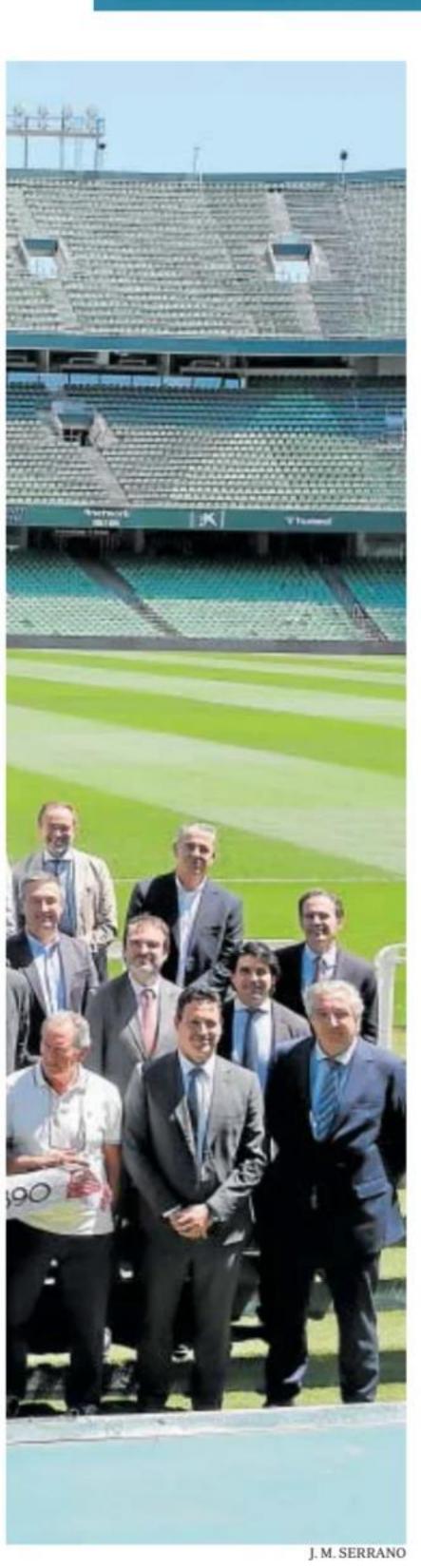



## VÍCTOR RODRÍGUEZ

# ▲ INVERSIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA JUNTA

# Juanma Moreno vuelve a la finca Veta la Palma tras la sequía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visitó ayer Veta la Palma, la finca de Doñana de casi 8.000 hectáreas adquirida por la administración andaluza cuyo uso será eminentemente científico. Moreno calificó esta apuesta de su Gobierno como «la mayor acción ambiental en un humedal de España» y anunció la creación de una comisión de trabajo que velará por este espacio con un presupuesto inicial de 700.000 euros para su mantenimiento. La finca cuenta con 4.000 hectáreas de pastos para ganadería bovina y 3.226 destinadas a la acuicultura en lo que se conoce como la lámina de agua permanente de Doñana, hecho que motivó la compra de este espacio natural en plena época de sequía para incorporar-la al espacio que gestiona la Junta de Andalucía en el Parque Nacional. Entre los objetivos a corto plazo está pasar de las piscifactorías con puertas controladas a un formato más natural para que peces y camarones sigan alimentando a los pájaros que en concentraciones estimadas en unos 300.000 ejemplares frecuentan la finca de La Puebla del Río.

# El Ayuntamiento transformará todo el entorno de la muralla

- ▶ Proyecta una plataforma única con árboles en la calle Macarena e integrará el bar y el vivero en la parte extramuros
- ▶La obra del metro obligará a repensar el paisaje urbano de la Ronda Histórica y su plan de tráfico

JAVIER MACÍAS SEVILLA

no de los grandes proyectos que abanderó el anterior gobierno municipal fue la rehabilitación de la muralla de la Macarena. Se plantearon tres fases: la cara intramuros, el arco y la extramuros. Pero quedaba pendiente una última, que era la correspondiente al entorno de este monumento tan descuidado durante años. Se planteó una reurbanización e incluso la peatonalización de la calle Macarena, pero el proyecto se quedó en una simple idea sin rematar. Ahora, el gobierno de José Luis Sanz lo ha retomado y plantea una reurbanización más conservadora y pragmática tanto de la citada calle intramuros, que tendrá plataforma única pero mantendrá el tráfico y los aparcamientos en línea, como de la avenida Muñoz León, que verá adecentados los jardines, que integrarán el actual vivero y el bar La Pastora.

La intención de la Gerencia de Urbanismo es poner en valor la muralla. Fuentes municipales consideran que el trabajo del anterior equipo agradecen «la sensibilidad» del anterior equipo de gobierno con la muralla y aplauden el trabajo realizado en su rehabilitación, aunque consideran que el proyecto sobre el entorno que quedó apenas esbozado hay que acomodarlo «a la realidad».

Esta pasa por mejorar es paisaje urbano y, de hecho, en campaña José Luis Sanz denunció los elementos que agredían a la muralla como los palos de teléfono, con pedestales con grafitis o el pavimento inadecuado junto a un Bien de Interés Cultural como son las antiguas defensas de la ciudad. Por ello, lo que llevará a cabo el Ayuntamiento será la transformación de la recta que va desde la Puerta de Córdoba hasta el arco de la Macarena. Se instalarán pavimentos adecuados para la muralla y se plantarán árboles, pero manteniendo el actual nivel de tráfico y de aparcamientos: «No podemos ir del cero al infinito», apun-

En Urbanismo son conscientes de la cantidad de vehículos que pasan por esta calle. La implantación del sentido único en la Ronda Histórica provocó que buena parte de los conductores que quieren ir en sentido contrario accedan por los arcos de la muralla o tomen esta vía intramuros desde San Julián. Esto empeoró cuando se peatonalizó la plaza Esperanza Macarena, ya que el único acceso a San Luis, una arteria fundamental que cruza el Centro es por la calle Macarena, al cerrarse el paso desde Bécquer.

Por otro lado, en el Ayuntamiento han atendido a las necesidades de plazas de estacionamiento de esta zona. por lo que consideran que ahora mismo es imposible eliminarlas. «No se puede plantear la absoluta peatonalización de la calle, tenemos que ir a eso poco a poco, pero ahora mismo no es posible». Defienden, en este caso, que los aparcamientos están en la acera contraria a la muralla y que el actual alcalde tiene en cuenta las necesidades vecinales.

Estas obras de reurbanización de la calle Macarena, que se comparan con las que se están llevando a cabo en la calle Zaragoza, se harán aprovechando la construcción de una cámara bufa en la muralla para eliminar los problemas de humedades y capilaridad que padece la piedra.

# La parte extramuros

La transformación de la parte extramuros, de momento, se quedará en una adecuación de los jardines contiguos a la muralla. La razón es que



# Sí pero no

l PSOE dejó sin rematar el proyecto de adecuación del entorno de la muralla de la Macarena, aunque esbozó un ideal urbanístico para la zona, que contemplaba una semipeatonalización de la calle Macarena. El gobierno actual ha cogido el testigo de este plan y lo ha asumido como propio, pero eliminando la parte relevante. Se mantendrá el tráfico, al igual que el bar de la parte extramuros que todos los gobiernos anteriores han perseguido.

El gobierno local cree que el bar La Pastora «hace más bien que mal» y que forma parte de las costumbres y el imaginario colectivo

llegarán a la Ronda sobre finales de 2025, obligarán a repensar tanto el paisaje urbano de la zona como el plan de tráfico para todo el entorno.

Sin embargo, sí se ha tomado una decisión respecto a las construcciones que se levantan frente al convento de Capuchinos. El bar La Pastora y el vivero, que han estado en el punto de mira municipal durante años, y que todos los gobiernos municipales anteriores han pretendido eliminarlos una vez que acabe su concesión, permanecerán.

El actual ejecutivo local va a integrarlos dentro de una adecuación paisajística. Los considera, de hecho, «valores añadidos» en tanto que «reproducen la historia del barrio y las hermandades y su relación con el monumento». Estas fuentes consultadas creen que ambos negocios, que forman parte del imaginario colectivo y las costumbres, son elementos de anclaje y vinculación con la muralla, que «hacen más bien que mal».

Por ello, repensarán fórmulas para que se mejore su integración y se posibilite una mayor permeabilidad con JUEVES, 25 DE ABRIL DE 2024 SEVILLA 13



los lienzos de la muralla. Plantean que el vivero se rediseñe como un jardín abierto al entorno compatibilizando su uso lucrativo. Respecto al bar La Pastora, se mantendrá como ha ocurrido con el Bar Citroën en el parque de María Luisa, se mantenga o no en un futuro la concesión

actual, que depende de Edificios Municipales.

El proyecto municipal, que se está redactando por parte de la Gerencia, aún no tiene fecha de comienzo ni plazo de ejecución, aunque sienta las bases para su concepción definitiva.

# La Puerta de Córdoba, la Torre Blanca y la liza serán visitables

▶ El Ayuntamiento quiere que la muralla se convierta en un foco de atracción turística

J. MACÍAS SEVILLA

El gobierno de José Luis Sanz hará realidad el proyecto planteado por Antonio Muñoz de hacer visitables la barbacana de la muralla de la Macarena. la Torre Blanca y el interior de la Puerta de Córdoba. El Ayuntamiento está aún definiendo los usos que tendrá pero tiene claro que este monumento en su conjunto debe convertirse en un nuevo foco de atracción turística ya que actualmente está fuera de los principales itinerarios turísticos y culturales de la ciudad.

Tras la rehabilitación del lienzo intramuros, del arco de la Macarena, se están ultimando las obras en la cara exterior, la barbacana y las torres que concluirán antes del verano, y que han contado con un presupuesto de unos 1.3 millones de euros.

A esto se le unió la restauración de la fachada exterior de la Puerta de Córdoba, que es propiedad de la hermandad de San Hermenegildo, pero cuyas obras ha financiado el propio Ayuntamiento por 70.000 euros. Actualmente, se está a la espera de intervenir el interior, después de firmar un acuerdo con esta corporación. La Puerta de Córdoba se considera una pieza fun-

Se podrá acceder al lugar donde cuenta la leyenda que fue martirizado San Hermenegildo, el rey godo convertido al cristianismo



La Puerta de Córdoba // JUAN FLORES

damental para el entendimiento de todo el conjunto amurallado de la ciudad, dado que es la única puerta que ha llegado hasta la actualidad manteniendo su configuración original.

El acuerdo incluye que, tras la restauración, se pueda visitar su interior por parte del público en general, donde se podrá ver el lugar donde la leyenda dice que fue martirizado el rey visigodo que se convirtió al cristianismo.

Lo mismo ocurrirá con la liza -la parte intermedia entre la barbacana y la muralla-, cuyo cierre permanente ha generado actividades marginales que han deteriorado el monumento durante años. La Torre Blanca también será accesible, aunque dadas sus dimensiones no acogerá finalmente el centro de interpretación de las defensas de la ciudad que, como ya avanzó ABC, se proyecta ahora en la Torre de la Plata.





ALQUILER DE VEHÍCULOS FRIGORÍFICOS

Tenemos la solución que buscas: alquiler de vehículos frigorificos de última generación, tendrás la seguridad de que tus mercancias llegarán en perfectas condiciones, gracias a sus cajas isotérmicas que mantienen la temperatura óptima en todo momento.

Autovia Sevilla-Malaga km 4.8. Poligono La Red c/2, nº26 41500 ALCALA DE GUADA/RA (Sevila) Telfs: 956 631 104 - 902 100 204

Poligano Trevenez C/ Escritora Gertrudis de Avellaneda nº22, 29196 Malaga

Poligono 12 de Octubre C/ Bernard Vicent, Manzana s. Parcela 6. 18320 Santa Fe. Granada



Raquel Revuelta Empresaria

«Sin duda, el lunes. A la espera de ver los datos económicos, prefiero el lunes»



Fabiola Diseñadora flamenca

«El modelo tradicional. Me viene mejor que el primer día sea laborable»



Miguel Ángel Castro Rector Hispalense

«El sábado. Sólo es un día más y se aprovechan dos fines de semana»



Alfonso Castro Catedrático de Derecho

«Prefiero el modelo antiguo. Mantener la verdadera esencia es el mayor reclamo»



José Alberto Parejo Rector de la Fernando III

«El modelo tiene que ser ajustado a los intereses de los sevillanos»



Fabio Gómez-Estern Rector Univ. Loyola

«Estaremos encantados en ir en la modalidad que se decida»

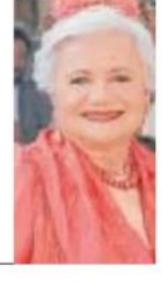



Emilio Carrizosa Matemático

«Yo no voy a la Feria pero por mis hijos migrados he votado el formato largo»



Marina Alabau Campeona olímpica

«Prefiero el formato largo. Con dos fines de semana no hay tanta aglomeración»



Concha Yoldi Empresaria

«Da pena que sea el único debate con los problemas que tiene Sevilla. No voto»



# La consulta de la Feria desborda las previsiones con casi 92.000 votos

- Más de 105.000 personas se han descargado el código para participar en la última jornada de votación
- La opinión sobre el formato está muy dividida: hay quien quiere el lunes por tradición y quien elige más diversión

MERCEDES BENÍTEZ SEVILLA

¿Sábado de pescaíto o lunes? Esa es la cuestión que ha preguntado el Ayuntamiento a los sevillanos que deben decidir en la consulta si prefieren el actual formato de Feria o volver al antiguo. Es un tema que provoca controversia. Ayer los censados seguían votando y la participación subiendo. A las ocho habían participado 91.998 personas, un 15,74% del censo. En cuanto al número de usuarios registrados, se habían descargado códigos 105.734. Eso supone que hoy se superarán los 100.000 votos.

ABC ha preguntado a personalidades. Desde el Consejo de Cofradías su presidente, Francisco Vélez, está en el bando de los que quieren el modelo tradicional y prefiere volver al lunes. «En Sevilla todo tiene su medida y la medida de la Feria es la anterior», dice. Desde el ámbito universitario la opinión de los rectores es variada. El de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, prefiere que la Feria siga de sábado a sábado. «Sólo es un día más y se aprovechan dos fines de semana. El éxito de público de esta última edición es una evidencia del éxito de este formato», explica.

Su homólogo de la Pablo de Olavide, Francisco Oliva, malagueño, no se moja. «Me gusta mucho la Feria pero ni siquiera estoy empadronado en Sevilla. Los que tienen que opinar son los socios», dice.

Más neutros se muestran los rectores de las privadas. Desde la Loyola, Fabio Gómez-Estern afirma que la institución «estará encantada de seguir asistiendo a la Feria en la modalidad que se decida». Y el responsable de la CEU Fernando III, José Alberto Parejo, apuesta por las tradiciones sevillanas. En cualquier caso cree que el moEl PSOE pide a los comerciantes que voten el sábado

¿Quién dijo que durante los días de votaciones debería haber neutralidad y que no hay que pedir el voto? El PSOE ha obviado esa cuestión y ha irrumpido en plenas jornadas de la consulta sobre el modelo de la Feria de Sevilla pidiendo a los comerciantes que se decanten por una opción.

La concejal del PSOE y
delegada en el Distrito Los
Remedios, Nani Aguilar, ha
acudido a los comercios del
barrio donde se ubica la Feria
de Sevilla para pedir directamente a los comerciantes que
se decanten por seguir con el
modelo actual de sábado a
sábado que se puso en
marcha en el año 2017 tras la
consulta que hizo el exalcalde Juan Espadas.

Las votaciones acaban hoy a las ocho de la tarde. A partir de esa hora se conocerán los resultados delo «tiene que ser medido y ajustado a los intereses de los sevillanos, sus verdaderos protagonistas y destinatarios. Además cree que una Feria acogedora es «un importante foco de atracción y de puesta en valor de la cultura y tradiciones de Sevilla».

La modelo Raquel Revuelta, empresaria, prefiere el lunes. «A la espera de ver los datos económicos que supone la Feria el sábado, por el esfuerzo que hacemos los sevillanos prefiero el lunes». Fabiola, diseñadora de moda, se decanta por el modelo tradicional. Porque a los profesionales les viene mejor que el día que comienza la fiesta sea laborable para tener a todo el equipo pendiente. Así pueden hacer las entregas «más escalonadas». Además la fiesta es «demasiado larga».

Delia Núñez, diseñadora de la firma Pol Núñez, también quiere que empiece el lunes aunque, según recalca, sus hijas «prefieren la actual». De la misma opinión es otra diseñadora flamenca, Pilar Vera, que elige el formato anterior. «El lunes me gusta más por mis intereses. El domingo no puedo entregar los trajes de flamenca. Y esta Feria es demasiado larga», dice.

Juan Carlos Ramos Picchi, empresario y creador de Pepe Pinreles, elige el sábado por «felicidad». A a su juicio, «a más días de Feria, más días de alegría, y lo que hay que recortar son las penas». El empresario cree que el que habitualmente se va cuando llega ABC JUEVES, 25 DE ABRIL DE 2024

# Delia Núñez

Diseñadora flamenca

«Yo prefiero el lunes pero reconozco que mis hijas quieren el sábado»



Francisco Vélez Presidente Consejo

«El lunes. En Sevilla todo tiene su medida. Y la medida es la de la Feria anterior»

# Pilar Vera

Diseñadora flamenca

«El lunes me gusta más por mis intereses. El domingo no puedo entregar. Y es larga»



Clara Grima Divulgadora matemática

«Sábado. El primer día de Feria (el domingo post pescaíto) es festivo»



«El sábado. A más días, más alegría y lo que hay que recortar son las penas»



Francisco Oliva Rector UPO

«Soy malagueño y no tengo caseta. Prefiero que opinen los socios de casetas»

el fin de semana lo va a seguir haciendo empiece la Feria el sábado o el lunes. Sin embargo, con el formato actual «no se le priva de poder elegir ir a quien sí quiere disfrutarla más días».

Concha Yoldi, presidenta de Persán y del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, no ha votado porque le da «mucha pena» que el único debate en Sevilla sea este, si feria larga o corta. «Con la cantidad de problemas que tenemos. Proyectamos una imagen de frivolidad que no comparto», explica. También desde el mundo empresarial Miguel Gallego cree que el actual formato viene muy bien para la ciudad tanto para hoteles como para restaurantes. «Como empresario creo que cuantos más días de Feria mejor».

El exdecano de Derecho y catedrático de Derecho Romano, Alfonso Castro, quiere el modelo del lunes. Para él aquella feria ya se perdió aunque la vuelta al formato antiguo tampoco lo asegura. «Mantener la verdadera esencia es el mayor reclamo», explica.

Clara Grima, profesora de matemáticas y divulgadora, defiende el sábado porque el primer día de feria (el domingo post pescaíto) «es festivo para casi todos». En la misma posición aunque por distintas razones se encuentra Emilio Carrizosa, presidente de Math-in y catedrático de la Universidad de Sevilla. Aunque no va a la Feria ha votado por el modelo de sábado a sábado. «Mis hijos, nacidos y criados en Sevilla, pero migrados sólo pueden bajar si hay un fin de semana entero», explica. Por eso prefiere el formato largo. La campeona olímpica de Vela Marina Alabau también se decanta por el formato largo. Pese a que no va a la Feria, cree que con dos fines de semana «no hay tanta aglomeración». En Los Remedios, el presidente de los vecinos, José María Asprón, se decanta por el lunes.



SEVILLA AL DÍA

JAVIER MACÍAS

# El derbi de la Feria

Se están creando filiaciones tan vulgares como que los que defienden el lunes son los de la fachosfera y los partidarios del sábado, los progres

STÁ en todas las televisiones. La consulta de la Feria forma parte del debate nacional, lo que añade un punto más al estereotipo farandulero de esta ciudad. La del arsa, el toma y el olé con tilde. Sólo salimos en los telediarios por el clásico termómetro del río Guadalquivir a 50 grados, por los sucesos (todo parece que ocurre aquí), el famoseo más cutre que se deja ver por las calles y los líos internos y mutuos del Betis y el Sevilla. Ha llegado a haber órdenes desde alguna gran cadena de televisión a sus periodistas locales para que saquen a los personajes más frikis que rondan el Villamarín y el Sánchez-Pizjuán. Si tienen pocos dientes, mejor. Al fin y al cabo, el tópico del cateto que no sabe hablar es lo que vende de Despeñaperros para arriba. Pero eso ya lo sabemos, estamos tan acostumbrados a ello que ya ni nos sorprende cuando entrevistan al que fuma por el ojo, al que lleva el pan con el escudo del Betis o al cani que le grita a Del Nido pidiéndole que salve al Sevilla en su guerra con su propio hijo.

La Feria es la fiesta en la que se fijan los informativos de Madrid. La Semana Santa aparece siempre que caiga el diluvio y se quede casi en blanco, como este año, o Sevilla entre en el telele de las carreritas de la 'Madrugá'. El problema es que esta misma ciudad, que no debe avergonzarse de su identidad, fomente esos debates y se preste al tópico que, por otro lado, debe ser

una marca atractiva para el turismo porque cada vez nos visitan más.

El referéndum de la Feria es el nuevo derbi de Sevilla. La ciudad está dividida en dos, como en tantas otras cosas. El debate es acalorado y todos adoptamos una posición dogmática. Tomamos partido abanderando una causa sin saberla argumentar con firmeza. Sencillamente, porque no existen razones de peso ni para un lado ni para el otro. Al final, el debate se reduce a las sensaciones, a las tradiciones e incluso a la posición política. Se están creando filiaciones tan vulgares como que los que defienden el lunes de pescaíto son los de la fachosfera y los partidarios del sábado, los progres. El papelito ayer de los concejales del PSOE pidiendo comercio por comercio el voto para defender el modelo que promovieron en 2016 es cuanto menos ridículo. Tanto como lo fue aquel referéndum. Tanto como lo es éste que ha convocado el PP.

Porque yo, como sevillano, lo que querría es que me preguntaran si quiero que se amplíe el real para que quepa más gente, que se mejoren las infraestructuras y la movilidad para poder llegar a Los Remedios y regresar a casa en tiempo y forma. O por la tasa turística, como escribía ayer aquí Jesús Díaz. Y sí, lo admito, he votado por volver al lunes. Al final uno tiene que decantarse y no valen las medias tintas. Perdone, pero no sé explicarle por qué.



# María del Carmen Jiménez

Madre del joven asesinado en el crimen de Halloween

# «¿Qué estamos haciendo para que le cueste tan barato matar a un joven?»

Esta madre apura las últimas horas antes de enfrentarse al juicio a uno de los implicados en la brutal agresión que dejó muerto a su hijo en la misma puerta de su casa de Palomares

SILVIA TUBIO SEVILLA

En la ventana de la que siempre será su habitación, su madre mantiene una vela roja encendida. Es la manera que tiene María del Carmen Jiménez de mantener la memoria viva y presente de su hijo mayor, a quien la noche de Halloween encontró muerto en la misma puerta de su casa de Palomares. La descripción que hace Mamen (como la conocen sus amigos) de aquellos minutos terroríficos, con la voz entrecortada, luchando por que la emoción no la deje muda, son claves para entender hasta la raíz el llamado crimen de Halloween: «Yo no sé si salieron a matar o no, pero sí sé que se fueron dejando a una persona convulsionando en el suelo y que eran conscientes de lo que estaba sucediendo y de lo que habían hecho».

A todos los que estuvieron presentes en los últimos minutos de vida de Jesús Rosado los verá a partir de este viernes, cuando arranque el juicio contra el único menor de edad procesado en la causa. Hay otro joven, ya mayor de edad, en prisión preventiva que aún no ha sido juzgado por unos hechos ocurridos en la madrugada del 1 de noviembre de 2022. Una investigación muy hermética, de la que han trascendido muy pocos datos porque la mayoría de los implicados son adolescentes. Gracias al paso adelante que ha dado esta madre ahora, se van conociendo algunos detalles que simplemente no encajan.

«Cuesta entender que eran cinco las personas que persiguieron a Jesús, eran cinco las que sabían la intención que llevaban, que no era buena en ningún sentido. Eran cinco los que estuvieron presente cuando le hicieron a mi hijo lo que le hicieron, que no impidieron nada, que no cumplieron con su deber de auxilio». Pero sólo dos jóvenes de ese grupo han acabado acusados mientras que el resto comparecerá en el primero de los dos juicios como testigos casuales. «Cuesta entender que estén todavía como testigos. Con el tema del tratamiento de los menores, la sociedad tiene que reaccionar. Cada vez hay más incidentes de jóvenes, ¿qué sociedad estamos construyendo para le cueste tan barato matar a un joven?».

La víctima regresaba a su casa cuando fue atacada por un grupo que lo eligió al azar. Está plenamente confirmado el número de personas que estuvo
en la paliza por las imágenes que captaron las cámaras de seguridad de la
vivienda de un vecino. Esa grabación
muestra cómo los agresores siguieron
a la víctima y apenas tres minutos después de que salieran del objetivo, algunos de ellos volvieron a aparecer corriendo de regreso.

# Violencia gratuita

No hubo una pelea previa, no se conocían. Jesús sólo se les cruzó en el camino. «Le pudo pasar a cualquiera». Es la sentencia de una madre que ha estudiado al detalle el caso para tratar de entender por qué le pasó aquello a su hijo. «Yo quería saber con datos, no quería montarme ningún tipo de película y necesitaba saber». El joven asesinado, que acababa de cumplir 18 años, estuvo aquella noche con su novia en Sevilla. La voz del último mensaje de audio que mandó a su madre es el recuerdo lacerante. «Me dijo que al final no iba a la fiesta que estaba prevista». Mantenía a su madre siempre informada.





«Al abrir la puerta me encontré que había algo en los pies, fue entonces cuando vi su cuerpo»

# Los testigos casuales

«Cuesta entender que eran cinco las personas que persiguieron a Jesús pero sólo dos serán juzgados»

# El debate

«Me da la sensación que cada vez hay más violaciones, robos... pero como son menores, van como sobreprotegidos legalmente»

De madrugada cogió el metro de regreso hasta Mairena y desde allí, andando a Palomares. «Antes se pasó por el parque donde estaba uno de sus hermanos para coger las llaves de casa. No quiso llamarme y despertarme para que le abriera la puerta». Otra punzada al corazón para una madre en busca de respuestas a la sinrazón más salvaje. Mamen ha realizado el mismo recorrido, el último que hizo su hijo antes de ser atacado en la puerta de su casa. Por eso sabe que ese último camino de vuelta duró apenas 13 minutos, que fue el tiempo que emplearon los agresores en seguir y atacar a su presa.

«Cuando Jesús llegó al parque, vio a un grupo que andaba por allí y no le gustaba nada. Le preguntó a su hermano si estaban con ellos y él les dijo que no. Cuando él emprendió el camino de vuelta, iba detrás de ellos. Al parecer, uno se giró y dijo 'a por éste' y lo dejaron pasar». A través de la lectura de las actuaciones judiciales ha ido reconstruyendo los últimos instantes con vida de Jesús. Después las cámaras de seguridad captan al grupo siguiéndole hasta que tuerce la esquina

JUEVES, 25 DE ABRIL DE 2024 SEVILLA 17



para dirigirse a la calle Federico Moreno Torroba, donde está su casa. «Si tú vienes hasta esta calle, donde no hay nada más porque esto es una vía residencial, ¿a dónde vas? La premeditación estaba más que clara igual que la alevosía en términos jurídicos».

A las 3.30 horas de la mañana, los ladridos de sus perros despertaron a Mamen, cuyo dormitorio está en la planta superior de la vivienda. Desde la cristalera se puede ver la acera de enfrente. Ella se asomó para ver qué ocurría: «Vi a dos personas andando de un lado para

Entra

toda la

entrevista

# Una concentración en la puerta del juzgado

La familia de Jesús, junto a amigos y todo aquel que quiera sumarse, se va a concentrar mañana en la puerta del juzgado de Menores, a partir de las 9.30 horas, para evidenciar que existe una preocupación social. El lema de la acción será el mismo que usaron en la manifestación que llevaron a cabo semanas después del crimen: «Que el mal no dure y el bien no se rinda».

Quieren hacer ver que a cualquiera podría pasarle lo mismo que a Jesús, a quien mataron sin haberse metido en problemas. «Mi hijo no bebía, era un deportista que estaba todo el tiempo compitiendo». La autopsia al cadáver de Jesús Rosado Jiménez confirmó que no había rastro de alcohol ni drogas.

otro con los móviles en la mano». Las mascotas seguían aullando y ante el temor de que se despertara algún vecino, bajó corriendo descalza para preguntarles qué pasaba. Fue entonces cuando abrió la puerta: «Aunque miras de frente, te encuentras que tienes algo a los pies y es entonces cuando vi un cuerpo. Secuencialmente fue mirando hasta que llegué a a su cabecita. Yo al principio no sabía quién era. ¿Unos botines blancos, un vaquerito celeste, una camisetita...? Cuando ya le vi la cabecita... no me salía la voz. Apenas pude decir 'Jesús'...Los chicos de enfrente me escucharon y me preguntaron ¿pero lo conoces?».

emoción cuando se escucha el relato detallado de una madre ante el hallazgo del cuerpo de su hijo. Arrodillado ante él, le pedía que aguantara mientras los dos vecinos que lo habían encontrado tirado en el suelo seguían las instrucciones que por teléfono les daban los servicios de emergencia y le aplicaban técnicas de reanimación. «Mi niño estaba tumbado boca abajo con la carita hacia a un lado. Quiero pensar que estaba mirando hacia el balcón de mi habitación».

Mamen descubrió entonces que a su hijo no le faltaba nada y que las llaves de su casa estaban a medio metro del cuerpo, como si hubiera intentado abrir la puerta. «¿Qué hace cualquier madre en esa situación? Pues echarse hacia su hijo y tocarlo. Vi que tenía su reloj, su pulserita, tenía una cadenita de plata muy sencilla. Veía que tenía aquí (señala el bolsillo de su pantalón), el bultito de su móvil, el bultito de su cartera. Tenía todo. No le robaron nada».

### Las otras víctimas

Esta vecina de Palomares tiene dos hijos más que también vivieron en primera persona el crimen. Hoy tienen 17 y 14 años y como a su madre, aquella noche le causaron un destrozo mayúsculo en sus vidas. «Me acuerdo que mi hijo Angel llegó del parque y se paró en la esquina de casa. Lo primero que hizo fue mirar hacia arriba y preguntar si no había cámaras. Yo estaba sentada en el suelo con la mano de Jesús y su hermano ni siquiera pudo acercarse. Brunete tenía 12 años y no salió de su dormitorio. Tenía miedo de lo que estaba escuchando».

Jesús presentaba lesiones por arma blanca y por un objeto contundente. Una brutal paliza que aún hoy no tiene explicación alguna. Una violencia gratuita que ha movilizado a esta madre para tratar de sensibilizar a la sociedad. Y es que esa misma madrugada de 2022, en el barrio de Los Remedios, varias pandillas de adolescentes salieron de cacería agrediendo y robando a todo aquel que se encontraban en su camino. «A mis hijos les he transmitido lo que son los valores en la sociedad. Si no se respetan las normas, las leyes deben castigar a quien hace las cosas mal. Cuando los menores vayan a cometer algún tipo delictivo, deben saber que eso tiene consecuencias pero me da la sensación que cada vez hay más violaciones, robos con intimidación... pero como son menores pues van como un poco sobreprotegidos a efectos legales. Y ahí tiene que abrirse un debate social».

Es imposible mantener a raya la

Con la colaboración de:



María Isabel Otero, 22 años, estudiante de 4 año de medicina.

«Compaginar estudios y voluntariado es posible, llevo tres años en Autismo Sevilla» sevilla**solidaria**.es

El portal solidario de Sevilla

# Tejado, a su tía María del Monte horas antes del robo: «¿Tú qué llegas mañana?»

La Guardia Civil ve «clave» una reunión del sobrino, el 'Ruso' y otro acusado en un bar de Los Remedios

JESÚS DÍAZ SEVILLA

La Guardia Civil ha entregado en el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla un informe relativo a la información que contenía el móvil de Antonio Tejado. Es sólo un anticipo porque el teléfono del sobrino de María del Monte y de los otros detenidos por el robo en la casa de la artista en la madrugada del 25 de agosto de 2023 tienen «gran cantidad de datos relevantes». En dicho informe, al que ha tenido acceso ABC, se corrobora la obsesión de Tejado por conocer si su tía estaba en su casa para llevar a cabo el asalto: «Yo mañana me voy a la playa; ¿tú qué llegas mañana?».

Ésta es una de las conclusiones más significativas que arroja el trabajo, hasta la fecha, de la Guardia Civil, además del contacto «casi continuo y sostenido en el tiempo» por WhatsApp entre Tejado y Arseny Garibyan, conocido como el 'Ruso' y al que los investigadores sitúan como el jefe de la banda. Ambos están en prisión.

Sólo existen dos llamadas telefónicas entre ambos los días 23 y 24 de agosto, horas antes del violento asalto a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal en Gines, que se produjo sobre las 4,40 horas de la madrugada del día 25. En dicho chalé, además del matrimonio, estaban la hija de Casal y su pareja, y una empleada del hogar. Los asaltantes, según la Guardia Civil, amenazaron a María del Monte e Inmaculada Casal con secuestrar a la hija de ésta si no le daban las claves de la caja fuerte. El botín superó el millón de euros.

Precisamente, la contraseña de la caja fuerte hacía indispensable la presencia de la cantante en la casa durante el robo. Y eso explicaba la obcecación de Tejado por conocer la ubicación de su tía. Según la Guardia Civil, fue «una inusual insistencia en la necesidad de hablar con su tía».

El día 23, cuando estaba reunido con el 'Ruso' y otro de los acusados, llamó a a las 20:21 horas a María del Monte pero no le respondió. Antes de esa llamada, le envió varios mensajes por WhatsApp que la víctima respondió a las 21.49 horas, diciéndole: «Mañana llamó a Samara» (la pareja de Tejado), finalizando la conversación dos minutos más tarde con un «ok». Los mensajes se iniciaron a las 18.19 horas. «Mañana me voy a la playa, ¿tú qué llegas mañana?», le dijo Tejado llegando a hacerle referencia que era «pa lo del perrillo», insistiendo en que le dijera algo. En cuanto María del Monte le dice que llamaría a su novia para que le llevase al perro, Tejado cambia de posición y le dice que se va a la playa el sábado 26, para añadir que él le subía el perro. Pero necesitaba saber si ella estaría en casa.

Finalmente le entregó el perro el día 25 por la mañana después del robo, y lo hizo en bañador y con prendas de playa, diciéndole que se iba a playa. Las ubicaciones telefónicas lo desmienten, porque no abandona Sevilla hasta un día después. Como María del Monte no le contestó a la llamada el día 23, la volvió a llamar a las 21.52 horas, a pesar de que la conversación por WhastApp quedó zanjada. No había obtenido respuesta de si estaría en casa o no. A las 22.01 horas llamó a Inmaculada Casal. Tenía que conocer de forma urgente si su tía estaba en casa. Le preguntó de forma insistente, según la Guardia Civil, para conocer la ubicación real de su tía y el número de personas que había en la casa.

Colgó a Casal y Tejado llamó al 'Ruso' para hacerle saber que su tía no estaba



en su casa esa noche. Aún así, esa madrugada, varios de los acusados, incluido el 'Ruso', se sitúan en el entorno de la casa de la artista a las 2.55 horas. A pesar de que esta presencia en esta zona

Antes de Navidad, Tejado reclama al 'Ruso' verle para que le dé dinero, lo que nunca llega a suceder, según la investigación fue «considerada inicialmente como una actuación de preparación previa al robo del día 25, no se descarta que fuera realmente la intención perpetrar los ilícitos durante esa primera noche».

Tejado y el 'Ruso' usaban otros medios de comunicación ajenos a las conexiones telefónicas para no ser detectados en caso de ser pillados, como Instagram. El 'Ruso' y Tejado se llamaban 'Bro'(simplificación coloquial de la palabra hermano en inglés, brother). Su relación iba más allá del gimnasio.

Tras la reunión del día 23, la conversación de WhatsApp entre Tejado y Arseny comenzó temprano. A las 8,52 horas del día 24, Antonio le escribió el primer mensaje: «Qué dice mi colegón». No obtuvo respuesta. A las dos y media le pide al 'Ruso' que lo llame. Como no lo hace, Tejado llama a Arseny por la aplicación. A las 17,49 horas sí lo llama por teléfono y otra vez no obtiene respuesta. Esto, a juicio de la Guardia Civil, «deja entrever una posible preocupación de Tejado». Quiere saber si el robo se llevó a cabo la noche antes o si la preparación del asalto fue correcta.

¿Y después del robo? A partir del 27 de octubre Tejado mantiene conversaciones de WhatsApp con un número de teléfono del usuario 'Arsen Nuevi', que corresponde al 'Ruso'. De estas conversaciones los investigadores extraen «la intención reiterada de Tejado por reunirse con Arseny, con claras evasivas de éste, quien parece evitar el conflicto». Tejado le reclama verle antes de Navidad para que le dé dinero. La Guardia Civil cree que Tejado no terminó recibiendo el dinero que esperaba, lo que explicaría el fin de los contactos entre ambos, ni conocía el destino final de los objetos robados a su tía, ni el beneficio económico de los mismos.

# **C**-distribución

Con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la red, nos vemos en la necesidad de interrumpir el suministro los días:

## 27 de abril

Sevilla (16233539, 16233583, 16233613): 07:30 a 15:00 av de la raza, av del padre garcia tejero, c canarias, c corzo, c ensanche, c gallega de la moneda, c ganso, c infanzones, c la rabida, c mareantes, c pava, c/barrionuevo, esq. c/infazones, mareantes, taruifa

## 29 de abril

Coria del Río (15607407, 15607419, 15607433): 06:45 a 15:30 ac villa pepita, c batan, c gerion, c iberos, c italica, c reyes catolicos, c vespasiano, junto se-660, urb. jardines de la ribera

Palomares del Río (16250757, 16250763, 16250773): 07:30 a 15:30 c azafran, c canela, c hacienda santa maria, c laurel, c oregano, c pimienta, canela, ur razo de ugena

Trabajamos para mejorar la calidad del servicio eléctrico.
TELÉFONO DE AVERÍAS: 900850840

% (307% #115)

Anthony (Antonio Tejado) Mija. Pa lo del perrito

Anthony (Antonio Tejado) Yo mañana me voy a la playa, tú ke llegas mañana

Anthony (Antonio Tejado) Sino ke Samara te lo lleve

Anthony (Antonio Tejado) O se lo recoges, dime algo

Tata (María del Monte) Mañaña llamo a SAMARA

Anthony (Antonio Tejado) Me kedo hasta el sábado al final, tata

Anthony (Antonio Tejado) Asi ke te veo

Anthony (Antonio Tejado) Y te lo subo yo

Tata (María del Monte) Ok

# El Dioni de Almensilla admite el desfalco millonario a los vecinos

Declara que Ismael Perea, alto cargo de la Junta con Susana Díaz, también se lucró

J. DÍAZ SEVILLA

Una década después la Audiencia de Sevilla sentó en el banquillo a Julio Mateos, Ismael Perea y Juan Carlos Navarro, los tres acusados por el millonario desfalco a la junta de compensación del Sector F de Almensilla. El primero fue el único que declaró ayer tras una caótica mañana en los juzgados y reconoció el saqueo y todos los hechos: «Lamento haber jodido al Sector F».

Julio Mateos, conocido como el Dioni de Almensilla, huyó a la República Dominicana en la primavera de 2015 con el dinero saqueado, siendo finalmente detenido y encarcelado en España en agosto de 2016. Junto a él se sienta Ismael Perea, un exconcejal socialista del municipio y quien fuera alto cargo de la Junta de Andalucía en etapa de Susana Díaz, que le nombró director general del Consorcio Fernando de los Ríos, que gestionaba la red Guadalinfo. El tercer acusado es un abogado.

Según Julio Mateos los tres se lucraron con los fondos de los vecinos. «Lo que tenía lo he perdido, pero espero que el resto (de los acusados) asuman su parte y devuelvan lo que pueda. Es culpa mía», concluyó su declaración en la que reconoció los hechos por los que se le pide seis años de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida.

Según la Fiscalía el presunto desfalco asciende a 2,5 millones, aunque el perjuicio económico a la junta de compensación fue mayor. La de ayer no era la primera vez que el Dioni reconocía los hechos pero no dejó de sorprender porque deja en una situación de defensa complicada a los otros dos acusados. «No creo que una persona en política y con ambición sea ignorante de esta situación», llegó a decir sobre Perea y su conocimiento del fraude, quien pudo haberle planteado que cuando llegara al consorcio público harían negocios. Sobre Juan Carlos Navarro, el abogado de la firma que ofrecía servicios de asesoramiento a la junta de compensación, aseguró que también se quedaba con dinero. Julio Mateos fue tesorero de la junta de compensación desde 2009 hasta 2015 y Perea, presidente hasta 2012. Según la Policía Nacional, el desfalco total podría ascender a más de 3.706.718 euros, «con un número de afectados que rondaría en torno a las 600 familias».

Tanto Julio Mateos como Ismael Perea, como declaró el primero, estaban autorizados en la cuenta de la entidad. Desviaron para uso propio cuantiosas sumas de dinero mediante cheques con



Foto de archivo de Julio Mateos, el Dioni de Almensilla // RAÚL DOBLADO

Escañuela dice que fue rey mago «por el tenis español»

El expresidente de la Real Federación Española de Tenis José Luis Escañuela declaró aver en la Audiencia. Está acusado de administración desleal y apropiación indebida en la gestión de la Fundación del Tenis Español, con cargo a la cual habría sufragado sus compromisos como Rey Gaspar en la Cabalgata de Reyes Magos de la capital. Negó los hechos y justificó estos gastos y J. L. ESCAÑUELA su participación en el cortejo real de Sevilla en «la representación del tenis español». Entre estos gastos destacan los 37.740 euros, merced a un convenio firmado entre él y el Ateneo de Sevilla, para actividades del cortejo real navideño. Además, 12.716 euros fueron para comprar caramelos. Escañuela defendió que los gastos fueron aprobados por el patronato de la fundación. Encuadró los gastos y su participación en el cortejo real en «la representación del tenis español», participando en la carroza miembros de federaciones regionales como

las de Murcia o Valencia.

cargo a la cuenta de la junta de compensación. Según el Dioni, pagaban a proveedores con cheques o en metálico, cheques nominativos o al portador, que ellos mismos cobraban para pagar a algunos proveedores.

Uno de esos supuestos proveedores era Asema, una asesoría económica donde trabajaba Mateos, que nunca realizó trabajos para la junta de compensación pese que se le pagó importantes cantidades de dinero, que acababan en

el patrimonio del Dioni o Ismael
Perea, quien usó ese dinero
«para ponerse medio bien»,
pues según Julio Mateos tenía problemas económicos
al principio. Llegó a cancelar
una hipoteca. Lo mismo pasaba con Torrens Abogados,
aunque en este caso sí hizo
algunos servicios.

Mateos se habría hecho con 1,63 millones a través de la entidad Asema, «y en su propio nombre percibió cheques por importe de 282.102 euros. «Ismael sabía que Asema no prestaba servicio a la junta de compensación», según el Dioni. En el caso de Ismael Perea, retiró cheques al portador por importe de 301.695 euros, según las acusaciones. Ayer el Dioni insistió en que se lucró. Habrá que esperar a escuchar al exdirigente socialista.

La Fiscalía fijó finalmente en unos 2,5 millones el importe del presunto desfalco, que ayer reconoció el propio Dioni. Pide para Mateos seis años de prisión y para Ismael Perea, una pena de cuatro años y medio de prisión.

# La cuponera herida por el ficus de San Jacinto reclama 400.000 euros

Se le ha reconocido la incapacidad absoluta permanente tras un accidente que le causó fracturas vertebrales

J. A. SEVILLA

La vendedora de la ONCE de 58 años a la que el 19 de marzo de 2021 se le cayó encima una rama de gran tamaño del ficus situado en el patio delantero de la iglesia de San Jacinto reclama a sus titulares una indemnización de 400.000 euros. Esta mujer, la más grave de las seis personas que resultaron heridas, llegó a estar en la unidad de cuidados intensivos del hospital Virgen Macarena tras sufrir fractura de vértebras, contusión craneal y un neumotórax, entre otras lesiones. De los otros cinco heridos, tres necesitaron ingreso hospitalario, aunque todos han sido ya indemnizados por la parroquia, según confirmó ayer Fray Javier Rodríguez a este periódico.

La plaza donde está el ficus pertenecía a la Iglesia en el momento del accidente, aunque con posterioridad el Ayuntamiento de Sevilla asumió su titularidad y el cuidado del ficus, sobre el que la parroquia pidió reiteradas veces su tala a la administración municipal por el riesgo de caída, algo que finalmente ocurrió hiriendo a seis personas, a una de ellas de gravedad, que ahora reclama esa millonaria indemnización.

Fray Javier Rodríguez recuerda que la misma semana del accidente, hace poco más de tres años, estaba prevista esa poda, pero el Ayuntamiento la retrasó a la semana siguiente por circunstancias sobrevenidas. «Ese viernes, día de San José, se desplomó una rama hiriendo a esa pobre mujer», dice el párroco.

# El convenio

También recuerda que ese día la Virgen de la Estrella estaba en el interior de la iglesia porque su templo se estaba rehabilitando por aquel entonces. «Cuando se firmó el convenio con el actual Consistorio, ellos se hicieron cargo de todo, de ampliar el alcorque y de cuidar las raíces. El ficus sufrió una poda encaminada a una tala que al final no se produjo», cuenta.

En 2016 el Ayuntamiento que presidía el socialista Juan Espadas realizó una «actuación sobre el ficus siniestrado y la palmera muerta en el patio delantero de la iglesia de San Jacinto de Triana», derivada de un primer accidente acontecido el 12 de octubre de aquel año, cuando «se produjo la fractura de una de las ramas del ficus identificado, orientada hacia la fachada de la iglesia, quedando los restos depositados en el patio delantero de la iglesia de San Jacinto, sin causar daños materiales ni humanos», se dice en un informe.

En los cinco años posteriores no se hizo nada más, pese a las peticiones reiteradas de la iglesia de San Jacinto para que se arreglara el ficus. El accidente lo cambió todo.

La vendedora de la ONCE herida por el ficus obtuvo la declaración de incapacidad permanente absoluta por parte de la Seguridad Social, y ahora ha materializado una reclamación patrimonial frente a la parroquia de San Jacinto y el Ayuntamiento de Sevilla, en demanda de una indemnización. El párroco de la iglesia esgrime hasta «cinco informes» técnicos que avalaron la «necesidad de talar» el citado árbol, dada su incidencia en la estructura del templo y el riesgo de caída de ramas», medida que rechazaron en su día los grupos conservacionistas.

Mientras el párroco avisaba de que «lo más importante es la seguridad de

Fray Javier Rodríguez: «La semana que se produjo el accidente estaba previsto que viniera el Ayuntamiento a arreglar el ficus, pero lo retrasaron» las personas y del templo», los grupos ecologistas aseguraban que «existe la posibilidad de realizar actuaciones técnicas que permiten la supervivencia» del ejemplar con las «máximas medidas de seguridad para el entorno y las personas».

El gobierno local del socialista Antonio Muñoz decidió finalmente conceder el permiso para talarlo, algo que se rubricó en la comisión ejecutiva de Urbanismo de finales del mes de mayo de 2023. Llegó agosto y comenzaron los primeros movimientos de los operarios en torno al ficus a mediados de mes. Hubo diversas concentraciones pero todo se alteró a partir del día 16, cuando la grúa alcanzó la ramas más altas y empezaron a actuar talando la copa del ejemplar. De forma instantánea, las redes sociales comenzaron a convocar manifestaciones en torno al árbol e incluso algunos activistas se subieron al mismo para impedir las actuaciones. Y se suspendió el talado del tronco, que volvió a florecer.



La nueva alcaldesa de El Ronquillo, Cristina Arévalo (PSOE), con el bastón de mando // ABC

## **PROVINCIA**

# El Ronquillo cambia de alcalde por tercera vez en un año

S. P. SEVILLA

La socialista Ana Cristina Arévalo ha sido nombrada alcaldesa de El Ronquillo tras prosperar la moción de censura registrada por el grupo municipal del PSOE para la destitución del alcalde, Cipriano Huertas (IU) —quien se hizo con la Alcaldía tras otra moción de censura al regidor José Antonio López (PSOE) en julio de 2024, dos meses después de las municipales—, en un pleno extraordinario celebrado ayer, con el voto favorable de siete ediles, por

uno en contra. El hasta ahora regidor no estuvo presente en la sesión plenaria; sí acudió el secretario de Organización del PSOE provincial, Rafael Recio.

El texto fue firmado por cinco de los nueve concejales que conforman la Corporación –los cuatro del PSOE y el edil no adscrito Francisco Pavón–. Desde el PSOE se había esgrimido la necesidad de «garantizar la gobernabilidad» en la localidad, «donde la situación ha llegado a un extremo en la que el alcalde prácticamente se ha

quedado solo, sin ningún apoyo». El ya exregidor ronquillero, tras cesar de sus funciones al teniente de alcalde, Miguel Rodríguez (PP), a finales del pasado mes de diciembre, provocó una crisis de gobierno que afectó al pacto suscrito entre el PP y el exedil de IU, que consistía en el reparto de la Alcaldía, dos años cada uno. Como consecuencia de ese acuerdo postelectoral, Con Andalucía, marca con la que Huertas concurrió a las elecciones del 28M, decidió expulsarle de la formación.

El propio exregidor había admitido que el acuerdo con el PP había sido una «decisión personal», ya que la comisión ejecutiva provincial de su formación «no había aprobado el pacto ni estaba de acuerdo».



Las obras de remodelación del inmueble tienen un valor cercano a los ocho millones de euros // ROCÍO RUZ

# Fin al bloqueo de la rehabilitación del Palacio del Pumarejo

El Ayuntamiento ha demorado las obras hasta el acuerdo con los inquilinos

S. L. SEVILLA

Fin a décadas de abandono del Palacio del Pumarejo de Sevilla. El Ayuntamiento que dirige José Luis Sanz intervendrá el edificio para su rehabilitación tras alcanzar un acuerdo con la Asociación Casa del Pumarejo. La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente inicia este jueves los trámites para contratar las obras correspondientes a la primera fase del proyecto de rehabilitación del mismo por un importe de 4,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

La reactivación del proyecto se produce después de que el gobierno local haya acordado con los inquilinos la suspensión temporal de la concesión demanial y el desalojo de tres locales hasta que concluyan los trabajos, «momento en el que la asociación volverá a un espacio en condiciones adecuadas para seguir desarrollando su actividad de servicio público al barrio y a los vecinos», según destaca el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa. Con este acuerdo se da solución por fin a una de las demandas históricas en Sevilla y se acomete una rehabilitación del inmueble «para impulsar el comercio tradicional y la hostelería de barrio y recuperar el casco histórico como punto de encuentro de todos los sevilanos y de modos residenciales acordes a nuestro patrimonio vivencial». De la Rosa insiste en que esta asociación histórica permanecerá en un edificio que debe convertirse en «centro neurálgico de la zona».

La intervención prevista para la recuperación integral del inmueble se va a efectuar en dos fases, de forma que la primera –cuya contratación comienza ahora– afectará a la mitad trasera del edificio, comprendiendo 2.339,34 m2 de superficie total construida entre las plantas baja, la entreplanta, planta alta y castillete. A ello hay que sumar la recuperación del patio trasero, con 125 m2 de superficie, y de otros pequeños patios menores no accesibles.

Una vez se concluya la rehabilitación de la zona trasera del edificio, se contratarán las obras de la parte restante de la casa -la zona delantera- completando así su entera recuperación. Las obras en su totalidad están valoradas en 7,9 millones de euros y afectan a todas las estancias y espacios además de las fachadas exteriores.

El proyecto global redactado plantea intervenir a todos los niveles desde el máximo respeto a los sistemas constructivos existentes. En relación a las fachadas, la actuación va encaminada a recuperar el aspecto homogéneo del edificio, manteniendo y recuperando la disposición original de los huecos y sus carpinterías. Se han previsto también medidas de conservación para la portada, el escudo y el balcón esquinado. Respecto al zaguán y al patio principal,

se proponen intervenciones destinadas al mantenimiento y conservación de los elementos de interés, como balaustrada de piedra, columnas de caoba del patio y pasamanos igualmente de caoba de la escalera principal. Por su parte, la actuación en las galerías, tanto de la planta baja como de la primera, va a consistir en eliminar los aditamentos construidos para mantener la estructura original del edificio. En cuanto a la escalera principal, se propone recuperar la lectura de este significativo elemento en todo su desarrollo, eliminando el tramo que sube actualmente a la cubierta plana de la primera crujía y que se identifica claramente como un añadido. Por otro lado, las escaleras secundarias se extenderán hasta la planta baja para conectarlas con esta zona del edificio.

Además de las mejoras proyectadas sobre los elementos constructivos ya existentes, dentro de esta rehabilitación se incluye la ejecución de un nuevo ascensor y núcleo de escaleras que den respuesta a los problemas de accesibilidad actuales de las dos viviendas ocupadas en la planta alta. A nivel de cubiertas, se propone la devolución de la cubierta original inclinada de teja al patio principal, eliminando el forjado plano actual realizado con viguetas de hormigón. Por último, en el patio trasero, se demolerá el edificio añadido en este espacio para construir en su lugar uno nuevo del mismo volumen pero de mayor calidad constructiva y mejor distribución, de manera que se dispondrán dos viviendas en la planta alta y dos locales en la baja.

### **PATRIMONIO**

# Cultura aprueba la restauración de la escultura de San Fernando de Pedro Roldán

S. P. SEVILLA

La Comisión Provincial de Patrimonio, en la sesión celebrada ayer, dio cuenta de un total de doce expedientes de interés para la conservación del patrimonio cultural y artístico. De los temas examinados diez corresponden a Sevilla y dos a la provincia, concretamente a las localidades de Marchena y Morón.

Patrimonio ha informado favorablemente la propuesta de intervención de la escultura de San Fernando de Pedro Roldán, que ha realizado el servicio de restauración del Museo del Prado como paso previo a su participación en la futura exposición titulada «Darse la Mano», que se celebrará en el Museo entre el 19 de noviembre de 2024 y el 2 de marzo de 2025, estimando que, aunque un tanto escueta o sucinta, es suficiente en su análisis y diagnóstico.

No es la única actuación dentro de la Catedral de Sevilla que tiene el visto bueno. Se han aprobado informes diagnósticos y de intervención para la restauración del cuadro de Santa María Magdalena, del Simpecado del Nazareno y del retablo del «Niño Mudo».

Por otro lado, Patrimonio ha informado favorablemente el proyecto de conservación y restauración del Crucero de San Lázaro de la Plaza de Santa Marta, que además de la necesidad que tiene de ser restaurada por motivo del paso del tiempo, sufrió daños de gravedad en su estructura como consecuencia de un acto vandálico que se produjo en la madrugada del día 22 de octubre de 2023.

El crucero, que se construyó en 1564 y cuya traza se debe a Hernán Ruiz II y su cantería a Diego Alcaraz, está construido en mármol y piedra arenisca y ladrillo, y en su estado de conservación intervienen factores que producen mecanismos que conducen a cambios en sus propiedades. Según los elementos implicados en los mecanismos de alteración y degradación se pueden clasificar en factores ambientales, antropogénicos y biológicos, de manera que las causas de alteración y degradación, que son producidas, en su mayoría, por los agentes medioambientales. Una vez analizadas las causas de su deterioro, la propuesta de intervención aprobada se basa en el conocimiento que se tiene del estado de conservación del Crucero. La intervención directa aportará nuevos datos y para su comprensión será necesario la realización de estudios, pruebas y ensayos científico-técnico.

### HOY, santos Marcos, Clarencio, Erminio, Febadio, Franca, Pasícrates y Pedro de Betancur



# HORÓSCOPO

Aries

Hoy no será el mejor día para los excesos alimenticios. No te pases demasiado porque tu estómago no está para demasiados esfuerzos y podrías lamentarlo.

Tauro Las muestras de cariño y de apoyo por parte de tus allegados te harán sentirte especialmente bien este fin de semana. Desearías que nunca acabase.

Géminis

Cuando dejas volar la imaginación terminas creando en tu mente situaciones que no tienen que ver con la realidad. No las confundas con lo que pasa a tu alrededor.

Cáncer Hasta que no sueltes todo lo que tienes dentro no te sentirás bien. Busca a un buen amigo para contarle los problemas que te agobian, la charla te ayudará.

(21-VII al 22-VIII) Si buscas trabajo, hoy conocerás a alguien que te lo puede proporcionar. El encuentro será en un ambiente no laboral. Procura atar bien las cosas

No tienes la obligación de compla-

cer a todo el mundo. Esta percepción tiende a amargarte la existencia. Hoy mismo puedes empezar a cambiar el chip.

Hoy tendrás una gran facilidad para recuperarte fisicamente, así que si tienes algún plan no dejes de llevarlo adelante por unas molestias que pasarán.

Escorpio

Saber repartir el tiempo entre las personas más cercanas a ti se está convirtiendo en una especie de misión imposible. Trata de satisfacer a todos.

Sagitario

La última lista de propósitos que hiciste está aún sin tocar. Te conviene ponerla en práctica cuanto antes, sobre todo lo que toca a la salud.

Si sientes deseos de tomar decisiones que den un cambio de rumbo a tu vida, ten en cuenta que primero debes tener claro cuál va a ser ese rumbo.

Los dolores de cabeza serán hoy una de tus pesadillas. Podrás evitarlos si apartas por un día de tu mente las principales preocupaciones.

Si tienes algo que agradecer a un amigo, no tardes en hacerlo. El lo espera, porque necesita sentir tu afecto, así que no te demores.



SANTORAL

# Una comedia teatral 'Justo a tiempo' en la Sala Cero

Hasta el próximo día 5 de mayo, habrá representaciones del espectáculo teatral Justo a tiempo (una conferencia contrarreloj)' en la Sala Cero. Una comedia interpretada por Víctor Carretero y Práxedes Nieto, autores del texto de la obra junto con Fernando Fabiani, responsable de la dirección. El montaje ha sido producido por la compañía sevillana Los Síndrome. Los jueves y viernes se representará a las 20.30 horas; sábados a las 20 y 22 horas; y domingos a las 20 horas. Las entradas oscilan entre los 15 y 20 euros, y pueden adquirirse en la web.

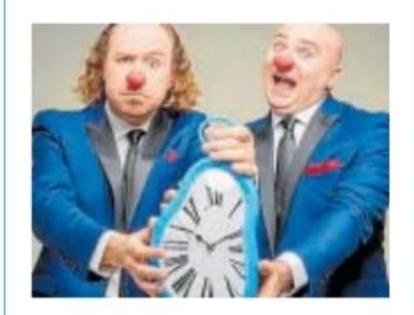

Imagen de la toma de relevo del evento Routes Europe O SCHOOL

# **Farmacias**

# Centro

Marqués de Paradas, 53; Alameda de Hércules, 7; Menéndez Pelayo, 12; Amor de Dios, 2; Plaza Alfalfa, 11; Argote de Molina, 25; Amador de los Ríos, 31; San Pablo, 5; Trajano, 40

## Triana - Los Remedios

Esperanza de Triana, 13; República Argentina, 10; Juan Díaz de Solís, 12; López de Gomara, 5; Pages del Corro,2. Niebla, 4;San Vicente de Paul, 14;Padre Damian,4: Niebla,50; Fernando IV.4. Pedro Pérez Fernández,16

## Macarena

Agriculotores s/n; Avenida Sánchez Pizjuan, 6; Lopez Azme, 1; Forjadores, 17: Avenida Pino Montano, 10: Santa María de Ordás, 12; Avenida Doctor Fedriani, 13; Camino de los Toros s/n;San Juan Bosco,32

# Zona Sur

Asencio y Toledo, 40; Bami, 19; Reina Mercedes, 17; Vicenza, 3; Barriada La Oliva, 8,9; Avenida Finlandia s/n; Chucena, 36; Lisboa, 260; Perséfone, 6; Castillo de Constantina, 4; Mesina, 8; Carretera Su Eminencia, 6; Avd. Nuestra Señora de las Mercedes.8:Avd.Europa,101

# Nervión

Plaza del Juncal, 1; Luis Montoto, 85; Avenida Eduardo Dato, 46; Avenida

San Francisco Javier, 20; Avenida Carlos V, 20; Avenida Ramón y Cajal, 9; P. S. Pablo Barrio C. c/ Jerusalén, 35; Espinosa y Cárcel,16; Marqués de Nervión, 103; Efeso s/n.

## Sevilla Este - Rochelambert

Avenida de las Ciencias, 33: Avenida Emilio Lemos, 26; Cueva del Gato, 3; Avenida Parsi Edificio, Arena 1: Candelería, 28: Avenida de las Ciencias, 18: Urbano Orad, 9. Edificio Navieste, 4: Avenida Ciudad de Chiva, 26; Avenida Juan XXIII Bloque Romegosa frente al parque Amate

## Area Metropolitana

Alcalá de Guadaíra:Santander, 20; Silos, 91; Malasmañanas, 59; Duquesa de Talavera, 25. Noche: Jose Maria Pemán,6. Aznalcóllar:28 de febrero, 12.Noche :28 Febrero.12. Benacazón: Avd. Andalucía, 42; Real, 42. Bollullos de la Mitación:Larga,27.Bormujos:28 Febrero, 6; Avenida del Aljarafe, 70 Bajo B; Avenida Juan de Diego, 79.Camas: Avda. 1º de Mayo, 4, local 1, Santa María de Gracia,62. Carrión Céspedes:Fernando Rodríguez, 20. Castilleja de Guzmán:Doctor Fleming,49. Castilleja de la Cuesta: Real, 100.Coria del Río:Carretero, 178; Avd. Andalucía, 85. Noche: Avd. Andalucía. 85. Dos Hermanas:Antonio Machado, 44; Avenida de

los Pirralos, 100; Antonia Díaz, 30; Avenida Reyes Católicos, 4; Barriada el Cano; Esperanza, 103-D. Noche:Ruiz Gijon,17.Espartinas:Centro.com El Espartal.Gelves:Real,15.Gines:Avenida. de la Concordia, 19: Colón, 30. Noche: Avd. de la Concordia,19. Mairena del Aljarafe: Ciudad Expo.Pilas: Nuestra Señora de Fátima, 17.0livares:Cartuja,20. Palomares del Río:Urb. La Laguna. Puebla del Río: Avd. Isla Mayor, 15; Avenida. Cerro Cantares, loc.1-2. Noche: Antonio Becerril. 10. Salteras:las Moreras,17. San Juan de Aznalfarache: 28 de Febrero; C/Brihuega,1.Sanlucar la Mayor: Avd.Príncipe de España,19.Tomares: Avenida de la Arboleda, 12;Clara Campoamor,17. Santiponce: Avda. de Extremadura, 123.Umbrete: Baldomero Muñoz,72.Isla Mayor: Papelera,17.

# De 22 a 9.30 horas

Amador de los Ríos, 31; Avenida Doctor Fedriani, 13: Castillo de Constantina, 4; Mesina, 8; Jerusalén, 35; Avenida Ciudad de Chiva, 26; Avenida Juan XXIII, Bloque Romagosa; Carretera Su Eminencia, 6; Calle Jerusalén, 35.

AGENDA 23



# Sevilla acogerá el Routes Europe 2025

La cita, que se celebrará del 8 al 10 de abril, reunirá en la ciudad a **profesionales de alto nivel** de aerolíneas, aeropuertos y destinos

ABC

e Aarhus a Sevilla. La capital hispalense ha recogido el testigo de la ciudad danesa para celebrar el próximo congreso europeo de conectividades aéreas Routes Europe. El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Turismo, encabezada por Juan Bueno, delegado de Hacienda, Turismo, Participación Ciudadana y Transformación Digital, ha participado en la cita de este año en el país nórdico y ha avanzado que el Routes Europe 2025 reunirá en Sevilla, del 8 al 10 de abril, a los responsables de la toma de decisiones de aerolíneas, aeropuertos, destinos y partes interesadas de la aviación que invierten en el futuro de la conectividad aérea europea».

Esta importante cita va a reunir en Sevilla a profesionales de alto nivel de la industria de aerolíneas, aeropuertos y destinos», ha subrayado, Bueno y, además ha añadido que «con la celebración de Routes Europe 2025 nuestra ciudad podrá construir relaciones de alto valor donde los tomadores de decisiones en el desarrollo de rutas aéreas podrán comprobar por si mismos el potencial que Sevilla ofrece». En similares términos se ha pronunciado el consejero de Turismo, Arturo Bernal, quien ha destacado el impulso que supondrá en concreto para el aeropuerto de Sevilla y se ha mostrado convencido de que servirá para «captarán nuevos vuelos que contribuirán a mejorar la conectividad de Andalucía».

# **EL VISTAZO**

# Teresa Guzmán expone en el Ateneo de Sevilla

el Ateneo de Sevilla la exposición pictórica de Teresa Guzmán 'Buenas, Malas y Peores'. La muestra de esta artista sevillana podrá visitarse en la Sala Gonzalo Bilbao de la Docta Casa hasta el día 15 de mayo de 2024 en horario de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas con



entrada libre. En la imagen superior, de izquierda a derecha, el historiador Pablo Borrallo.

la artista Teresa Guzmán y los periodistas Miguel Gallardo y José María Arenzana.

# 20.30

# Teatro 'Secretos de familia' en La Fundición

Este jueves se estrena en La Fundición la obra de teatro 'Secretos de familia'. Se trata de una comedia negra escrita por Ignasi Vidal y dirigida por Javier Ossorio. El montaje corre a cargo de la Compañía Javier Ossorio. La pieza narra la historia del reencuentro de tres hermanas en el funeral de su padre, punto de partida de la trama. El precio de las entradas varía entre los 8 y los 16 euros.

# 22.00

# Pedro Pastor en la Sala Malandar de Sevilla

El cantautor madrileño Pedro Pastor actúa hoy en la Sala Malandar. El concierto pertenece a la gira de presentación de su quinto disco de estudio, 'Escorpiano' que publicó el pasado mes de marzo y que cuenta con letras de rebeldía, amor, cambio y aprendizaje. La apertura de puertas a la sala se realizará a partir de las 21 horas. La venta de entradas anticipadas está disponible en la web de wegow por un precio de 18 euros.

# El tiempo en Sevilla

# Intervalos nubosos

ABC



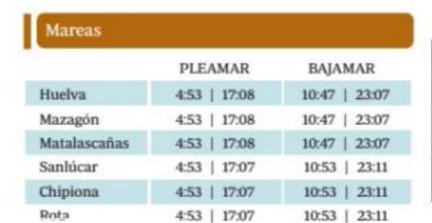

Variable

Nuboso

Chubascos

LLuvia

Nieve

Débil

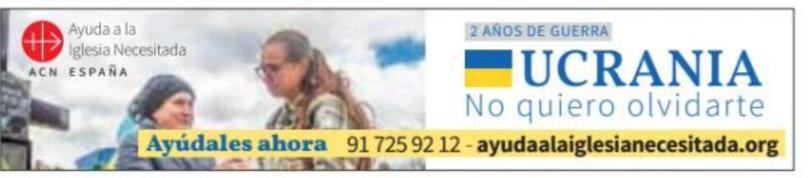

Fuerte

Moderado

| Mañana en Andalucía |   |    | °C   °C   km/h<br>T.máx   Viento |    |  |
|---------------------|---|----|----------------------------------|----|--|
| Huelva              | 0 | 9  | 24                               | 16 |  |
| Córdoba             | • | 10 | 24                               | 9  |  |
| Jaén                | 0 | 12 | 21                               | 12 |  |
| Granada             | • | 11 | 20                               | 8  |  |
| Cádiz               | 0 | 14 | 19                               | 12 |  |
| Málaga              |   | 14 | 24                               | 4  |  |
| Almería             | • | 13 | 21                               | 15 |  |
| Sevilla             | 6 | 11 | 26                               | 8  |  |

Mar Ilana Mar rizada Marejada Fuerte marejada Mar gruesa Muy gruesa

# El PSOE defiende a Puente ante las críticas del resto de partidos

- ►El PP eleva la ofensiva por «agravio» a Andalucía y los socialistas responden que hay 3.500 millones de inversión
- Adelante tacha al ministro de «faltón» y Por Andalucía afirma que sus palabras sobre el AVE son un «error»

J. ALONSO SEVILLA

Parlamento de Andalucía manifiesta la necesidad de impulsar la conexión tanto por ferrocarril de altas prestaciones con paradas intermedias, como por Alta Velocidad, entre Sevilla-Huelva-Algarve, buscando la financiación en los fondos Feder del periodo operativo que ahora comienza, que permita elevar los niveles de renta previos en una zona con elevadas potencialidades de desarrollo que se ven condicionadas por la inexistencia de redes de ferrocarril que garanticen su intercomunicación». Esta declaración institucional fue firmada por todos los grupos políticos del Parlamento a mediados de 2021, en el cierre de la anterior legislatura. Tres años después, el ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, ha cuestionado públicamente este proyecto y ha llegado a vincular su ejecución al desarrollo de inversiones en otras provincias andaluzas como el cierre del anillo de la SE-30. Estas palabras del ministro, junto al cuestionamiento reciente también de la conexión ferroviaria de la Costa del Sol, han acentuado un discurso del «agravio» que en esta ocasión ha unido al PP con Vox y con los grupos más a la izquierda de la Cámara como Por Andalucía y Adelante Andalucía. Cada uno con sus matices, pero todos los grupos, a excepción del PSOE, han cuestionado las palabras del ministro y han reivindicado los proyectos pendientes en Andalucía.

A la portavoz parlamentaria del PSOE, Ángeles Férriz, le correspondió defender las inversiones en la comunidad autónoma por parte del Ministerio: «El Gobierno de España se preocupa más por Andalucía que la propia Junta». Asimismo, enmarcó la polémica en «el intento del Gobierno andaluz de desviar la atención del grave problema de las listas de espera sanitaria». Los socialistas cifran en más de 3.500 millones las inversiones que se han puesto en marcha en la comunidad autónoma con «proyectos que llevaban años guardados en un cajón». En esta línea, el presidente de la Diputación de Sevilla, y secretario general del PSOE, Javier Fernández, defendió en declaraciones a Canal Sur Radio la «voluntad inequívoca» del Gobierno de España con uno de estos proyectos pendientes, la obra de conexión entre Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla, y destacó que los compromisos del Ejecutivo con Sevilla son «innegociables» pese al retraso en el estudio de esta conexión.

Pero esta posición no la comparten el resto de grupos, ni siquiera los situados a la izquierda del PSOE. El primero en desmarcarse con contundencia fue el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García. El representante de la formación soberanista de izquierda tildó a Óscar Puente como «ministro maleducado y faltón». «Está confundiendo enfrentarse al PP con enfrentarse a Andalucía, y está haciendo la mejor campaña a favor del presidente andaluz, Juanma Moreno», explicó el portavoz parlamentario quien precisamente el día anterior visitó Huelva para reivindicar inversiones «en la provincia por peores conexiones ferroviarias». Aunque con matices y en un tono menos duro, también la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, cuestionó las declaraciones del Gobierno y el planteamiento del Ministerio de Transportes y Movilidad: «El ministro se ha equivocado. Las conexiones que tiene Huelva en cuanto a frecuencias y tiempos no son asumibles». Además, señaló que esta carencia es extrapolable a muchos otros puntos», por lo que ha apuntado que «hay que hablar de todo lo que hace falta», entre lo que ha enumerado «las conexiones de Huelva con su costa occidental, con Faro, con Zafra, con Extremadura», así como otros aspectos como «frecuencias y tiempos inasumibles». Para Nieto, las palabras de Óscar Puente sólo benefician al PP.

En el otro extremo parlamentario, Vox a través de su portavoz Manuel Gavira criticó al Ministerio actual pero también a sus predecesores del PP:



El PP andaluz incide en que hay una «deuda histórica» con Andalucía y la consejera reclama una reunión urgente

Los socialistas defienden la inversión de 3.500 millones que ha realizado el Gobierno en la comunidad durante los últimos años

«hay muchas provincias que están castigadas por esa nefasta situación ferroviaria que tiene esta tierra. Pero antes del PSOE gobernó el PP, y Andalucía tenía los mismos problemas de hoy».

Pero es el PP quien está liderando esta estrategia frente al ministro de Transportes y Movilidad. El portavoz parlamentario, Toni Martín, ha anunciado la comparecencia en el Parlamento andaluz de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, y la presentación de una Proposición no de ley sobre la mejora



de las conexiones ferroviarias entre Sevilla y Huelva. «Hay una deuda histórica del Gobierno de Pedro Sánchez con el apoyo del PSOE andaluz a cuenta de los constantes agravios y el maltrato a la comunidad que queda patente en asuntos como las infraestructuras de transporte». Así, ha reprochado al ministro de Transportes, Oscar Puente, que exprese «muy ofendido que los andaluces lo queremos todo»: «Pues efectivamente, en Andalucía lo queremos todo, todo lo que nos corresponde» como la comunidad más poblada.

# El PP-A denuncia el bloqueo en redes del ministro

El PP Andaluz denunció ayer que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, respondió a sus críticas por sus recientes declaraciones sobre las infraestructuras en Andalucía con «un bloqueo en la red social X». Esta acción del ministro se produjo después de las declaraciones del consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, quien pidió «respeto» al Gobierno andaluz y afirmó que las declaraciones de los últimos días «no las hubiera hecho en Cataluña». Tras el bloqueo en redes sociales, el PP respondió con otro mensaje: «Esta es la respuesta del ministro a las justas reclamaciones ferroviarias de los andaluces: bloquea al partido mayoritario en Andalucía y a las demandas de los andaluces. Andalucía necesita respuestas, no muros. No nos callarán, porque #AndalucíaMereceTren».

En esta línea, la consejera Rocío Díaz avanzó en la comisión de fondos europeos los términos de su comparecencia ante el Pleno: «Una reunión con el Ministerio es hoy en día más necesaria que nunca, porque estas cuestiones no pueden tratarse a golpe de titular, al margen de las políticas de los territorios, que tenemos mucho que decir. Se ha querido contentar a los onubenses con una simple lanzadera frente a la reivindicación histórica de la Alta Velocidad entre Sevilla, Huelva y Faro o se ha descartado el tren litoral a Marbella».

Junto a esto, el PP elevará una Proposición no de ley al Parlamento andaluz con un texto contundente en defensa de las conexiones ferroviarias con Huelva que sigue el espíritu de la declaración institucional firmada en 2021: «El Parlamento muestra su más firme rechazo al aislamiento en infraestructuras de transporte que sufre la provincia de Sevilla y a la falta de medidas futuras para la reversión de esta situación y muestra su parecer desfavorable a la falta de previsión, concreción, y calendario de las necesarias actuaciones e inversiones por parte del Gobierno de España». Además, se reivindica «el compromiso inequívoco en el desarrollo de una línea de alta velocidad Faro-Huelva-Sevilla». A la espera del resultado de la votación de esta iniciativa en el Pleno de la próxima semana, una iniciativa en términos similares fue aprobada ayer por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Huelva. La propuesta contó con el respaldo del PSOE. En esta misma ciudad se anunció ayer la convocatoria de una movilización en reclamación de infraestructuras.



Antonio Sanz explicó ayer el decreto a empresarios de la construcción // EP

# La oposición pide un informe jurídico sobre las erratas del decreto de simplificación

Presentan como reforma del texto un agregado que solo corrige la ortografía

M. CONTRERAS SEVILLA

El grupo parlamentario Por Andalucía pidió ayer a los servicios jurídicos de la Cámara autonómica -y ha recibido para ello el respaldo del PSOE-A, Vox y Adelante Andalucíaun «informe» para analizar cómo queda el último decreto-ley de simplificación administrativa aprobado este año por el Gobierno del PP-A después de que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) haya publicado esta semana «20 páginas de correcciones» de su contenido. El Gobierno andaluz, por su parte, resalta que el agregado solo enmienda errores ortográficos y gramaticales que no afecta a la base jurídica del texto, y acusaron a los partidos que han secundado la petición de no haberse leído el texto publicado.

La portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, realizó esta solici-

Por Andalucía defiende que tras las correcciones gramaticales el texto «se parece como un huevo a una castaña» al original

tud a los servicios jurídicos del Parlamento en el transcurso de la reunión de la Junta de Portavoces que dio el visto bueno al orden del día de la próxima sesión plenaria. Nieto advierte de que se trata de «20 páginas» de «correcciones» que motivan «más de 50 cambios» en el referido decreto, que tachó de «decretazo» y del que advirtió de que ahora «se parece lo que un huevo a una castaña» en lo relativo a los puntos que se ven modificados con esos cambios. Los portavoces del PSOE-A, Vox y Adelante se adherieron a la petición de que los servicios jurídicos se pronuncien.

# Sorpresa en Presidencia

La iniciativa de los grupos de oposición causó sorpresa en la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, desde donde se reiteró que «el Decreto de Simplificación contiene más de 600 páginas y lo que se ha publicado en el BOJA, el 99% responden a erratas (correcciones ortográficas y gramaticales)». Según la Consejería de Antonio Sanz, solo hay un punto en el que se produce una corrección de contenido al modificar «profesional médico especialista» por «profesional médico y/o de enfermería».

Fuentes de la Consejería resaltaron que «los grupos parlamentarios que han solicitado el informe jurídico parece que no se han leído la naturaleza de las correcciones publicadas en el BOJA, que no afectan en nada al contenido del Decreto ley». 26 ANDALUCÍA JUEVES, 25 DE ABRIL DE 2024 ABC

# Alivio para el arroz, el tomate y el algodón tras el aumento del riego

- ▶La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir desembalsará un 262% más de agua que el año pasado
- ▶ Los regantes, satisfechos, aunque avisan de que aún estamos en sequía y no se ha vuelto a la normalidad

N. ORTIZ SEVILLA

regadío andaluz, que abarca más de un millón de hectáreas en la región andaluza, cerró ayer una de las etapas más improductivas que se recuerdan, con dos años prácticamente en blanco por la sequía y las consiguientes restricciones al riego. El pleno de la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir aprobó ayer un desembalse de 1.010 hectómetros cúbicos para el riego de los cultivos que se abastecen del Sistema de Regulación General durante la campaña de 2024, que arranca hoy. A esto hay que sumarle la dotación complementaria de 30 hectómetros cúbicos para los cultivos de octubre.

Este volumen supone un 262% más de los 385 hectómetros cúbicos que se desembalsaron en 2023, un año extremadamente seco, y significa un gran alivio para los agricultores andaluces, especialmente para cultivos muy sensibles como el arroz, el algodón o el tomate para industria.

Al sector arrocero, en concreto, le corresponden en esta campaña 264 hectómetros cúbicos que le permitirán sembrar el 67% de las 36.000 hectáreas que ocupa este cultivo en Sevilla. Sin embargo, el presidente de la Federación de Arroceros, Mauricio Soler, reconoció que «tras varios años sin sembrar o haciéndolo en un 30 o 50% de la superficie», les hubiera gustado contar con más agua. Y es que el último lustro ha sido «catastrófico» para un sector que genera más de 5.000 empleos anuales tan solo en la provincia de Sevilla: a la falta de la mayoría de superficie por la sequía de estos dos años anteriores, hay que sumar otras dos campañas lastradas por la salinidad del río.

«Se siembre el 67% o el 100%, al final los gastos que conlleva a los agricultores son prácticamente los mismos», lamento, por lo que insistió en el «esfuerzo» que supone al sector encadenar tantos años sin producción plena.

Por otra parte, el algodón, que se pudo empezar a sembrar tras las lluvias caídas a finales de marzo, también tiene buenas expectativas para los próximos meses, tras dos campañas muy cortas, y espera superar las 51.000 hectáreas sembradas. España,

# Los embalses de la cuenca, al 47,2% de su capacidad

La cuenca del Guadalquivir se encuentra actualmente está al 47,2% de su capacidad, con 3.793 hectómetros cúbicos de agua embalsados, lo que supone un incremento de 1.797 hectómetros cúbicos respecto al año pasado. La media histórica de los últimos 25 años se sitúa, no obstante, en el 60,6% para estas mismas fechas, por lo que hay un déficit de 13,4 puntos porcentuales. Por su parte, el Sistema de Regulación General, del que se extrae el agua para el regadío, almacena el 40% de su capacidad.

Feragua y Asaja avisaron de la necesidad de llevar a cabo obras hidráulicas, pues la regulación sigue siendo deficiente

La dotación máxima será de 4.000 metros cúbicos por hectárea, casi seis veces más que la concedida en la pasada campaña

con Andalucía a la cabeza a mucha distancia, es el segundo productor de algodón de la UE, tan solo por detrás de Grecia, por lo que la viabilidad de este cultivo es vital para muchos municipios de la comarca sevillana del Bajo Guadalquivir y para la provincia de Cádiz, que aglutinan la gran mayoría de la industria dedicada a esta fibra.

El aumento del agua embalsada y, por consiguiente, de las dotaciones de riego, también permitirá que se recupere el cultivo del tomate de industria tras dos años. En concreto, se sembrarán alrededor de 3.000 hectáreas, unas 2.500 en Sevilla y 500 en Cádiz. La Cooperativa Las Marismas, de Lebrija, ya ha anunciado que ha retomado la producción de tomate concentrado tras una crisis que la ha llevado, incluso, a realizar un Expediente de Regulación de Empleo. Lo hará, eso sí, con menos superficie sembrada, pero permitirá recuperar la mayoría de los empleos.

# Un 25% menos para el olivar

En cuanto al olivar, tendrá la dotación mínima de la cuenca. De esta forma, la dotación normal de 1.500 hm3 por hectárea va a pasar en la campaña de 2024 a 1.125 hectómetros cúbicos por hectárea, lo que supone una reducción del 25%, aunque es una cifra muy por encima de lo que se le adjudicó en 2023, 400 metros cúbicos por hectárea.

De esta forma, a pesar de que las restricciones al riego respecto a una campaña normal serán este año de un 33%, frente al 88% del año pasado, los regantes quisieron puntualizar que «todavía no hay motivos para lanzar las campañas al vuelo».

El presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua), José Manuel Cepeda, mostró su satisfacción por las dotaciones aprobadas, pero insistió en que «la capacidad de regulación de la cuenca del Guadalquivir sigue siendo igual de insuficiente», algo que también recordó Félix García de Leyaristy Sanz, director general de Asaja Andalucía, que afirmó que las obras hidráulicas «siguen siendo prioritarias en la región».

«Las lluvias de primavera han aliviado los destrozos de la campaña de riego que preveíamos en el Guadalquivir, pero que nadie se lleve a engaño. Desde el punto de vista de la capacidad de regulación y de la necesidad de obras hidráulicas nada ha cambiado, siguen siendo necesarias infraestructuras urgentemente», reprochaba Cepeda, que reclamó que se ejecuten las presas aprobadas en los planes hidrológicos y que se plantee de forma urgente un plan de balsas.

«Que no se olvide que las restricciones alcanzarán hasta el 34% de la dotación en el Sistema de Regulación General, así que de normalidad nada», aseveró el presidente de Feragua, que subrayó además en que este nuevo recorte coge al regadío «muy castigado por la pérdida de producción y rentabilidad de los últimos años». «No es lo mismo una restricción del 36% después de una época buena que una restricción del 36% después de cinco años muy malos».



Sostenibilidad y el director del Parque Nacional y Natural de Doñana // VÍCTOR RODRÍGUEZ

# Moreno celebra en Veta La Palma «la mayor acción ambiental en un humedal de España»

Las casi 8.000 hectáreas adquiridas por la Junta se destinarán a un eminente uso científico

FRAN PIÑERO SEVILLA

El presidente de la Junta de Andalucía visitó ayer a mediodía la finca Veta la Palma, en Doñana, adquirida recientemente por la Junta de Andalucía —más de tres cuartas partes de las 10.300 hectáreas totales—en lo que Moreno definió como «la mayor actuación ambiental sobre un humedal hecha en la historia de España».

Durante un par de horas recorrió una pequeña pero simbólica parte de esta vasta extensión qué se destinará en su práctica totalidad a la defensa de la biodiversidad, que en palabras del presidente «se amplia, se engrandece y se fortalece de cara al futuro». Y es que la compra -por 70 millones de euros- ha supuesto la anexión de 7.700 hectáreas a la zona de Doñana que gestiona la Junta de Andalucía (otras zonas corresponden al CSIC, al Ministerio y a Ayuntamientos como el de Hinojos. Pequeños reductos son de propiedad privada).

De la extensión adquirida, 4.000 hectáreas corresponden a pastos para ganadería bovina y 3.226 a acuicultura, lo que se conoce como la lámina de agua permanente de Doñana, y que en estos tiempos tendentes a la sequía brindará un «soporte imprescindible a las aves» y ayudará a la adaptación del parque al cambio climático, «que ya incide de manera determinante en el clima andaluz».

Los usos que se le darán a partir de ahora a la parte adquirida serán eminentemente científicos y ecológicos. El primer presupuesto para el mantenimiento son más de 700.000 euros, destinados a proyectos existentes que renaturalizarán el espacio. Cada año se plantearán nuevos presupuestos para llevar a cabo el mantenimiento.

El futuro corto y medio plazo quedará determinado por una Comisión de Trabajo. En cualquier caso, el mantenimiento no será tan costoso como en la anterior etapa, cuando eran ne-

Una Comisión de Trabajo velará por Veta la Palma, con un presupuesto inicial de más de 700.000 euros para mantenimiento cesarias hasta 14 estaciones de bombeo de agua y mucho más personal.

En este sentido el concepto de restauración difiere del habitual, pues no se trata de un espacio arrasado que haya que recuperar desde cero. El objetivo, entre otros, es el de pasar de las piscifactorías con puertas controladas a un formato más natural.

Esto es así porque los peces y los camarones seguirán habitando la zona inundada al ser alimento de los pájaros de Doñana. Como apunte, 300.000 ejemplares de aves acuáticas (el 60% de las censadas en el Parque y en áreas colindantes) frecuentan Veta la Palma.

Asimismo, se ha previsto seguir permitiendo a los pescadores de Isla Mayor la captura del camarón, forma de vida en la zona. En cualquier caso, hasta ahora el volumen de camarones pescados por el hombre era del 5%. El resto siempre lo han consumido las aves.

Otra cuestión clave de la adquisición es la posición estratégica de la finca en «conexión con el río, concretamente con el brazo de la Torre, clave para cualquier propuesta que se plantee para la mejora de Doñana».

# Una operación de años

Moreno reconoció la «colaboración máxima de los anteriores propietarios», Hisparroz, para que el traspaso haya sido lo más respetuoso con el medio ambiente, unas negociaciones que comenzaron a finales de 2020 y que no terminaron de hacerse efectivas hasta el pasado mes de diciembre.

En estos momentos se están llevando a cabo «planes técnicos y científicos» para hacer del todo efectivo el «proceso progresivo de incorporación» al Parque Nacional y Natural.

De hecho hasta diciembre de 2024 la gestión la seguirán realizando los anteriores propietarios, que acompañaron al presidente en la expedición. Igualmente asistieron el consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, y el director del Parque Nacional y Natural, Juan Pedro Castellano, entre otras personalidades.

El presidente calificó de «sueño hecho realidad» el anhelo de profesionales del parque desde hace 45 años, y
que refuerza el loable logro de que Andalucía sea la región de Europa con
más espacios protegidos. No en vano,
y según le aseveró Carlos Antonio Ruiz
de la Hermosa, director del también
Parque Nacional de las Tablas de Damiel, la compra de la finca Veta la Palma supone «acción medioambiental
más importante que se había hecho en
defensa de los humedales en España».

# LA AXARQUÍA

# El PSOE no justificó 250.000 euros de gastos en una empresa de aguas de Málaga

### J. J. MADUEÑO VÉLEZ-MÁLAGA

La empresa de aguas de La Axarquía dejó un deuda por el canon el canon de la Mancomunidad de Municipios, que han sido reclamados pero no cobrados. Tras investigar dónde estaba ese dinero, las facturas no aparecen. En el informe de auditoría del ejercicio 2022, emitido con fecha 15 de septiembre de 2023, indica que la Mancomunidad tiene un saldo pendiente de cobro de esos 249.768,35 euros euros. La sociedad establece el procedimiento de compras de la sociedad, que se refleja en el informe del jefe de administración de Axaragua y que era de aplicación durante los años 2017 a 2020. No se cumplió.

El consejo de administración de Axaragua ha analizado y revisado un total de 135 documentos de pago, compuestos por justificantes bancarios. Con los mismos, se ha elaborado un cuadro resumen con la identificación de la cuenta corriente del beneficiario, el beneficiario según el extracto del banco, el concepto que luce en los extractos analizados, así como el importe. Los documentos verificados tienen como ordenante de la operación de pago a Axaragua. Se observan un total de 26 cuentas corrientes de destino, por un importe total que asciende a 252.636.72 euros.

Por otro lado, los pagos realizados por importe de 2.000 euros o superiores que no han cumplido con el procedimiento de compras establecido por Axaragua, para el periodo 2017 a 2020, ascienden a 130.204,08 euros y está compuesto por un total de 45 pagos. Según el consejo de administración «por motivos de prudencia contable» se debe proceder al deterioro de la previsión del saldo de 249.768,35 euros como deuda.

El acuerdo por unanimidad en el consejo señala que «dada la naturaleza de las transferencias bancarias realizadas y la indeterminación de los beneficiarios procede exigir las responsabilidades judiciales que procedan». Recurren a la Justicia «al haberse agotado todas las gestiones a fin de aclarar estos saldos». El acuerdo se remite al presidente de la Mancomunidad de La Axarquía y a la Junta General de Accionistas de Axaragua. Se explica que sometida a votación la propuesta de exigir las responsabilidades judiciales que procedan, una vez finalizado el expediente incoado para determinación de pagos sin justificar realizados por la empresa, es aprobada por unanimidad.



TRIBUNA

ARTURO BERNAL

# El turismo siempre será parte de la solución

Se estima que una de cada cuatro familias andaluzas vive del turismo y que esta actividad impacta de forma directa o indirecta en otras 76 ramas de actividad

ijo una vez el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra en una conferencia que los primeros turistas que llegaron con bikini ayudaron más a la Transición que muchos discursos políticos. A las ansias de libertad y democracia que ya se respiraban en España se sumaron las experiencias que trajeron millones de visitantes que llega-

ron a España a partir de la década de los sesenta del siglo XX y que hicieron más evidente que el momento del cambio había llegado.

El turismo es la industria de la felicidad, y sin duda, también ha servido como catalizador de nuevas corrientes sociales, culturales y políticas. Siempre ha sido parte de la solución y nunca del problema. No aparece en la lista de inquietudes de los españoles en ninguna de las encuestas o sondeos que se elaboran por parte de entidades u organismo independientes. Tampoco en el último ba-

rómetro del Centro de Estudios Andaluces donde esta industria no es referida como una inquietud o problema.

Los andaluces mantienen una mayoritaria percepción positiva del turismo. La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte ha elaborado el Estudio de percepción de los andaluces hacia el turismo 2023. El 91% de los residentes considera que esta actividad afecta de manera positiva o muy positiva a la economía de su municipio. El porcentaje crece hasta el 96 en el caso de los municipios eminentemente turísticos en los que la concentración de visitantes es mayor.

El impacto económico del turismo en la economía andaluza es indiscutible. Sin esta industria, la comunidad dejaría de generar casi 26.000 millones de euros anuales y perdería 415.000 puestos de trabajo directos (el 12% del total de ocupados). Se estima que una de cada cuatro familias andaluzas vive del turismo y que esta actividad impacta de forma directa o indirecta en otras 76 ramas de actividad (desde el comercio minorista, la metalurgia, la industria agroalimentaria o la construcción de muebles).

Pese a esta realidad, existe una reciente tendencia, sin duda minoritaria y quizá tendenciosamente interesada, que utiliza términos como saturación o turismofobia a partir de la premisa de que algunas de nuestras ciudades están saturadas. Son términos demasiado gruesos que no se sostienen con datos. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Baleares y Cataluña son las regiones españolas que más escenarios presentarían elevada densidad. Nuestro destino, uno de los principales del país, no tiene ninguna localidad entre las 20 primeras

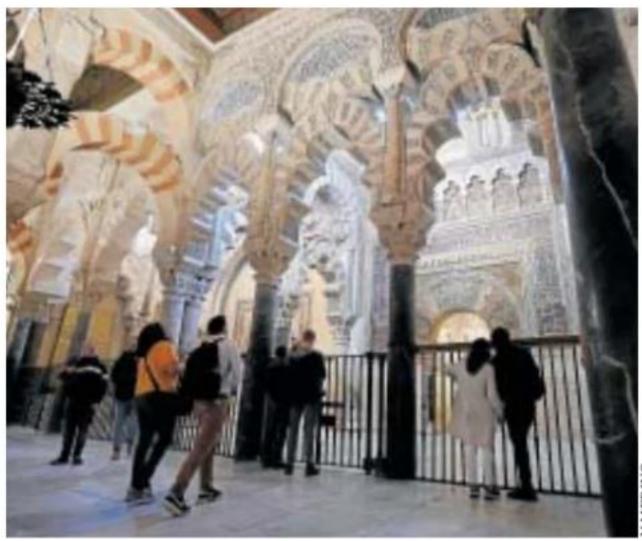

con mayor concentración del turismo sobre la población local.

Se percibe en algunos puntos de algunas ciudades, en determinados momentos del año una mayor concentración de turistas, pero de ahí a la saturación o a esa apocalíptica turistificación que se sostiene con poco fundamento y con bastante irresponsabilidad hay un trecho. Ante ello, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte trabaja para hacer aún más imperceptibles estas situaciones, haciendo más sostenible la actividad turística.

En este sentido, la estrategia de la Junta de Andalucía va encaminada hacia la desconcentración de los flujos de visitantes en orden a distribuir las visitas a lo largo de los meses y de todos los territorios. Igualmente potenciamos la llegada de nuevos viajeros a zonas del interior de nuestra geografía. Atraemos a un visitante interesado en nuestra esencia, en nuestra cultura y por ello más sensible a la importancia de la convivencia con la población local.

Y nuestra acción ha dado resultado. La estacionalidad del turismo en Andalucía se redujo en 2023. El índice Gini, uno de los más empleados para medir este valor, sitúa a nuestro destino en un 0,23 sobre 1 (0,27 en 2022). Nuestra comunidad obtuvo el pasado ejercicio la cifra más baja de estacionalidad desde el año 2008.

También, se culpa, en un análisis muy superficial, al turismo de la falta de vivienda en algunas zonas de las ciudades. Pero esta escasez no la genera esta industria, sino una política estatal de promoción de vivienda pública, culminada por una ley del derecho a la vivienda que ha conseguido el efecto contrario al pretendido: ha aumentado el número de viviendas vacías (en este punto hay un amplio consenso) y que por tanto no se sacan al mercado de alquiler. El censo de viviendas vacías en Andalucía, según el INE es del 14%. En Málaga capital, por ejemplo, se contabilizaban 16.638 viviendas vacías en 2021.

El turismo tampoco ha provocado la desnaturalización y abandono de los centros históricos. Por el contrario, esta industria ha servido para incentivar la recuperación, rehabilita-

> ción y dinamización económica de estas zonas. ¿O no recordamos ya hace 15 o 20 años el casco de Sevilla o el centro histórico de Málaga con zonas inseguras y fachadas de casas apuntaladas?. Fue la actividad turística la que revitalizó los centros de las ciudades y su comercio. Desde hace décadas hay una tendencia creciente por adquirir viviendas en áreas residenciales ante la facilidad del acceso a servicios, transportes y espacios verdes en la que actividad turística no ha tenido nada que ver.

Quizá, tras haber superado la crisis de la pandemia con la solvencia que se pro-

dujo, se da por hecho que la industria turística lo aguanta todo y que los ataques injustificados de algunos van a salirnos gratis. Pero no. El turismo requiere atención y apoyo permanente como primera actividad económica del país y de Andalucía. Tenemos que cuidar a las empresas, profesionales y trabajadores que tantas alegrías tienen todavía que darnos.

Contra el relato están los datos. Frente a ese relato totalmente capcioso que trata de cuestionar al turismo como una actividad depredadora para el territorio y la comunidad local están las realidades pasadas y presentes que nos hablan de una industria transversal y tractora de economía y cultura. El turismo no es el problema. Siempre ha sido y será parte de la solución.

> ARTURO BERNAL ES CONSEJERO DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

# Andalucía se queda con 39 plazas vacantes MIR por primera vez, la mayoría en Jaén

La oferta de puestos para médicos de familia no se cubre tampoco en la segunda convocatoria

J. ALONSO SEVILLA

La segunda convocatoria para cubrir las 66 plazas vacantes de Médicos MIR dentro del proceso puesto en marcha por el Ministerio de Sanidad se ha resuelto sin que por primera vez se haya podido alcanzar el 100% de cobertura en Andalucía. Concretamente, han quedado 39 plazas vacantes en la comunidad autónoma de Medicina Familiar distribuidas entre las provincias de Córdoba, Huelva y Jaén. De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Sanidad el peor resultado lo ha obtenido la provincia de Jaén, cuyos centros hospitalarios se han quedado con 31 plazas vacantes de Medicina Familiar en total.

Precisamente, esta provincia es una de las que ofrece peores datos en cuanto a listas de espera en los últimos informes publicados por la Consejería de Salud y Consumo. Concretamente, se han quedado 15 plazas vacantes en Jaén Sur, ocho en Linares, seis en Úbeda y dos en el Alto Guadalquivir. En cuanto a otras provincias, se han quedado tres plazas vacantes en Córdoba y otras cinco en Huelva, en Riotinto. El resto de provincias han conseguido cerrar el proceso con un 100% de cobertura de las plazas de médicos MIR.

En total, en esta convocatoria 2024, Andalucía tenía asignadas 1.860 plazas, el mayor volumen de los últimos años de las cuales 434 se correspondían con plazas de Medicina de Familia, mientras que el resto pertenecían a otras especialidades. En una primera convocatoria, el número de plazas MIR sin adjudicatario se situó en 66 en el caso andaluz. Todas entraron en un segundo turno para que pudieran cubrirse. Sin embargo, 39 de ellas se han quedado libres. Destaca Jaén que sólo ha conseguido ocupar en la 'repesca' 5 de las 36 plazas que se quedaron libres.

Estas vacantes agravan la situación

En la 'repesca' sólo se han cubierto 27 de las plazas MIR de médicos de familia que se quedaron sin ocupar en primera convocatoria de la sanidad andaluza que ha vuelto a centrar la atención política en el Parlamento. La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha defendido su gestión y las medidas adoptadas dentro del plan de choque, mientras que los grupos de la oposición reiteraron sus críticas y reclamaron su cese como titular del departamento.



Uno de los exámenes para acceder a plazas MIR // MANUEL GÓMEZ

A.M.A., AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria de Mutualistas

El consejo de administración de "A.M.A., Agrupación Mutual Aseguradora, Mutua de Seguros a Prima Fija" ("A.M.A." o la "Mutua") en sesión celebrada el 14 de marzo de 2024, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 y concordantes de sus estatutos sociales, convoca a sus mutualistas a la reunión de la asamblea general ordinaria que se celebrará en el salón de actos del domicilio social de A.M.A., sito en Vía de los Poblados, nº 3, Edificio nº 4, Parque Empresarial Cristalia, Madrid, C.P. 28033, el día 31 de mayo de 2024, a las 12:00 horas en primera convocatoria y una hora más tarde, a las 13:00 horas, en segunda convocatoria (la "Asamblea General"), para deliberar y decidir sobre los siguientes puntos de

Orden del dia

Primero.- Informe del Presidente del consejo de administración.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de:

- 2.1.- El informe de gestión y las cuentas anuales individuales de la Mutua (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estados de flujos de efectivo y memoria) correspondientes al ejercicio 2023.
- 2.2.- El informe de gestión y las cuentas anuales consolidadas (balance de situación consolidado, cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, estados de flujos de efectivo consolidado y memoria consolidada) correspondientes al ejercicio 2023.
- 2.3.- La aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2023.
- Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión desarrollada por el consejo de administración de A.M.A. durante el ejercicio 2023.
- Cuarto.- Información a la Asamblea General sobre el informe anual de gobierno corporativo de la Mutua.
  Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación del estado de información no financiera y diversidad consolidado correspondiente al ejercicio 2023.
- Sexto.- Examen y, en su caso, aprobación de la reelección de los auditores de cuentas externos de A.M.A.

  Séptimo.- Composición del consejo de administración de A.M.A.: nombramiento o, en su caso, reelección de cargos.

Octavo. - Delegación de facultades. Noveno. - Ruegos y preguntas.

## Intervención de notario en la Asamblea General

Se hace constar a los Sres. mutualistas que el consejo de administración hará uso del derecho que le confiere el artículo 203 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la "LSC"), en relación con los artículos 101 y 103 del Real Decreto 1784/ 1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil. En consecuencia, el acta de la Asamblea General se levantará con intervención notarial, no resultando necesario acudir al trámite de aprobación de la reunión.

## Derecho de información

De conformidad con lo previsto en los estatutos sociales de la Mutua y en la LSC, se pondrán a disposición de los mutualistas los siguientes documentos:

- En relación con los puntos 2.1 y 2.2 del orden del día, las propuestas de acuerdos relativos a dichos apartados, las cuentas anuales individuales, el informe de gestión y el informe del auditor correspondientes al ejercicio 2023, así como las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados junto con el correspondiente informe del auditor, todos ellos relativos al mismo ejercicio. A partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, los Sres. mutualistas podrán obtener dichos documentos de la entidad de forma inmediata y gratuita.
- En relación con el punto 2.3 del orden del día, la propuesta de acuerdo de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2023.
   En relación con el punto 3 del orden del día, la propuesta de acuerdo de aprobación de la gestión desarrollada por el consejo de adm
- En relación con el punto 3 del orden del día, la propuesta de acuerdo de aprobación de la gestión desarrollada por el consejo de administración de A.M.A. durante el ejercicio 2023.
   En relación con el punto 4 del orden del día, el Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Mutua correspondiente al ejercicio 2023.
- En relación con el punto 5 del orden del día, el Estado de Información no financiera y diversidad consolidado del ejercicio 2023, así como el informe de verificación independiente del mismo.
   En relación con el punto 6 del orden del día, la propuesta de acuerdo para la reelección de los auditores de cuentas externos de A.M.A.
- En relación con el punto 7 del orden del día, las candidaturas que se hayan presentado en el tiempo y forma previstos en los estatutos sociales de la Mutua.
- En relación con el punto 8 del orden del día, la propuesta de acuerdo para la delegación de facultades.
- Todas las propuestas de acuerdo relativas a los puntos del orden del día que se someten a aprobación por la Asamblea General, así como cualquier otra información que sea legalmente procedente.

Todos los documentos citados anteriormente se pondrán a disposición de los Sres. mutualistas en la forma y condiciones previstas en los estatutos sociales de la Mutua, así como a través de la página web de A.M.A. www.amaseguros.com (sección "Corporativo" del apartado "A.M.A. Grupo") a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria. En cualquier caso, los Sres. mutualistas podrán igualmente solicitar su entrega y/o envío gratuito acudiendo al domicilio social de la Mutua, en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Por último, hasta el septimo (7º) día anterior al previsto para la celebración de la Asamblea General, los mutualistas podrán solicitar del consejo de administración, por escrito, los informes o aclaraciones que estimen precisos en relación con el orden del día, así como formular, por escrito igualmente, las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Durante la celebración de la Asamblea General, los Sres. mutualistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de dichos asuntos; en caso de que no se pudiese satisfacer el derecho del mutualista en ese momento, y de acuerdo con el artículo 197 de la LSC, se le facilitará esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Asamblea General.

## Protección de datos

El responsable del tratamiento de los datos es A.M.A., Agrupación Mutual Aseguradora, Mutua de Seguros a Prima Fija, con domicilio social en Via de los Poblados, nº 3, Parque Empresarial Cristalia, Edificio 4, 28033 Madrid. Contacto Oficina de Protección de Datos: protecciondedatos@amaseguros.com.

Las finalidades principales y legitimación para el tratamiento consisten en gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación mutual existente en lo referente a la convocatoria y celebración de la Asamblea General; gestionar el ejercicio de los derechos de información, asistencia, delegación y voto en la Asamblea General por parte de los mutualistas; así como la elaboración de actas, escritas, videográficas o en cualquier otro soporte duradero que permita la evidencia de la celebración de la Asamblea General y las cuestiones tratadas en dicha Asamblea General por parte de los participantes, con la finalidad de tener evidencia de lo expuesto en la sesión. Todo ello con base en el cumplimiento con las obligaciones legales aplicables a A.M.A. y con los estatutos sociales de la Mutua.

Sus datos podrán ser comunicados al Registro Mercantil, así como al Notario que asista a la Asamblea General. Asimismo, los datos podrán ser facilitados a terceros en el ejercicio del derecho de información previsto en la ley o accesibles al público en la medida en que consten en la documentación disponible en la página web corporativa o se manifiesten en la Asamblea General.

Podrá acceder, rectificar, suprimir, oponerse y limitarse a determinados tratamientos, así como portar los mismos dirigiendo escrito a nuestra Oficina de Protección de Datos, con los datos arriba indicados o mediante envío de correo electrónico a protecciondedatos@amaseguros.com.

A.M.A., conservará su información mientras se mantenga la relación entre el mutualista y A.M.A. Una vez terminada la relación, A.M.A. conservará su información durante el tiempo necesario en que pudieran interponerse reclamaciones o ante requerimientos de autoridades públicas.

Puede consultar la información adicional mediante petición a la dirección protecciondedatos@amaseguros.com.

Tal y como es habitual, el desarrollo íntegro de la Asamblea General será objeto de grabación audiovisual para facilitar su seguimiento.

Finalmente recordarles que, aunque en el presente anuncio estén previstas dos convocatorias, el consejo de administración de A.M.A., a fin de evitar molestías innecesarias a los mutualistas, se permite recordar que normalmente no es posible reunir en primera convocatoria el quórum de asistencia exigible conforme a los estatutos sociales de la Mutua y a la legislación vigente, por lo que es muy probable que la Asamblea General se celebre en segunda convocatoria, en el mismo lugar (salón de actos del domicilio social de A.M.A.), el mismo día a las 13:00 horas.

Madrid, 14 de marzo de 2024. - D. Diego Murillo Carrasco, Presidente del consejo de administración. - D. Francisco V. Mulet Falcó, Secretario del consejo de administración.

# Sánchez amaga con dimitir y sumerge a España en la incertidumbre institucional

- Estupefacción en el Gobierno y el PSOE: dirigentes consultados aseguran que es «una decisión personal» y no calculada
- ▶El presidente se declara «enamorado» y dice vivir «con impotencia» el «fango» que a su juicio se arroja sobre su mujer

MARIANO ALONSO / GREGORIA CARO MADRID

stupefacción total en el PSOE y en el Gobierno. La carrera po-lítica de Pedro Sánchez como líder nacional, de la que en unos meses se cumplirá una década, desde su primera llegada en 2014 a la Secretaría General socialista, ha sido pródiga en sobresaltos y maniobras sorprendentes. Entre los que destacan su dimisión en 2016 para volver un año después, su moción de censura contra Mariano Rajov en 2018 o. más recientemente, su decisión de adelantar las elecciones generales el año pasado en pleno verano. Pero nada comparable a la carta a la ciudadanía publicada en su perfil en las redes sociales pocos minutos después de las siete de la tarde de ayer. Una misiva de cuatro folios en la que anuncia una decisión nunca antes tomada por un presidente del Gobierno, ni siquiera por Adolfo Suárez, el único que ha dimitido del cargo.

Sánchez suspende su agenda hasta el próximo lunes, cuatro días que incluyen citas tan importantes como el inicio de la campaña electoral en Cataluña, donde su partido aspira plausiblemente a ganar los comicios, o el Comité Federal del PSOE de este sábado en la sede de Ferraz, que en principio se mantiene y que va a designar como candidata socialista a las elecciones europeas a la vicepresidenta tercera Teresa Ribera, una de sus más estrechas colaboradoras desde antes incluso de liderar el partido. Y lo hace, según explica de su puño y letra, y dirigiéndose directamente a los españoles, porque necesita «parar y reflexionar» ante lo que considera una campaña injustificada y sin precedentes contra su mujer, Begoña Gómez. Se refiere a la causa que ha abierto un juzgado de Madrid tras una denuncia de Manos Limpias por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción, a partir de informaciones sobre las cartas de recomendación que ella habría firmado para un empresario que concurría a dos contratos públicos. El instructor ha comenzado ya a practicar diligencias citando a varios testigos.

El jefe del Ejecutivo amaga con la dimisión, o con la convocatoria anticipada de elecciones, con estas palabras: «Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor». Y anuncia que será el lunes cuando, en una «comparecencia ante los medios de comunicación», haga pública su decisión. Las hipótesis volaban ayer en el PSOE. Desde la cuestión de confianza hasta el anuncio de un adelanto electoral. Pero hasta el lunes todo será silencio. Sánchez ya no participará, como tenía previsto, en dos de los primeros actos del líder del PSC, Salvador Illa, hoy en Sabadell y el domingo en Barcelona.

Junto a los numerosos apoyos públicos en las redes de importantes dirigentes socialistas, en privado cunde una estupefacción total en el seno del PSOE y del Gobierno. «He leído lo mismo que tú», contestaba de manera elocuente un cargo socialista al ser preguntado poco después de la publicación de la carta de marras. «Dime tú». exclamaba otro en parecido tono. Otra dirigente admite estar «en shock» y un ex alto cargo de La Moncloa sale en defensa de la misiva de Sánchez, que define como «un hasta aquí, y con razón». Otro, muy en sintonía con el espíritu de la carta, afirma sobre el anuncio que el líder socialista «es un ser humano y llega un momento en la vida que se traspasan tantos límites que te llegas a plantear si merece la pena». Otro más lee en el escrito del presidente un «basta ya», con el objetivo de «generar adhesión». Y un dirigente que ha tenido responsabilidades importantes en el partido y en el Gobierno, y que conoce a Sánchez desde hace años, es el más tajante: «Esto no es una estrategia, es una decisión estrictamente personal. Muy pocas personas lo sabían. Puede que lo tuviera en el radar hace días, pero es algo que ha tomado por sorpresa».

A partir de ahí, nadie se atreve a hacer pronósticos sobre lo que Sánchez anunciará el lunes. «La respuesta sólo la tiene él», coinciden varios de los dirigentes consultados. Tres opciones están sobre la mesa. La más drástica, su dimisión. Y posiblemente la más peliaguda en términos políticos. Pues si lo hace se quedaría gobernando en funciones hasta que otro dirigente socialista lograse una investidura como la que él mismo alcanzó en noviembre no sin pocas complicaciones, tras una dura negociación con Carles Puigdemont. Aunque bien es cierto que el principal precio para el apoyo de los siete diputados de Junts per Catalunya, que no es otro que la ley de amnistía para el expresidente catalán prófugo y los encausados en el 'procés', ya está saldado tras la aprobación de la norma en el Congreso de los Diputados el pasado mes de marzo.

Otra opción sería el adelanto electoral, algo que por otra parte nunca ha sido descartable ante la parálisis de un mandato que no ha terminado de empezar, como prueba la suspensión este

Pedro Sánchez, ayer en la sesión de control del Congreso // EFE

# ENEMIGO COMÚN: LA ULTRADERECHA

# El PSOE impulsa una ola de apoyo y adhesiones a su líder

G. CARO MADRID

El ala socialista del Gobierno y el PSOE evidenciaron ayer durante la jornada parlamentaria la desazón y el malestar por la investigación a Begoña Gómez, la mujer del presidente, después de una denuncia de Manos Limpias por presunto tráfico de influencias y corrupción por la que Partido Popular y Vox exigieron explicaciones y la dimisión de Pedro Sánchez.

«Se cruza una línea muy complicada», «son prácticas trumpistas», «la familia es una línea que no se debe atravesar nunca», deslizaron tanto fuentes de La Moncloa como altos cargos del PSOE, que se mostraron contrariados en los pasillos de la Cámara Baja como en sus intervenciones. «El peor PP de la historia», dijo la vicepresidenta y número dos del PSOE, María Jesús Montero, al salir del pleno.

Ya por la mañana empezó a extenderse la idea de que los socialistas querían impulsar una ola de adhesiones y solidaridad con el presidente que se desató a todos los niveles cuando publicó la carta de cuatro folios en sus redes sociales avisando a la ciudadanía de que reflexionará hasta el día 29 sobre si le merece la pena el cargo por los «ataques» y el «fango» que reciben él y su mujer. El efecto mariposa de la carta motivó un 'Pásalo' a través de los móviles para ir a Ferraz a mostrar apoyo al presidente –desde el PSOE negaron tener algo que ver– y protestas minoritarias y espontáneas en la sede del PP y hasta un aviso falso de bomba que obligó a desalojar Génova.

El PSOE se volcó manifestando su apoyo a su líder, incluso hasta los dirigentes más críticos, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que escribió: «No todo vale en política, empatizo con sus emociones». También José Luis Ábalos, exministro, después de que el partido le exigiera el acta de diputado al conocerse que Koldo García, su exasesor, era el principal investigado en la trama de cobro ilegal por la venta de mascarillas en la pandemia. También las dirigentes de Podemos, Sumar, ERC... juntos contra un enemigo común: la guerra judicial de la extrema derecha.



El órdago del presidente // La decisión

año de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, decisión que tomó Sánchez precisamente tras el adelanto electoral en Cataluña para el próximo 12 de mayo, al no ser capaz el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de sacar adelante los Presupuestos autonómicos que había pactado con el PSC.

La tercera opción es que, de la reflexión presidencial junto a su familia, Sánchez decida seguir. Aunque varias de las fuentes consultadas no lo ven posible llegado este punto. Técnicamente, otra opción es la moción de confianza, una figura que contempla el artículo 112 de la Constitución, que tiene un valor meramente simbólico y para la que no es necesaria una mayoría reforzada, sino simple, es decir: más síes que noes entre los 350 diputados de la Cámara Baja.

En la carta que sacudió ayer por la tarde el escenario político como pocas veces antes, el presidente del Gobierno presume de no estar aferrado a La Moncloa: «A pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mí, nunca he tenido apego al cargo. Sí lo tengo al deber, al compromiso político y al servicio público. Yo no paso por los cargos, hago valer la legitimidad de esas altas responsabilidades para transformar y hacer avanzar al país que quiero», concluye.

«Se trata de una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire, para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal atacando a mi esposa», continúa. Y el presidente añade: «No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, si no por ser mi esposa. Como soy también plenamente consciente de que los ataques que sufro no son a mi persona si no a lo que represento: una opción política progresista, respaldada elección tras elección por millones de españoles, basada en el avance económico, la justicia social y la regeneración democrática». En uno de los últimos párrafos de la carta, y en las líneas más claramente personales, Sánchez afirma: «Yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también».

# Un asunto que era tabú

Ya por la mañana, en la sesión de control al Gobierno, a preguntas del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y con tono visiblemente serio. Sánchez se había referido al asunto: «En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la Justicia de mi país». Rufián había asegurado que ahora el presidente del Gobierno es «víctima de la guerra sucia».

Desde que aparecieron las primeras informaciones sobre la actividad profesional de Begoña Gómez, sus vínculos con Javier Hidalgo, consejero delegado de Air Europa, y su socio Víctor de Aldama, uno de los principales implicados en el escándalo de Koldo García, -antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos-, los nervios en La Moncloa se palpaban. El caso de la mujer del presidente era casi tabú, y costó preguntar por ello tanto en privado como en público a dirigentes del Gobierno. Ahora, puede que suponga el fin de la era Sánchez. O no.

# **ANÁLISIS**

# Especulación y ambición

VICTOR RUIZ DE ALMIRÓN



a trayectoria política de Pedro Sánchez está marcada por el sobresalto y la excepcionalidad. Su último movimiento está cargado de una sobredosis de estos ingredientes. Hay muchas especulaciones y muy pocas certezas sobre lo que significa la «carta a la ciudadanía» que Pedro Sánchez publicó ayer y en la que deja abierta la posibilidad de dimitir.

La ola de adhesiones de dirigentes del PSOE no podía ocultar la estupefacción que recorrió el partido en la tarde de ayer. Eran pocos, muy pocos, los que conocían la información. La sensación generalizada es que en este movimiento no hay una excesiva planificación, lo que no quiere decir que se trate de una improvisación. Sánchez siempre juega fuerte e improvisa poco. El PSOE es un partido que desde los últimos seis años opera en una dinámica extremadamente personalista. No existe debate interno ni cuestionamiento de la figura del líder. Lo único unánime ayer fueron las adhesiones al movimiento de Pedro Sánchez. En todo su partido y entre sus socios parlamentarios, con matices entre

estos últimos. Porque nadie se llama a engaño con Sánchez. A partir de ahí las posibilidades están abiertas. Solo una certeza. Sánchez no puede convocar todavía elecciones porque, según el artículo 115 de la Constitución, tiene que pasar un año desde la anterior disolución de las Cortes para poder hacerlo. Eso se cumplirá el próximo 29 de mayo. En Ferraz había ayer cargos que apostaban por la convocatoria electoral. Algunos dirigentes que han compartido muchos años con él manifestaban que el hartazgo personal es sincero, pero un colaborador muy estrecho del presidente fijaba el marco: «Lo último es irse. Y el partido, a defenderse ya». El intento es mezclarlo todo, como el caso de Begoña Gómez con las protestas contra las sedes del PSOE por toda España que se iniciaron para protestar con la amnistía. El plazo de cinco días que Sánchez se ha autoimpuesto atenaza al partido. Tenía previstos dos actos en la campaña del PSC, el primero hoy. Y el sábado hay programado un Comité Federal. Atención a esto. Ese órgano aprueba las listas al Parlamento Europeo. ¿Sánchez candidato ante un eventual agravamiento del caso de su mujer? En el PP hay quienes se malician con ese movimiento. Los plazos ofrecen demasiadas incógnitas. El 9 de junio hay elecciones europeas. Sánchez ha impuesto a Teresa Ribera como candidata para ir con todo a esas urnas. Pero hasta este sábado nada es oficial. El PP sigue sin candidato para esa cita. Lo relevante del marco europeo se producirá después del verano, cuando se negocie el nuevo colegio de comisarios y los altos puestos de la UE. Los socialdemócratas tienen casi garantizado ocupar la presidencia del Consejo Europeo. Y, si Sánchez ambiciona un puesto así, el momento es propicio.

A estas horas son pocos los que saben qué va a hacer. Hay demasiadas dudas en el calendario. Un dirigente socialista lo explica así: «Es cierto que hay mucho hartazgo y esto es una forma de generar adhesión. Y de paso se habla de él y no de otra cosa». Elemental. Lo que cotizaba ayer con menos probabilidad es una dimisión sin más. La opción de una transición ordenada desde el poder siempre ha operado como hipótesis. En ese caso tendría que haber un nuevo proceso de investidura. Los nombres que suenan ahí son el de María Jesús Montero y especialmente el de Pilar Alegría. Elecciones. Resistir. Europa. Cuestión de confianza. O todo a la vez. Lo que todos tienen claro es que el tiempo de reflexión que Sánchez pide no es para rendirse.



# Caso Begoña Gómez: recortes, cartas de aval y un juez poco amigo de la prensa

▶ El instructor abre causa por tráfico de influencias a iniciativa de Manos Limpias y cita testigos

ISABEL VEGA MADRID

El juzgado de Instrucción número 41 de Madrid abrió el pasado 16 de abril unas diligencias de investigación contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, después de aceptar una denuncia del polémico sindicato Manos Limpias que la señala por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La existencia de la causa trascendió ayer, aunque está bajo secreto de sumario, porque el juez Juan Carlos Peinado ha comenzado a practicar diligencias y en concreto, la citación de dos periodistas como testigos.

La denuncia, de apenas siete páginas, está confeccionada con recortes de prensa a partir de una serie de informaciones que sitúan a Begoña Gómez tras dos cartas de recomendación que avalaron a una empresa en la consecución de dos contratos públicos. Estas son algunas claves de este asunto que ha provocado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya dado un paso atrás para reflexionar si sigue al frente del Ejecutivo.

# Los hechos

Según publicaron El Confidencial y otros digitales, Begoña Gómez firmó dos cartas de recomendación en favor de la unión temporal de empresas con la que concurría el empresario Carlos Barrabés a dos concursos públicos y los ganó. Recibió las adjudicaciones, que dependían del Ministerio de Economía del gobierno que preside Pedro Sánchez.

Esas cartas de recomendación iban firmadas por Begoña Gómez en su calidad de codirectora de un máster en captación de fondos de la Universidad Complutense de Madrid, el mismo con el que de acuerdo a esas informaciones, colaboraría Barrabés, llenándolo de contenido.

En paralelo, este empresario habría presentado a Gómez al CEO de Globalia, Javier Hidalgo, cuyo buque insignia, Air Europa, aportó fondos al África Center del Instituto de Empresa que dirigía la mujer del presidente. La compañía fue rescatada por el Estado.

# La denuncia

A partir de la recopilación de esas noticias y los datos recogidos, expone, en «tertulias» informativas, Manos Limpias presentó una denuncia en los juzgados de Madrid el 8 de abril que apunta a delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La denuncia, de siete páginas de extensión incluyendo la lista de titulares recogidos, solicita que se tome declaración a la propia Gómez y a los responsables de los medios de comunicación que publicaron las noticias. También insta al juez a recabar los expedientes de las adjudicaciones públicas en las que se presentaron esas cartas de recomendación.

No siendo una querella, no necesita cubrir ninguna formalidad más, pues se trata simplemente de dar traslado a una autoridad de unos hechos que pudieran, a ojos del denunciante, ser constitutivos de delito. No convierte a la organización en acusación popular en la causa. Ese será su siguiente paso, según anunciaban ayer, querellarse.

# El denunciante

Manos Limpias no es un sindicato al uso. A lo largo de los años ha presentado denuncias y querellas contra todo tipo de personalidades. Fue la acusación popular que sentó en el banquillo a la Infanta Cristina en el caso Nóos, sobre las actividades de su entonces marido, Iñaki Urdangarin.

Su presidente, Miguel Bernad, fue detenido en 2016, investigado y luego condenado en la Audiencia Nacional por extorsionar a empresas a cambio de levantar el pie, precisamente, en procesos penales. Sin embargo, hace unas semanas el Tribunal Supremo le declaró absuelto al no considerar suficientemente acreditado el delito.

Con todo, durante todos estos años en que Bernad ha estado investigado y condenado en primera instancia, Manos Limpias ha seguido actuando en los juzgados como acusación popular en todo tipo de causas. Acusan, por ejemplo, en la investigación por corrupción al ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo y en el caso Supercopa que afecta a Luis Rubiales, como lo hicieron en el caso Plus Ultra, entre otros. También son numerosas las denuncias que ha interpuesto y no han prosperado. El Supremo acaba de desestimar su última querella contra Pedro Sánchez.

# El juez instructor

Quien ha cogido las riendas de la denuncia es el titular del Juzgado de Ins-



Begoña Gómez, en el acto del Instituto Cervantes el pasado 8 de marzo // EFE

trucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, al que cayó la denuncia por turno de reparto y que decidió abrir diligencias previas el pasado 16 de abril, apenas ocho días después de recibirla, un plazo muy breve. Lo ha hecho sin pedir opinión a la Fiscalía.

Es el mismo juez que imputó a 12 periodistas -incluidos dos de este diario- por informar sobre el caso de los miembros de los Comités en Defensa de la República (CDR) que ahora la Audiencia Nacional ha sentado en el banquillo por terrorismo, cuando el asunto estaba bajo secreto. No llegaron ni a prestar declaración: acabó dando marcha atrás y archivando el caso.

No tiene precisamente fama de ser amigo de la prensa y se cuida mucho de las filtraciones, aunque de vez en cuando, acaba en el foco por decisiones como aquella. En su día también quiso llamar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en unas diligencias que había abierto a instancias de un particular, por la decisión del regidor de mantener los parques de la

Manos Limpias ha seguido ejerciendo la acusación en distintas causas pese a la condena de Bernad, recién absuelto en el Supremo

ciudad cerrados como parte de la política de prevención del Covid.

Distintos consultados en el ámbito judicial por este diario le definen como «particular» e «imprevisible» y subrayan que tiene «mucho carácter». En la Audiencia Nacional todavía se recuerda que habiendo asumido el Juzgado Central de Instrucción número 3 la macrocausa que llevaba Peinado sobre blanqueo de capitales fruto de un expolio de la petrolera venezolana PDVSA, tardó meses en entregarla.

# Las diligencias

Una vez ha abierto la investigación, el juez ha acordado citar una batería de testigos. Los primeros han sido dos periodistas autores de informaciones que recoge la denuncia, de acuerdo a las fuentes consultadas por ABC. El juez ha decretado secreto de sumario por lo que sus declaraciones lo serán a puerta cerrada.

Tras oírles, el instructor podría decidir seguir profundizando, recabar la documental que pedía Manos Limpias en su denuncia o incluso llamar directamente a Begoña Gómez, si bien habría de hacerlo en calidad de investigada. Desde el Ejecutivo se aseguraba este miércoles que la afectada recurrirá para reclamar el archivo de las actuaciones, pero para eso ha de entrar en el procedimiento.

Sánchez lleva una década protagonizando maniobras tan inéditas como sorprendentes

# Otro salto al vacío del trapecista que siempre cae de pie

JORGE NAVAS MADRID

a trayectoria de Pedro Sánchez está jalonada de golpes de efecto, de apuestas contra todo pronóstico, de maniobras inéditas hasta entonces en la política española. La primera de todas ellas fue hace ya una década, cuando decidió presentarse a liderar el PSOE sin más currículum que haber sido concejal en el Ayuntamiento de Madrid y diputado en el Congreso, en ambos casos desde la oposición.

Así, en 2014 se alzó como secretario general del PSOE tras ganar las primarias a Eduardo Madina con poco más del 48% de los apoyos de sus militantes. Al año siguiente fracasó en las elecciones generales de 2015, tras las cuales no tenía ninguna posibilidad de gobernar, a pesar de lo cual se empeñó en su famoso «no es no» para impedir a toda costa la investidura del popular Mariano Rajoy. Por primera vez en democracia, un partido perdedor vetaba la investidura y un gobierno del claro ganador en las urnas, lo que derivó en la repetición electoral de 2016.

Entre una cita y otra, Sánchez se mantuvo firme en ese «no es no», de forma que la dirección de su partido y varios barones regionales, abanderados por la entonces presidenta andaluza, Susana Díaz, le descabalgaron de la Secretaría General en aquella infausta noche en Ferraz en la que incluso llegaron a circular urnas a escondidas. Parecía entonces que Sánchez sería sólo un mal y fugaz recuerdo de la política española en general y del PSOE en particular.

Pero, lejos de eso, se recompuso con sus fieles para volver a la carga y recuperar el liderazgo en Ferraz apoyándose en la militancia de base y en contra de una dirección provisional que sí facilitó con su abstención la investidura de Rajoy. Y, de nuevo, lo consiguió, al derrotar a la propia Susana Díaz y a su actual portavoz en el Congreso, Patxi López. Otra muesca en su historial de logros inéditos y a contracorriente.

Por delante se le presentaba una larga travesía en la oposición y fuera incluso del Congreso, ya que había renunciado a su acta como diputado en ese trance de la guerra intestina del PSOE. La única solución que estaba en su mano para precipitar el asalto al poder era una moción de censura. Una vez más, contra la tradición política y la historia democrática de nuestro país, en el que se habían presentado varias, pero todas a modo instrumental y sin prosperar.

Sánchez sí lo consiguió a mediados de 2018, cuando reunió los votos suficientes para desalojar a Rajoy gracias a la primera moción de censura con éxito para el que la presenta. Por fin llegaba a La Moncloa, aunque sin ganar unas elecciones y hasta sin ser diputado.

Al año siguiente y ya como presidente, continuó escribiendo nuevos capítulos de su particular manual de resistencia. Por fin ganó unas generales en abril de 2019, pero sin los votos suficientes para gobernar prescindiendo de Unidas Podemos (UP). El socialista volvió a tentar la suerte con otra repetición electoral, confiando en que Pablo Iglesias no pudiera exigir su desembarco en el Consejo de Ministros. La jugada le salió mal y, tras esa repetición de noviembre, en la que perdió escaños, Sánchez tuvo que pactar a principios de 2020 el primer Ejecutivo con dos partidos distintos (PSOE y UP).

# El más difícil todavía

La antepenúltima pirueta de Sánchez fue el adelanto electoral por sorpresa al día siguiente del batacazo en las municipales y autonómicas de hace casi un año. Perdió de largo ante Feijóo, pero resistió lo suficiente para aferrarse a La Moncloa gracias al penúltimo giro de guion: la amnistía al prófugo Puigdemont que negó hasta la saciedad. Y, de propina, el primer líder del PSOE que se reúne personal y solemnemente con Bildu para pedir el apoyo de los proetarras como presidente de España.

Nadie sabe cómo acabará el último salto al vacío de Sánchez. Habrá que esperar a esos días de «reflexión» que se ha dado, tras los cuales es posible cualquier «cambio de opinión», desde la renuncia con la que amagó ayer hasta presentarse la próxima semana más animado y reforzado que nunca.











PROYECTO GRATIS

Llámenos y le realizaremos un proyecto de su oficina gratuito y sin compromiso.



Ahora usted puede alquilar sus muebles y disfrutarlos cómodamente mediante un contrato de arrendamiento.



La vicepresidenta Ribera, junto al ministro Bolaños ayer en el Congreso de los Diputados // EP

# Sánchez impone a Ribera para remontar en las elecciones europeas

- La vicepresidenta tiene prestigio en la UE y su nombre suena como próxima comisaria de Medio Ambiente
- Seguirá en el cargo a la espera de que el líder del PSOE tome una decisión sobre cuándo debe centrarse en la campaña

JUAN FERNÁNDEZ-MIRANDA



Ella no quería, pero el destino estaba escrito. La vicepresidenta Teresa Ribera será la cabeza de lista del PSOE para las elecciones europeas del próximo 6 de junio. Según ha podido saber ABC, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se lo comunicó hace un par de semanas y ella aceptó, a pesar de que inicialmente esa posibilidad no estaba entre sus ambiciones de futuro por dos motivos. El primero, que la ministra de Transición Ecológica está satisfecha en su puesto en el Gobierno de España; el segundo, más personal, porque ya tuvo una larga experiencia fuera de España.

La vicepresidenta Ribera tiene buena prensa en Europa y en el mundo. Desde su ministerio se revela que este mismo fin de semana ha sido elogiada durante un viaje de trabajo a Canadá y las fuentes comunitarias consultadas así lo confirman: tiene prestigio y en la presidencia española de la Unión Europea, en el primer semestre del año pasado lo hizo objetivamente bien.

Además, tras seis años al frente de Transición Ecológica en España goza de la máxima autoridad, incluso entre sus adversarios políticos. A esto ayuda que las políticas de la presidenta, Ursula von der Leyen, en este ámbito han sido miméticas con las del Partido Socialista, algo que ha beneficiado a la próxima cabeza de lista socialista en las europeas. Con este contexto europeo favorable, la pregunta que flota en el ambiente es si el objetivo final es ser comisaria europea para los Asuntos del Medio Am-

biente. La respuesta tardará en llegar, pero no hay duda de que es la socialista más cualificada, sobre todo después de que el holandés Frans Timmermans abandonara sus cargos europeos para presentarse a las elecciones de su país... y perder ante la ultraderecha. Además, no parece razonable que Ribera abandone un cargo de vicepresidenta del Gobierno de su país para ser eurodiputada, y no parece posible que ella pudiera ser portavoz de los socialistas europeos, puesto que este cargo ya lo ocupa la española Iratxe García. Es más: su perfil técnico, aunque con los años ha ganado cierto peso político, no parece el idóneo para tal función.

# Equilibrios del Gobierno

Desde la perspectiva de los intereses del Gobierno y del PSOE la noticia tiene muchas derivadas y no está exenta de riesgos. El principal, perder un peso pesado en el Gobierno y tocar los equilibrios en el Ejecutivo, especialmente en el rango de las vicepresidencias. Este debate ya se produjo cuando la entonces vicepresidenta económica Nadia Calviño abandonó el Ejecutivo para recalar en el Banco Europeo de Inversiones.

De aquel movimiento salió una vicepresidenta política con enormes poderes: María Jesús Montero es además ministra de Hacienda y número dos del PSOE. Además, es sabido que desde su Vicepresidencia tercera Ribera cuenta con influencia sobre Sánchez. Su relación es larga, pues ella fue uno de sus referentes cuando el hoy presidente del Gobierno llegó por primera vez al Congreso de los Diputados en sustitución de Pedro Solbes, que dimitió como vicepresidente, ministro de Economía y diputado después ser clave en la segunda victoria electoral de José Luis Rodríguez Zapatero, en el año 2008.

# La cita del 9-J

Parece evidente que el presidente Sánchez busca aprovechar el tirón europeo de Teresa Ribera para lanzar una campaña del 9 de junio que, según las últimas encuestas publicadas, se le presenta complicada.

Escrito todo lo anterior, la designación de Teresa Ribera quedó absolutamente opacada ayer por la carta que difundió el presidente del Gobierno dejando en el aire su continuidad en La Moncloa en pleno escándalo sobre las actividades privadas de su esposa, Begoña Gómez. Aun así, y a la espera de conocer el futuro del presidente, del Gobierno y de la legislatura, se desconoce en qué momento dejará el Gobierno Teresa Ribera. Esta es una decisión que corresponde al presidente. Hay un antecedente: Josep Borrell. Después de ganar las elecciones europeas de mayo de 2019, rechazó ser eurodiputado en junio, siguió como ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y en noviembre aceptó ser alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores.

Enfrente, en el Partido Popular aún no se han hecho públicas las listas electorales para las elecciones europeas, algo que sí han realizado Vox, Sumar y Podemos.

# PP y Vox acusan al presidente de «victimizarse» sin rendir cuentas

 Feijóo apunta «dejación de funciones» y cree que busca movilizar a su electorado

PILAR DE LA CUESTA MADRID

Ni el Partido Popular ni Vox creyeron ayer la estrategia del presidente del Gobierno de apartarse unos días de la escena pública para reflexionar sobre su futuro y le acusaron de buscar «victimizarse» para sortear la rendición de cuentas sobre los negocios de su mujer, Begoña Gómez.

«Una dejación de funciones, ha dicho que no tiene agenda hasta el próximo lunes, victimizándose y supongo que tratando de movilizar a su electorado», analizó el líder de los populares en onda Cero subrayando que Sánchez «tiene un problema judicial». Feijóo aseguró que no le gusta «este tipo de política» y recordó que no es partidario de llamar a comparecer a la mujer del presidente en el Senado, pero sí cree que Sánchez debe dar explicaciones en sede parlamentaria y ante los medios de comunicación. Es más, recordó que también su mujer fue «difamada» y nadie le pidió disculpas.

«Denunciamos que el presidente del Gobierno apueste por la victimización y la lástima en lugar de por la rendición de cuentas y la claridad», reaccionó la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, a través de un ví-



Cuca Gamarra, secretaria general del PP, en el vídeo difundido por Génova // ABC

deo grabado tras el anuncio de Sánchez. Es más, los populares ven la comparecencia del lunes del presidente, en la que ha adelantado que anunciará la decisión tomada sobre su futuro, como «un acto de campaña electoral» en el que intentará mostrarse «como una víctima» en lugar del «actor protagonista de episodios que están marcando la imagen internacional» de España. Y una manera más en la que «profundizar en la división y polarización» que, denunció Gamarra, son «marca de su Presidencia».

En Génova reivindicaron que el pro-

blema de Sánchez no es una u otra querella, sino las diligencias abiertas en instancias judiciales. Por ello, Gamarra reclamó que en lugar de «desaparecer» durante cinco días debería aparecer de manera urgente para dar una explicación razonada «de los

«Si quiere reflexionar, que lo haga, pero tras dimitir», reclaman al jefe del Ejecutivo desde el partido de Santiago Abascal escándalos que rodean a su partido, a su Gobierno y a su pareja». «Lamentamos que el silencio y no la transparencia sea el camino escogido», insistió la número dos del PP reprochando al presidente que haya escrito una carta pública en la que repite 14 veces las palabras derecha y ultraderecha pero dedica «cero líneas» a dar una explicación.

# «Hay que venir llorado»

En la misma línea reaccionaron desde Vox, quienes coincidieron en alertar de que el objetivo de Sánchez es identificarse como «víctima» en el caso que rodea a su mujer y le exigieron la dimisión. «Si quiere reflexionar, que lo haga, pero tras dimitir», reclamaron desde el partido liderado por Santiago Abascal.

Fuentes de Vox recibieron como «una nueva victimización y una interpretación» la sorpresiva misiva a la ciudadanía publicada por Sánchez en su red social X (antes Twitter) y lo atribuyeron a un intento de «tapar el cenagal de corrupción que inunda su mandato».

De hecho, reivindicaron que precisamente Sánchez es quien ha cometido «la mayor corrupción política: comprar su investidura amnistiando a criminales». Y recordaron otros episodios de su mandato, «desde las maletas de la venezolana Delcy Rodríguez a las mediaciones de la señora Gómez».

Con la misma idea, la portavoz de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, recordó que ella misma ha sido muchas veces «calumniada» y nunca se ha «victimizado», sino que ha respondido mediante demandas en los tribunales. «A la política hay que venir llorado. Si lo de Sánchez y Ayuso no es cierto, que demanden y punto», advirtió Monasterio.



INSPECCIÓN TÉCNICA GRATUITA





# Los economistas alertan: «La inestabilidad acaba arrastrando a la economía»

Los analistas no esperan grandes movimientos en los mercados: «Ya están acostumbrados»

### **BRUNO PÉREZ / SUSANA ALCELAY** BARCELONA

Tanto economistas como analistas de mercados restan importancia al impacto en el corto plazo que la incertidumbre generada por el anuncio del presidente del Gobierno pueda tener en el comportamiento de las Bolsas, aunque advierten de que la inestabilidad política acaba arrastrando a la

# **AYUNTAMIENTO DE CUBAS DE LA SAGRA**

Anuncio de sometimiento a información pública del texto inicial del convenio urbanístico UE-11

Habiendo sido suscrita la propuesta de Convenio Urbanístico para la gestión de la UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-11 de las Normas Subsidiarias de Cubas de la Sagra, por DON RAUL MARTIN FERNANDEZ, en calidad de administrador de GRUPO INMOBILIARIO HERMAFER SA, a efectos de su tramitación y aprobación, y una vez negociado el mismo, mediante Resolución de Alcaldía se somete el expediente a información pública por el plazo de veinte días, contado a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.1 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre -TRLSRU, y el artículo 247 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Durante dicho período se podrán formular las alegaciones que se estimen pertinentes, encontrándose el expediente de manifiesto en las oficinas de la Secretaría municipal de este Ayuntamiento, en horario de atención al público, de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas.

En Cubas de la Sagra, a 17 de abril de 2024. Alcalde Presidente. Fdo. D. Antonio Naranjo Martín.

### OFERTA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES

# **GLOBAL PENTA INVERSIONES, S.A.**

Se hace público que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía GLOBAL PENTA INVERSIONES S.A. (la "Sociedad"), celebrada en fecha 15 de abril de 2024, acordó de conformidad con lo establecido en el artículo 146 de la Ley de sociedades de capital autorizar al Consejo de Administración la adquisición derivativa de acciones propias, mediante la siguiente modalidad de adquisición; realizar una oferta de adquisición dirigida a todos los accionistas con las siguientes condiciones:

Nº máximo de acciones a adquirir: 64.675 acciones

Precio por acción: 13,27 euros

Gastos derivados de la adquisición: según ley

Los accionistas interesados en enajenar a la sociedad sus acciones, deberán comunicar el número de acciones que desean transmitir al consejo de administración de la sociedad en el plazo de un mes desde la publicación del presente anuncio, indicando el número de acciones que desean transmitir. Si las acciones que los socios deseen transmitir, en respuesta a la oferta de adquisición, excediera en el número de acciones máximas fijadas por la sociedad, se reducirán las ofrecidas por cada socio en proporción al número cuya titularidad ostente cada uno de ellos en el capital

Las acciones ofrecidas deben posibilitar su adquisición en plena propiedad.

En Castellón de la Plana a 15 de abril de 2024- La Presidenta del Consejo de Administración Doña Inmaculada Tárrega Masip

economía. «Los mercados están ya curados de espanto con los políticos en España y fuera de España», asegura José Ramón Iturriaga, socio de Abante Asesores. «De hecho, si va a haber un adelanto electoral, con un eventual cambio de gobierno, los mercados lo valorarán bien», augura el experto, que explica que estamos ante un Ejecutivo tan débil y con tanta necesidad de apoyos externos, «que no puede legislar». Según Iturriaga, los inversores «han visto de todo en todas partes». «Hace unos meses dimitió el primer ministro de Portugal, António Costa, y los mercados lo asumieron con naturalidad», añade.

Desde la agencia de 'rating' Ethifinance, Antonio Madera, analista jefe, tampoco ve riesgo en el corto plazo porque los mercados están ahora pendientes de corrientes más poderosas como las decisiones de la Fed y el BCE sobre los tipos de interés y los resultados empresariales. «Además no hay emisiones de deuda española previstas hasta mediados de mayo lo que anula cualquier posible impacto».

Otros analistas consultados recuerdan que analistas y agencias de 'rating' han mostrado en los últimos años su preocupación por el posible impacto de la inestabilidad política y que situaciones así pueden afectar.

Otro analista consultado por ABC, explica que hay precedentes en los que por una moción de censura o una expectativa de cambio electoral ha habido pequeños movimientos en los mercados de capitales. «Pero estos no son relevantes ni duraderos y en este caso no hay razones para pensar que será diferente».

Los empresarios creen que es una estrategia de Pedro Sánchez y que va a seguir al frente de La Moncloa

Desde el Consejo de Economistas avisan del riesgo de italianización de la política española

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, cree que es improbable un impacto en el corto plazo porque España es percibida por los inversores como un destino más o menos fiable, pero también dice que hay ejemplos como el de Italia que invitan a no ponerse en el foco más de lo aconsejable por situaciones de inestabilidad política. «Se empieza pensando que la política va por un lado y la economía por otro pero la inestabilidad acaba pasando factura y arrastrando a la economía y aquí ya tenemos el ejemplo de la dificultad para sacar adelante reformas estructurales por la inestabilidad política», apunta Pich.

El presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, asegura que en el mundo empresarial nadie piensa que Pedro Sánchez vaya a dejar la presidencia del Gobierno. Otras fuentes empresariales recuerdan que Felipe González utilizó una estrategia parecida en Suresnes para que le pidieran que no se fuera y fortalecer su liderazgo. «En solo cinco días, el impacto en la economía va a ser nulo».



# 'LE FIGARO', 'THE TIMES', BBC, BLOOMBERG...

# Los medios internacionales abren con la posible dimisión de Sánchez

ABC MADRID

Los grandes medios internacionales se hicieron eco ayer del anuncio realizado por Pedro Sánchez. El diario francés 'Le Figaro' recogía en su página web la noticia con el titular «El primer ministro Pedro Sánchez dice que está considerando dimitir»; mientras que en el Reino Unido 'The Times' encabezaba la información de la siguiente manera: «El primer ministro español considera dimitir después de que su mujer se enfrente a una investigación por corrupción». También la cadena británica BBC destacaba la noticia -era la tercera-, con el titular «El primer ministro de España, Pedro Sánchez, suspende agen-

da mientras su esposa enfrenta una investigación». En el texto se refiere a la denuncia contra Begoña Gómez que «fue presentada por los activistas anticorrupción de Manos Limpias, quienes han participado en varios casos judiciales de alto perfil en los últimos años y están encabezados por un hombre vinculado a la extrema derecha».

Al otro lado del Atlántico, la agencia Bloomberg también encabezaba su página digital con el anuncio del presidente: «En España Sánchez está considerando dimitir como primer ministro».

ESPAÑA 37

Neos lanza una aplicación de móvil que avisa al usuario cuando pasa por un lugar donde atentó ETA. El objetivo es informar a los jóvenes contra la desmemoria

# La tercera generación de víctimas toma el relevo contra Bildu

JUAN FERNÁNDEZ-MIRANDA MADRID

ersonalmente creo que ha llegado el momento de que la generación de los nietos alce su voz por la memorias de las víctimas». Lo dice Jorge Múgica, nieto del socialista Fernando, que fue asesinado por ETA cuando él no había cumplido un año. Lo dice desde la juventud, porque es uno de los representantes de la tercera generación de víctimas de ETA. Y lo dice con el respaldo de la primera generación, la que lo vivió en su vida adulta, como María San Gil: «Tienen que coger el relevo, ellos tienen que alzar la voz y darlo a conocer». Y Jaime Mayor Oreja: «La batalla que tenemos ahora que el proyecto de ETA ha ganado en el País Vasco es a medio plazo, los nietos de las víctimas son los que tienen que ayudar a concienciar al conjunto, los jóvenes deben ser los protagonistas». O Daniel Portero, presidente de la asociación de víctimas Dig-

#### NOTIFICACIONES POR LA MEMORIA

La aplicación 'Memoria APP' busca informar y concienciar a los jóvenes sobre las víctimas de ETA nidad y Justicia: «Es la continuidad de los que somos la primera generación, necesitamos un relevo y un relevo también digital».

Este traspaso de poderes entre personas que defienden la memoria de las víctimas desde generaciones distintas se produjo ayer en la Fundación Neos, presidida por Mayor Oreja. Pero el exministro no estuvo en el escenario y la voz principal fue la de Múgica

El motivo fue la presentación de Quieren que las víctimas desaparezuna aplicación llamada 'Memoria APP', camos de la esfera pública, por eso no

MEMORIA.

Audiorra

Stroklar

Terrangal

Terrangal

con la que buscan recordar sobre todo a los más jóvenes los 3.500 atentados cometidos por la banda terrorista. La idea es que cuando los usuarios que se descarguen esta aplicación en su teléfono móvil pasen por un lugar de España donde se ha cometido un atentado recibirán una notificación con toda la información: víctimas, datos, artículos de prensa y fotografías. De momento, hay 200 atentados registrados y antes de final de año estarán disponibles todos y cada uno.

El problema de fondo es que los jóvenes españoles están cada vez más alejados de lo que significó el medio siglo de terrorismo de ETA. Los síntomas son dos: Bildu es la fuerza más votada entre los menores de 40 años en el País Vasco y la mitad de los jóvenes españoles no saben quién fue Miguel Angel Blanco. «Debemos denunciar la falta de educación en esta generación, que no tiene ni idea de todo lo que pasamos durante 40 años», dijo Jorge Múgica, estremecido porque no se conozca quién es el concejal del PP en Ermua secuestrado y asesinado en 1997.

Habla Ana Velasco Vidal-Abarca, hija del militar Jesús Velasco, asesinado por ETA en 1980, y de la fundadora de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Ana María Vidal-Abarca: «Espero que dentro de unos meses no prohíban esta aplicación, porque cualquier cosa puede ocurrir. Quieren que las víctimas desaparez-

sabemos lo que van a hacer con nosotros».

Cierra Martín Recalde, nieto de José Ramón, propietario de la mítica la librería Lagun de San Sebastián: «Es importante que nuestra generación y, en concreto, las personas que hemos tenido familiares afectados por el totalitarismo etarra alcemos la voz en contra del blanqueamiento de la historia que está imponiendo Bildu y el entorno aberzale. La sociedad vasca y española no puede permanecer indiferente ante la historia de terror que vivieron quienes se opusieron a ETA».



**Jorge Múgica** Nieto de Fernando Múgica

«Denunciamos la falta de educación en mi generación, que no tiene ni idea de lo que pasamos durante 40 años»



Martín Recalde Nieto de José Ramón Recalde

«La sociedad vasca y española no puede ser indiferente ante la historia de terror de ETA»

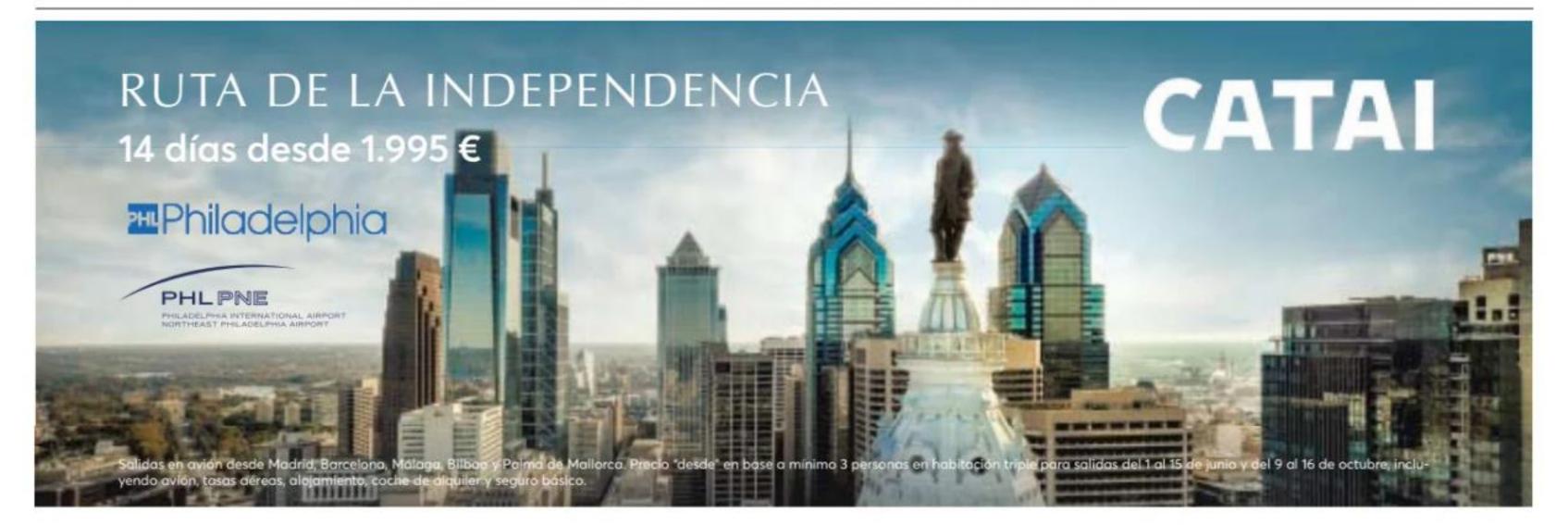

# Tormenta en el Kremlin por un caso de sobornos «a gran escala»

▶ Detenido el viceministro de Defensa, Timur Ivanov, mano derecha de Serguéi Shoigú, por conspiración criminal en la gestión de contratos del departamento

RAFAEL MAÑUECO CORRESPONSAL EN MOSCÚ



l arresto y confinamiento en prisión preventiva, por presunta corrupción, del viceministro de Defensa ruso, Timur Ivanov, considerado la mano derecha del titular de esa cartera, Serguéi Shoigú, ha sacudido los cimientos de la política rusa en un momento crítico debido a la decisión de Washington de reanudar la ayuda militar a Kiev mientras las tropas rusas en el frente avanzan no con la rapidez deseada por el presidente Vladímir Putin.

La detención de Ivanov, acompañada ya de otros arrestos -y seguirá probablemente llenándose el banquillo de los acusados-, se ha producido en la víspera de las fiestas del 1 de mayo, de la toma de posesión de Putin y del desfile de la Victoria del 9 de mayo. La noticia ha caído como una inesperada bomba para gran parte de la élite del país, muchos de cuyos representantes hacían ya las maletas para irse a la dacha o descansar unos días en el extranjero.

El tribunal del distrito de Basmanni de Moscú decidió ayer encerrar a Ivanov en prisión preventiva en la cárcel moscovita de Lefórtovo hasta el 23 de junio. Se le acusa de haber recibido sobornos «a gran escala» (apartado 6 del artículo 290 del Código Penal ruso), algo que él niega, pero que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, antiguo KGB), según varios periódicos rusos, asegura tener documentado. Por ahora no se ha dado a conocer una cifra concreta. Precisamente fueron agentes del FSB, no las fuerzas del orden o la Policía Militar, quienes lo detuvieron el martes por la tarde para llevarlo al Comité de Instrucción y ayer ante el juez.

#### «Conspiración criminal»

La investigación cree que el viceministro de Defensa intervino en una «conspiración criminal con participación de terceras personas durante la realización de trabajos por contrato y subcontrato para las necesidades del Ministerio de Defensa», informó en un comunicado el servicio de prensa conjunto de los tribunales. Junto a Ivanov fueron detenidos varios supuestos implicados en la transferencia de dinero a través de una «compleja cadena de intermediarios». Uno de ellos, Serguéi Borodín, amigo íntimo del viceministro, según la investigación, se sospecha que par-



Shoigú y el patriarca Kirill // REUTERS

ticipó «en las actividades de un grupo criminal». Permanecerá también en detención preventiva durante dos meses.

Ivanov, de 48 años de edad, llevaba en el cargo desde 2016 y su principal cometido consistía en la adquisición de suministros militares y supervisión de la obras de construcción y reconstrucción de instalaciones castrenses dentro de Rusia y de los territorios ocupados en Ucrania. Figura, desde 2022, cuando Putin desencadenó la ofensiva contra Ucrania, en la lista de sancionados de EE.UU., la Unión Europea, Reino Unido y Canadá.

Aquel mismo año, el equipo del difunto opositor ruso, Alexéi Navalni, pu-

Gran parte de los sobornos recibidos fueron gracias a concesiones de obras para la reconstrucción de la ciudad ucraniana de Mariúpol

blicó una investigación en la que daba cuenta de las cuantiosas propiedades y finanzas de Ivanov y su exesposa Svetlana y de cómo toda su familia pasó unas vacaciones en la Costa Azul francesa organizando «fiestas caras, alquilando villas, comprando joyas y ropa de las principales marcas». Todo por valor de más de un millón de euros.

La periodista Farida Rustámova asegura en Telegram que Ivanov «es conocido como uno de los responsables de Seguridad y Defensa más acaudalados» de Rusia. Según sus datos, «quizás sea el imputado de mayor rango desde el comienzo de la guerra» en Ucrania. La revista 'Forbes' también lo sitúa entre las personas más ricas de Rusia. Al parecer, gran parte de los sobornos recibidos fueron gracias a concesiones de obras para la reconstrucción de la ciudad ucraniana de Mariúpol, actualmente bajo ocupación, que quedó prácticamente destruida al comienzo de la invasión.

Entre 1999 y 2012, Ivanov trabajó en empresas del sector energético y des-

### Londres y Berlín firman un nuevo programa industrial de artillería

ROSALÍA SÁNCHEZ BERLÍN

La primera visita de Rishi Sunak a Berlín produjo ayer frutos sustanciosos. Selló el acuerdo con Olaf Scholz para desarrollar juntos un obús teledirigido que pueda disparar proyectiles de 155 milímetros desde una distancia de 40 kilómetros (RCH 155), un nuevo programa industrial que superará los 9.300 millones de euros. También han decidido ampliar la cooperación en el sector energético: Sunak ha conseguido que Scholz acceda a llevar a cabo un estudio sobre la viabilidad del comercio de hidrógeno entre los dos países. Y la sintonía es completa respecto a un nuevo enfoque presupuestario, que pone la Defensa como prioridad en las inversiones públicas. «Debemos fortalecer el pilar europeo de la OTAN, especialmente cuando se trata de tener suficiente potencial disuasivo, porque nuestra capacidad defensiva debe tener suficiente credibilidad», dijo el canciller alemán, que sin embargo mantiene su negativa a entregar a Ucrania los cohetes Taurus. «Mi decisión no cambiará», insistió sobre los misiles de crucero alemanes, con alcance de 500 kilómetros. Sunak esperaba ablandar a Scholz, un día después de haber anunciado en Polonia el mayor paquete de ayuda británica a Ucrania hasta el momento, pero la línea roja alemana no se movió ni un milímetro. Scholz sigue centrado en liderar los esfuerzos para suministrar a Kiev más sistemas Patriot en el marco de la OTAN. En marzo, Berlín confirmó un pedido de 1.300 millones de euros para cuatro sistemas de defensa aérea Patriot y se espera que el primero se entregue a finales de 2025. «Alemania y el Reino Unido son los dos países que más gastan en defensa en Europa y han estado a la vanguardia de la prestación de apoyo a Ucrania», reiteró Sunak, «confío en que

eso continuará, y en realidad estamos en el proceso de fortalecer nuestra cooperación en defensa y seguridad con los alemanes».

Scholz mantuvo las distancias, por lo demás, en materia migratoria. Varios parlamentarios de su partido, el Partido Socialdemócrata (SPD), junto a diputados de Los Verdes y de la conservadora CDU, han firmado una carta criticando la política migratoria de Sunak en coincidencia con su primera visita a Alemania. «Seguimos con preocupación los cambios en la ley sobre las deportaciones a Ruanda», dicen los 13 políticos firmantes, «en particular, resulta irritante su afirmación de que ya no quiere respetar las medidas cautelares del Tribunal Europeo de DD.HH.».

JUEVES, 25 DE ABRIL DE 2024 **INTERNACIONAL 39** 

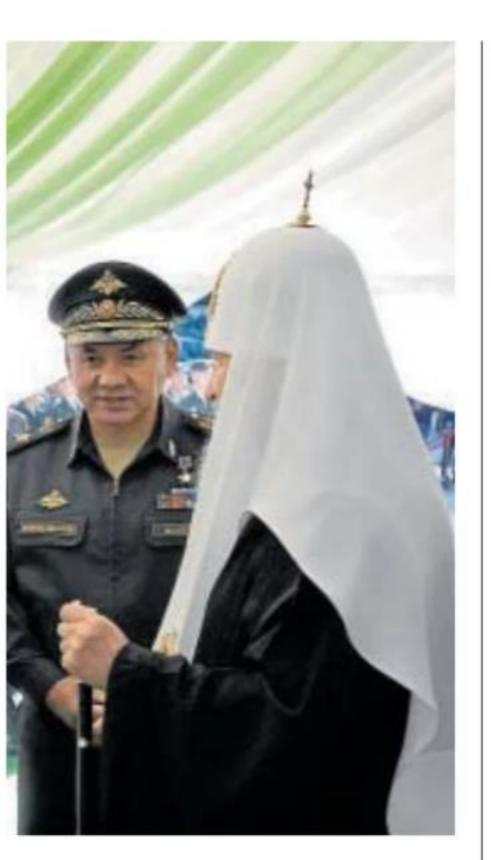

pués en el gobierno de la región de Moscú. A partir de 2013 y hasta 2016, fue director general del consorcio estatal Oboronstroi, constituido por 66 empresas, que Putin creó por decreto en 2008 para la construcción de inmuebles e instalaciones destinadas a las Fuerzas Armadas rusas. El presidente ruso le nombró viceministro de Defensa en mayo de 2016. Ahora se enfrenta a una posible pena de 15 años de cárcel, si es reconocido culpable.

#### Se abre una brecha

El repentino e inesperado arresto de un hombre tan próximo a Shoigú, a quien Putin ha confiado el éxito de la llamada operación militar especial en Ucrania, abre sin duda una brecha dentro de la clase dirigente del país. Se da la circunstancia de que Ivanov fue detenido el martes durante una reunión de altos mandos que presidía Shoigú, que, según diversas informaciones de canales de Telegram, desconocía no sólo la decisión del arresto, sino también el hecho de que se lo llevarían al Comité de Instrucción delante de su propia cara.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, no obstante, dijo ayer que Shoigú sí estaba al corriente de las pesquisas judiciales contra su viceministro. Peskov criticó las «especulaciones» de los medios de comunicación sobre las razones del arresto de Ivanov y las consecuencias que pueda acarrear al sistema de poder en Rusia. Preguntado sobre si el viceministro arrestado es sospechoso de alta traición, afirmó que «hay muchas especulaciones diferentes sobre todo esto (...), pero hay que centrarse en la información oficial de las autoridades investigadoras y, en última instancia, en la decisión que adopte el tribunal».

# La ayuda a Ucrania fractura al Partido Republicano en EE.UU.

Nueva revuelta de los populistas contra el presidente de la Cámara, Mike Johnson

DAVID ALANDETE CORRESPONSAL EN WASHINGTON



El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, logró el sábado lo que hace apenas unos días resultaba inconcebible: unir al grueso de su partido y a los demócratas para aprobar de una vez por todas las ayudas a Ucrania. Lo hizo ligando esas ayudas a las de Israel y Taiwán y al veto a la aplicación de teléfonos móviles china TikTok. Así, Washington vivió un momento de bipartidismo que no es en absoluto frecuente en años recientes. Ahora, el líder conservador norteamericano se enfrenta a una nueva crisis interna por el descontento de no pocos diputados en su bancada.

Aunque el lograr aprobar todos esos paquetes de gasto en pleno año electoral es una hazaña en sí misma, a Johnson no le beneficia que ayer el presidente Joe Biden le diera las gracias por ello. Los más populistas y trumpistas en su propio grupo parlamentario, comandados por la diputada Marjorie Taylor Greene, ya amenazan con someterle a una moción de confianza para desbancarle, algo que sólo agrandaría la confusión que impera en el Partido Republicano desde que lograra unos resultados peores de lo esperado en las elecciones parciales de 2022. Tras aquella votación, fracasaron en su intento de recuperar el Senado y se quedaron con una exigua mayoría en la Cámara de Representantes.

Johnson era en realidad el candidato de consenso por el que los republicanos en esa misma Cámara se decantaron el 25 de octubre de 2023, tras haber depuesto a su predecesor, Kevin McCarthy, que se atrevió a tender la mano a los demócratas para aprobar un paquete de financiación del gobierno. La revuelta contra McCarthy, quien apenas duró nueve meses en el cargo, comenzó con un descontento similar al que ahora va creciendo en la Cámara con Johnson.

Este último, cuando era diputado raso, rehuyó a cada paso cualquier gesto de consenso con los demócratas. In-

Biden felicita a los republicanos por haber llegado a un consenso, pero eso solo coloca al 'speaker' en apuros

cluso se unió a las denuncias de buena parte de su bancada de supuesto fraude electoral en las elecciones de 2020. De hecho, en su grupo se le conocía como «MAGA Mike», añadiendo a su nombre de pila las siglas de «Make America Great Again», el lema popularizado por Donald Trump que significa «Hagamos América grande nuevamente».

#### «Nos ha traicionado»

Taylor Greene, la diputada que se ha propuesto desbancar a Johnson, apareció el domingo en uno de los programas de Fox News para declarar que su cargo como presidente de la Cámara está acabado. «Nos ha traicionado». proclamó esta aliada de Trump. Este expresidente, por su parte, no ha hecho grandes pronunciamientos al respecto, ha alabado la tenacidad de Johnson y ha preferido eludir otra crisis como la de octubre, cuando la Cámara quedó con un presidente interino y los republicanos se hundieron en un bochorno del que solo salieron al unirse tras Johnson. La atención de Trump está más bien puesta en estos momentos en su juicio en Nueva York y en la larga campaña electoral, tras haberse impuesto en las primarias.

Eso no quiere decir que Johnson esté libre de problemas. El resquemor queda. El diputado Thomas Massie también ha advertido de que no se puede dejar pasar ese momento de consenso. En la red social X Massie compartió un vídeo de los demócratas celebrando la aprobación de las ayudas de 60 millo Gens de dólares a Ucrania agitando banderitas azules y amarillas de ese país, y dijo: «Esta es la Cámara de Representantes bajo la dirección del presidente Mike Johnson. Los demócratas están celebrando una capitulación total con ningún refuerzo de la seguridad en la frontera».

Es cierto que al final quedó fuera de este paquete una partida que estuvo sobre la mesa para reforzar la vigilancia de los pasos con México, para prevenir la llegada de personas indocumentadas. Pero es porque el Senado había llegado en solitario a un acuerdo que la incluía, pero los republicanos en la Cámara se opusieron porque consideraban que no podían permitirle a Biden y los demócratas apuntarse ese tanto a apenas unos meses de las elecciones que tendrán lugar en noviembre.

De esos comicios depende en realidad la suerte de Johnson. Si los republicanos avanzan, y ganan peso en el Capitolio y Trump vuelve a la Casa Blanca, Johnson podría permitirse estar en el cargo más tiempo que su predecesor. De lo contrario, puede ser barrido por una nueva ola de descontento republicano.



Johnson, presidente de la Cámara de Representantes en el Capitolio // AFP

INTERNACIONAL JUEVES, 25 DE ABRIL DE 2024 ABC



**DE LEJOS** 

PEDRO RODRÍGUEZ

### De Gaza a los campus de EE.UU.

¿Por qué la brutalidad de Israel se ha convertido en un botellón de antisemitismo?

ace justo un año, por razones familiares, asistí a la radiante ceremonia de graduación de los estudiantes de la Escuela de Derecho en la Universidad de Columbia. El campus de Nueva York estaba repleto de satisfacción, diversidad y esperanza. Se bromeó que los alumnos sabían hasta un poco de latín. Y en el discurso de honor, un fiscal federal afroamericano nos explicó a todos que la clave del éxito estaba en saber gestionar las mejores circunstancias y también las peores.

En contraste con el pasado 15 de mayo, el campus neoyorquino de la Ivy League se ha convertido durante los últimos seis meses en un campo de batalla que refleja hasta qué punto resulta divisiva y polarizante la sangrienta incapacidad compartida por judíos y palestinos para aceptarse mutuamente. Desde el ataque perpetrado por Hamás el pasado 7 de octubre, las protestas han ido subiendo de tono. Los llamamientos para acabar con cualquier relación con Israel han degenerado en el violento acoso a los estudiantes judíos.

El patio central de Columbia se ha convertido en una especie de intifada. Hasta que esta semana, la rectora Minouche Shafik -escarmentada por los ceses de sus equivalentes en Harvard y Pensilvania- ha llegado a solicitar ayuda a la Policía de Nueva York, cuyos agentes han tenido que emplearse a fondo para controlar la situación. Por fuerza mayor, las clases presenciales han vuelto al formato online, como durante la pandemia. Aunque algunos profesores han optado por sumarse al boicot planteado por los estudiantes propalestinos. Entre altavoces y helicópteros, ya no queda un sitio tranquilo para poder estudiar.

Nadie niega que los estudiantes tienen todo el derecho a expresar sus opiniones sobre la guerra de Gaza y que desafíen las reglas universitarias que consideren injustas, siempre que estén dispuestos a aceptar las consecuencias de su desobediencia civil. El problema es que en la vida universitaria, y no solamente en EE.UU., discursos y acciones que se considerarían totalmente inaceptables dirigidos a otras minorías son comprensibles o incluso encomiables cuando se dirigen contra los judíos.



El líder de Hamás en la Franja, Yahya Sinwar, uno de los más buscados, atiende a la prensa en 2019 // REUTERS

## El líder de Hamás en Gaza sale de los túneles en vísperas del asalto a Rafah

Israel no ha logrado cazar a Yahya Sinwar, que se reunió con algunos combatientes

MIKEL AYESTARAN CORRESPONSAL EN ESTAMBUL



Doscientos días después del inicio de la guerra en la franja de Gaza, Yahya Sinwar, el líder de Hamás en ese territorio y cerebro de los ataques terroristas del 7 de octubre, sigue en paradero desconocido. La Inteligencia israelí no ha conseguido cazar a un dirigente que, según desveló el diario árabe son sede en Londres 'Al-Araby Al-Jadeed', recientemente «inspeccionó áreas que fueron escenario de enfrentamientos entre la resistencia y el Ejército de ocupación, y se reunió con algunos de los combatientes del movimiento en el terreno y no en los túneles», según declaraciones de un alto dirigente de Hamás.

#### Intento de confundir

Este diario no aportó imágenes de la persona más buscada por Israel en Gaza y se limitó a reproducir el testimonio del responsable islamista, quien aseguró que Sinwar «no está aislado de la realidad [...] encerrado en los túneles. Está llevando a cabo su trabajo como líder en el campo».

Micah Kobi, ex alto oficial del Shin Bet que interrogó a Sinwar cuando éste todavía estaba en prisión en Israel, declaró al diario 'Maariv' que «teóricamente, existe la posibilidad la entrada de ayuda», informó la Rade que Sinwar se esté aprovechando de los cambios del Ejército y de la retirada de la mayoría de las fuerzas, lo que le concede mayor libertad de movimiento para comandar a sus combatientes». Aunque, en este caso concreto, Kobi enmarcó las declaraciones en un intento de «confundir a Israel antes de la entrada en Rafah para intentar desviarle de sus principales objetivos allí».

No es habitual que los dirigentes islamistas se refieran a la actividad de Sinwar y estas palabras llegaron en un día en el que Hamás dio un paso más en la guerra psicológica contra el enemigo con la difusión del vídeo de uno de los cautivos. La grabación dura casi tres minutos y en ella Hersh Goldberg-Polin, israelí estadounidense de 24 años, lee un mensaje ante la cámara, muestra la mutilación que ha sufrido de su mano derecha y arremete contra Benjamin Netanyahu.

Israel acelera los preparativos para el asalto a Rafah, donde espera encontrar a Sinwar y liberar a los cautivos que quedan todavía en manos de los grupos palestinos. En las últimas 24 horas, el Ejército anunció el despliegue de dos brigadas de reservistas de refuerzo con el objetivo de «asegurar el corredor central y el puerto que construirá Estados Unidos para

Hamás publicó ayer un vídeo en el que un rehén, con una mutilación en la mano, arremetía contra Benjamin Netanyahu

dio del Ejército.

Los militares aseguran que han tenido en cuenta las peticiones de sus aliados sobre la necesidad de evacuar a los civiles antes de entrar en la ciudad de Rafah. El Ministerio de Defensa comunicó la compra de 40.000 tiendas con capacidad para diez o doce personas para recolocar en Jan Younis a quienes salgan de la ciudad fronteriza con Egipto.

#### Nuevo éxodo

Rafah, que antes de la guerra que comenzó en octubre tenía unos 300.000 habitantes, llegó a albergar a 1,5 millones de palestinos cuando Israel lanzó sus operaciones en el norte y centro de la Franja. Desde la retirada del Ejército del sur hace dos semanas, las fuerzas israelíes estiman que ya han salido unas 250.000 personas, pero muchas han regresado después de comprobar que no queda nada de sus casas. El trabajo de evacuación que queda pendiente es enorme.

El portal 'Axios' desveló que, por segunda vez desde el 7 de octubre, el jefe del Ejército, general Herzi Halevi, y el director del Shin Bet, Ronen Bar, viajaron a El Cairo para hablar con los egipcios de la operación en Rafah. Para Egipto se trata de un movimiento muy sensible, ya que teme una avalancha de civiles en la frontera que puedan representar una amenaza para su seguridad. Israel considera imprescindible atacar Rafah para acabar con Hamás y recuerda que los islamistas cuentan con cuatro batallones allí que hasta el momento no han entrado en combate.

# Edmundo González pide unidad en su primer mensaje a Venezuela

 Crece la presión internacional para que Maduro respete la candidatura opositora del diplomático

LUDMILA VINOGRADOFF CORRESPONSAL

EN CARACAS



El diplomático Edmundo González, candidato presidencial de la principal coalición opositora del país, lanzó ayer su primer mensaje a la nación a través de un vídeo colgado en su cuenta de X, en el que hizo un llamamiento a la unidad de todos los venezolanos para recuperar la democracia y la libertad.

Tras señalar que su desempeño hasta ahora había estado enfocado en la trabajo diplomático y la política exterior, mostró su agradecimiento a María Corina Machado, Manuel Rosales y la filósofa Corina Yoris por «su desprendimiento y respaldo, que hicieron posible la candidatura por unanimidad».

El candidato unitario de la oposición se refirió a su compromiso de llevar adelante «una transición en la que se garantice la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados y de todos los venezolanos que se han ido y quieran regresar, la adecuación de los poderes públicos para que prime la independencia de los mismos y el posicionamiento para que nuestro país vuelva a ser una referencia democrática internacional».

González también indicó que las fuerzas democráticas están frente a un gran reto social y económico para lograr la recuperación de Venezuela. «Nadie puede ser indiferente a la situación de millones de compatriotas nuestros, una pobreza que se expande mientras la inflación persiste y la moneda pierde valor real, servicios de salud y educación en regresión que acentúan la desigualdad, servicios de agua y electricidad decadentes que dañan la vida diaria e impiden el crecimiento económico».

También se refirió a cómo su profesión le otorga herramientas para manejar situaciones conflictivas en medio de incertidumbres y cuestionamientos. La intervención culminó cuando apuntó que es el momento de la unidad y dejar a un lado las diferencias para trabajar por el triunfo electoral el 28 de julio. «Levanto las banderas de la unidad amplia e íntegra que brinde perspectiva y visión de futuro. Es la hora de la unión de todos los venezolanos».

El discurso de produjo horas después de superar algunos obstáculos. Los partidos adherentes: Un Nuevo Tiempo (UNT) del gobernador Manuel Rosales y del MPV (Movimiento Popular de Venezuela) de Simón Calzadilla fueron bloqueados durante tres días en la prórroga de 72 horas en el sistema electoral hasta que por fin este martes lograron transferir su apoyo a la candidatura de González en el tarjetón electoral.

#### Presión internacional

La presión externa han jugado un papel importante a la hora de despejar el camino del diplomático, pues la intención del régimen de Maduro era eliminar la tarjeta de la MUD por la que se presentaba el diplomático. Sin em-

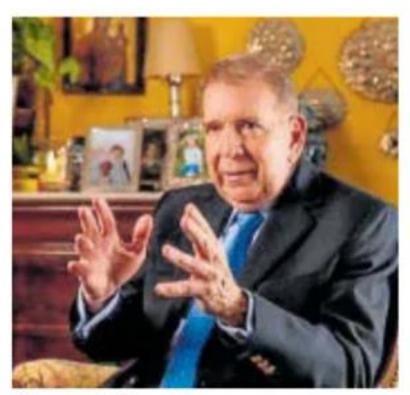

Edmundo González // ABC

bargo, las declaraciones de algunos líderes de la región a favor de la candidatura de la unidad, logrando revertir el plan del Gobierno chavista.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó este martes de «extraordinario» que la oposición venezolana se agrupara en torno a un candidato único y reiteró su deseo de que todos los sectores respeten el resultado de las elecciones del próximo 28 de julio.

Un día antes, el expresidente de Colombia, José Manuel Santos, había enviado un mensaje contundente tanto a Lula como al actual mandatario de Colombia, Gustavo Petro. «Si Lula y Petro realmente quieren presionar a Maduro a que celebre elecciones libres, ahora es el momento». Petro calificó ya hace una semanas de «golpe antidemocrático» la inhabilitación de Corina Machado.



# Díaz lanza a la Inspección para frenar los despidos en periodo de prueba

Los ceses de este tipo en contratos fijos se disparan un 852% tras la reforma y ya suponen siete de cada diez extinciones efectuadas por esta vía

GONZALO D. VELARDE MADRID

ras la advertencia emitida esta semana por el Banco de España sobre la tendencia observada en los últimos años de los despidos de trabajadores durante el periodo de prueba y tras constatarse un aumento desproporcionado de las extinciones de contratos por esta causa, especialmente de carácter indefinido, el Gobierno anunció ayer que activará a la Inspección de Trabajo para tratar de frenar esta práctica cada vez más extendida entre las empresas.

El gabinete dirigido por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirma haber detectado al menos dos situaciones de fraude, hacia las que se dirigirán las actuaciones de la Inspección: la extinción de contratos por no haber superado el periodo de prueba a pesar de haberse excedido su duración máxima y los despidos de trabajadores que no superan este periodo de prueba pese a haber sido contratadas previamente para realizar las mismas funciones.

«Es inadmisible que este periodo de prueba se use para defraudar el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a la estabilidad», apunta Yolanda Díaz calificando el periodo de prueba como un valor imprescindible en las relaciones laborales, que está ideado «únicamente» para comprobar las aptitudes de la persona trabajadora y su encaje en la empresa.

Sin embargo, a ojos del Banco de España, más que un fraude de ley lo que están haciendo las empresas es buscar subterfugios dentro del reglamento de contrataciones que se reguló con la reforma laboral para seguir manteniendo sus ritmos de actividad. sobre todo en aquellos sectores con un elevado marchamo de estacionalidad. Así, señalan desde el supervisor que este incremento se debe a que las empresas, empujadas a firmar contratos de carácter indefinido en cualquie-

LA CIFRA

Es el número de extinciones de contratos en periodo de prueba en 2023, entre indefinidos y temporales, lo que supone un 76% más que antes de la reforma. ra de sus versiones (tiempo completo, tiempo parcial y fijo discontinuo) por las restricciones al contrato temporal clásico, han observado como esta práctica del despido en periodo de prueba brinda al empleador la posibilidad de un ajuste flexible de la plantilla tras contar con el trabajador un tiempo máximo de seis meses con el que cubrir el pico de actividad (como pueden ser los tres meses de verano).

«El periodo de aprendizaje que antes se podía resolver con un contrato temporal ahora se está deslizando a los periodos de prueba de los contratos de carácter indefinido», señalan desde el Banco de España acerca de este fenómeno que además es la causa principal de un incremento constatado de la rotación entre los ocupados con contrato indefinido tras la reforma.

Así, de los empleos creados en marzo de 2022, sólo un 16,1% seguían vivos un año después, tal y como señala el supervisor en su reciente análisis sobre el estado del merado laboral español a cierre del pasado año. Este porcentaje es superior al observado en los contratos firmados en los meses de marzo de 2017 y de 2018 (un 11% en promedio) y es también mayor que la tasa de supervivencia de los firmados en marzo de 2021 (un 14,9%).

Pero esta mejora en la supervivencia del conjunto de las relaciones laborales se produce a pesar de que la supervivencia de los contratos indefinidos -sin incluir los contratos fijos discontinuos- se ha deteriorado tras la reforma laboral. El 48% de los contratos suscritos en marzo de 2022 de tipo indefinido permanecían vigentes un año después, mientras que este porcentaje era del 52,5% en el promedio de los contratos indefinidos firmados en los meses de marzo de 2017 y de 2018, se-

ñala el Banco de España. Desde el Ministerio recalcan que desde la entrada en vigor la reforma laboral, hace ya más de dos años, el mercado de trabajo cuenta con cerca de tres millones de personas trabajadoras más con contratos indefinidos y en el 91% de los casos han superado el periodo de prueba. «A pesar de ello, en ningún caso vamos a permitir que ese tiempo sea una excusa para el fraude», sentencia al respecto la ministra de Trabajo anunRepunte de despidos por no superar el periodo de pruebas

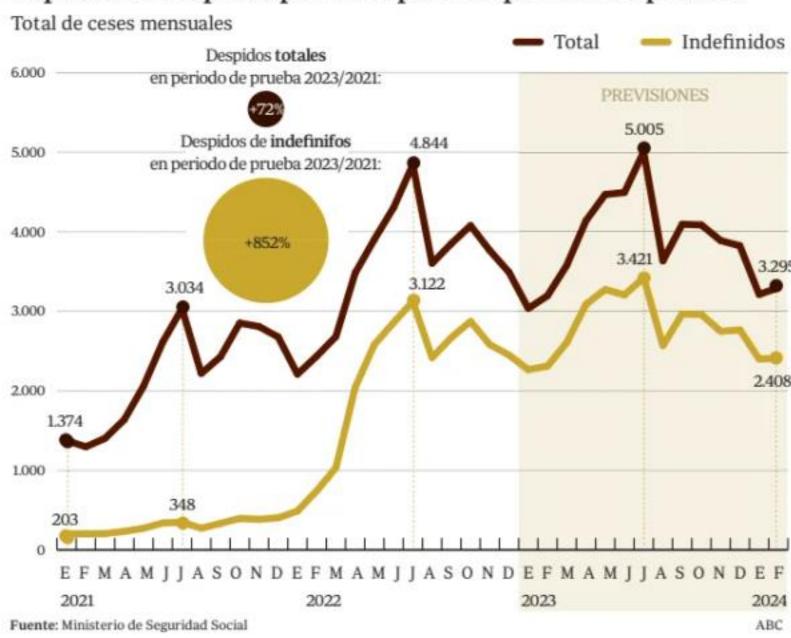

ciando además que las empresas en las que se detecten estos incumplimientos serán sancionadas.

#### Se disparan los ceses

Lo cierto y verdad es que las cifras de registros de ceses contractuales de la Seguridad Social revelan cómo la figura del despido por la no superación del periodo de pruebas se ha convertido en una herramientas más para empleadores y áreas de recursos humanos para compensar las necesidades de las plantillas en momentos puntales de mayor o menor actividad.

Según las cifras oficiales, los despidos totales de trabajadores que no superan el periodo de prueba en sus empresas se han incrementado un 76% en los dos primeros años de reforma laboral, pasando de registrarse un total de 26.937 extinciones de contratos por esta vía en el conjunto de 2021 hasta los 47.432 ceses del pasado 2023, lo que supone casi haberse duplicado la cifra en este periodo.

Sin embargo, las alarmas saltan al observar la distribución en función de la procedencia del contrato. Así, los despidos de trabajadores con contrato indefinido durante el periodo de prueba han pasado de sumar un to-

> lizarse 34.173 en el pasado ejercicio, lo que supone un 852% más en sólo dos años.

Esta causalidad de la normativa introducida, no en vano, se observar en que esta práctica no ha tenido un reflejo similar en los contratos temporales. De hecho, los despidos en periodo de prueba de trabajadores fijos han pasado de suponer un 13,3% de todas las extinciones en los primeros meses de relación laboral en 2021 a copar a cierre de 2023 el 72% de todos los ceses de este tipo.



La vicepresidenta Yolanda Díaz // EP

ECONOMÍA 43 JUEVES, 25 DE ABRIL DE 2024

## El histórico socialista Joan Navarro, enlace entre la húngara Magyar Vagon y el Gobierno en la compra de Talgo

 El politólogo, investigado por una juez de Valencia, lleva la parte institucional

#### CARMEN LUCAS-TORRES MADRID

Las conversaciones entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el consorcio húngaro Ganz-MaVag Europe -liderado por Magyar Vagon (55%)- que ha lanzado una oferta pública de adquisición (opv) para quedarse con Talgo por 619.3 millones de euros tienen en la sombra a un histórico asesor del PSOE.

El politólogo y sociólogo Joan Navarro Martínez (Castellón, 1966) es el enlace entre el Ejecutivo y el consorcio húngaro. Él es quien, según ha podido saber ABC, traslada y traduce a los interesados del país presidido por Viktor Orbán las exigencias de información de la Junta de Inversiones Exteriores, que es la que finalmen-

te debería dar el visto bueno, aunque el Gobierno tiene considerables reticencias con la adquisición de Talgo, emblema empresarial español, por parte de Magyar Vagon.

Navarro fue asesor del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes Valencianas desde 1993 hasta el año 2000, cuando se trasladó a Madrid, a la Secretaría de Política Económica y Ocupación del PSOE, para convertirse en el director de Gabinete del ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, entre 2004 y 2007. Su vinculación con el partido del Gobierno viene de la juventud.

#### La sombra de Viktor Orbán

En la delicada operación en la que se ha convertido la opa de Talgo, Navarro se ocupa del papel institucional, es el enlace entre ambas partes y recomienda a Magyar Vagon cómo actuar según los pasos que va exigiendo el Gobierno, mientras que el despacho Garrigues asume la asesoría legal para el consorcio húngaro y Lazard, la financiera.

El pasado lunes, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) admitió a trámite la solicitud del grupo Ganz-Mavag Europe para lanzar la opa del cien por cien de Talgo, pero la Junta de Inversiones Exteriores tiene hasta finales de junio para emitir el informe sobre la operación que manejará el Consejo de Ministros para dar o no el visto bueno y que posteriormente la CNMV emita también su dictamen.



Fabricación de los trenes de Alta Velocidad en Talgo // IGOR AIZPURU

Dentro de Magyar Vagon, la fabricante y reparadora de trenes DJJ (Dunakeszi

Jarmüjavitó), sería la compañía que se haría con Talgo, fundada en nuestro país en 1942 y que cuenta con cerca de 3.000 empleados.

El empresario húngaro residente en el Reino Unido András Tombor negocia la operación desde Magyar Vagon. Fue asesor del primer ministro conservador y ultranacionalista Viktor Orbán y también está vinculado al partido de éste, Fidesz-Unión Cívica Húngara, formación antiinmigración.

El consorcio que puja por adquirir Talgo, aunque privado, está vinculado al Gobierno húngaro y una de las mayores preocupaciones del Ejecutivo español son sus lazos empresariales históricos con Rusia por la proximidad geográfica y también del presidente húngaro con Vladímir Putin. Más aún, en periodo de guerra con Ucrania y con las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea.

Esas y otras cuestiones estratégicas sobre la proyección de la compa-

Fue asesor del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas y del ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla

ñía española son las que se negocian contra reloj y complican la operación.

#### Investigación en curso

El asesor institucional Joan Navarro arrastra una imputación en una causa abierta en 2017 por supuestos delitos económicos.

La titular del Juzgado de Instrucción 13 de Valencia le investiga por su etapa como director de Relaciones Internacionales de la empresa pública Acuamed, entre 2006 y 2008. Es uno de los cargos públicos salpicados por una macrocausa con distintas ramas en la que se investiga a políticos del PP y del PSOE, así como a empresarios de la Comunidad Valenciana, por el cobro de presuntas mordidas de la adjudicación de proyectos urbanísticos de distintas administraciones públicas. Partió a raíz de una alerta de Hacienda sobre un despacho de abogados implicado.

En el caso de Navarro, los indicios apuntados por la Fiscalía fueron que, junto al también investigado José Luis Vera Llorens -asesor jurídico de una empresa de la Diputación Valenciana-, habría tratado de influir en un convenio entre Acuamed y el Ayuntamiento de Jijona para que recursos hídricos de un proyecto urbanístico, denominado 'El Espartal', acabaran en un campo de golf dentro de éste, según la documentación de la causa consultada por este diario.

#### VIVIENDA

### Cataluña regula el alquiler temporal para evitar fugas por la nueva ley que limita rentas

#### **ALEX GUBERN BARCELONA**

Una de las consecuencias de la limitación del precio de los alquileres que entró en vigor en Cataluña el pasado 15 de marzo es la migración de muchos de estos contratos a la modalidad de alquiler temporal, un «agujero» o «fraude de ley» buscando mejores rentabilidades y que ahora la Administración catalana trata de taponar con una nueva regulación.

Así lo hizo ayer Ejecutivo catalán con la aprobación de un decreto ley que amplía la contención de los precios a todos los arrendamientos temporales salvo los que tengan finalidades turísticas. Se trata de los alquileres que van de 31 días a 11 meses y que quedaban exentos de la limitación de rentas. Según explica el Govern, para «evitar interpretaciones interesadas». Ahora, habrá que hacer constar en el contrato la finalidad del alquiler temporal. Si tiene «fines de ocio, vacaciones, recreativas o culturales (certámenes, congresos, ferias, festivales, eventos, etc.)» no se les aplicará el límite de rentas. Por contra, si el arrendamiento temporal es por motivos «profesionales, laborales, de estudios, de atención o asistencia médica o de otras análogas» quedarán «sometidos al régimen de contención».

#### «Persecución»

La entrada en vigor del tope de alquileres en casi el conjunto de Cataluña y la posibilidad de que se extienda a otras comunidades -son los gobiernos regionales los que deciden si se aplica- ya está produciendo un movimiento de reacción en toda España. Así, en el primer trimestre de 2024 el peso de los arrendamientos temporales llegó hasta el 11%, con un incremento interanual del 56% y un desplome de los permanentes del 15%. En el caso de Barcelona, el volumen de los alquileres temporales ya supone el 30% del total.

El Govern también acordó regula el alquiler de habitaciones, de modo que la suma del precio de los distintos cuartos no podrá superar lo que se pagaría por el inmueble completo teniendo en cuenta la limitación de precios.

El colectivo de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña se mostró en contra de la media y denunció la unilateralidad con la que ha actuado el Govern. Posición análoga a la de grandes actores del sector. Desde pisos.com se alertó de una nueva disminución de la oferta, mientras que desde Idealista se denunció la «persecución y la criminalización a los propietarios».

44 ECONOMÍA



Los participantes en las jornadas, ayer en la planta de Coca Cola en La Rinconada // RAÚL DOBLADO

# Despolitizar el agua, esencial para ganar en eficacia y sostenibilidad

 La jornada organizada en la planta de Coca Cola abordó los retos en la gestión del recurso

J. MORILLO SEVILLA

Una de las conclusiones que pueden extraerse de las dos mesas redondas que integraron la jornada celebrada ayer en la planta de Coca Cola en Sevilla en torno a la gestión del agua es la necesidad de despolitizar su gestión y basarse en los datos empíricos, con el objetivo de ganar en eficacia y sostenibilidad, en un contexto de cambio climático y de escasez de un recurso necesario no solo para el desarrollo económico de Andalucía, sino también para garantizar el abastecimiento de la población.

En las instalaciones de la multinacional, representantes de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de La Rinconada —donde se ubica la planta y la Universidad de Sevilla, así como organizaciones como Emasesa, Aqualia, WWF España, la Confederación de Empresarios de Andalucía, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y la propia Coca Cola ha rebatido sobre la gestión de los recursos hídricos. La jornada, titulada 'La gestión sostenible del agua' estaba organizada por Coca Cola Europacific Partners y Emasesa.

La apertura de las jornadas contó con la viceconsejera de Agricultura, Consolación Vera, y el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández. La primera, instó ayer a «no demonizar a la agricultura y el regadío» andaluces, que han convertido a la comunidad en una «potencia alimentaria», ello a pesar de que sólo se riegan en Andalucía el 30% de las tierras dedicadas a la agricultura. «Es una de nuestra actividades económicas más importantes, junto al turismo», añadió

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Sevilla insistió en la idea de una futura fusión de Emasesa y Aljarafesa que redunde en una mejor y más eficaz gestión de los recursos.

Tras la apertura, se desarrollaron dos mesas redondas. En la primera, bajo el título 'El agua en Sevilla: nuestro bien más preciado', intervinieron el consejero delegado de Emasesa, Manuel Romero Ortiz; el coordinador de Políticas de Agua WWF España, Rafael Seiz; la directora de la planta de Coca Cola en Sevilla, Belén Barreiro; y la directora de Aqualia Andalucía, Rocío de Santiago.

Romero abrió el turno de intervenciones mostrando su satisfacción por la salida de la provincia de la emergencia por sequía, por lo que dio las gracias a los ciudadanos, que han demostrado «gran concienciación».

Por su parte, la directora de Aqualia Andalucía puso el acento en las mejoras que ha aportado a la gestión del agua la digitalización, que permite gestionar el agua de una forma «más eficiente» en aspectos, como por ejemplo, la red de suministro detectando rápidamente donde hay fugas».

En el aspecto tecnológico insistió también la directora de la planta de Coca Cola. «En la planta de Sevilla instalamos contadores y digitalizamos el consumo, lo que nos permite

Desde la Junta se instó a «no demonizar» a la agricultura y el regadío, y destacó su importancia en la economía andaluza

El presidente de la Diputación insistió en la idea de fusionar la empresas públicas Emasesa y Aljarafesa

### Compromiso de Coca Cola con el medio ambiente

El compromiso de Coca Cola con el medio ambiente fue uno de los ejes de la intervención de la directora asociada de Sostenibilidad Coca Cola Europacific Partners Iberia, Carmen Gómez Acebo; y la directora asociada de Medio Ambiente Coca Cola Europacific Partners Iberia, Marta Font. Gómez Acebo hizo hincapié en que Andalucía está entre las doce comunidades en las que la compañía ha realizado actuaciones medioambiental para «devolver a la naturaleza el cien por cien del agua que utiliza» para sus producciones.

saber qué consumimos y establecer sistemas de alerta» que permiten seguir mejorando la eficiencia. De hecho, la planta sevillana ha reducido en trece años casi un 20% el consumo de agua necesaria para producir un litro de refresco, pasando de 2,7 litros a 1,7 litros por litro.

Finalmente, Seiz se centró, entre otras cuestiones, en un proyecto que tiene WWF España junto a Coca Cola, como 'Misión posible: Desafío Guadalquivir', que pretende reducir la presión hidrográfica optimizando el riego en fincas de cultivos agrícolas de cítricos cercana a la planta de esta multinacional en Sevilla.

#### Política y economía

La segunda de las mesas redondas, titulada 'La gestión del agua en la industria andaluza', se centró más en aspectos políticos y económicos. En ella intervinieron el secretario general de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Luis Fernández-Palacios; el catedrático de Análisis Regional de la Universidad de Sevilla, Manuel Marchena; y el director general de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jaime Martínez-Conradi.

Arrancó las intervenciones Marchena, advirtiendo de que ante el cambio climático se hace necesario acometer las reformas necesarias en las políticas de gestión del agua teniendo en cuenta «los hechos» y «sobrepasar el ámbito partidario».

En términos similares, aunque con un tono más crítico, se expresó Martínez-Conradi, al señalar que en estos momentos «no tenemos una gestión eficiente del agua. Necesitamos un plan hidrológico nacional que aborde el problema del agua como un tema de Estado y no de ámbito autonómico». «Es verdad que hace falta despolitizar el agua», insistió.

Un punto de vista más económico mostró Fernández-Palacios, quien señaló que agua es «clave para cualquier sector económico y esencial para el agrario». ECONOMÍA 45

# Ebro Foods se supera en 2024 y dispara un 22,7% su beneficio

► Ganó en el primer trimestre 53,7 millones, mientras que su ebitda fue de 109 millones

S. E. SEVILLA

Ebro Foods, el primer grupo del sector de la alimentación en España por facturación, beneficios, capitalización bursátil y presencia internacional, informó ayer del cierre de un «magnífico trimestre, alcanzando unos resultados que superan a los ya de por sí extraordinarios, obtenidos en los tres primeros meses de 2023. Un hito que -dice- confirma el acierto de nuestras líneas de crecimiento y la buena evolución de nuestras dos divisiones y sus respectivas marcas. Así, los parámetros financieros más relevantes han crecido satisfactoriamente durante el período».

El beneficio neto alcanza 53,7 millones de euros un 22,7% más que en los tres primeros meses del año anterior. El ebitda aumenta un 13,9%, hasta 109,6 millones de euros respecto al mismo período de 2023, impulsado en buena medida por la positiva evolución del 'área pasta'.

El importe neto de la cifra de negocio sube hasta 806,5 millones de euros, y se mantiene en línea con el primer trimestre de 2023, como consecuencia de una menor actividad de la 'división arrocera' en España por la sequía y el ajuste de precios en algunos mercados, muestra de nuestro compromiso con el consumidor.

La deuda neta, por su parte, se sitúa en 507 millones de euros, 63,4 millones de euros menos que a cierre de 2023, tras una inversión en capex de 34,3 millones de euros durante el trimestre.

#### **Pasta**

La división de pasta cierra un extraordinario trimestre, impulsada por el crecimiento del consumo, la positiva evolución del negocio de pasta fresca y la contención en los precios de la energía y las materias primas principales. Destaca el buen comportamiento de Olivieri en Canadá, que crece a doble dígito, triplicando el crecimiento de la categoría, y el importante crecimiento de Garofalo en nuestros principales mercados.

La cifra de ventas de la división se sitúa en 178,2 millones de euros y el ebitda en 31,1 millones de euros. Ebro Foods es líder mundial en el sector del arroz y disfruta de un importante posicionamiento a nivel global en las categorías de pasta premium y pasta fresca, siendo la empresa líder en los países en los que opera.



Antonio Hernández, presidente del grupo Ebro Foods // ROCÍO RUZ

### Siembra de arroz en Andalucía y Extremadura

En el ámbito de las materias primas, las lluvias de marzo han abierto nuevas perspectivas industriales para el último trimestre en España, al permitir, seguramente, que se pueda cultivar en Andalucía y Extremadura. Por otro lado, los arroces aromáticos procedentes de Asia han experimentado un

El pasado año, disparó un 53,2% su beneficio neto en 2023, hasta alcanzar los 187 millones, registrando un ejercicio récord que superó los obtenidos cuando aún tenía la división de pasta seca. De esta forma, el importe neto de la cifra de negocio se elevó casi un 4%, hasta alcanzar los 3.084,5 millones, impulsado por la positiva evolución de la división arrocera.

La división de pasta del grupo ingresó 178 millones en los tres primeros meses del año, impulsado por el aumento del consumo descenso de precios en origen, aunque se han visto encarecidos en destino por la inflación de los fletes, según Ebro.

En lo que respecta al negocio, destaca la buena evolución del Grupo en Oriente Medio, con las marcas Tilda y Abu Bint a la cabeza, y la sólida irrupción en otros países de África, como Ghana. Con todo ello, la cifra de ventas de la División se sitúa en 629,6 millones de euros y el ebitda alcanza los 82,9 millones de euros.

El grupo tiene un amplio porfolio de marcas líderes en sus áreas de negocio principales, entre ellas: Olivieri, Bertagni, Garofalo, Lustucru Selection, Santa Lucia y Russo de Cicciano en pasta premium, fresca y salsas; y Mahatma, Sucess, Carolina, Minute Rice, RiceSelect, InHarvest, Tilda, Taureau Ailé, Oryza, Bosto, Reis-Fit, Riceland, Danrice, Risella, Abu Bint, Blue Ribbon, Adolphus, Comet, Lassie, Saludaes, SOS, Brillante, La Cigala, Sundari y La Fallera en el sector del arroz; Santa Rita en el de los ingredientes de alto valor añadido y Geovita en el de las legumbres, granos de cocción rápida y otros ingredientes saludables.

#### **CERVEZA**

### Las ventas de la compañía Heineken alcanzan los 8.184 millones, un 7,2% más

S. E. SEVILLA

Las ventas de la cervecera Heineken han crecido en el primer trimestre de 2024 un 7,2%, hasta los 8.184 millones de euros a nivel mundial, de modo que se ha producido un crecimiento orgánico de los ingresos netos (beia) del 9,4%. El crecimiento orgánico en volumen de cerveza ha sido del 4,7% y el crecimiento orgánico en volumen de cerveza premium del 7,3%. En cuanto a las perspectivas para el año completo, Heineken espera «un crecimiento orgánico de un dígito en el beneficio operativo (beia).

«Heineken aceleró su crecimiento a 12,9% en volumen», según la compañía, que afirma que su «portfolio de cervezas 0,0 y bajas en alcohol creció en volumen en torno a un 15%, liderado por el fuerte crecimiento de Heineken 0.0, reforzando aún más nuestra posición de liderazgo global en este segmento».

Asimismo, se ha producido un «aumento del 17% del valor bruto de mercancías captado a través de plataformas eB2B -como eazle- respecto al año pasado, hasta los 2.700 millones de euros. Seguimos enfrentándonos a un entorno económico desafiante e incierto, por lo que mantenemos el foco en nuestra estrategia para poder adaptarnos a cualquier cambio de forma ágil. Seguiremos invirtiendo en nuestras marcas, innovaciones, capacidades comerciales y en la ruta al consumidor».

#### Semana Santa

El director general de Heineken, Dolf van den Brink, dijo en un comunicado que todas las regiones registraron un mayor volumen e ingresos netos. Añadió que el trimestre se vio favorecido por una Semana Santa más temprana y efectos puntuales. Aun así, la cervecera dijo que seguía viendo el entorno económico como «desafiante e incierto». «A pesar del sólido comienzo del año, no podemos extrapolar el crecimiento de los ingresos reportados al resto del año», dijo.

En 2023, la compañía obtuvo un beneficio neto atribuido de 2.304 millones de euros en 2023, un 14% menos en comparación con el resultado contabilizado por la multinacional en el ejercicio anterior. Los ingresos totales de Heineken en el conjunto del pasado ejercicio sumaron 36.375 millones, un 4,9% más que en 2022. Además, el volumen de ventas de cerveza también cayó 4,7% en el año, hasta los 242,6 millones de hectolitros.

46 ECONOMÍA

# El Grupo MAS creará 400 puestos este año tras superar los 4.000 empleados en 2023

 Esta compañía andaluza firmó su adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas

N. RUIZ SEVILLA

El Grupo MAS presentó ayer su décima Memoria de Sostenibilidad, relativa a 2023, año en el que esta firma andaluza firmó su adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas. La presentación tuvo lugar en un multitudinario acto en la sede de la Escuela de Organización Industrial (EOI) de Sevilla y fue presidido por el viceconsejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Sergio Arjona, y el presidente del Grupo MAS, Vicente Martín. Además, contó con la presencia de numerosos proveedores de la firma así como de instituciones empresariales, fundaciones y asociaciones.

«Estoy orgulloso de haber podido vivir nuestros 50 años como empresa, pero sobre todo lo estoy de nuestros orígenes», afirmó el presidente de la compañía que dedicó unas cálidas palabras al hermano que los acompaña «desde el Cielo».

Martín resaltó cómo la segunda generación ya está tomando las riendas de la compañía. «Tenemos un gran equipo de profesionales, un proceso de sucesión ordenado y, sobre todo, en este 2023 hemos culminado dos proyectos estratégicos que afianzan el compromiso de nuestro grupo con un modelo de negocio sostenible: el Centro Logístico en Guillena y el Centro de Actividades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Sevilla, único en Andalucía y gestionado por Fundación MAS», argumentó. De su lado, el viceconsejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, destacó que «el Gru-



Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules

#### ANUNCIO

Por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 28 de septiembre de 2023, se acordó la Aprobación del "Convenio Urbanístico 2023-0012 de fecha 29 de mayo de 2023, de ejecución y adaptación del convenio de planeamiento firmado el 17 de enero de 2017 entre el Ilmo. Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules y los propietarios de las fincas registrales 3549, 5881, 1243, 5468 Y 5222 de Alcalá de los Gazules", sometiendo el documento a un período de información pública de 30 días mediante la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Provincia, así como en uno de los periódicos de mayor circulación de la misma y en la sede electrónica de este Ayuntamiento: www.alcaladelosgazules.es.

Durante este plazo, quedará el expediente de manifiesto en el Departamento de Urbanismo y a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, en horario de atención al público, de 9 a 13,30h horas, pudiendo los interesados formular las alegaciones, sugerencias y alternativas que estimen pertinentes y oportunas.

> En Alcalá de los Gazules, 8 de marzo de 2024 Fdo.: Javier Pizarro Ruiz



El Grupo MAS presentó ayer su Memoria de Sostenibilidad y entregó su III Premio Iniciativa Sostenible // MANUEL GÓMEZ

po MAS es un claro ejemplo de compromiso medioambiental» y aseguró que así lo refrenda su estrategia de sostenibilidad o su programa 'Cero impacto', entre otras acciones. Arjona subravó que las compañías «son vitales para luchar contra el cambio climático y avanzar hacia un modelo más sostenible y que, precisamente desde esta empresa familiar, se han modificado los procesos productivos e instalaciones para contribuir a esa sostenibilidad». «Ha sido capaz de combinar la sostenibilidad de las actividades con la rentabilidad económica», apuntó el viceconsejero.

#### Presente en 80 municipios

Esta firma andaluza está presente en 80 municipios de Andalucía y Extremadura, comunidad en la que entró hace siete años. En estos momentos, ha alcanzado los 4.000 empleados tras sumar 300 en el último año, con un 94% de carácter indefinido, una presencia femenina del 56% y casi el 100% con residencia en la misma localidad. Además, el presidente de la firma anunció la creación de 400 nuevos puestos de trabajo a lo largo de 2024. En la última vuelta al calendario, la compañía ha celebrado su 50 aniversario y ha repartido 3,7 millones de euros de incentivo y ha aprobado una subida salarial del 8%.

Por otro lado, la compañía andaluza continúa reforzando su compromiso con la formación y la mejora de la empleabilidad en Andalucía y Extremadura, a través de un plan de formación interno con más de 31.656 horas, para el desarrollo del talento de sus equipos, y de programas de becas como los Cursos con Compromiso de Contratación, en colaboración con la Junta de Andalucía y el SEPE, o la Formación Profesional Dual, junto con la Fundación Bertelsmann. Además, la Fundación MAS ha impulsado de los prograPremios a Azucarera y Deoleo

El Grupo MAS reconoció también con su Premio Iniciativa Sostenible a las firmas Azucarera y Deoleo. En concreto, la primera fue premiada por su proyecto 'Creando valor con nuestros remolacheros en Andalucía'. Por su parte, el líder mundial del aceite de oliva fue galardonado por 'Trazabilidad y producción sostenible Maestros de Hojiblanca'. Es un distintivo que va por su tercera edición y que reconoce a proveedores de alcance nacional o multinacional del Grupo que realizan iniciativas con un impacto local positivo en Andalucía o Extremadura y también para proveedores andaluces o extremeños que generen un impacto positivo en su entorno.

mas propios como Impulso Talento Joven o las Becas de Inglés. En sus 14 años de vida, Fundación MAS ha concedido más de 1.250 becas a jóvenes de Andalucía y Extremadura. Asimismo, la Fundación ha centrado también sus esfuerzos en la ayuda a los colectivos en más desfavorecidos, impulsando campañas de obra social como '100.000 kilos de ilusión', con la que ayudan a más de 7.000 familias andaluzas y extremeñas, y acciones llevadas a cabo en colaboración con más de 160 entidades sociales como Andex, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), SOS Ángel de la Guardia, la Asociación RedMadre de Sevilla o la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, entre otras.

De su lado, la inauguración de su nuevo centro logístico en Guillenaha permitido a la compañía duplicar su capacidad logística con 46.000 metros cuadrados y movilizar 50 millones de cajas al año.

#### SECTOR ELÉCTRICO

# Iberdrola dispara beneficios por la venta de varios activos en México

MADRID

Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 2.760 millones en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 85,8% con respecto a los 1.485 millones del mismo periodo de 2023, impulsado por las plusvalías millonarias registradas con la venta de activos en México (doce centrales de generación de ciclo combinado y un parque eólico) cerrada en febrero.

Esta operación de venta de activos en México, que aporta 5.437 millones de euros de caja, representó una contribución extraordinaria de 1.165 millones de euros en su beneficio neto. Además, Iberdrola tuvo un impacto positivo de 238 millones de euros por su recuperación del déficit en el negocio comercial del Reino Unido. Excluyendo estas partidas recurrentes, el beneficio neto de la energética creció un 28% en el periodo.

Como informó ayer la eléctrica, durante el primer trimestre el resultado bruto de explotación (ebitda) se situó en los 5.857 millones de euros, un 44,1% más que en el mismo periodo del año pasado.

ABC JUEVES, 25 DE ABRIL DE 2024

IBEX 35 11.027,80 Año: 9,16% **FTSE 100** 

**CAC 40** 

DOW JONES

8.040,38 3,97% 8.091,86 38.460,92 Año: 2,01 %

MADRID

**FTSE MIB** 34.271,12

DAX

NASDAQ 100

EURO STOXX 50

FTSE LATIBEX

NIKKEI 38.460,08 Año: 14,93%

S&P 500 5.071,63

| т | $\mathbf{r}$ | г | X | -   | _ |
|---|--------------|---|---|-----|---|
|   | ыс           | - | x | - 4 | - |
|   |              |   |   |     |   |

| VALOR           | CIERRE  | VAR.<br>AYER | VAR.<br>AÑO | MAX.<br>DIA | MIN.<br>DIA | RENTAB.<br>DIVID. % | PER.   |
|-----------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------|
| Acciona         | 107,400 | -1,20        | -19,43      | 109,00      | 106,90      | 4,20                | 12,26  |
| Acciona Energía | 18,94   | -2,32        | -32,55      | 19,39       | 18,82       | 3,70                | 17,06  |
| Acerinox        | 10,030  | 1,52         | -5,87       | 10,11       | 9,92        | 3,09                | 6,45   |
| ACS             | 38,360  | -0,31        | -4,48       | 38,70       | 38,22       | 0,13                | 12,31  |
| Aena            | 175,700 | -0,06        | 7,07        | 177,80      | 174,40      | 4,36                | 13,38  |
| Amadeus         | 59,480  | 0,81         | -8,32       | 59,60       | 58,76       | 0,74                | 16,06  |
| ArcelorMittal   | 23,660  | 0,68         | -7,81       | 23,94       | 23,57       | 1,72                | 4,37   |
| B. Sabadell     | 1,506   | -0,89        | 35,31       | 1,54        | 1,49        | 1,99                | 7,23   |
| B. Santander    | 4,780   | 0,67         | 26,46       | 4,80        | 4,75        | 2,94                | 6,01   |
| Bankinter       | 7,270   | 0,08         | 25,43       | 7,32        | 7,23        | 9,97                | 8,15   |
| BBVA            | 10,550  | -1,03        | 28,25       | 10,71       | 10,46       | 5,21                | 7,17   |
| Caixabank       | 4,943   | -0,02        | 32,66       | 4,96        | 4,91        | 4,67                | 7,83   |
| Cellnex         | 31,060  | -2,45        | -12,90      | 31,80       | 31,00       | 0,18                | 285,02 |
| Enagas          | 13,810  | -0,50        | -9,53       | 13,85       | 13,70       | 12,51               | 16,26  |
| Endesa          | 17,110  | -0,73        | -7,31       | 17,21       | 17,03       | 12,19               | 9,83   |
| Ferrovial       | 34,340  | 0,41         | 4,00        | 34,50       | 34,10       | 1,25                | 35,62  |
| Fluidra         | 20,420  | 2,36         | 8,33        | 20,70       | 20,06       | 1,71                | 13,61  |
| Grifols-A       | 8,376   | -3,26        | -45,80      | 8,76        | 8,33        | -                   | 6,29   |
| Iberdrola       | 11,530  | -0,09        | -2,86       | 11,66       | 11,40       | 3,98                | 13,15  |
| Inditex         | 45,190  | -1,82        | 14,61       | 46,08       | 45,15       | 2,66                | 20,61  |
| Indra           | 18,360  | 0,99         | 31,14       | 18,45       | 18,20       | 1,36                | 9,78   |
| Inmob. Colonial | 5,490   | -0,81        | -16,18      | 5,54        | 5,48        | 4,55                | 15,76  |
| IAG             | 2,060   | 0,49         | 15,67       | 2,07        | 2,04        | -                   | 3,89   |
| Lab. Rovi       | 79,600  | -1,06        | 32,23       | 80,70       | 79,60       | 1,63                | 16,83  |
| Logista         | 25,440  | -0,47        | 3,92        | 25,68       | 25,44       | 7,27                | 10,42  |
| Mapfre          | 2,284   | 0,35         | 17,55       | 2,29        | 2,27        | 6,37                | 7,46   |
| Melia Hotels    | 7,435   | 1,50         | 24,75       | 7,45        | 7,29        | -                   | 11,85  |
| Merlin          | 10,340  | -0,96        | 2,78        | 10,50       | 10,23       | 4,27                | 14,52  |
| Naturgy         | 23,920  | 0,84         | -11,41      | 23,96       | 23,52       | 4,18                | 14,93  |
| Red Electrica   | 15,930  | -0,50        | 6,84        | 16,02       | 15,91       | 6,28                | 14,48  |
| Repsol          | 15,010  | -0,23        | 11,60       | 15,29       | 14,95       | 2,66                | 4,70   |
| Sacyr           | 3,382   | 0,12         | 8,19        | 3,41        | 3,376       | -                   | 12,31  |
| Solaria         | 9,855   | -0,10        | -47,04      | 9,94        | 9,71        | -                   | 9,11   |
| Telefonica      | 4,118   | -0,53        | 16,53       | 4,16        | 4,11        | 7,29                | 12,94  |
| Unicaja         | 1,149   | -0,43        | 29,10       | 1,16        | 1,14        | 4,33                | 6,84   |



### SUSCRÍBETE A ABC

Llama al 91 111 99 00 y encontraremos la oferta que mejor se adapte a ti.

#### + Los que más suben

| VALOR         | CIERRE | DIA (%) | AÑO (%) |
|---------------|--------|---------|---------|
| Arima         | 6,200  | 5,44    | -2,36   |
| Nyesa         | 0,0044 | 4,76    | -8,33   |
| Prosegur Cash | 0,521  | 4,72    | -2,98   |
| PharmaMar     | 28,420 | 2,97    | -30,82  |
| Fluidra       | 20,420 | 2,36    | 8,33    |
| Ence          | 3,464  | 2,30    | 22,32   |
| Naturhouse    | 1,670  | 2,14    | 3,09    |
| Renta Corp.   | 0,856  | 1,90    | 7,00    |
| Deoleo        | 0,221  | 1,84    | -3,07   |
| Audax         | 1,804  | 1,69    | 38,77   |

#### Evolución del Ibex 35

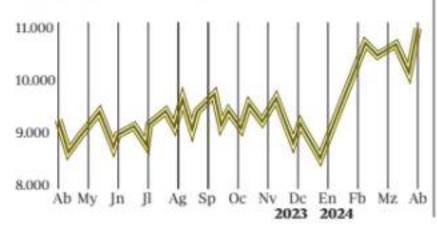

#### Los que más bajan

| VALOR           | CIERRE | DIA (%) | AÑO (%) |
|-----------------|--------|---------|---------|
| Lar España      | 6,840  | -11,05  | 11,22   |
| Pescanova       | 0,411  | -5,30   | 100,49  |
| Cevasa          | 5,850  | -4,10   | -2,50   |
| Inm. del Sur    | 7,200  | -4,00   | 2,86    |
| Montebalito     | 1,340  | -3,60   | -8,22   |
| OHLA            | 0,321  | -3,38   | -28,69  |
| Grifols A       | 8,376  | -3,26   | -45,80  |
| Grifols B       | 5,910  | -2,96   | -43,98  |
| Cellnex Telecom | 31,060 | -2,45   | -12,90  |
| Atrys           | 2,88   | -2,37   | -19,62  |

#### Mayores subidas y bajadas internacionales

| +           | PRECIO  | %     | _            | PRECI  | 0 %   |
|-------------|---------|-------|--------------|--------|-------|
| Eurostoxx 5 | 0       |       | Eurostoxx 50 | )      |       |
| Infineon    | 31,43   | 5,45  | Kering       | 326,15 | -6,87 |
| Kone        | 44,72   | 2,97  | ING          | 14,67  | -5,96 |
| Dow Jones   |         |       | Dow Jones    |        |       |
| Intel       | 34,745  | 1,36  | Home Depot   | 332,37 | -1,96 |
| Coca-Cola   | 61,37   | 1,20  | Walgreens    | 17,81  | -1,33 |
| Ftse 100    |         |       | Ftse 100     |        | /     |
| CRH         | 62,500  | 24,06 | Croda Intl   | 46,540 | -4,79 |
| Feuson      | 169,250 | 22,07 | Ocado        | 3,646  | -3,49 |

Oro 2.324,09\$ Gas natural 1,65\$ -8,77% 88,02 \$ -0,45% 0,08% Brent

#### Mercado continuo ÚLTIM. DÍA AÑO

VALOR

| VALOR<br>A. Dominguez      | ÚLTIM.<br>4,58                          | DÍA<br>0,00   | AÑO<br>-8,40                            |
|----------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| Aedas                      | 18,32                                   | -0,43         | 0,55                                    |
| Airbus                     | 163,16                                  | 1,34          | 16,24                                   |
| Airtificial                | 0,13                                    | 100000        | 0,62                                    |
| Alantra<br>Almirall        | 8,98<br>8,385                           |               | -0,47                                   |
| Amper                      | 0,09                                    | 300000        | 12,56                                   |
| AmRest                     | 5,99                                    | -0,17         | -2,92                                   |
| Aperam                     | 27,78                                   | 1,54          | -15,77                                  |
| Applus Services            | 11,44                                   | -0,87         | 14,40                                   |
| Arima                      | 6,20                                    | 5,44          | -2,36                                   |
| Atresmedia                 | 4,60                                    |               | 27,99                                   |
| Atrys                      | 2,88                                    | -2,37         | -41,93                                  |
| Audax                      | 1,80                                    | 1,69          | 38,77                                   |
| Azkoyen<br>Berkeley        | 6,14<br>0,22                            | -0,97<br>0,00 | -3,46<br>23,00                          |
| B. Riojanas                | 4,16                                    | 0,00          | -9.96                                   |
| Borges                     | 2,60                                    | 573 574 5     | 1,56                                    |
| Cevasa                     | 5,85                                    | -4,10         | -2,50                                   |
| Cie. Automotive            | 26,15                                   | 0,77          | 1,67                                    |
| Cl. Baviera                | 28,00                                   | -1,41         | 21,74                                   |
| Coca Cola                  | 64,70                                   | 0,00          | 7,12                                    |
| CAF                        |                                         | -1,09         | -2,91                                   |
| C. Alba<br>Deoleo          | 10.50                                   | 0,10          | -3,07                                   |
| Dia                        |                                         |               | 9,32                                    |
| Duro Felguera              |                                         | and the same  | -15,49                                  |
| Ebro Foods                 |                                         | -0,63         |                                         |
| Ecoener                    |                                         |               | -10,38                                  |
| Edreams                    | 6,21                                    | 0,16          | -19,04                                  |
| Elecnor                    | 20,80                                   | 1,22          | 6,39                                    |
| Ence                       | 3,46                                    | 2,30          | 22,32                                   |
| Ercros                     | 12000                                   | 100           | 33,71                                   |
| Faes Farma                 |                                         |               | 3,64                                    |
| FCC                        | - Distance of                           |               | -13,05                                  |
| GAM<br>Gestamp             |                                         |               | 10,59                                   |
| G. Dominion                | 40.00                                   |               | -0,30                                   |
| Grenergy                   | V - 3 - 1 1 1                           |               | -23,19                                  |
| Grifols B                  | 5,91                                    | -2,96         | -43,98                                  |
| G. San José                | 4,08                                    | 0.99          | 17,92                                   |
| G. Catalana O.             | 35,60                                   | 0,42          | 15,21                                   |
| lberpapel                  | 100000                                  | 7/3/33        | 6,67                                    |
| inm. del Sur               |                                         |               | 2,86                                    |
| Lab. Reig Jofre            | 3223                                    |               | 12,00                                   |
| Lar España<br>Libertas 7   |                                         |               | 20,59                                   |
| Línea Directa              | SANSTREET                               | 0,31          | 100000000000000000000000000000000000000 |
| Lingotes                   |                                         |               | 9,48                                    |
| Metrovacesa                | 8,28                                    | 1,10          | 2,48                                    |
| Miquel y Costas            | 11,35                                   | -0,44         | -3,65                                   |
| Montebalito                | 1,34                                    | -3,60         | -8,22                                   |
| Naturhouse                 |                                         |               | 3,09                                    |
| Neinor                     | 100000000000000000000000000000000000000 | 30/2/2011     | -1,52                                   |
| NH Hoteles<br>Nicol Correa |                                         | 0,96          |                                         |
| Nextil                     | militars.                               | 0.000         | 7,08<br>-9,47                           |
| Nyesa                      |                                         |               | -8,33                                   |
| OHLA                       | -0.000.000                              | 200           | -28,69                                  |
| Oryzon                     | 2,02                                    | -0,49         | 6,99                                    |
| Pescanova                  | 0,41                                    | -5,30         | 100,49                                  |
| PharmaMar                  | 28,42                                   | 2,97          | -30,82                                  |
| Prim                       | 100000000000000000000000000000000000000 | 900000        | -2,39                                   |
| Prisa                      |                                         |               | 18,28                                   |
| Prosegur Cook              | 51101550                                | 1720345       | -6,82                                   |
| Prosegur Cash<br>Realia    |                                         | -0.49         | -2,98<br>-3,77                          |
| Renta 4                    | 10,20                                   |               | -                                       |
| Renta Corp.                |                                         | 1,90          | 7.00                                    |
| Soltec                     |                                         |               | -36,96                                  |
| Squirrel                   | 1000                                    | 1,33          | 2,01                                    |
| Гalgo                      | 4,40                                    | 0,00          | 0,23                                    |
| Γ. Reunidas                |                                         | 0,81          | 11,62                                   |
| Tubacex                    | 3,29                                    | 0.0000000     | -6,14                                   |
| Tubos Reunidos             | 0,65                                    |               | 1,40                                    |
| Urbas                      | 0.00                                    |               | -4,65                                   |
| Vidrala<br>Viscofan        | 97,40                                   | E STATE OF    | 3,84<br>12,87                           |
| Vocento                    | 0,81                                    |               | 47,27                                   |
|                            |                                         | 10,00         |                                         |

| Precio de la electi | ricidad      |
|---------------------|--------------|
| Mercado mayorista   | MEDIA DIARIA |
| 25/4/2024           | 38.60 €/MWh  |

#### Cifras económicas

|           | IPC  | PIB  | PARO  | TIPOS |
|-----------|------|------|-------|-------|
| España    | 3,20 | 2,00 | 11,60 | 4,50  |
| Zona euro | 2,60 | 0,10 | 7,60  | 4,50  |
| EEUU      | 3,20 | 3,10 | 3,90  | 5,25  |
| Japón     | 2,80 | 1,60 | 2,40  | -0,10 |
| Suiza     | 1,70 | 0,60 | 4,10  | 1,50  |
| Canadá    | 2,80 | 1,00 | 5,80  | 5,00  |

#### Divisas

| Valor de             | 1 euro  |
|----------------------|---------|
| Dólares USA          | 1,069   |
| Libras esterlinas    | 0,859   |
| Francos suizos       | 0,977   |
| Yenes japoneses      | 165,760 |
| Yuanes chinos        | 7,743   |
| Forint húngaros      | 393,844 |
| Dólares canadienses  | 1,466   |
| Coronas noruegas     | 11,751  |
| Coronas checas       | 25,247  |
| Pesos argentinos     | 933,506 |
| Dólares australianos | 1,647   |
| Coronas suecas       | 7,457   |
| Zloty Polaco         | 4,333   |
| Dólar Neozelandés    | 1,804   |
| Dolar Singapur       | 1,456   |
| Rand Sudafricano     | 20,555  |
| Rublos rusos         | 98,620  |

| Euribo   | Г      |          |           |
|----------|--------|----------|-----------|
| VALOR    | ÚLTIMO | ANTERIOR | DIE PTOS. |
| A1dia    | 3,908  | 3,91     | -0,002    |
| 1 mes    | 3,815  | 3,819    | -0,004    |
| 12 meses | 3,718  | 3,734    | -0,016    |

#### Renta fija española

| Interés<br>medio |        |                    | nterés<br>medio |
|------------------|--------|--------------------|-----------------|
| Últimas subastas |        | Letras a 12 meses  | 2,986%          |
| Letras a 3 meses | 3,621% | Bonos a 3 años     | 2,848%          |
| Letras a 6 meses | 3,507% | Bonos a 5 años     | 3,251%          |
| Letras a 9 meses | 3,423% | Obligac. a 10 años | 3,679%          |
|                  |        |                    |                 |

| Mercado secundario | Rent. (%) | Var. día (%) |
|--------------------|-----------|--------------|
| Bono alemán        | 2,58      | 3,05         |
| Bono español       | 3,38      | 3,21         |
| Prima de riesgo    | 79,55     | 3,72         |

#### **EMPRESAS EN BREVE**

#### Gucci se desploma en Bolsa casi un 7% tras sus resultados trimestrales

El gigante francés del lujo propietario de Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga y Bottega Veneta -entre otras-, Kering, ha comenzado a sufrir las «consecuencias de la debilidad del mercado chino». Sus acciones se desplomaron ayer un 6,87% a cierre de sesión, llegando a caer a lo largo del día un 10%, tras la publicación de sus resultados. Desde principios de año, la compañía acumula un descenso del 19%. La empresa registró en el primer trimestre del ejercicio unos ingresos de unos 5.500 millones de euros, cifra un 11% menor a la del año pasado. Además, advirtió que, de cara a los próximos meses, las previsiones son peores. En concreto apuntan a un hundimiento de los beneficios para los primeros seis meses del año de entre un 40% y un 45%. Estos malos resultados, según el analista de mercados en Francia de eToro, Antoine Fraysse-Soulier, se deben «al comportamiento de los ingresos de la marca emblemática del grupo, Gucci, que bajaron un 20,5% entre enero y marzo hasta los 2.079 millones de euros por la ralentización de China».

B. MARTÍNEZ MINGO MADRID

# A TikTok le quedan 270 días para salir de **Estados Unidos**

▶Joe Biden firmó ayer la ley que veta la red social, salvo que en los próximos nueve meses China se desvincule y la ceda a una empresa estadounidense

DAVID ALANDETE WASHINGTON

esde que el presidente Joe Biden promulgó la nueva ley relativa a la Seguridad Nacional de Estados Unidos, la empresa china ByteDance tiene 270 días para vender TikTok. Si no cumple con ese requisito, el 19 de enero esa popular red social de vídeos, con 170 millones de usuarios registrados en el país, quedará prohibida en EE.UU. Si la empresa pide una prórroga, podría contar con otros 90 días, es decir, que el veto final podría caer, si Biden en persona lo autoriza, en aproximadamente un año.

A efectos prácticos, lo que eso supone es que la aplicación desaparecería de la tienda de aplicaciones de Android y del iPhone en Estados Unidos. Ambas son controladas por empresas norteamericanas, Google y Apple, respectivamente, y se enfrentarían a multas si no acatan la decisión del Gobierno. De ese modo, los usuarios de teléfono no podrían acceder a actualizaciones, y poco a poco la aplicación quedaría desfasada. En ningún caso desaparecería de forma automática de los teléfonos donde ha sido ya instalada.

Esta ley -aprobada por la Cámara de Representantes el sábado, respaldada por el Senado el martes y promulgada por Biden apenas un día después- está diseñada específicamente para impedir que los datos personales de usuarios estadounidenses sean transferidos a países adversarios como China. En concreto, el texto legal define «aplicaciones controladas por adversarios extranjeros» como aquellas que sean operadas directa o indirectamente por empresas vinculadas a los regímenes de Corea del Norte, China, Rusia e Irán. La ley detalla además cuáles son los datos sensibles. Entre estos se incluyen la localización geográfica precisa, comunicaciones privadas y la información financiera.

ByteDance, la matriz de TikTok, ha anunciado que llevará esta decisión a los tribunales, lo que hace prever una batalla legal bastante dilatada. La única opción que le da EE.UU. es que ven-

da la red social a otra entidad que el presidente determine que no supone un riesgo de seguridad, y de un modo en que no haya vínculo alguno con China. Según dijo la empresa en un comunicado «es lamentable que el legislativo esté utilizando el pretexto de la asistencia extranjera y humanitaria para impulsar una vez más un proyecto de ley de prohibición que pisotearía los derechos de libre expresión de 170 millones de estadounidenses».

Efectivamente, los diputados ligaron una serie de votos el pasado sábado 20 de abril, y este veto fue aprobado junto a las ayudas a Ucrania, Israel y Taiwan, entre otros asuntos de política exterior, incluida la ayuda humanitaria a la franja de Gaza. ByteDance alega en sus informes que TikTok es un instrumento de negocio de siete millones de empresas y emprendedores de EE.UU., que entre todos generan unos ingresos de 24.000 millones anuales en publicidad.

Esta ley dirigida contra TikTok ha logrado un apoyo bipartidista. La mayoría de republicanos y demócratas se ha unido al considerar que representa una amenaza para la seguridad nacio-

### La red social retira en Europa la 'app' más adictiva

En Europa ByteDance ha decidido suspender de manera voluntaria las funciones de recompensa de TikTok Lite para colaborar con la Comisión Europea, que investiga si la 'app' cumple con sus obligaciones de transparencia y protección de los menores de edad.

TikTok Lite es una extensión de TikTok que anima a los usuarios de la red social a ver vídeos e interactuar con ellos con un sistema de puntos y recompensas que en Europa se veía con muchos recelos por su adicción y toxicidad



Una mujer muestra en su teléfono móvil la aplicación TikTok // AFP

nal estadounidense. Las votaciones así lo reflejan: 360 votos favorables de 435 en la Cámara de Representantes y 79 de 100 en el Senado.

El senador republicano Marco Rubio, uno de los mayores defensores de este veto, explica sus motivaciones de este modo: «Durante años, hemos permitido que el Partido Comunista chino controle una de las aplicaciones más populares en América. Eso es una falta de preparación peligrosa, pero afortunadamente estamos despertando ante la amenaza que representan las empresas controladas por China para EE.UU. Debemos actuar más rápidamente en el futuro cuando nos enfrentemos a amenazas similares, porque China no se rendirá».

La Casa Blanca, por su parte, prefiere no hablar de prohibición, sino de desinversión. La portavoz de la presidencia, Karine Jean-Pierre, asegura: «Hay que ser muy claros, no es una prohibición; es una desinversión. Esto garantizaría que la propiedad de estas aplicaciones no esté en manos de aquellos que puedan explotarlas y hacernos daño».

Ese consenso bipartidista no significa, sin embargo, unanimidad. Una serie de diputados y senadores más en la línea libertaria, a derecha e izquierda,

han denunciado este veto y advierten de que China podría responder del mismo modo, aumentando la prohibición de aplicaciones y sistemas operativos en EE.UU. De puertas para dentro, la dictadura comunista ya impone restricciones y todo tipo de censuras a sus usuarios, y siempre favorece el uso de programas que hayan sido diseñados en China y cuyos servidores se alojen

Rand Paul, republicano de Kentucky, denunció en el Senado el martes que el proyecto de ley «violaría los derechos de la Primera Enmienda» de los usuarios de TikTok y «daría al gobierno el poder de forzar la venta de otras compañías». La Primera Enmienda de la Constitución es la que regula la libertad de expresión en EE.UU.

Este no es el primer intento de prohibir TikTok si sigue siendo controlado por China. Ya lo planteó Donald Trump en 2019, pero su partido no se decidió a promulgar el veto entonces. Una primera ley al respecto, que daba plazos más breves, fue aprobada en enero y quedó bloqueada en el Senado.

China se ha opuesto a la venta de TikTok, y de todos modos faltaría encontrarle un comprador que este dispuesto a pagar los miles de millones que puede costar la aplicación.

ABC JUEVES, 25 DE ABRIL DE 2024 SOCIEDAD

# Fracasa la última oportunidad para cubrir plazas de médicos de familia

La ronda extraordinaria del MIR deja 246 vacantes, la mayor cifra de la historia

#### ELENA CALVO MADRID

La semana pasada terminaba la adjudicación de las plazas MIR con un récord de puestos vacantes de médicos de familia, 459, el peor dato de la historia. Ayer, tras llegar a su fin la convocatoria extraordinaria, los datos tampoco fueron nada buenos para la especialidad: 246 plazas quedan desiertas, casi el doble que el año pasado, cuando fueron 131.

Así, tras finalizar el proceso ha quedado vacante uno de cada diez puestos, casi el 10 por ciento de las plazas ofertadas, que este año han sido 2.492, la mayor cifra de la historia. Medicina familiar y comunitaria era además la especialidad que contaba con mayor oferta. Aun así, la falta de facultativos de Atención Primaria no se paliará, que era el principal objetivo de ese incremento de plazas.

#### Cambios en el MIR

La ministra de Sanidad, Mónica García, confiaba el pasado martes en que con la convocatoria extraordinaria se adjudicaran todas las plazas vacantes, pero no ha sido así, y el ministerio ya plantea cambios en el MIR para acabar con esta situación. Recientemente, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, se refería a que «habrá que evaluar los cambios a llevar a cabo en los procesos de oferta y elección de plaza» teniendo en cuenta «las condiciones al terminar las especialidades» así como «algunos elementos demográficos».

En la convocatoria extraordinaria del MIR se han adjudicado un total de 227 plazas de las 473 que quedaban vacan-

#### Retribuciones sin guardias de médicos residentes y con plaza en propiedad de 2023

Salarios brutos anuales en euros

- Médico residente de primer año
- Médico de Atención Primaria con plaza en propiedad, con dedicación exclusiva y 5 trienios reconocidos
- Médico de Atención Primaria con plaza en propiedad, con dedicación exclusiva y 10 trienios reconocidos

|                    | Residente 1 <sup>er</sup> año | Médico tipo 3 | Médico tipo 4 |
|--------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| Andalucía          | 17.941                        | 61.089        | 71.334        |
| Aragón             | 18.036                        | 63.636        | 70.228        |
| Asturias           | 17.050                        | 61.973        | 71.504        |
| Baleares           | 19.841                        | 60.596        | 69.852        |
| Canarias           | 20.306                        | 61.821        | 68.826        |
| Cantabria          | 17.941                        | 62.237        | 72.140        |
| Castilla y León    | 17.942                        | 60.491        | 70.754        |
| Castilla-La Mancha | 17.050                        | 60.089        | 70.314        |
| Cataluña           | 19.551                        | 59.221        | 70.025        |
| Extremadura        | 17.351                        | 62.103        | 70.999        |
| Galicia            | 18.591                        | 64.463        | 74.440        |
| Madrid             | 19.835                        | 67.221        | 77.132        |
| Murcia             | 19.164                        | 72.553        | 83.333        |
| Navarra            | 18.036                        | 68.788        | 81.336        |
| País Vasco         | 18.313                        | 66.960        | 76.861        |
| La Rioja           | 17.050                        | 63.584        | 72.943        |
| Com. Valenciana    | 19.526                        | 62.045        | 72.508        |
| Ceuta y Melilla    | 29.328                        | 78.416        | 92.323        |
| Media España       | 18.443                        | 63.463        | 73.208        |

Fuente: Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada

tes. Además de las de Medicina de Familia, había 125 puestos libres de Medicina del Trabajo y 122 de Medicina Preventiva y Salud Pública que sí han sido elegidas, de manera que solo han quedado libres las de médicos de familia.

El sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) denuncia que las plazas desiertas suponen un récord histórico. Lo achacan a varias causas: el exceso de la carga de trabajo en Atención Primaria, la falta de reconocimiento de la especialidad y la falta de incentivos, así como al sistema de elección telemática que impide

conocer en tiempo real las plazas libres. Por ello, el sindicato reclama una reunión urgente al Ministerio de Sanidad para tratar el asunto de forma monográfica y regresar a la elección de plazas en tiempo real. CSIF también propone diseñas incentivos económicos

Los médicos de familia insisten en que aumentar las plazas MIR no acaba con el problema, como ha quedado demostrado

por ocupar plazas de difícil cobertura, por carga asistencial y burocrática excesiva, por la lejanía de centros hospitalarios y por exceso guardias.

Pero las principales sociedades de médicos de Atención Primaria también están descontentos con la situación y creen que «hay que prestar atención» a la especialidad para que el desastre no vaya a más. Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), considera que no se puede abordar el problema de la misma forma que en los años anteriores porque si no, no cambiará. Se refiere, entre otras cosas, al empeño por aumentar las plazas que se ofertan en lugar de optar por otras vías como mejorar las condiciones de los facultativos. «El problema no es la falta de plazas, en este momento tenemos un número que se oferta más que suficiente, pero no puede ser la única medida», reclama en conversación con ABC.

Rodríguez Ledo ve imprescindible que se potencie la Atención Primaria en las universidades, con una formación real en Medicina de Familia, algo que, asegura, a día de hoy no ocurre. También consideras que hay que pensar en las necesidades actuales de los jóvenes, hacerles la profesión atractiva. «O invertimos en todo y abordamos el problema en su totalidad o esto son parches que no sirven para nada más», remarca. Aun así, destaca que Medicina de familia «sigue siendo la especialidad más elegida».

Algo más optimista se muestra Rafael Micó, vicepresidente primero de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), que cree que la situación «no es peor que la del año pasado». Pero insiste en que se debe «cuidar la especialidad». «Hay que reflexionar sobre cómo podemos cuidarla más, con más tiempo para la investigación, formación y conciliación familiar», apunta, y no olvida la necesidad de poner el foco en las zonas rurales, las «más preocupantes» por la falta de profesionales. Aumentar las plazas, opina, no es suficiente si no se acompaña de condiciones laborales adecuadas. «Hay un maltrato y hay que corregirlo. Los diagnósticos están hechos y las soluciones sobre la mesa. Solo hay que aplicarlas», concluye.

#### **CANARIAS ES LA QUE MEJOR REMUNERA A LOS MIR**

### Madrid, Murcia y Navarra, las que más pagan a sus facultativos

E. CALVO MADRID

Madrid, Cantabria, Canarias, Comunidad Valenciana y Melilla agotaron sus plazas de medicina de familia ya en la convocatoria ordinaria del MIR. Ayer se sumaron Castilla-La Mancha, Murcia y Ceuta. Son, en algunos casos, las que más pagan tanto a sus residentes como a los médicos que tienen plaza en propiedad, como se muestra en el gráfico que acompaña a esta información con datos del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, que analiza de forma recurrente las condiciones de los profesionales.

En el caso de los salarios de los residentes de primer año en 2023 es Canarias la comunidad que encabeza la lista, con 20.306 euros brutos anuales. Hay que tener en cuenta que estos datos no recogen las subidas que hubo a finales del año pasado y principios de 2024. Tampoco se tiene en cuenta a Ceuta y Melilla para calcular la media española, que es de 18.443 euros, pues tienen circunstancias especiales, como un complemento de residencia, que desviarían los datos de la realidad nacional. Baleares y Madrid siguen la relación, con 19.841 y 19.835, respectivamente. Estas cantidades no recogen las guardias, que suponen cuantías importantes en muchas ocasiones.

#### Médicos con plaza

Sin embargo, se presupone que a la hora de escoger plaza y especialidad los residentes miran también por su futuro y por las condiciones laborales. Los datos estiman lo que cobran los médicos con plaza en propiedad que trabajan en Atención Primaria en las distintas comunidades. Para un facultativo en estas condiciones, con dedicación exclusiva y al que le corresponden cinco trienios -complemento salarial por cada tres años de trabajoes Murcia la que más paga, con 72.553 euros brutos anuales (sin guardias). Le siguen Navarra (68.788 euros) y Madrid (67.221). Navarra sin embargo no ha logrado agotar sus plazas, pues tras la convocatoria extraordinaria han quedado siete desiertas. Estas tres regiones con también las que mayores retribuciones dan a sus facultativos cuando estos alcanzan un nivel profesional mayor, con diez trienios.

Por el contrario, las que menos pagan a los médicos más experimentados son Canarias, Baleares y Catalu50 SOCIEDAD

#### GESTORA DEL FONDO GENERAL DE GARANTÍA DE INVERSIONES, S.A.

La Gestora del Fondo General de Garantía de Inversiones, S.A., en cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 del Real Decreto 948/2001, de 3 de agosto, sobre Sistemas de Indemnización de los Inversores, informa del cese de la cobertura del Fondo General de Garantía de Inversiones ("FOGAIN"), respecto de las sociedades que se detallan.

Dicho cese en la cobertura del FOGAIN, se ha producido desde el momento en que cada entidad ha perdido la condición de entidad adherida al FOGAIN.

Entidades que han causado Baja en el FOGAIN:

- Beka Values, Agencia de Valores, S.A.
- Ninety Nine Financial Markets, S.V., S.A.U.
- All Trading Europe Assets & Markets, S.V., S.A.

Entidades que causan Baja en el FOGAIN, pero en las que se ha producido una cesión de actividad fruto de la cual la entidad resultante de la cesión, está cubierta por el propio FOGAIN o por otro Fondo de Garantía, nacional o extranjero:

- GBS Finanzas Investcapital, A.V., S.A
- Finanbest Inversiones Inteligentes, A.V., S.A.
- Singular Asset Management, S.G.I.I.C, S.A
- Bankoa Gestión, S.G.I.I.C., S.A.
- March Asset Investments, S.G.I.I.C., S.A.U.
- JP Morgan Gestión, S.G.I.I.C, S.A.
- 360 Cora, S.G.I.I.C., S.A.

Este cese de la cobertura se ha producido como consecuencia de la baja o renuncia de la sociedad a la condición de empresa de servicios de inversión o la modificación del programa de actividades en caso de S.G.I.I.C., al objeto de suprimir la actividad de prestación de servicios de inversión. Esta circunstancia, implica la perdida de la condición de entidad adherida al FOGAIN.

En Madrid, a 22 de abril de 2024.

- El Director General
- D. Ignacio Santillán Fraile

#### FE DE ERRATAS VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A INFORMA

Por un error tipográfico en nuestro folleto "Rutas Culturales 2.024 para personas mayores de la Comunidad de Madrid" en pag 168 "Florencia" el precio es de 850€ (en lugar de 835€) y en pag 158 "Viena" informamos que se tendrán que abonar en la agencia 60€ en concepto de tasas turísticas y de servicio.

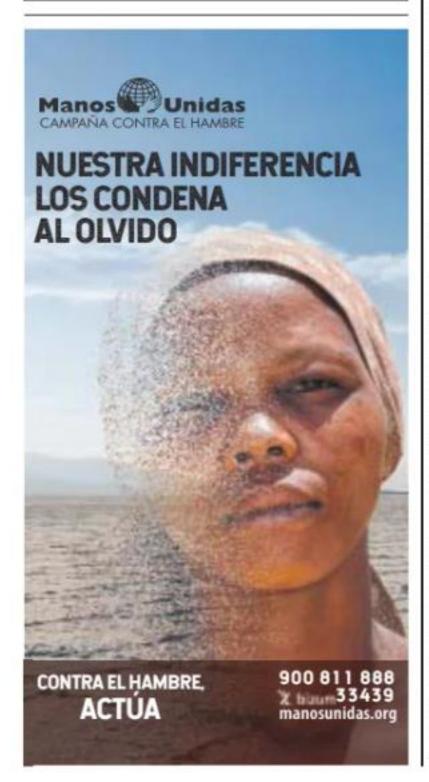

# Denuncian que la ley Trans permite a los maltratadores acosar a sus ex

Trece organizaciones feministas llevan ante la ONU las lagunas detectadas en la norma

#### E. MONTAÑÉS

La norma apareció en el Boletín Oficial del Estado el 1 de marzo de 2023 y al día siguiente alguna oficina del Registro Civil, como la de la calle Pradillo de Madrid, tuvo más afluencia de la habitual. Eran principalmente hombres adultos que querían cambiar de sexo. A voluntad, sin mayor requisito, un mayor de edad puede hacerlo. El 10 de marzo la entonces ministra Irene Montero decía en la sede de Naciones Unidas en Nueva York que «no había divisiones» en torno a su «agenda feminista». Las había y no mínimas.

Desde esa fecha señalada que sí fue importante para el colectivo de transexuales en España, pocos datos han trascendido que sirvan para componer una 
foto real de lo que ha sucedido en este 
primer año de ley. A la pregunta de un 
informador en un acto fuera de la agenda del ministerio en Valladolid, la titular de Igualdad, Ana Redondo, dio una 
cifra aislada. Se han producido 5.100 
«cambios de género» en ese primer año 
de ley, dijo el pasado 7 de marzo. No hubo 
desglose por sexo, edad o autonomía.

Trece días después, la titular socialista ponía sordina en los pasillos del Congreso al escándalo denunciado por la Consejería madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales: seis maltratadores habían cambiado su sexo registral y al menos tres se habían colado por las evidentes rendijas que deja la ley. La intención que sospechaban los trabajadores de centros de atención a víctimas de violencia machista era que lo habían hecho con la única intención de acercarse a sus exparejas. Y violentarlas. Redondo garantizó que se investigará, aunque objetó que «no se puede hacer causa de unos casos aislados».

Ayer fueron algunas entidades que se dedican a la atención directa de mujeres maltratadas, amén de otras de corte político o jurídico, las que se dirigieron por carta a la relatora especial de la ONU sobre Violencia contra las Mujeres y las Niñas, la jordana Reem Alsalem, para decirle que la norma está permitiendo eludir la ley de violencia de género (ley 1/2004). Denuncian «el oscurantismo» del Gobierno y le cuentan a Alsalem las grietas detectadas en la norma. Como las siguientes:

#### Cárceles

No es la primera carta que envían a Alsalem organizaciones feministas españolas como Mujeres Juristas Themis, Contra el Borrado, la Asociación Española de Feministas Socialistas, desgajada del PSOE en 2022, la Fundación Mujeres y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales. Anteriormente 60 plataformas españolas se unieron a las de 17 países para protestar por el nombramiento de una embajadora trans como representante del Reino Unido.

Entre las firmantes de esta segunda carta se encuentra la Federación de Mujeres Progresistas que aver por la tarde se reunió con el titular de Interior. Fernando Grande-Marlaska. De Interior se quejan ante la ONU que no ha facilitado el impacto de la norma en ámbitos tan delicados como el penitenciario. El pasado verano, tras la fiebre detectada por el cambio de sexo entre los reos y algunos incidentes derivados, Instituciones Penitenciarias rebajó ese furor y señaló que desde la entrada en vigor de la ley solo había cuatro presos más en los 81 penales nacionales que lo habían solicitado. Eran 79 en febrero, 83 en septiembre.

En su carta las trece organizaciones escriben: «Estamos documentando la variada casuística que demuestra cómo la autodeterminación registral de sexo está sirviendo a varones maltratadores sentenciados y otros delincuentes para vulnerar los derechos, libertades y seguridad de mujeres víctimas de violencia de género y mujeres presas en contextos de alto riesgo, inseguridad y hermetismo».

A pesar de que han solicitado a los ministerios de Justicia e Interior datos que permitan «conocer la situación real generada por el ficcionado jurídico del sexo registral», censuran que estos departamentos mantienen una opacidad «contraria al derecho al acceso a la información pública». Se

ignora el resultado de la ley en el ámbito penitenciario, pero también en otros como el educativo y sanitario, por ejemplo.

#### **Agresiones**

Para estas asociaciones, ahora es demasiado fácil dejar al descubierto a las mujeres. La ley Trans las desprotege, alegan. Y en consecuencia critican la tibia contestación ofrecida por Redondo al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, tras su alerta por el efecto perverso que estaba detectando: «Igualdad no da respuesta. En algunos de los casos identificados en Madrid hubo agresiones del hombre a la mujer y se produjeron después del cambio registral de sexo» de él. Los seis varones estaban registrados en el sistema policial de vigilancia VioGén. Las feministas creen que la ley Trans contradice la ley de Violencia de Género: una norma «desactiva a la otra».

#### **Oposiciones**

Mencionan en su misiva los 37 casos detectados en Ceuta de funcionarios que cambiaron de sexo para beneficiarse (en términos de discriminación positiva) de procesos de oposición y promociones internas. «Se han documentado casos de varones transidentificados que conservan su nombre de pila y aspecto y exigen participar como 'mujeres'» en esos concursos, detallan. Son policías y militares integrantes de la llamada asociación Trans No Normativos, que «se han amparado en esta norma para reclamar acceso a espacios de uso reservados para mujeres (baños, duchas, habitaciones y enfermerías en los acuartelamientos)».

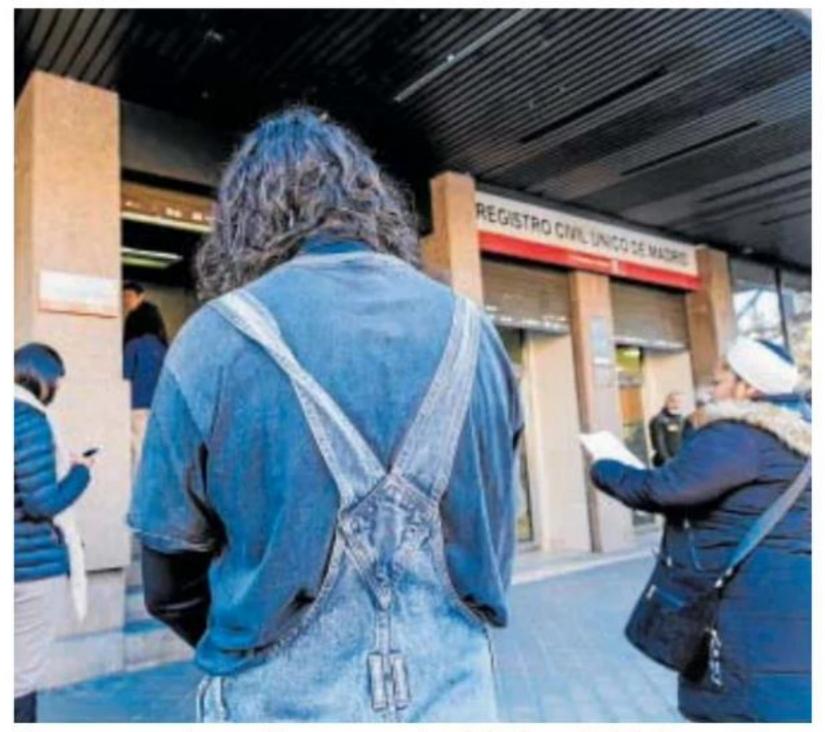

Una persona acude a cambiar su sexo registral el primer día de la ley, en 2023 // EP

ABC JUEVES, 25 DE ABRIL DE 2024

# Más polvo del Sahara que nunca

La intrusión de calima en España en invierno es ahora más frecuente e intensa. Detrás, un inusual sistema anticiclónico

ISABEL MIRANDA MADRID

Al principio, ver amanecer las pistas de esquí de España y de media Europa teñidas de color naranja parecía ciencia ficción. Pero en los últimos años, la llegada de polvo del Sahara comienza a sonar a 'déjà vu'. La calima colorea la nieve y el cielo, ensucia los coches y enrarece el aire. Solo este año ya se han producido tres intrusiones de aire africano. «Ha habido un aumento en la intensidad y frecuencia de tales episodios en los últimos años, lo que podría atribuirse potencialmente a cambios en los patrones de circulación atmosférica», avisaba hace unos días Mark Parrington, científico principal del Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus.

La configuración atmosférica que está detrás la da ahora un estudio liderado por el investigador Emilio Cuevas-Agulló, del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Junto con sus colegas, han analizado las tormentas de polvo sahariano producidas entre 2020 y 2022 y han comprobado que sí, efectivamente fueron mucho más frecuentes que en el periodo previo de 2003 a 2019, además de ser más intensas y más duraderas. Detrás, han comprobado, hay una actividad inusual de sistemas de alta presión.

«Las intrusiones de polvo en España son relativamente frecuentes, sobre todo en los meses de verano, cuando nos vemos afectados con mayor frecuencia por masas de aire cálido procedente del norte de África. Lo inusual es que ocurran en invierno», explica a ABC David Barriopedro, investigador del Instituto de Geociencias (IGEO-CSIC-UCM) y coautor del estudio.

Al estudiar la situación con datos datelitales y reanálisis atmosféricos, los investigadores detectaron dos configuraciones diferenciadas en la atmósfera vinculadas al fenómeno. En ambos casos estaba implicada la presencia de sistemas anticiclónicos (esos que, cuando te tocan 'encima', se asocian a cielos despejados y tiempo estable), pero eran dos tipos diferentes de sistema de alta presión y de ubicación geográfica

La primera de estas configuraciones, la más común, «está asociada con los sistemas de bloqueo, que son sistemas anticiclónicos en latitudes medias (típicamente sobre el centro-norte de Europa) que se encuentran perfectamente aislados de ma-

Los últimos inviernos se ha repetido la llegada de una dorsal subtropical que arrastra la calima y que antes no se solía dar tanto sas de aire subtropicales», dice el investigador del IGEO.

«En la segunda configuración (menos común en el registro histórico, pero relativamente frecuente en los últimos inviernos) el sistema anticiclónico presenta forma de cuña desde latitudes subtropicales y se denomina dorsal subtropical. Ocurre por tanto en latitudes más bajas que los bloqueos», explica Barriopedro.

#### Preguntas por resolver

¿Este cambio en el patrón en la circulación atmosférica es puntual o va a ser cada vez más frecuente? «Es pronto para responder a esa pregunta», puntualiza Barriopedro. El experto reconoce que desde 2020 ha habido más intrusiones de polvo en invierno, pero «no existen evidencias claras que nos permitan concluir que este fenómeno invernal será cada vez más frecuente».

Este cambio en el patrón podría responder a la variabilidad caótica propia del sistema (azar), o a la influencia de procesos lentos (como cambios en las temperaturas del océano) o una señal 'anticipada' de cambio climático.

«Para determinarlo, son necesarios más estudios multidisciplinares que contemplen todos los procesos y escalas implicados en la llegada de polvo a la Península», concluye el investigador.

#### CONTAMINACIÓN

### La Eurocámara aprueba normas más estrictas de calidad del aire para 2030

I. M. MADRID

La contaminación del aire causa 300.000 muertes prematuras en Europa cada año y la Comisión quería reducir las cifras. Ayer, la Eurocámara aprobó las nuevas normas para endurecer las reglas y el control de la calidad del aire en el territorio de la UE con límites más estrictos para los principales contaminantes (como las partículas finas o el dióxido de nitrógeno). Si se cumple la nueva normativa, la UE podría reducir este tipo de muertes prematuras en un 70% en los próximos diez años.

El acuerdo, que aún deben refrendar, salió adelante con 381 votos a favor, 225 en contra y 17 abstenciones. Endurece los valores límite para las partículas finas (PM2,5 y PM10), el dióxido de nitrógeno (NO<sub>2</sub>) y el dióxido de azufre (SO<sub>2</sub>), y establece normas específicas para cada uno de ellos, ya que la exposición a la contaminación atmosférica causa o agrava enfermedades como el cáncer de pulmón, las cardiopatías, el asma y la diabetes.

Los nuevos objetivos han sido fijados para homogeneizar la normativa de los diferentes países europeos y, además, para acercarse a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualizadas el año pasado. A partir de ahora se revisarán periódicamente.



Consigue tu oferta en oferplan.abcdesevilla.es









#### ENTRADAS FOREVER VAN GOGH

21€ 34€ 38%

Tras su éxito en Madrid, llega a Sevilla este magnífico espectáculo teatral sobre la vida del reconocido pintor Vincent Van Gogh que utiliza la inteligencia artificial y música compuesta por el artista Ara Malikian. iPromoción de lanzamiento!





# Joan Manuel Serrat: «Me siento bastante a gusto con lo que he sido»

El cantautor barcelonés fue reconocido ayer con el premio Princesa de Asturias de las Artes

DAVID MORÁN BARCELONA

n buen día para Joan Manuel Serrat (Barcelona, 1943), por aquello de empezar fuerte con el tópico. ¿O tal vez no? «En realidad esta mañana no sabía que hoy estaría aquí con vosotros, así que tenía otros planes más familiares», suelta de inicio, en broma pero quizá no tanto, el autor de 'Mediterráneo'. Sube en un par de saltos sorprendentemente ágiles al escenario de la sala que le han habilitado en la sede barcelonesa de la SGAE para atender a los periodistas y, alehop, empieza la función. Apenas habían pasado unas horas desde que recibió la llamada que le anunciaba como ganador del premio Princesa de Asturias de las Artes 2024.

Un bis inesperado en forma de premio mayor que, un par de años después de su retirada de los escenarios, le empareja con otros ilustres cantautores como Bob Dylan y Leonard Cohen, el primero en la categoría de Artes y en la de Letras el segundo. «Me alegra mucho que se premie a alguien por hacer canciones, pero también se ha reconocido a grandes arquitectos, a extraordinarias personas», sopesa Serrat, un tipo ocupado a pesar de su supuesto barbecho. «Hoy he ido a renovarme el carnet de conducir, luego al notario con mi hija, y luego a comer con la familia. Y ahora estoy aquí. Sigo vivo y eso implica hacer muchas cosas, algunas muy aburridas. Otras no tanto», explica.

#### Bisagra emocional

Serrat es, dijo ayer el jurado que decidió otorgarle el premio Princesa de Asturias de las Artes, bisagra emocional y cordón umbilical generacional. Un artista que «trasciende la música y se hace referente cívico, sumando a las letras de sus canciones la fuerza del himno colectivo con voluntad universal». Y sí, Serrat es todo eso y más. Es 'Fiesta' en la verbena, 'Una guitarra' sonando y llorando en el funeral y el nieto que pincha a traición 'La saeta' en un altavoz portátil durante el entierro de la abuela. Es, en fin, memoria y familia.

«En general, me siento bastante contento con mi vida. Me siento bastante a gusto con lo que he sido y con lo que espero que la vida me permita disfrutar», valora el exNoi del Poble Sec, escritor bañado por el Mediterráneo y cantor impulsado por la magia de sus viejos poetas. «Primer els amics arriben, quan els amics se'n van, sols queda una guitarra, per fer d'acompanyant», que canta en el estribillo de 'Una guitarra'.

Un pedacito del premio, de hecho, debería ser para Miguel Hernández. Y también para Machado. «Una de las condiciones que me puse a la hora de hacer canciones era poder trasmitir un pensamiento poético», recuerda. Su carrera, basta pegar la oreja, se ha fabricado sobre esos mimbres, aunque sus ideas al respecto sigan siendo inequívocas. Porque canción y poesía, insiste Serrat, no son lo mismo. «Son dos maneras diferentes de expresarse y comunicarse. Y yo reivindico las dos. Puedo decir que conozco a grandes poetas que han sido incapaces de hacer una canción», asegura. Luego, claro, está lo del idioma, ese saltar del castellano al catalán que asombra al jurado pero que para él es tan normal como respirar. «Lo he hecho con la certeza de ser una persona que tiene estos dos idiomas como forma de existir y manera de entenderse. Conviven en mí con toda naturalidad, sin necesidad de usar el diccionario para pasar de una a otra», dice.

#### Un premio de vuelta

Alejado de los escenarios desde el 23 de diciembre de 2022, Serrat es, aquí y ahora, un hombre agradecido. «Francamente, es un buen colofón a mi carrera artística», reconoce quien fuera jurado del premio hace 30 años.

- –«¿Y usted a quién votó?», le preguntamos.
- —Eso pregúnteselo a Manolo Vicent—, replica guasón.

El premio, añade, es también un espaldarazo a un oficio, el de destilar ver-

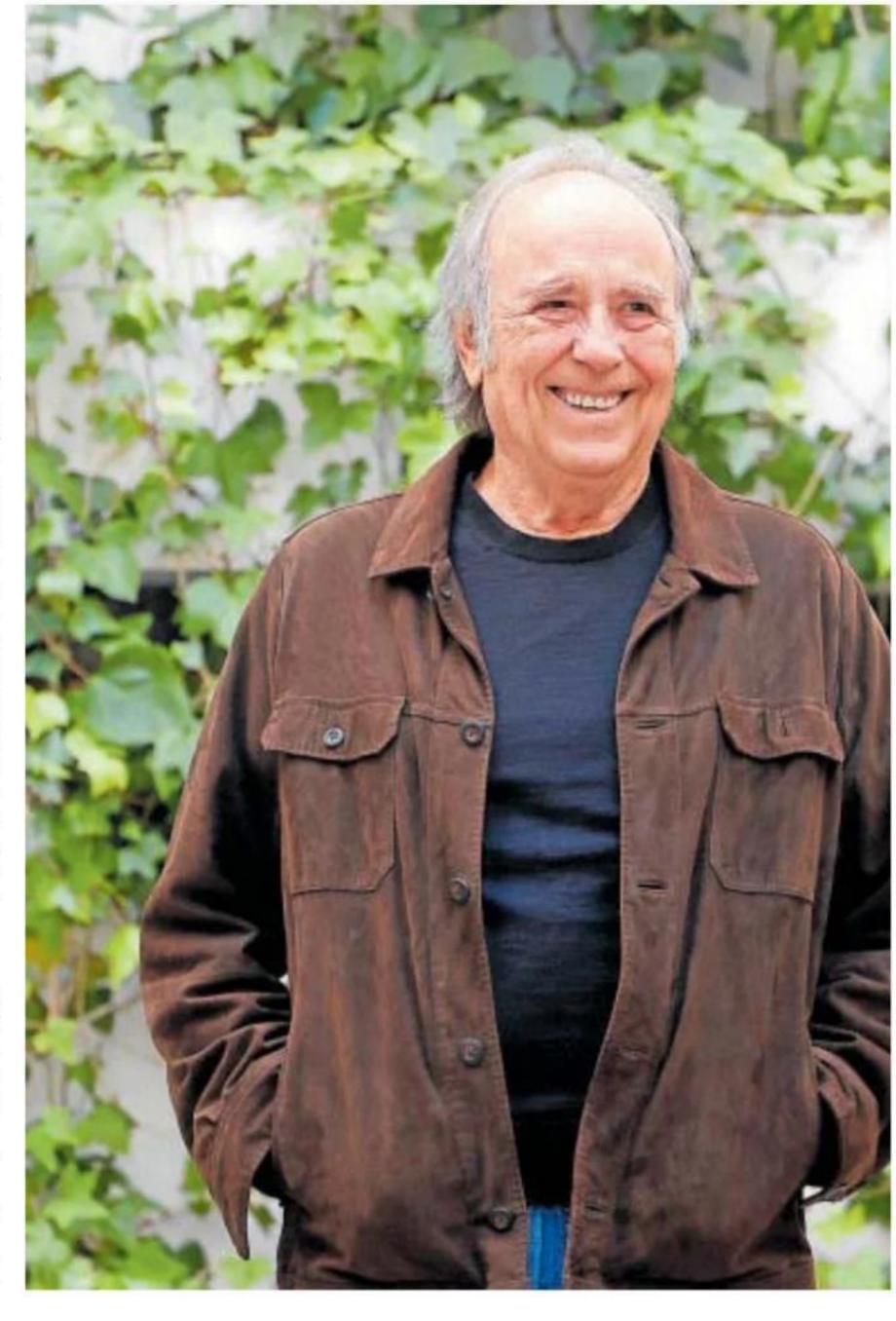

### Se hace camino al andar

PEDRO GARCÍA CUARTANGO



Fue la música de fondo que sonaba en nuestro primer beso, en los lejanos veranos de la adolescencia, en los dolorosos desengaños de nuestros amores juveniles. Serrat siempre estuvo en nuestra vida. Nadie como él ha sabido expresar con canciones los sentimientos a los que ni siquiera éramos capaces de poner nombre. Lo suyo nunca fueron ni las romanzas de los tenores huecos ni el coro de los grillos que cantan a la luna y sí una voz entre los ecos. Versos de Antonio Machado que sustentan la vida de este hombre, que, en su última entrevista tras abandonar los escenarios, afirmaba que lo importante no es la meta sino el camino.

La vida de Serrat ha sido una larga andadura que comenzó en Poble Sec en 1943, tiempos de miseria y de posguerra. Un chico de barrio que se matriculó en agronomía y que se ganó la vida como sexador de pollos. Aficionado a la música y la guitarra, su futuro cambió cuando sus canciones empezaron a sonar en Radio Barcelona.

Nada fue sencillo, ni su carrera estuvo exenta de sufrimientos y sinsabores como el exilio durante los estertores del franquismo. Serrat es un ejemplo de lo que apuntaban los clásicos: que no hay estética sin ética. Bien podría decir, como Machado, aquello de nada os debo y me debéis cuanto he escrito. Nunca saldaremos esa deuda.

Serrat se despidió del público a finales de 2022 en una gira en la que no faltaron las referencias a su abuelo, asesinado en la Guerra Civil, y a CULTURA 53

«La vida es un camino dinámico y yo no estoy en disposición alguna de decirle qué va a ser de mi vida de aquí a un año o dos»



sos y acordes hasta dar con la canción perfecta, hecho del «deseo y la necesidad» de aprender. «A la hora de dar las gracias me siento parte del oficio y acompañado por toda una gente que ha hecho de esto de escribir y cantar no solo una manera de ganarse la vida, sino también de expresarse y comunicarse. Soy hijo de una cadena», abunda.

Y por más que su eslabón esté ya más cerca del final que del principio, renuncia Serrat a bajar los brazos. «Escribo por placer, no para publicar; hago alguna canción... Pero no tengo necesidad ni compromiso de terminar las cosas», desvela. Además, añade, el panorama tampoco es que sea demasiado alentador. «Tal y como está montada toda la historia del artista y la industria es poco estimulante. Muchas cosas no las entiendo, así que tampoco me quiero romper la cabeza», relativiza.

#### Mirar al futuro

En su fallo, el jurado también ha destacado el papel de Serrat como «vehículo de concordia y entendimiento», un elogio a la prudencia que el autor de 'Cançó de matinada' remata asegurando que no es «abanderado de nada». «Soy cómplice de cualquier causa en la que haya estado implicado», dice. Ahora, añade, lo que más le preocupa son los efectos del cambio climático y cómo la mano del hombre anda haciendo mella en la naturaleza. «Cuando escribí 'Pare' era 1973. Han pasado 50 años y parece que la gente se está concienciando», apunta.

Sobre su futuro, poca cosa: no lo dejó por problemas de salud ni falta de comunión con el público, pero tampoco parece que lo eche demasiado de menos. «La vida es un camino dinámico y yo no estoy en disposición alguna de decirle qué va a ser de mi de vida de aquí a un año o dos», dice. «Es un momento inesperado y feliz. Espero tener tiempo para poder disfrutar-lo con la serenidad y la distancia que también merece», añade. Y tal como ha llegado, se esfuma. Media hora que, parece, se le ha hecho larga.

«Sed tan felices como lo soy yo hoy», dice antes de desaparecer. Así sea.

Serrat, ayer en su cita con la prensa en Barcelona // ADRIÁN QUIROGA

sus padres. Un justo y necesario tributo porque, como él evocó, ellos le enseñaron los senderos por donde no debía transitar. Hay una profunda verdad en esa apelación a los orígenes. Su futuro estaba tal vez escrito en esa canción de cuna de su madre, la mujer que hacía pijamas para ganar un sobresueldo.

«No me molesta la soledad. La necesito para leer, ver y escuchar. Pero eso no quiere decir que yo sea un perro verde», dijo en su última entrevista. Unas palabras que le definen porque Serrat, siempre discreto, ha querido huir del mundanal ruido y refugiarse en aquellas pequeñas cosas en las que encontró la inspiración, ese término que tanto le cuesta utilizar a un creador que rinde culto al esfuerzo. Como él mismo gusta subrayar, la vida es fugaz y está sometida a los caprichos del azar. Pero hay en sus composiciones una mística del momento, una exaltación del tiempo perdido y recuperado a través de sus canciones, pura poesía y emoción que nos conmueve.

Vivirá siempre en su música, en los recuerdos de todos los que hemos crecido con sus discos, en la memoria de varias generaciones que descubrieron el amor mientras escuchaban las desdichas de Penélope en la estación o las aventuras otoñales del tío Alberto. Vivirá, sí, incluso después de que el levante otoñal empuje al mar su barca.

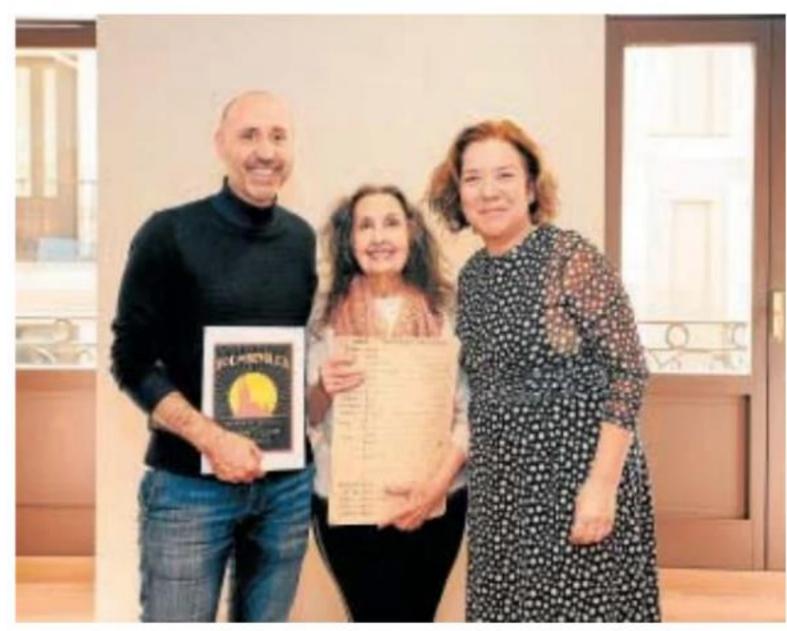

Javier Menéndez, Eugenia Montero Padilla e Isamay Benavente // ABC

# El Teatro de la Zarzuela y el Maestranza harán la zarzuela 'Sol de Sevilla'

Su autor fue el compositor José Padilla, célebre por 'La violetera'

S. C. SEVILLA

El Teatro de la Zarzuela de Madrid y el Teatro de la Maestranza de Sevilla se han comprometido a llevar a cabo una coproducción con el fin de recuperar la zarzuela 'Sol de Sevilla' del compositor José Padilla con libreto de José Andrés de Prada.

La sobrina del músico, Eugenia Montero Padilla, responsable de la salvaguarda de su obra y su legado, hizo ayer la entrega oficial de la partitura a los directores de ambas instituciones, Isamay Benavente y Javier Menéndez. Este mes se cumple precisamente un siglo del apoteósico estreno de 'Sol de Sevilla' en el Teatro de la Zarzuela, tras la no menos excitante premier que tuvo lugar un mes antes en el Teatro Tívoli de Barcelona.

El inagotable José Padilla fue, y sigue siendo, uno de los compositores españoles más internacionales y cosmopolitas. Su dilatada y especialmente heterogénea producción viaja desde la zarzuela a la comedia musical, las bandas sonoras para el séptimo arte, la canción ligera, el cuplé o la revista. Entre sus numerosos éxitos están las archiconocidas 'Valencia' o 'El relicario'.

José Padilla (Almería, 1889-Madrid,

1960) se trasladó a Madrid convalidando en el Conservatorio sus estudios con calificación de sobresaliente. En la capital del España entró en contacto con grandes maestros de la zarzuela como Tomás Bretón, Gerónimo Giménez y Amadeo Vives. Muy joven se traslada a Barcelona y de allí a Buenos Aires, donde, a sus 23 años trabaja como director de la orquesta de la compañía de Úrsula López. Regresa a Barcelona e inicia una de sus etapas más fructíferas (de esos años son temas como 'El relicario' y 'La violetera'). Su próximo objetivo sería París, donde hace amistad con Carlos Gardel y Maurice Chevalier, y consigue colocar sus obras en el Folies Bergere y el Moulin Rouge.

#### Éxito de 'La violetera'

'La violetera' (1915) es una de sus obras más populares. Esta habanera, con letra de Eduardo Montesinos, fue estrenada en Barcelona, por Carmen Flores, y popularizada por Raquel Meller. En 1931 Charles Chaplin la incluye en su película 'Luces de la ciudad' como el tema recurrente de la vendedora de flores ciega. Pese a la popularidad de la película, el maestro Padilla interpone una denuncia en París, que gana, por carecer Chaplin de los derechos de la canción. En 1958 alcanza una gran popularidad gracias a la interpretación de Sara Montiel en la película 'La violetera', dirigida por Luis César Amadori. Sara Montiel vuelve a graba el tema en 1988 para su álbum 'Purísima Sara' junto con Montserrat Caballé.

54 CULTURA

#### CENTRO MARÍA ZAMBRANO

### Ana Rossetti ofrece una charla sobre Hipatia y Santa Catalina de Alejandría

S. L. SEVILLA

El Centro Andaluz de las Letras de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte invita a Ana Rossetti a propósito de su última publicación 'Somos un cuerpo herido. Hipatia y Catalina de Alejandría' (Ediciones Siruela). Anabel Fernández, responsable del Gabinete de Estudios y Programas del Centro de Documentación María Zambrano del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), conversará con Rossetti sobre estas dos mujeres «llenas de sabiduría, valentía y lucidez» hoy las 18,30 horas en el Centro de Documentación María Zambrano de Sevilla, en colaboración con el IAM.

Como poeta, la obra de Rossetti está cargada de «un fuerte erotismo», igual que su narrativa para adultos, aunque también ha publicado varios libros dedicados a la literatura infantil y juvenil. Entre su producción se cuentan títulos como 'El libro de las ciudades' y 'Una mano de santos'. Ha ganado premios como el Gules por 'Los devaneos de Erato', el Premio Internacional Rey Juan Carlos I por 'Devocionario', o el premio La Sonrisa Vertical de literatura erótica por 'Alevosías', ha desglosado la Junta en una nota.

Santa Catalina de Alejandría e Hipatia de Alejandría desafiaron el orden establecido esgrimiendo su convicción de que salvaguardar la razón,
la libertad y la justicia es necesario
para que cualquier civilización sea
digna de llamarse así. La primera es
emblema de fe y virtud; la segunda,
de erudición científica y filosófica.
Ambas figuras son una sola en las
tradiciones cristiana y pagana, y comparten el mismo fatídico destino: fueron asesinadas a causa de la intolerancia religiosa.

En un recorrido «apasionante y muy personal», Ana Rossetti reflexiona en 'Somos un cuerpo herido' sobre las vocaciones y principios de estas dos mujeres, y entreteje sus vivencias con el devenir histórico de la primera gran ciudad cosmopolita y el declive de su esplendor. La autora abunda en las entretelas de la escena socio-política de la época y en sus personajes más relevantes, aportando así una perspectiva reveladora, de profundo calado espiritual, que nos permite comprender mejor la deriva de las célebres alejandrinas hacia su trágico final.

'Somos un cuerpo herido' es un ensayo amplio y riguroso, a la vez que reivindicativo, con el que la autora constata, una vez más, su formidable capacidad para entrelazar erudición y narrativa. Más información en www.centroandaluzdelasletras.es.



Juan María Rodríguez, Carmen Ortiz y Segismundo Hernández, durante la presentación de este ciclo // MANUEL GÓMEZ

## El Cine Cervantes, nueva sede en Sevilla de la Filmoteca de Andalucía

 Las proyecciones comenzarán con un ciclo dedicado a clásicos del cine negro

ANDRÉS GONZÁLEZ-BARBA SEVILLA

La Filmoteca de Andalucía cuenta desde este miércoles con el Cine Cervantes como sede de sus actividades en Sevilla. Por tal razón se ha presentado el ciclo 'Sombras de sospecha', que proyectará siete clásicos del cine negro todos los lunes a las 20 horas desde el 13 de mayo hasta el 24 de junio y con una entrada gratuita. Los filmes que se podrán ver son 'Perdición' (13 de mayo), 'Perversidad' (20 de mayo), 'Las diabólicas' (27 de mayo), 'Sin conciencia' (3 de junio), 'Sed de mal' (10 de junio), 'El infierno del odio' (17 de junio) y 'Tiro limpio' (24 de junio).

Detrás de estas producciones hay grandes maestros del séptimo arte como Orson Welles, Fritz Lang, Akira Kurosawa o Henri-George Clouzot. Todas se proyectarán en versión original subtitulada y con entrada gratuita hasta disponibilidad de un aforo de unas 350 butacas, que se podrán recoger en el cine una hora antes del inicio de la sesión. Este aforo es más del doble del que ofrecía la hasta ahora sede de la Filmoteca en Sevilla en los últimos años, el Cen-

tro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus).

La delegada territorial de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Carmen Ortiz Laynez, dijo durante la presentación de este ciclo que este «es un cine que estuvimos a punto de perder y que la Junta declaró BIC. Ahora será sede de la Filmoteca de Andalucía en Sevilla. Es un gesto para volver a los cines y disfrutar de películas con un buen sonido». También esta gestora cultural ha agradecido la labor de Unión Cine Ciudad «por acoger a la Filmoteca de Andalucía, por apostar por el cine de autor y por acoger al Festival de Cine de Sevilla como una de sus sedes». Por último, también ha reconocido la labor del Cicus por acoger a la Filmoteca en la última década.

Por su parte, el director del Instituto del Cine y la Fotografía, Juan María Rodríguez, destacó que este ciclo, que nace bajo el lema 'El cine, mejor en el cine', ofrece muchas ventajas al poderse ver en una gran pantalla, en versión original subtitulada en español y con una «buena calidad de sonido y un buen haz de luz». Igualmente señaló que «es

Entre el 13 de mayo y el 24 de junio se proyectará siete películas, entre las que destacan 'Perdición', 'Las diabólicas' y 'Sed de mal' casi imposible ver en una sala de cine películas como 'El infierno del odio', de Akira Kurosawa, o la española 'A tiro limpio', de Francisco Pérez-Doltz». Asimismo, subrayó que tanto este como futuros ciclos que la Filmoteca de Andalucía organizará a partir de septiembre no sólo irán destinado a cinéfilos, sino al gran público en general, «por lo que proyectaremos clásicos y también películas modernas», adelantó.

También intervino Segismundo Hernández, presidente de Unión Cine Ciudad, empresa que gestiona el Cine Cervantes. «Desde Unión Cine Ciudad agradecemos a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte y a la Filmoteca de Andalucía que hayan mejorado la visibilidad de este cine. Queremos que este cine sea un recurso cinematográfico cultural de la ciudad».

«Hay delitos que nunca cambian, pero muchos evolucionan al mismo tiempo que lo hacen la tecnología, los hábitos sociales, los idearios políticos o la economía», reza la introducción al programa 'Sombras de sospecha'. Escrito por el escritor cordobés Salvador Gutiérrez Solís, glosa las características generales del cine negro y de cada una de las películas en particular y estará disponible en las proyecciones. En es sentido, Juan María Rodríguez ha confirmado que los próximos ciclos contarán también con programas elaborados por grandes escritores para darles «un sello de autor».

JUEVES, 25 DE ABRIL DE 2024 CULTURA 55

### Lola Solana Campins

Escritora y presidenta del Instituto Español de Analistas

# «Franco intercedió por mi abuelo pero Queipo le tenía mucha envidia»

'La cruz de madera' recoge la historia del general Miguel Campins, fusilado en Sevilla en agosto de 1936

JESÚS ÁLVAREZ SEVILLA

La trayectoria profesional de Lola Solana Campins ha sido reconocida con premios nacionales e internacionales (la agencia británica Citywire la distinguió como mejor gestora de fondos de renta variable en España dos años consecutivos) pero tenía una espinita clavada con la historia de su abuelo, el general Miguel Campins, fusilado en Sevilla el verano de 1936 tras un Consejo de Guerra sumarísimo, instigado por el general Queipo de Llano. El Club Cámara (Torre Sevilla) acoge hoy, a las 19 horas, la presentación del libro La cruz de madera, donde recoge la vida de su abuelo, su amistad con Franco durante su etapa en la Academia Militar de Zaragoza, de la que fue jefe de Estudios, y su enfrentamiento con Queipo.

−¿Este libro es un ajuste de cuentas con el pasado, o solo su deseo de que sea conocida la historia de su familia?

-Es una mezcla de las dos cosas. La vida no es justa, sigue su camino y arrasa con lo que encuentra justa o injustamente. Por eso es importante rodearte de personas justas. Pero a veces no puedes elegir, no puedes escapar a la injusticia.

—Cuenta en el libro que su abuelo, entonces gobernador militar de Granada, es acusado de traición por Queipo de Llano a los pocos días del golpe de Estado del 18 de julio de 1936. ¿Cuál cree que fue el motivo real que albergaba este militar para desear con tanto ahínco la muerte de su abuelo?

-En primer lugar, venganza. Queipo participó en la sublevación contra la Monarquía en el golpe de Estado de Jaca y Miguel Campins fue nombrado fiscal en el Consejo de guerra sumarísimo. Los responsables fueron condenados a muerte pero Queipo logro escapar y exiliarse en París. En segundo lugar, envidia: Campins era un intelectual, hablaba varios idiomas, era disciplinado e integro. Y le habría hecho sombra sin duda alguna si lo mantenía en La Junta de Defensa Nacional que se iba a formar.

—Campins conoció a Franco en la Academia de Zaragoza, que él dirigió, y cuenta en el libro que éste intercedió por él cuando Queipo de Llano ordenó su detención. ¿Por qué cree que esa intercesión no tuvo éxito?

 Eran compañeros y amigos, y es cierto que intercedió por él, pero muy tibiamente, tan solo escribió alguna carta, no quería comprometer el alzamiento Le había costado sumarse, fue de los últimos generales en unirse al alzamiento pero una vez hecho no podía ponerlo en peligro. De hecho, el 15 de agosto de 1936 un día antes de ser fusilado Campins, Franco estuvo con Queipo en Sevilla. Campins lo sabía, les separaban escasos metros, era su última esperanza, pero Franco no dijo nada, no hizo nada. El silencio de un amigo duele más que la ofensa de un enemigo.

 Su abuelo murió sin albergar odio contra sus asesinos, incluso le pide a uno de sus exalumnos, que formaba parte del pelotón de fusilamiento, que cumpla con la orden recibida y dispare contra él. Recoge también en el libro que le pide a su hermano que le diga a toda su familia que perdonan a los que le han hecho daño. ¿Con más personas como su abuelo en 1936 se hubiera podido evitar la Guerra Civil y tanto derramamiento de sangre?

 Mi abuelo daba un tremendo valor a la vida humana. Pensaba que la vida es lo mas preciado que tenemos y actuaba en consecuencia; no arriesgaba la vida de sus hombres a no ser que no fuera estrictamente necesario. Hace poco visité Budapest y en el barrio judío había una inscripción que decía «Quien salva una vida salva un mundo entero». Con más personas que pensaran así, como pensaba mi abuelo, hubiéramos evitado nuestra guerra civil

 Antonio, el hijo menor del general Campins, su tío materno, también perdió la vida durante la Guerra Civil, aunque él la perdiera en la batalla del Ebro. ¿Le consta que también fue por «fuego amigo», como cuenta en el libro?

-Sí. Mi tío luchó y murió allí sin saber que a su padre le habían fusilado aquellos por los que luchaba, aquellos por los que arriesgaba su vida. En Gandesa cayó herido. Le recogió una ambulancia y cuando emprendían camino del hospital, ironías de la vida, un bombardeo de fuego amigo alcanzó la ambulancia y le mató. Fue enterrado en el pico

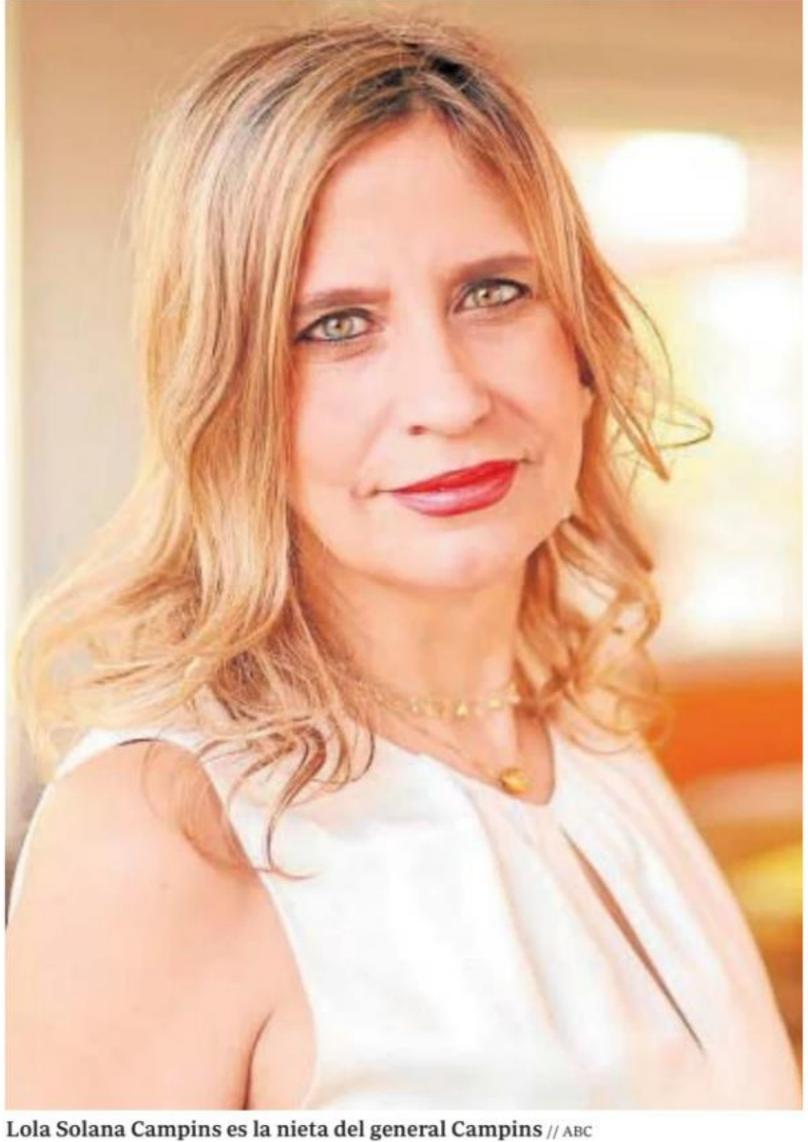

de la muerte, una cruz de un cristiano entre muchos palos donde estaban enterrados los moros. Por eso la novela se llama La Cruz de Madera. Mi abuela quedó impactada con esa imagen. —Ella le ocultó a su hijo Antonio que su padre había sido asesinado por los suyos, es decir, por los franquistas. ¿Era su forma de evitar que no creciera el odio en su familia?

 Efectivamente, mi abuela nunca dijo nada a sus hijos. Su hijo Antonio murió sin saberlo. No quería causarles un conflicto, no quería despertarles rencor ni odio, al fin y al cabo los que habían matado a su padre, los que no le habían defendido, eran los suyos. ¿En qué situación habría puesto a sus hijos enfrentándoles a su propio bando? La ley de memoria histórica, primero, y la de memoria democrática, después, han querido imponer desde el Estado una determinada concepción de lo ocurrido durante la II República, la Guerra Civil y la dicta-

Un perfil diferente

«Campins era un intelectual, hablaba varios idiomas, era disciplinado e íntegro» dura. ¿Los buenos de antes eran en realidad tan malos, y los malos de entonces tan buenos? ¿O había malos y buenos en los dos bandos?

-Había malos y buenos en ambos lados. Eran españoles contra españoles, hermanos contra hermanos, amigos contra amigos. El 80% de los que lucharon no eligieron el bando, simplemente les tocó uno u otro. Eso dependía tan solo de la provincia en que estuvieran en ese momento.

-El odio entre españoles se va agravando durante los cinco años que duró la II República. ¿No cree que estamos viviendo algo parecido ahora en España, aunque afortunadamente no existan ni la violencia física i las circunstancias socioeconómicas de la España de entonces, con una desigualdad enorme?

 No tiene nada que ver una época con otra. Durante la República había violencia, revueltas sociales, asesinatos. No había respeto a la democracia por ningún partido. Ahora no hay asesinatos, ni violencia. Vivimos en un estado democrático y respetamos la legalidad. El estado de bienestar en el que vivimos es el mejor que hemos tenido nunca. Podemos no estar de acuerdo con muchas cosas pero no hay nada que justifique un levantamiento armado. Sin embargo nunca podemos prever cuáles serán las consecuencias de la insatisfacción de los espíritus.

#### SEVILLA

#### ARCOS CINEMAS 12 3D UCC

Ronda de Tamarguillo - Avda. Andalucia. Tel: 954 254 488. Web: www.cineciudad.com

Abigail. 18.30 - 20.30. Civil War. 18.00 -20.00. Dragonkeeper: Guardiana de dragones. 18.15 - 20.15. Emma y el jaguar negro. 18.15. Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 18.00 - 20.15. La familia Benetón. 18.15. La primera profecía. 20.15. Menudas piezas. 18.15 - 20.15. Monkey Man. 20.15. Spy x Family Código: Blanco. 18.00. Spy x Family Código: Blanco V.O.S.E. 20.00.

#### AVENIDA 5 CINES V.O. UCC

Marqués de Paradas, 15. Tel: 954 293 025. Web: www.cineciudad.com

Dune: Parte dos V.O.S.E. 17.00. El salto. 17.15 - 19.55. La quimera V.O.S.E. 17.00 -19.00 - 21.00. Pájaros. 21.30. Pequeñas cartas indiscretas V.O.S.E. 19.20. Rosalie V.O.S.E. 17.00 - 21.15. Sangre en los labios V.O.S.E. 17.00 - 19.10 - 21.30. Las armas no borrarán tu sonrisa. 20.00.

#### CERVANTES UCC

Amor de Dios. 33. Tel: 954 915 681. Web: www.cineciudad.com

Los niños de Winton V.O.S.E. 20.15. Pequeñas cartas indiscretas. 18.00.

#### CINESUR NERVION PLAZA 3D

Luis de Morales, s/n. Tel: 902 221 622. Web: cinesur.com

Abigail. 12.10 - 15.50 - 18.05 - 20.15 - 22.25. Abigail V.O.S.E. 21.20. Arizona Baby V.O.S.E. 20.00. Civil War. 12.00 - 16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30. Civil War V.O.S.E. 12.25 -17.15 - 19.30 - 21.40. Dragonkeeper: Guardiana de dragones, 16.15 - 18.15 - 20.15. Dune: Parte dos. 20.00. El consentimiento. 12.05 - 18.00. El consentimiento V.O.S.E. 20.15. El salto. 22.15. Cazafantasmas: Imperio helado. 16.45 - 19.15. Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 12.00 - 16.30 - 18.50 21.15. Hispanoamérica, canto de vida y esperanza. 12.25 - 17.00 - 19.15. Kung Fu Panda 4. 16.00 - 18.00. La familia Benetón. 16.10 - 18.05. La primera profecia. 20.00 -22.20. La quimera. 12.00 - 18.00. La quimera V.O.S.E. 20.30. Menudas piezas. 16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30. Monkey Man. 21.30. Los niños de Winton, 12.10 - 16.00 -18.10 - 20.20 - 22.30. Pájaros, 18.10 - 20.15.

Rosalie, 12.15 - 18.05. Rosalie V.O.S.E. 20.20. Sangre en los labios V.O.S.E. 22.15. Spy x Family Código: Blanco. 16.50. Spy x Family Código: Blanco V.O.S.E. 19.15. Pequeñas cartas indiscretas, 21.35.

#### CINEZONA 3D

Glorieta Palacio de Congresos. Tel: 902 221 622. Web: www.reservaentradas.com

Abigail. 18.10 - 20.20 - 22.30. Cazafantasmas: Imperio helado. 17.40 - 19.45 - 22.05. Civil War, 17.45 - 20.00 - 22.10. Dragonkeeper: Guardiana de dragones. 18.00 - 20.15 -22.20. Freelance. 22.15. Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 17.50 - 20.05 - 22.20. Kung Fu Panda 4. 18.20. La familia Benetón, 18.15 20.10. La primera profecia. 17.40 - 20.00 -22.05. Menudas piezas. 17.45 - 20.05 - 22.10. Monkey Man. 20.05 - 22.25. Spy x Family Código: Blanco V.O.S.E. 17.40 - 19.50 - 22.05.

#### ODEÓN MULTICINES PLAZA DE ARMAS

Plaza de la Legión, 8. Tel: 902 333 231. Web: odeonmulticines.com

Abigail, 17.10 - 19.20. Abigail V.O.S.E. 21.20. Civil War. 17.00 - 19.10. Civil War V.O.S.E. 21.30. Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 21.20. Dragonkeeper: Guardiana de dragones. 17.00 - 19.00. La familia Benetón. 17.00. Menudas piezas, 21.00. Spy x Family Código: Blanco. 17.00. Spy x Family Código: Blanco V.O.S.E. 19.10.

#### YELMO CINES PREMIUM LAGOH

C.C.Lagoh. Avda. de Palmas Altas, 1. Tel: 902 220 922. Web: yelmocines.es

Abigail, 15.45 - 18.00 - 20.20 - 22.35. Cazafantasmas: Imperio helado. 20.05 -22.30. Civil War. 15.45 - 18.05 - 20.25 - 22.45. Dragonkeeper: Guardiana de dragones. 16.55 - 17.35 - 19.05 - 20.40. Dune: Parte dos. 18.15 - 21.35. Emma y el jaguar negro. 16.00. Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 16.50 -19.30 - 22.05. Hispanoamérica, canto de vida y esperanza. 17.05. Imaginary. 21.45.

Kung Fu Panda 4, 15.40 - 17.45. La familia Benetón, 19.35. La primera profecía, 17.15 -19.50 - 22.25. Los niños de Winton, 21.10. Menudas piezas. 15.40 - 17.45 - 20.10 - 22.20. Monkey Man. 21.40. Spy x Family Código: Blanco, 17.00 - 19.20.

#### ALCALÁ DE GUADAÍRA

#### CINES LOS ALCORES

Ctra. A92 Sevilla-Málaga, km. 8,8. Urb. Cerro Cabeza Hermosa. Tel: 954 101 010. Web: cinesur.com

Abigail. 18.15 - 20.15 - 22.15. Arizona Baby V.O.S.E. 20.00. Cazafantasmas: Imperio helado. 18.00. Civil War. 20.20 - 22.30 -18.10. Dragonkeeper: Guardiana de dragones. 18.05 - 20.10 - 22.20. Dune: Parte dos. 21.30. Godzilla y Kong: El nuevo imperio, 20.00. La familia Benetón, 18.00. La primera profecía. 20.30. Menudas piezas. 18.00. Monkey Man. 20.00 - 22.00. Spy x Family Código: Blanco. 19.15.

#### **BORMUJOS**

#### AL ANDALUS MULTICINES BORMUJOS

República Argentina s/n. Tel: 954 789 059. Web: www.alandalus.es

Abigail. 17.35 - 19.45 - 21.55. Cazafantasmas: Imperio helado, 17.25 - 19.40 - 21.55. Civil War. 17.35 - 19.45 - 21.55. Dragonkeeper: Guardiana de dragones. 17.25 - 18.25 - 19.25 -20.25. Dune: Parte dos. 18.00 - 21.00. El consentimiento. 19.45. El consentimiento V.O.S.E. 21.55. Emma y el jaguar negro, 17.35. Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 17.25 -19.40 - 21.55. Imaginary. 21.25. Kung Fu Panda 4. 17.45 - 19.35. La familia Benetón. 17.45 - 19.35. La primera profecia, 17.25 -19.40 - 21.55. Menudas piezas. 17.55 - 19.55 -21.55. Mis ganas ganan, la historia de Elena Huelva. 17.25 - 19.25 - 21.25. Monkey Man. 21.25. Spy x Family Código: Blanco. 17.45. Spy x Family Código: Blanco V.O.S.E. 19.50 -21.55. Un día cualquiera. 21.25.

#### CAMAS

#### CINESA CAMAS 3D

Poeta Muñoz San Román s/n. Tel: 902 221 622.

Web: www.cinesa.es

Abigail. 17.15 - 19.50 - 21.30 - 22.25. Cazafantasmas: Imperio helado, 18.10 -22.10. Civil War. 16.30 - 19.15 - 22.00. Dragonkeeper: Guardiana de dragones. 17.05 - 19.15. Dune: Parte dos. 15.55. Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 19.00 -21.45. Hispanoamérica, canto de vida y esperanza, 20.50. La familia Benetón. 15.50. La primera profecía. 19.25 - 22.15. Menudas piezas. 15.45 - 18.05 - 20.25 - 22.45. Monkey Man. 16.10. Spy x Family Código: Blanco, 17.00 - 19.35.

#### DOS HERMANAS

#### CINEAPOLIS WAY

Avda. del Ingeniero José Luis Prats, 1. Web: www.cineapolis.es

Abigail. 16.30 - 18.25 - 20.20 - 22.10. Cazafantasmas: Imperio helado, 16.00. Civil War. 16.15 - 18.15 - 20.15 - 22.15. Dragonkeeper: Guardiana de dragones. 16.00 - 18.00 - 19.55. Godzilla v Kong: El nuevo imperio. 18.10 - 20.20 - 22.30. Kung Fu Panda 4, 16,00 - 18,00. La familia Benetón, 16.00 - 17.55. La primera profecía. 20.00 - 22.00. Los niños de Winton, 21.50. Menudas piezas, 16.00 -19.45 - 21.45. Monkey Man. 22.00. Spy x Family Código: Blanco. 18.00 - 20.00.

#### CINEAPOLIS DOS HERMANAS 3D

España, 1. Tel: 955 675 074. Web: www.cineapolis.es

Abigail. 18.25 - 20.20 - 22.10. Dragonkeeper: Guardiana de dragones. 18.00 - 19.50. Kung Fu Panda 4. 18.00. La familia Benetón. 18.00. La primera profecía. 20.00 - 22.10. Menudas piezas. 20.00 - 22.00. Monkey Man. 21.40.

#### Genil, s/n. Tel: 955 876 118. Web: www.artesiete.es

ARTESIETE ÉCIJA

ÉCIJA

Abigail, 18.00 - 20.30. Civil War, 17.30 -20.00. Dragonkeeper: Guardiana de dragones. 17.00 - 18.00. Emma y el jaguar negro. 17.15. Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 19.15. La familia Benetón. 19.30. La primera profecía. 19.00. Menudas piezas. 18.00 - 20.00.

#### MAIRENA DEL ALJARAFE

#### METROMAR CINEMAS 12 3D UCC

Avda. de los Descubrimientos s/n. Tel: 954 183 064.

Web: www.cineciudad.com

Abigail. 18.10 - 20.15. Cazafantasmas: Imperio helado, 18.00, Civil War, 18.00 -20.15. Civil War V.O.S.E. 20.00. Dragonkeeper: Guardiana de dragones. 18.30 - 20.30. Emma y el jaguar negro. 18.00. Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 17.45 - 20.15. La primera profecía. 19.45. Menudas piezas. 18.30 - 20.30. Monkey Man. 20.00. Pequeñas cartas indiscretas V.O.S.E. 18.15. Rosalie. 20.20. Rosalie V.O.S.E. 17.45. Spy x Family Código: Blanco. 18.00. Spy x Family Código: Blanco V.O.S.E. 20.00.

#### MARCHENA

#### CINE PLANELLES

Rojas Marcos, 14. Web: www.cineapolis.es

Dragonkeeper: Guardiana de dragones. 16.00 - 18.00. Menudas piezas. 19.50 - 21.40.

#### UTRERA

#### AL ANDALUS UTRERA

.Tel: 954 270 141.

Web: www.cineapolis.es

Abigail. 18.25 - 20.20 - 22.10. Civil War. 18.15 - 20.15 - 22.15. Dragonkeeper: Guardiana de dragones. 18,00 - 19.55 - 21.40. Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 19.50 - 22.00. Kung Fu Panda 4. 18.00. La familia Benetón. 18.15 - 20.15. La primera profecia. 18.10 -20.20 - 22.30. Menudas piezas. 18.15 - 20.15 -22.15. Monkey Man. 22.00.



#### PROTEGEMOS EL MEDIOAMBIENTE

955 63 45 63 www.aisol.es - info@aisol.es

RECUPERACIÓN DEL PAPEL Y DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS CONFIDENCIALES





Es lo que pasa cuando llevamos 10 años conviviendo juntos, que ya nos conocemos. Y hemos visto cómo llenas de vida cada una de las paredes de tu hogar con momentos que nos encantan.

10 años uniendo personas con hogares. ¡Y los que nos quedan!

El portal de tu hogar











EXCELENTÍSIMO SEÑOR

### DON ENRIQUE BLÁZQUEZ FERNÁNDEZ

ACADÉMICO DE NÚMERO DE LA REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE ESPAÑA

FALLECIÓ EN MADRID

EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2024

D. E. P.

La Real Academia Nacional de Medicina de España

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.

La Sesión Necrológica por la Real Academia Nacional de Medicina de España, será comunicada en fecha próxima.

(2)



ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

### DOÑA CONCEPCIÓN GÓMEZ MURILLO

viuda que fue del señor

### Don José López Castilla

FALLECIÓ EN SEVILLA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2024, A LOS NOVENTA Y CUATRO AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD

R. I. P. A.

Sus sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares, afectos y amigos,

RUEGAN a sus amistades encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan a la oración que por su eterno descanso tendrá lugar hoy jueves, día 25, a las trece y veinte horas, en la capilla del tanatorio de la SE-30, de Sevilla, y su posterior incineración en el cementerio San Fernando de la citada capital, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

El duelo recibe y despide en la citada capilla.

Velatorio: sala n.º 18, tanatorio de la SE-30 (Grupo Mémora) de Sevilla (Tlf. 954915700). Para notas de condolencia www.memora.es

(2)



«El sol, joven y fuerte, ha vencido a la luna, que se aleja impotente del campo de batalla»

ROGAD A DIOS EN CARIDAD por el alma del señor

### DON JOSÉ MARTÍNEZ LUQUE

viudo que fue de la señora

#### Doña María de la Luz Orellana Orellana

Falleció en Sevilla el día 24 de abril de 2024, a los ochenta y tres años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

R. I. P. A.

Tu hermano, Antonio; hijos, Raúl y Sonia; tus queridos nietos; tu yerno, Rafa y toda la gente del flamenco a los que le hiciste pasar tan buenos ratos,

RUEGAN a sus amistades encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan al responso córpore insepulto que por su eterno descanso tendrá lugar hoy jueves, día 25, a las trece horas, en la capilla del tanatorio Servisa (c/. Miguel Romero Martínez n.º 2) de Sevilla, y su posterior traslado al crematorio Servisa, de La Rinconada (Sevilla) por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

El duelo recibe en la sala n.º 10 del tanatorio Servisa y despide en la citada capilla. -

ROGAD A DIOS EN CARIDAD por el alma del señor

### DON RAFAEL AGUIRRE PEREZTÉVAR

viudo que fue de la señora

### Doña Cristina Anchústegui Hernández

Falleció en Sevilla el día 24 de abril de 2024, a los ochenta y cinco años de edad

D. E. P.

Sus hijos, María Luisa, Faly, Paloma y Asunción; hijos políticos, Félix, Esperanza, Paco y Carlos; nietos, María, Félix, Marina, Carlos, Inés, Jaime y Rafa; hermanos, José Luis y Angelita; hermanos políticos, María Luisa, Alejandro y Pilar; amigos y demás familiares y afectos,

RUEGAN a todos encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan a la misa córpore insepulto que por su eterno descanso tendrá lugar hoy jueves, día 25, a las once horas, en la capilla del tanatorio de la SE-30, de Sevilla y su posterior traslado al cementerio de la citada capital, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

El duelo recibe y despide en la citada capilla. Velatorio: sala n.º 16, tanatorio de la SE-30 (Tlf.: 954915700) de Sevilla. Para notas de condolencia www.memora.es

(1)



ROGAD A DIOS EN CARIDAD por el alma del señor

### DON FRANCISCO PÉREZ RUFO

Falleció en Sevilla el día 24 de abril de 2024, a los sesenta y nueve años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

R. I. P. A.

Su hermana, Manuela; hermano político, sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares y amigos,

RUEGAN a sus amistades encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan al responso córpore insepulto que por su eterno descanso tendrá lugar hoy jueves, día 25, a las nueve y treinta horas, en la capilla del tanatorio Servisa (c/. Miguel Romero Martínez n.º 2) de Sevilla, y su posterior traslado al cementerio San Fernando de esta ciudad, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

El duelo recibe en la sala n.º 4 del tanatorio Servisa y despide en la citada capilla.

(1)



#### TANATORIO CREMATORIO DE CAMAS

FUNERARIA 954 16 44 33 25 años de experiencia

Estamos cuando nos necesitas a tu lado. Te apoyamos para seguir adelante.



- SALAS VELATORIO.
- CAPILLA.
- CREMATORIO.
- · CAFETERÍA.
- APARCAMIENTO GRATIS.
- ATENDEMOS A TODAS LAS ASEGURADORAS.

c/. Pastoreo s/n. Polígono Parque Plata. SE-30, salida 20-B. Camas (Sevilla)

955 11 06 70 (24 HORAS)

# ESQUELAS ARC

Sevilla

# SERVICIO PERMANENTE 661844042

| Modelo  | Tamaño  | Laborable  | Domingo    |
|---------|---------|------------|------------|
| 1       | 96x74   | 205,70€    | 225,06 €   |
| 2       | 96x113  | 468,27€    | 516,67 €   |
| 3       | 96x151  | 920,81 €   | 1.010,35 € |
| 4 Horiz | 96x229  | 1.830,73 € | 1.988,03 € |
| 4 Vert  | 96x229  | 1.906,96 € | 2.070,31 € |
| 5       | 197x151 | 4.172,08 € | 4.614,94 € |
| 6       | 197x229 | 6.367,02 € | 7.002,27 € |
| 7       | 197x229 | 7919.45 €  | 8 662 39 € |

Precios para ABC de Sevilla. Otras ediciones consultar. abc@esquelasendiarios.com

www.esquelasendiarios.com

+

ROGAD A DIOS EN CARIDAD por el alma de la señora

### DOÑA BLANCA ROMERO DURÁN

viuda que fue del señor

#### Don Manuel Gutiérrez Seco

Falleció en Sevilla el día 23 de abril de 2024, a los noventa y cinco años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

R. I. P. A.

Sus hijos, nuera, nietas, sobrinos y demás familiares y amigos,

RUEGAN a sus amistades encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan al responso córpore insepulto que por su eterno descanso tendrá lugar hoy jueves, día 25, a las diez horas, en la capilla del tanatorio Servisa (c/. Miguel Romero Martínez n.º 2) de Sevilla, y su posterior traslado al crematorio Servisa, de La Rinconada (Sevilla) por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

El duelo recibe en la sala n.º 3 del tanatorio Servisa y despide en la citada capilla.

(1)

# Los 'hombres gol' del derbi

ÁLVARO GALVÁN SEVILLA

n el fútbol solamente valen los goles. Estos acercan a los equipos a lograr un resultado a su favor que, precisamente, es lo único que importa en un derbi, un partido en el que, muchas veces, se juega más con el corazón que con la cabeza para alzarse con la victoria. Ese será el objetivo principal del Betis y del Sevilla en el choque que disputarán este domingo, a partir de las 21.00 horas, en el estadio Benito Villamarín. Un duelo en el que, esta temporada más aún si cabe, está bien claro en quienes recae la responsabilidad de perforar la portería rival: Willian José, del lado verdiblanco, y Youssef En-Nesyri, del perfil sevillista.

Tanto el delantero brasileño como el marroquí se erigen como los 'hombres gol' de este derbi sevillano, teniendo en cuenta que son los máximos anotadores de sus respectivos equipos. Los tantos del '12' bético han permitido al Betis llegar a estas alturas de la campaña posicionado en puestos europeos (séptimos por delante del Valencia y acosando a la Real Sociedad) mientras que los del '15' nervionense han ayudado notablemente a que el Sevilla deje prácticamente asegurada la permanencia en la categoría, objetivo sobrevenido del curso. Podría, incluso, hablarse de dependencia de ambos conjuntos hacia estos jugadores, más aún en lo que respecta al plantel que dirige Quique Sánchez Flores.

El hecho de que Willian José se consagrara como la referencia ofensiva del Betis esta temporada fue tomado como algo llamativo. Presumiblemente, la responsabilidad del gol, dentro de que recae sobre todos los delanteros, la asumirían jugadores como Borja Iglesias o Ayoze. Sin embargo, el rendimiento del ariete gallego -cedido ahora en el Bayer Leverkusen- no fue el esperado, mientras que la aportación ofensiva del atacante canario se amplía a otras facetas del juego y, además, arrastró una lesión durante casi dos meses. No obstante, fue nada más empezar LaLiga cuando Willian José le dio argumentos a Manuel Pellegrini para que le otorgara la titularidad. Tres goles en las cuatro primeras jornadas, así como tantos vitales para puntuar -frente al Villarreal, Rayo, Osasuna, Las Palmas o Real Madrid- dejaron más que satisfecho y convencido al preparador chileno con un jugador al que el club movió el pasado verano durante el mercado de fichajes. De hecho, a punto estuvo de marcharse al Cruz Azul, pero un recorte en el presupuesto de la entidad mexicana y el rechazo del propio Willian José a abandonar el Betis porque quería cumplir su tercera temporada en Heliópolis hicieron que el jugador ter-

finalmente continuó en el

Betis y está cuajando su

mejor curso goleador

El delantero brasileño, con diez tantos en LaLiga, y el marroquí, con doce, son las referencias ofensivas de sus respectivos equipos en la presente temporada minara quedándose. Y en enero también estuvo cerca de marcharse al Palmeiras, club que insistirá en su fichaje de nuevo en verano. En lo que a cifras se refiere, Willian José lleva anotados catorce goles esta temporada, contando todas las competiciones. Su última aportación vino en forma de doblete, ante el Girona hace tres jornadas, aunque no sirvieron para doblegar al equipo revelación de LaLiga (3-2). El segundo máximo goleador del equipo es Ayoze (ocho), seguido de Isco (siete) y Abde (cinco). Contando solo los números en la competición doméstica, el registro del delantero de Porto Calvo se queda en diez, seguido de Isco y Ayoze (seis). En cuanto a En-Nesyri, una temporada más, el Sevilla ha dependido enormemente de sus goles para cumplir los objetivos marcados -pese a que, a comienzos del curso, el propósito no fuese únicamente la permanencia-. Desde su llegada a Nervión en el mercado invernal del curso 2019-20. el ariete marroquí se ha erigido como la referencia ofensiva del equipo. Desde entonces, por el Competencia El brasileño ha tomado mayor protagonismo en la faceta anotadora que Borja Iglesias, Ayoze y Bakambu en este curso **Movimientos** Tuvo ofertas del Cruz Azul y del Palmeiras pero



### Serra presume del fichaje de Pellegrini y Rakitic elogia a Diego Alonso

J. S./ N. P. SEVILLA

Lorenzo Serra Ferrer siempre es una voz autorizada para el beticismo. Y más, en semanas como esta que terminan con la disputa de alguno de los partidos de máxima rivalidad entre el Betis y el Sevilla. Tanto en sus dos etapas como entrenador del primer equipo verdiblanco como en su última época en el club como director deportivo, su figura ha sido importante en los enfrentamientos cainitas hispalenses.

El balear fue protagonista ayer en Radio Sevilla y sorprendió a la hora de hablar del fichaje de Pellegrini como entrenador bético, de su salida del club en 2019 y de los rencores derivados de su marcha con Haro y Catalán: «Colaboré mucho en ponerlo en la órbita del Betis. Ya ha pasado bastante tiempo, pero esto es así. Es un entrenador del que se puede aprender de la vida cotidiana. De cómo dirige y corrige, y cómo sacar rendimiento a los jugadores. ¿Algún rencor? Yo con el Betis no tengo rencores, lo dirija quien lo dirija. Han hecho una planificación equilibrada. Ha sido una pena que en estas tres competiciones no haya podido avanzar tanto. Las lesiones han influido y restado la posibilidad de llegar un poco más lejos, pero yo siempre he tenido un cariño fuera de lo normal al Betis porque fui muy feliz viendo a los béticos felices», destacó.

#### Rakitic y Diego Alonso

También ofrecieron sorpresas unas declaraciones de Ivan Rakitic, autor del gol con el que el Sevilla empató finalmente el derbi de la primera vuelta en el Sánchez-Pizjuán. Desde Arabia, el croata dijo, en los micrófonos de Radio Marca Sevilla, que «lo que más me ha dolido ha sido seguramente cómo ha ido la situación con un gran entrenador como Mendilibar. Empezando por mí y los jugadores podíamos haber hecho las cosas de otra manera. Con Diego Alonso creo que puntualmente jugamos el mejor fútbol desde que estuve de vuelta. Cuando las cosas no se hacen bien te tienen que castigar de alguna manera. Me acuerdo que sobre todo con Mendilibar y Diego Alonso jugamos un fútbol espectacular. No había manera, podíamos haber jugado dos días y no iba», aseguró.

# La voz de la experiencia, en la antesala del derbi

Exfutbolistas de Betis y Sevilla se dan cita en un acto celebrado en el estadio Benito Villamarín

JUAN ARBIDE SEVILLA

El cronómetro avanza y dice que el segundo derbi sevillano de la temporada comenzará en breve. La expectación va en aumento según se acerca el día elegido. El domingo, a partir de las 21.00, Betis-Sevilla en el Benito Villamarín. Y precisamente el que será escenario del partido se convirtió este miércoles en lugar elegido para ofrecer una de las imágenes de la semana. Empresarios, directivos y jugadores legendarios de Betis y Sevilla protagonizaron un derbi muy especial en el estadio Benito Villamarín. El club de directivos Andalucía del Instituto de Estudios Cajasol vuelve a poner en marcha esta iniciativa, tal y como ocurrió en noviembre con motivo del derbi Sevilla-Betis que tuvo lugar en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán correspondiente a la primera vuelta del campeonato en Primera división. El club de directivos Andalucía continúa así con su actividad, iniciada en enero de 2014, tratando de crear espacios de debate, diálogo y reflexión sobre aspectos diversos, en los que participan representantes del mundo empresarial.

Encuentro el de este ayer en el Benito Villamarín que contó con la presencia de futbolistas que en su día estuvieron en las primeras plantillas de los equipos sevillanos. Julio Cardeñosa, Hipólito Rincón, Hugo Cabezas y Joaquín Parra por parte del Betis; Antonio Álvarez, Juan Carlos Álvarez y Carlos Alberto Gómes Montero 'Pintinho', por el Sevilla. El encuentro fue moderado por los periodistas de TVE Jesús Álvarez y José Manuel Martínez Campos. Entre los asistentes, el torero Eduardo Dávila Miura, Juan Luis Calceteiro y Carlos Ruiz (Cantores de Híspalis) y el también cantante Hugo Salazar. Día de reencuentros cuando se acerca una de las jornadas significativas en el calendario futbolístico a nivel sevillano.

Charlas animadas y, por supuesto, el derbi como uno de los principales tema de conversación. «Normalmente son resultados que están en el aire. Los derbis aquí en Sevilla son así. A pesar de que unas veces uno está por encima de otro, no tiene un claro favorito», comentaba el que fuera futbolista del Sevilla Antonio Álvarez. De capitán a capitán. Julio Cardeñosa cree que los derbis de la época en la que fue futbolista del Betis son «completamente distintos a los de ahora. Antes

se 'rascaba' más. Ahora es completamente distinto. Hay muchas más cámaras. Pero bueno, eran partidos muy vibrantes, de 90 minutos y a tope».

#### Momento de los equipos

Pensando en lo más inmediato, ambos equipos llegan al segundo derbi sevillano de la temporada con buenas sensaciones después de los últimos resultados. El equipo entrenado por Quique Sánchez Flores ha sumado nueve de nueve en puntos en las tres últimas jornadas del campeonato al ganar de manera consecutiva los partidos afrontados ante el Getafe (0-1), Las Palmas (0-2) y Mallorca (2-1). De hecho, el Sevilla no había conseguido firmar hasta el momento tres triunfos consecutivos en el actual campeonato de Primera división. El Sevilla es decimosegundo en la clasificación con 37 puntos

Antonio Álvarez cree que el derbi «es como un partido aparte pero no podemos dudar de que una racha positiva pues influye en el rendimiento de los jugadores, en la confianza. Se podía pensar que el Sevilla a estas alturas de la temporada, para este partido, podía llegar un poco más comprometido pero no ha sido así. Indu-

ié

Jesús Álvarez dialoga con el exsevillista Antonio Álvarez // J. M. SERRANO

dablemente todo influye para un buen derbi. Y si estas tres victorias consecutivas, dos fuera de casa, creo que puede servir de acicate para que el equipo crea aún más en la victoria».

Por su parte, el equipo entrenado por Manuel Pellegrini ha recuperado buenas sensaciones después de haber tenido una racha de cuatro derrotas consecutivas en el campeonato. Ahora llega después de sumar seis puntos de seis posibles con los triunfos en los partidos afrontados ante el Celta (2-1) y Valencia (1-2). El Betis se encuentra en estos momentos a tres puntos de la sexta posición en la que está la Real Sociedad con 51.

En referencia al momento actual del equipo bético, Cardeñosa destaca que «lo veo bien. Creo que el otro día en Valencia dimos un paso importante. El equipo se fajó, mereció ganar. Creo que ahora mismo, el paso tan grande que dimos el otro día en Valencia lo deberíamos de ratificar aquí contra el Sevilla de cara a Europa». A falta de seis jornadas, el equipo bético es séptimo en la clasificación con 48 puntos, uno más que los que tiene el Valencia, octavo en la tabla. Precisamente Cardeñosa, pensando en la próxima jornada del campeonato, recuerda que «el Valencia tiene un partido fuerte en Barcelona» y «si se dieran los dos resultados daríamos un paso de gigante».

Después de la visita a la sala de trofeos y al vestuario, los asistentes posaron en el terreno de juego del Benito Villamarín. La voz de la experiencia apareció en la antesala del derbi. Al igual que ocurrió hace unos meses cuando en el calendario se acercaba el Sevilla-Betis. El partido de la primera vuelta del campeonato en el Ramón Sánchez-Pizjuán terminó con el resultado de 1-1.



El exjugador del Betis Julio Cardeñosa charla con el cantante Hugo Salazar // J. M. SERRANO

#### A. GALVÁN SEVILLA

El derbi sevillano es más que un simple partido. Es una cita que nadie se quiere perder, pero que pocos futbolistas llegan a disputar. De hecho, aquellos que más han jugado estos partidos suelen adquirir la connotación de leyendas en sus respectivos equipos, teniendo en cuenta las temporadas que deben enlazarse en el primer equipo del Real Betis y del Sevilla FC. Por eso, no es de extrañar que Joaquín Sánchez y Jesús Navas sean los dos jugadores que más derbis han disputado en la historia. El portuense, que está cumpliendo su primera temporada fuera de los terrenos de juego, desde que colgó las botas al término del curso anterior, dejó su registro en 27 derbis, siendo su última participación los diez minutos finales de Sevilla-Betis (0-0) de la pasada campaña, correspondiente a la 35ª jornada de LaLiga. Muy cerca del excapitán bético está un Jesús Navas que, en caso de contar con minutos este domingo (21.00 horas) en el Benito Villamarín, le igualaría en el liderato de este particular listado de jugadores con más derbis sevillanos a sus espaldas. El palaciego ya participó como titular en el empate a uno de la 13ª jornada de esta campaña en el Sánchez-Pizjuán.

Al hablar de derbis, un nombre que siempre suele salir en la previa de estos choques es el de Diego Rodríguez ya que, al haber militado en ambos clubes (de 1982 a 1988 en el Betis y de 1988 a 1996 en el Sevilla), ha disputado estos partidos tan especiales con las dos camisetas. Por ello, este jugador aparece entre los diez que más derbis sevillanos han disputado.

#### Único en activo

Jesús Navas es el único jugador en activo que figura en este listado, teniendo aún la posibilidad de igualar a Joaquín y, en caso de prolongar su vinculación con el club nervionense este verano, de seguir ampliando sus números en estos partidos frente al eterno rival. Asimismo, en estos diez nombres figura también el del máximo goleador de los derbis, el otrora centrocampista bético Cardeñosa. El exjugador vallisoletano, que vistió durante once temporadas la elástica verdiblanca, anotó siete goles frente al Sevilla durante su estancia en Heliópolis. Esta cifra fue alcanzada también por el exsevillista Miguel Torrontegui, midiéndose al Betis en solo ocho encuentros.

Los diez jugadores que más derbis sevillanos han disputado en la historia son los citados, Joaquín Sánchez (27) y Jesús Navas (26). Tras ellos, en esa lista de ilustres, está el mítico guardameta del Betis José Ramón Esnaola (24); el defensa Diego Rodríguez (23), que jugó en ambos clubes; los zagueros sevillistas Pablo Blanco (22) y Antonio Álvarez (22); el centrocampista verdiblanco Julio Cardeñosa (21); los nervionenses Curro Sanjosé (20) y Francisco López (20); y una de las leyendas béticas, Rafael Gordillo (19).



# Los derbis en Heliópolis: 24 victorias para cada equipo y 22 empates

El Betis recibe este domingo a su eterno rival, el Sevilla, en el Benito Villamarín. Los verdiblancos llegan al derbi sevillano metidos de lleno en la pelea por conseguir puestos en algunas de las competiciones europeas, ya sea la Liga Europa o la Conference. Ante esto, los sevillistas, que prácticamente ya han llegado a su destino de la temporada, la salvación, llegarán al recinto de la Avenida de la Palmera para tratar de impedir que sus vecinos consigan su propósito.

Los verdiblancos juegan de local, donde no consiguen la victoria en liga desde 2018, cuando un gol de Joaquín dio los tres puntos a los hombres entrenados entonces por Quique Setién. En la Copa del Rey sí que vencieron recientemente, en el año 2022, cuando el Betis se proclamó campeón de la competición más antigua de España.

Los datos de los derbis disputados en suelo heliopolitano están muy equilibrados. Tanto es así que de los 70 que se

han disputado, 24 ha ganado cada conjunto. Además, se han cosechado 22 empates. El Sevilla se ha hecho con el 35 por ciento de los derbis disputados en Heliópolis, mientras que los béticos han vencido de local en el 34 por ciento de los choques. El 31 por ciento de los partidos han finalizado en empate. La última victoria sevillista en el estadio Benito Villamarín data de noviembre de 2022, cuando el cuadro dirigido por entonces por Julen Lopetegui se impuso a los de Manuel Pellegrini por 0-2 gracias a los tantos de Marcos Acuña y de Héctor Bellerín en propia puerta.

#### **CON GUIDO Y CARDOSO**

### Isco se entrena en la jornada de descanso

M. GONZÁLEZ SEVILLA

Isco se ejercitó en la mañana de ayer en la ciudad deportiva Luis del Sol preparando el derbi Betis-Sevilla. El malagueño ha aprovechado el día de descanso de la plantilla para desarrollar una sesión voluntaria en la que avanzar en su puesta a punto de cara al choque del domingo tras tener que ser reservado en el duelo en Valencia a la hora de partido por unas molestias físicas que podían ir a más. El jugador fue sustituido entonces por Nabil Fekir en el tramo final de un duelo en el que el de Arroyo de la Miel fue elegido como el MVP.

De esta forma Isco ha acudido ayer por la mañana a las instalaciones béticas para trabajar con los recuperadores y los fisios y mejorar así en sus prestaciones de cara al domingo y al decisivo tramo final de la temporada para clasificarse de cara a Europa. Isco es pieza fundamental en el Betis y la semana pasada ya se reservó en algún entrenamiento. El lunes y el martes hizo trabajo específico de recuperación y ayer miércoles continuó con las sesiones individuales planificadas para su puesta a punto de cara a estos encuentros.

«Estoy bien. Recuperándome de unas pequeñas molestias, pero va bien la cosa. Sí, espero llegar al derbi, estamos trabajando de hecho para llegar al cien por cien al partido», señalaba Isco en los medios oficiales del club esta semana. Después del encuentro en Valencia había manifestado que «llevo esta semana arrastrando unas molestias. Hablé con el entrenador y le dije que no estaba para el partido entero, pero los tres puntos son lo más importante».

Isco no ha sido el único que ha estado en la ciudad deportiva haciendo sus tareas pensando en el derbi, sino que otros jugadores como Guido Rodríguez y Johnny Cardoso han acudido para hacer trabajos específicos. El argentino y el estadounidense son habituales en las jornadas de entrenamiento voluntario dado que siguen sus rutinas específicas.

Hoy jueves volverá el equipo verdiblanco al completo sobre el césped para desarrollar una sesión que se celebrará en el estadio Benito Villamarín, escenario del derbi de este domingo a las 21.00. Se espera que todos los jugadores a excepción de Marc Bartra y Chimy Ávila, lesionados de larga duración, estén disponibles. No tiene el Betis ningún sancionado para este partido. En el estadio se prevé una sesión táctica para anticipar situaciones que pueden presentarse en el derbi.

# Cabeza fría antes del derbi

El vestuario bético evita elevar la tensión interna antes del duelo y llama a la calma

MATEO GONZÁLEZ SEVILLA

Cabeza fría y ganar. Son los dos mensajes que insistentemente se repiten en el vestuario del Betis en estos días previos al derbi del domingo en el estadio Benito Villamarín. El segundo es lógico por ser el objetivo indiscutible en un duelo de estas características, en casa, persiguiendo atar el puesto europeo y ante un rival al que distancian los verdiblancos en once puntos en la clasificación. Pero el primero indica la fórmula que quiere emplearse en la caseta heliopolitana para ir consumiendo las horas que restan hasta el duelo de máxima rivalidad. La idea se ha transmitido desde el cuerpo técnico y los capitanes al grupo tratando de no hacer más larga de lo necesaria la semana y buscando evitar una sobreexcitación que ya le pasó factura a los béticos en otros derbis.

Se recuerdan las expulsiones de Borja Iglesias y Fekir en 2022 que quebraron la ventaja verdiblanca de 1-0 en un duelo en el que no supieron manejar la superioridad. O la reacción en la grada con el lanzamiento del palo en la Copa que impactó en Jordán y que forzó a aplazar la terminación del duelo a puerta cerrada. Quieren en Heliópolis que se genere un ambiente competitivo de derbi en el estadio pero que eso no afecte a los jugadores antes de tiempo. Por esa razón se busca relajar el tono en las declaraciones públicas y en el comportamiento de los jugadores, dándole importancia al derbi pero sin artificios ni irresponsabilidades.

Un ejemplo fue Fornals en El Desmarque, señalando que «nosotros no necesitamos calentar el partido, sería un error caer en niñateces». El castellonense se refería a las palabras de Óliver Torres en las que decía que «también es bonito silenciar un estadio cuando ganas». «El Betis juega con un estado de ansiedad, una urgencia histórica y más el domingo. El domingo es un partido en el que se juega mucho el Betis, casi entrar en Europa, y la mala suerte es que le ha tocado el Sevilla. Eso puede ser un gran palo. Pueden jugar mejor, estar mejor clasificados... siempre dicen que este es el partido donde se va a ganar, pero luego pasa lo que pasa. Se van con la cabeza agachada», decía Joaquín Caparrós en Canal Sur el domingo.

Ante declaraciones como esas, de las que se ha hablado en el vestuario bético, el grupo prefiere no reaccionar con palabras gruesas y relajar la tensión para encarar el derbi con la confianza de tener la ventaja de jugar en casa y

Pellegrini y los capitanes expresan tranquilidad hacia el grupo de cara a no cargar de presión al equipo ante el partido de haber demostrado durante toda la temporada una regularidad que le hace ser favoritos para obtener la victoria. Pellegrini ha insistido mucho durante la temporada a sus hombres en su responsabilidad ante las tarjetas recibidas para evitar lo sucedido durante el año pasado con las expulsiones y de la misma manera además de apretar para mentalizar a los suyos los discursos se impregnan de calma y de serenidad.

En todo caso a partir de hoy, con el entrenamiento en el estadio Benito Villamarín, escenario del encuentro, irá subiendo la temperatura antes del derbi dada la cercanía aunque en el grupo bético de trabajo tanto Pellegrini como los capitanes insisten de manera general en tener cabeza para saltar al campo en las mejores condiciones en un partido de estas características en el que casi todo se iguala. Una tranquilidad que beneficia para poder atender las cuestiones más relevantes en el plano físico y táctico y no entrar en disputas externas innecesarias, como se ve en la idea que se traslada desde el centro de operaciones bético.

«Ganar» es la palabra que más veces repite Pellegrini en sus charlas, según desvelaba Johnny Cardoso en declaraciones a El Chiringuito. El técnico aspira a mejorar sus datos en los derbis logrando su primer triunfo liguero ante el eterno rival desde que llegó a Heliópolis. En la Copa del Rey de 2022 ya lo consiguió pero le falta en la competición de la regularidad. La victoria, eso sí, permitiría al Betis garantizar que acabará el curso por delante del Sevilla.



Fernando y William Carvalho se saludan ante Guido, Rui Silva y Bravo en el entrenamiento del Betis // MANUIEL GÓMEZ



Isaac Romero, durante el Sevilla-Mallorca del pasado lunes // EP

# Sin acuerdo con el salario para cerrar la renovación de Isaac

Sí está pactada la duración del hipotético nuevo contrato y la mayor cláusula de rescisión

C. V. / N. P. SEVILLA

El Sevilla comienza a dar pasos hacia el frente para diseñar el equipo de la próxima temporada una vez que la permanencia parece atada aunque todavía no lo termine de estar matemáticamente. Víctor Orta y su equipo son conscientes de que Isaac Romero se ha convertido en un futbolista relevante dentro de la plantilla a raíz de su irrupción en el primer equipo y trabaja para que no salga este verano y para que, en caso de hacerlo, el Sevilla tenga posición de fuerza en las hipotéticas negociaciones.

A partir de su meteórica llegada al primer equipo el pasado mes de enero, la preocupación por la cantidad en la que estaba establecida la cláusula de rescisión se apoderó de gran parte del sevillismo que temía que algún club importante apostase de verdad por llevarse a Isaac y lo acabara

haciendo a un precio más bajo del que pudiera marcar su valor de mercado. La presión por revisar el contrato del punta ha sido por lo tanto constante desde el mes de enero pese a que el futbolista se ha llegado a llevar dos meses sin ver portería hasta que se reencontrara con el gol el pasado lunes, y el acuerdo no termina de cerrarse.

Pero las negociaciones no cesan. La dirección deportiva sevillista y el entorno del futbolista siguen avanzando para llegar a un acuerdo cuanto antes y, pese a que hay optimismo, todavía hay algunos importantes flecos por los que las dos partes no terminan de estrecharse las manos.

Sí se ha dado el visto bueno -tal y como anunciaba Relevo en los últimos días- tanto por parte de Isaac como por parte del Sevilla a que el nuevo contrato tenga establecido como fecha de caducidad el mes de junio de 2027 y que además la cláusula de rescisión sea de 40 millones de euros. Cuando el jugador ha alcanzado los 15 partidos con el Sevilla ya el precio de salida del delantero aumentó desde los 15 'kilos' hasta los 20, pero de llegarse a un acuerdo, la cláusula de rescisión se verá de nuevo ampliada notablemente ahuyentando de este

El Sevilla estrena residencia en la ciudad deportiva

El Sevilla abrió ayer a nivel virtual las puertas de la nueva residencia de la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios con un vídeo en el que se comprobaba de manera fidedigna cuál es el funcionamiento habitual de los distintos empleados que trabajan en el club de Nervión, y sobre todo, el equipamiento de estas zonas destinadas a un grupo de personas, como es la primera plantilla y otros miembros del staff que dirige Quique Sánchez Flores. Cocina, sala de charlas o de readaptación, todo listo para la vida de un club de elite.

Desde que ha estado disponible para el primer equipo, Quique Sánchez Flores lo ha colocado siempre como titular modo a posibles compradores que vieran en él una oportunidad de mercado por su precio reducido.

En el punto en el que se encuentran las discrepancias entre el Sevilla e Isaac es en el nuevo salario del futbolista. Por el momento están alejados en este relevante asunto, pero se estima que se podrá llegar a un acuerdo cediendo ambas partes en sus posturas al respecto. La realidad económica del cuadro nervionense obliga a la dirección deportiva a asumir que se tendrán que recortar considerablemente los gastos a la hora de confeccionar la plantilla. Isaac Romero no es uno de los futbolistas a los que el club pretende dar salida. Más bien todo lo contrario, en el club están encantados con la adaptación que ha mostrado a la élite y consideran que puede ser pieza clave en el nuevo y austero Sevilla.

#### Fe inquebrantable de Quique

Desde que ha estado disponible para Quique Sánchez Flores a mediados del mes de enero, Isaac ha sido titular en todos los partidos que ha disputado el Sevilla. Tras un comienzo espectacular en el que anotó cinco goles en su primer mes como futbolista profesional, al delantero se le mojó la pólvora. Quique Sánchez Flores en cualquier caso no ha perdido la fe en él y lo ha ido manteniendo en el once inicial junto a En-Nesyri al frente del ataque hasta que se desatascó el pasado lunes con su gol ante el Mallorca. Una liberación que pretende ahora aprovechar el Sevilla en el próximo derbi el domingo.

64 DEPORTES

# Xavi ahora se queda en el Barça

El técnico azulgrana, que anunció su dimisión irrevocable hace tres meses, acordó ayer con Laporta cumplir su contrato y permanecer hasta 2025

SERGI FONT / MIGUEL ZARZA BARCELONA

avi ha reculado y cumplirá su contrato, que expira el 30 de junio de 2025. Fue un día largo que concluyó en casa de Laporta, que acabó derrumbando las pocas reticencias que le quedaban al técnico catalán para que siguiera al frente del equipo esta próxima temporada a pesar de acabar el curso en blanco. El presidente se ha salido con la suya y hoy comparecerá públicamente para explicar las conversaciones con el entrenador y la decisión final.

El día comenzó con una reunión de la Junta, en la que varios directivos le expresaron a Laporta sus dudas a la continuidad del entrenador. Si bien desde que anunció su renuncia el pasado 27 de enero encadenó 13 partidos sin perder, la eliminación ante el PSG en la Champions League y la derrota en el Bernabéu reavivaron los fantasmas en torno al egarense. A pesar de ello, el presidente estuvo firme en el discurso mantenido en los últimos días, asegurando que pretendía convencer al técnico para que echara marcha atrás.

Mientras, los directivos se reunían para decidir el precio de los abonos del próximo año, analizar la situación económica del club y valorar el cambio de camiseta de cara a la temporada que se avecina, Xavi y Deco mantenían una cumbre en la Ciudad Deportiva, aprovechando que el equipo tenía día libre y las instalaciones estaban tranquilas. El primero en llegar fue el entrenador, sobre las 17.30 de la tarde. Diez minutos más tarde lo hacía el director deportivo. Estuvieron exponiendo sus opiniones durante una hora y cuarto, aproximadamente.

Xavi le pidió garantías para que configurara un equipo competitivo, con tres refuerzos de primer nivel: un lateral, un pivote defensivo (aquí Xavi propuso los nombres de Kimmich y Zubimendi, tentados anteriormente y descartados por el precio de salida) y la llegada de Bernardo Silva, deseo del egarense desde que aterrizó en el banquillo culé. Tras explicarle las limitaciones económicas del club y hacerle ver que era la mejor opción para seguir en estos tiempos complicados, decidieron proseguir la cumbre en casa de Laporta.

El mandatario, que se encontraba en su domicilio con su íntimo amigo y vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, esperaba acabar de convencerle tras las últimas muestras de cariño que le profesó públicamente. Además, era consciente de que el entrenador había recuperado la fe en su proyecto tras la



Xavi Hernández, en el Bernabéu // IGNACIO GIL

De «irrevocable» (27 de enero)...

«Por el bien de todos, lo mejor es que me marche. No quiero ser un problema, una rémora. Esto quitará tensión a la situación» ...a las dudas (15 de abril)

«No es el momento ahora. Hay que pensar en trabajar, en el siguiente partido. Preocuparos por el equipo, por el club. Yo no importo» reanimación del equipo, el compromiso de los jugadores de peso y el apoyo de la afición, que lo respaldó desde la grada con el cántico de «Xavi, quédate». Curiosamente el mismo que le corearon en el Bernabéu el domingo, aunque irónicamente.

A las 19.30 horas llegó Deco al domicilio particular de Laporta, poco antes que Xavi, que tuvo algunos problemas para encontrar aparcamiento. A la reunión se unió el exdirectivo y excuñado del presidente, Alejandro Echevarría, persona con gran ascendente sobre el dirigente y el vestuario.

No tardó mucho Laporta en acabar de convencer a Xavi, que entendió su retroceso como un acto de barcelonismo. Hace tres meses aludió a la salud mental, a su familia, a que no disfrutaba, a que era lo que necesitaba el club y a que lo tenía pensado desde hacía mucho tiempo. La derrota ante el Villarreal en el Olímpico de Montjuïc (3-5) fue la gota que colmó el vaso. El técnico trató de liberar de presión al equipo y lo consiguió, aunque su continuidad se convirtió en un debate permanente. El próximo domingo, en la previa del partido ante el Valencia, deberá dar explicaciones y justificar su cambio de opinión.

#### Laporta, presionado

Laporta, que se vio obligado al principio a contratar a Xavi, presionado por el entorno y la prensa afín, buscó alternativas. Mikel Arteta, Luis Enrique y Jürgen Klopp estaban entre sus favoritos, pero los dos primeros estaban blindados por Arsenal y PSG y el tercero, decidido a tomarse un año sabático tras nueve en el Liverpool. Nagelsmann, que renovó con la selección alemana, Tuchel, que quedará libre tras el anuncio del Bayern de que no seguirá al frente del club bávaro, y Hansi Flick, sin equipo, eran el plan B que también gustaba al presidente. Pero la crisis económica del club solo permitía pensar en Rafa Márquez, entrenador del filial, como relevo de Xavi.

La propuesta de juego del equipo, el apoyo del vestuario y la acertada apuesta por la cantera en tiempos difíciles, con la explosión de jugadores como Lamine Yamal, Fermín o Cubarsí, avalan a Xavi, por encima de sus resultados deportivos. A pesar de defenderse asegurando que el equipo está en construcción (el año pasado ganó Liga y Supercopa) esta temporada está a once puntos del Madrid en la Liga, eliminado en cuartos de Copa ante el Athletic, en cuartos de Champions goleado en casa ante el PSG y derrotado claramente en Supercopa por los de Ancelotti. Hoy, Laporta, que al ganar las elecciones proclamó que «perder tendrá consecuencias», deberá explicarse muy bien.



# NOVELA NEGRA

Sumérgete en el oscuro mundo del crimen con esta fascinante selección de grandes autores del género.

PRIMERA ENTREGA
DOMINGO 28 DE ABRIL

ARTURO PÉREZ-REVERTE FALCÓ

For solo

5,95 €

con ABC

NOVELA NEGRA

VPCFT

Disfruta de los personajes y las investigaciones policiales más misteriosas, en una selección de 25 títulos de los autores más consagrados como Ken Follett, Stephen King, Pierre Lemaitre, Arturo Pérez-Reverte, John Grisham, Jo Nesbo, Fred Vargas, Mary Higgins Clark y muchos más.

CADA DOMINGO UNA NUEVA ENTREGA POR SOLO 5,95 €

5 MAYO

KEN FOLLETT EN LA BOCA DEL DRAGÓN 12 MAYO

PIERRE LEMAITRE ROSY & JOHN **19 MAYO** 

JO NESBO SANGRE EN LA NIEVE 26 MAYO

STEPHEN KING JOYLAND

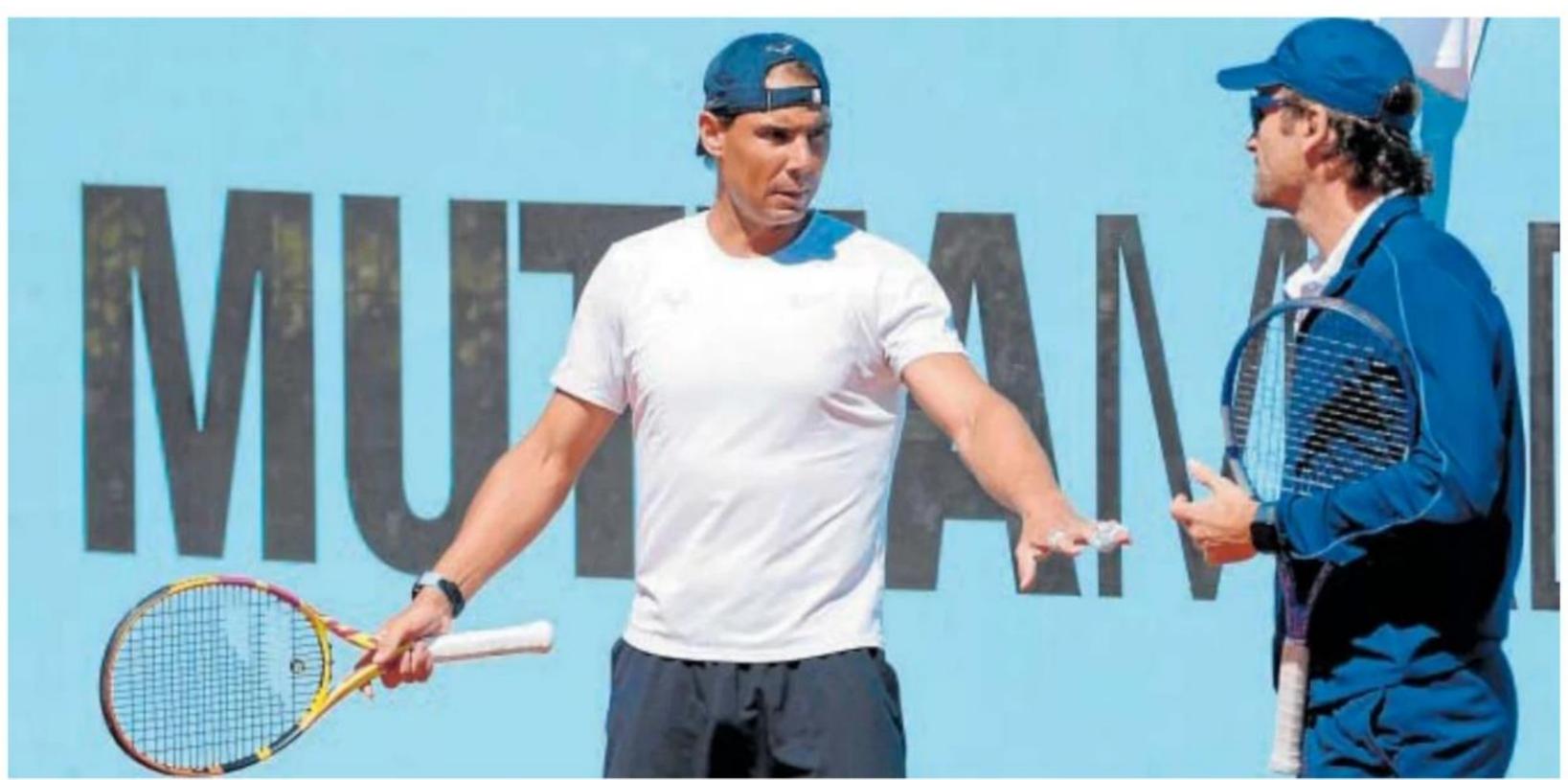

Nadal, con Carlos Moyà, en el entrenamiento de ayer en la Caja Mágica // AITOR MARTÍN

### **MUTUA MADRID OPEN**

# Nadal deja Roland Garros en suspenso

Cada comparecencia del español deja cada vez más a la vista su final. Jugará hoy en Madrid por lo emocional, pero dice que así no saltará a la pista en París

LAURA MARTA

s un miércoles cualquiera por la mañana, pero en los pasillos de la Caja Mágica la actividad bulle. Hay colegios y grupos de amigos que han venido a pasar el día, y carreras porque alguien ha descubierto que Rafa Nadal se entrena en la pista 16, a pleno sol, que se agradece porque a la sombra se necesita un abrigo. Desde las once las gradas están llenas esperándolo. Después es imposible intuir que está ahí, agolpado el personal, un centenar de móviles tratando de capturar su imagen. Abajo coinciden por unos momentos, en pistas contiguas, Alcaraz y Nadal, que se saludan, y hasta el murciano observa de reojo. Está como está, pero sigue siendo Nadal.

Sus golpeos en la pista chocan después con sus palabras frente a los micrófonos. Velocidad y potencia en los primeros, resignación y lentitud en las segundas. Pocas veces se lo ha visto tan cariacontecido, asumido que está ganando el Nadal que sufre, y al que no le alcanza con lo que tiene para ser él, contra el Nadal de siempre, el competitivo, el que protagonizaba las batallas que han hecho de él más leyenda incluso que sus logros. Pero era otro el rival, al otro lado de la red. No él mismo. «No estoy al cien por cien y si no fuera Madrid no saltaría a la pista», dice con rotundidad en una de las ruedas de prensa más multitudinarias que se recuerdan aquí.

Contundente como lo ha sido poco en estos meses, atrapado entre el querer y el no poder, explica que no está para jugar, pero condiciona su presente el componente emocional con sabor a despedida. «Jugar por última vez en Madrid significa mucho. Sé lo que va a pasar, quiero vivirlo». Habla el Nadal más emocional, el que cumplirá 38 años en junio y el que se despega de recibir homenaje alguno porque se siente querido sin ellos. «Sólo aspiro a salir, jugar, divertirme, disfrutar. Nadie me tiene que demostrar nada, ya lo han hecho durante muchos años», remarca el balear que subraya que como el público de casa, pocos en el mundo.

El campeón de 22 Grand Slams y cinco títulos en Madrid solo ha jugado cinco partidos en este curso que se tomó de recuperación para poder despedirse a su manera. Pero no la está encontrando. No desvela mucho de su puesta a punto porque ni él lo sabe con seguridad. Admite que saca algo mejor que hace unos días en Barcelona, cuando ganó a Cobolli y perdió con De Miñaur (7-5 y 6-1). Pero no es exactamente el tenis lo que perturba su realidad: «Son limitaciones de mi cuerpo. No me siento lo suficientemente bien para jugar con libertad. Y eso no me permite competir como quisiera. Soy una persona competitiva. Y en Barcelona me tuve que dejar ir. Para mí eso es difícil. Porque ganar y perder es parte de la vida, pero me exijo para ser competitivo. No fui feliz en el segundo set».

Tal es la incógnita que, repite, no quiere engañar a nadie, pero la alarga hasta París. Saldrá hoy a la pista porque es Madrid, pero... «No sé qué pasará en tres semanas, pero no voy a jugar en París como estoy hoy. Saldré a jugar si me siento capacitado para competir. Si no, no le veo el sentido. Voy a intentar darme las máximas oportunidades de hacerlo y si no, máxima satisfacción. No

#### Rafa Nadal

Tenista

«Poder jugar por última vez aquí significa mucho. Sé lo que va a pasar y quiero vivirlo»

«No voy a jugar en París como estoy hoy. Sólo saldré si me veo competitivo. Si no, no le veo sentido» se acaba el mundo con Roland Garros; están los Juegos y otros formatos [sí irá a la Laver Cup]. No haré nada más de lo que me sienta capaz y me ilusione».

Es el ambiente del adiós, nunca tan cerca como en esta puesta en escena en la Caja Mágica, que no pisaba desde los cuartos de final de 2022, derrota ante Alcaraz. Después triunfó en París, con un pie adormecido, y después, unas semifinales de Wimbledon que no jugó porque otra vez el cuerpo. Por eso, se guarda la voluntad de intentarlo un poco más. «Hoy, la conversación es esta. Pero las cosas en el deporte pueden cambiar rápidamente. No pierdo la esperanza y quiero estar preparado por si el cuerpo responde mejor. Si no me doy la oportunidad, esa posibilidad la pierdo». Ese hacer lo que necesita es trabajar: jornadas de entrenamiento de más de dos horas, con sesiones dobles de mañana y tarde algunos días, complementado con mucho ritmo en el gimnasio y un baño de masas sin igual.

Con Nadal así, lo de menos es el rival, un chaval de 16 años, 1.028 del mundo, al que no ha visto jugar. Su camino es otro. «Espero salir y hacer primero disfrutar de estos últimos momentos aquí. Lo idóneo sería poder jugar y no tener mucha limitación. El objetivo es terminar el torneo vivo, físicamente hablando», zanja este Nadal, que desfilará por la Caja Mágica por última vez.

Rafa Nadal - Darwin Blanch

No antes de las 17.00h. Movistar y TDP Torneo: Mutua Madrid Open. Ronda: Primera.

## Badosa suma otra decepción

Nueva derrota entre frustraciones y gestos de desesperación de la catalana. Bouzas gana

L. M. MADRID

El mejor día, hasta el momento, para Jessica Bouzas, primera victoria en un WTA 1.000, es otra espina clavada en la confianza y el espíritu de Paula Badosa, derrotada en primera ronda de Madrid tras desaprovechar un primer set a favor (2-6, 6-3 y 6-3). El contraste también se vio durante el partido, con una Bouzas que se encendía mientras a Badosa se le multiplicaban los errores y los gestos de contrariedad.

Para la gallega es un impulso que la lleva a Ostapenko, para la catalana otro trago difícil de digerir. Porque esta vez el problema no está en el físico, aunque continúe con el muslo vendado. «Estoy decepcionada. Tenía muchas ganas de venir aquí, vengo de lo que vengo (una lesión crónica en la espalda y muchos parones por ello). Esperaba más quizá, pero tampoco puedo pedir mucho más. Físicamente es lo que hay. Si entro en



Badosa, durante su partido ante Bouzas // EFE

la pista, entro porque estoy bien, pero mi nivel de tenis ha sido muy bajo», aceptó dolorida en el orgullo.

Había sido capaz de revertir los nervios del debut e imponer su mayor potencia, con ganadores desde cualquier punto de la pista. Pero comenzó a dudar, curiosamente, cuando amarró el primer set. De golpe, Bouzas se iba al 4-0, y aunque logró rebajar la euforia de la gallega, 21 años y 93 del mundo, se vio envuelta en una valentía con la

#### Paula Badosa

«Hay días que me cuesta entrenar porque no soy la que me gustaría ser. No me gusta verme donde estoy»

«Cada semana hay una decepción: o por físico o por tenis, mi nivel de hoy ha sido muy bajo»

| <b>JESSICA</b> | BOUZAS               | 2  | 6   | 6      |
|----------------|----------------------|----|-----|--------|
| PAULA E        | ADOSA                | 6  | 3   | 3      |
| Bouzas         |                      | В  | ado | osa    |
| 0              | Saques directos      |    |     | 1      |
| 4              | Dobles faltas        |    |     | 5      |
| 7/19           | Puntos de break      |    | 6   | /13    |
| 58 %           | Primer servicio      |    | 6   | 0%     |
| 89 %           | Segundo servicio     |    | 8   | 6 %    |
| 53 %           | Ganados 1er servicio |    | 5   | 7%     |
| 48 %           | Ganados 2º servicio  |    | 3   | 7%     |
| 90             | Puntos ganados       | 87 |     |        |
| Balteri        | Duración: 2h05       |    |     | - Line |

que acabó por consumir las esperanzas de Badosa. «He sacado mi carácter; es un sueño ganar en el estadio Manolo Santana. Es mi torneo favorito», exponía eufórica Bouzas.

Al otro lado, una Badosa deshecha. Había sido un viaje tortuoso hasta aquí y desde hace tiempo. Afrontaba 2024 con ganas, pero no está encontrando su nivel, y no esconde que el bajón emocional es grande: «Me consuela pensar que ha sido un problema de tenis, y esto se puede mejorar entrenando. Pero cada semana hay una decepción: hoy por tenis, ayer por físico. Me gusta mucho el tenis, me encanta competir, pero no me gusta nada verme donde estoy. Siempre he tenido expectativas altas, he vivido emociones muy grandes, he estado lo más arriba y ahora me veo casi en lo más bajo. Hay días que se me hace difícil hasta estar en el club porque no soy la que me gustaría ser. Me está costando levantarme cada vez. Sigo creyendo en mí. Sé que el nivel de tenis está, pero emocionalmente...».



### 68 PASATIEMPOS

#### **SORTEOS DE AYER**

CUPÓN DE LA ONCE (Mié. 24) 01799 Serie: 014 TRIPLEX DE LA ONCE (Mié. 24) S.2: 156 S.1: 246 S.3: 649

MI DÍA DE LA ONCE (Mié. 24)

Fecha: 10 ABR 1942 N° suerte: 04 BONOLOTO (Mié. 24)

7 23 24 31 40

Complementario: 5 Reintegro: 5

SÚPER ONCE (Mié. 24)

Sorteo 1:

02-04-08-20-24-26-35-36-47-51-53-54-57-59-72-73-74-76-80-81 Sorteo 2:

04-05-11-12-15-19-20-21-22-24-28-29-53-54-56-60-64-67-68-74 Sorteo 3:

02-11-19-25-29-32-33-38-41-47-49-51-63-66-69-74-75-76-80-84

#### Suscribete ya a





#### Y disfruta de una navegación ilimitada en abc.es



#### **SORTEOS ANTERIORES**

CUPÓN DE LA ONCE

Domingo 21: 97521 Serie: 032 49866 LaPaga: 013 Lunes 22: Martes 23: 76948 LaPaga: 028

TRIPLEX DE LA ONCE

736 / 684 / 878 Domingo 21: Lunes 22: 518 / 209 / 865 Martes 23: 835 / 902 / 120

BONOLOTO

Domingo 21: 13-19-24-30-40-47 C:23 R:5 16-23-25-28-36-37 C:45 R:7 Lunes 22: Martes 23: 09-14-21-43-44-45 C:38 R:0

LOTERÍA PRIMITIVA

Sábado 20: 10-12-28-40-43-44 C:20 R:2 Lunes 22: 04-14-22-29-35-42 C:40 R:1

GORDO DE LA PRIMITIVA Domingo 21: 08-27-35-45-50 C:6

EUROMILLONES

E: 1-3 Viernes 19: 10-20-40-44-46 06-09-11-32-49 Martes 23: E: 2-10

LOTERÍA NACIONAL

Sábado 20 de abril Primer premio: 91210 Segundo premio: 31907 Reintegros: 0.3y9

LOTERÍA NACIONAL

Iueves 18 de abril Primer premio: 65500 Segundo premio: 68928 Reintegros: 0,2y5

#### Crucigrama blanco Por Óscar

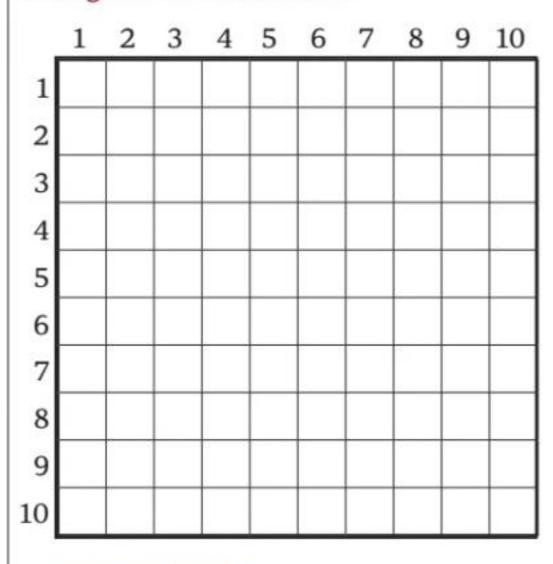

HORIZONTALES.- 1: Distinguirá algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. 2: Igualdades que contienen una o más incógnitas. 3: Siglas comerciales. Esparciese en gotas menudas agua u otro líquido. 4: Aeronave no tripulada. Adornas. 5: Al revés, persona ilustre y famosa por sus hazañas o virtudes. Aparato que, mediante el empleo de una corriente auxiliar, permite la regulación y dirección de la corriente principal de un circuito. 6: Decimoquinta letra del abecedario español. Al revés, puse algo contra

#### Contiene 10 cuadros en negro

otra cosa para entorpecer o impedir su efecto. Símbolo del titanio. 7: Señora de la casa. Masticabas y deglutías un alimento sólido. 8: Al revés, armazón del automóvil que soporta la carrocería. Símbolo del lawrencio. 9: Serie de muchas cosas que están, suceden o se mencionan por su orden, plural. 10: Edificio para habitar. Embuste, trampa, estafa.

VERTICALES.- 1: Desprecias, menosprecias. Cien. 2: Hijo de Dédalo. En las armas de fuego, pieza que se coloca convenientemente para asegurar la puntería. 3: Suyo. Hicieses que el aire dé en algo para que se seque. 4: Parte muscular del cuerpo humano o animal, plural. Sujeta con cuerda. 5: Resonancia. Caja con una sola hendidura que sirve para guardar dinero. 6: Adinerado, acaudalado. Fruta podrida o dañada. 7: Al revés, prende del uniforme militar para cubrir la cabeza, a manera de sombrero de copa sin alas y con visera. Caminar de acá para allá. 8: Vano, fútil, inútil. Al revés, en aquel lugar. 9: Sobresalieran, destacaran. Hagáis que alguien adquiera seso o cordura. Al revés, campeón.

#### Jeroglífico



A ese, ni agua

#### **Ajedrez**

#### Blancas juegan y ganan



Larsen - Brinck (Esbjerg, 1978)

#### Crucigrama Por Cova-3

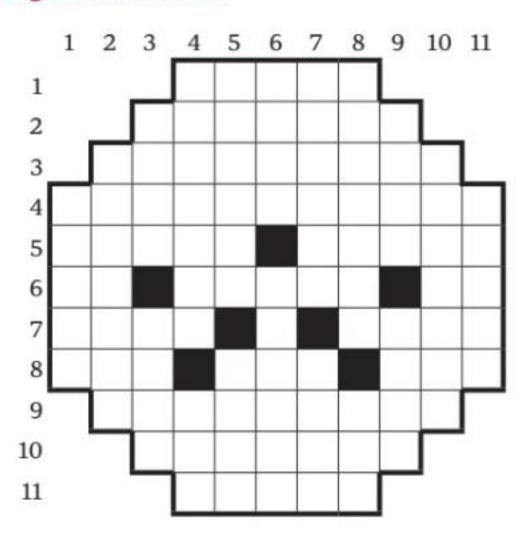

HORIZONTALES: 1: Adjetivo comparativo. 2: Ingiriera líquidos. 3: Al revés, enamoramos, conquistamos. 4: Volvían a absorber. 5: Deje solo, apartado y sin compañía a alguien. Quisiera. 6: Universidad de Cantabria. Que no deja pasar la luz. Al revés, consonante. 7: Marca de moda creada por un diseñador francés de nombre Christian. En ella están la lengua y los dientes. 8: Oficina Nacional de Emprendimiento. Al revés, el hermano de mi padre. Al revés, monarca. 9: Hacen que algo pierda su capacidad de actuar. 10: Tapes a alguien con elementos de abrigo como mantas o similares. 11: Al revés, tiene en su poder

VERTICALES: 1: Rápido. 2: Al revés, comiences. 3: Cierto tipo de serpiente, plural. Al revés, sufijo que forma adjetivos que indican pertenencia, condición, relación... 4: Tiritera. Trabaje la tierra. 5: Al revés, ponía algo en una balanza para averiguar su peso. Color marrón claro. 6: Construcción de palitos y ramitas realizada por un animal para poner sus huevos en él. Llenos después de haber comido mucho. 7: Al revés, tarjeta que acredita la identidad de su propietario y que le habilita para pertenecer a un grupo o para realizar una actividad. Estilo, clase, ejemplar. 8: Al revés, profesional que acude cuando se declara un incendio. Volante electrónico de pagos. 9: Parte de una ópera. Escuchas. 10: Asemejan. 11: Madreperla

#### Sudoku Por Cruz&Grama

|   |   |   |   |   |   |   | - |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 4 |   | 3 |   |   |   | 1 |
| 1 |   |   | 6 | 8 |   | 2 | 5 |   |
|   |   |   |   |   | 5 |   |   | 8 |
| 6 |   | 7 |   |   |   |   |   |   |
|   | 1 |   |   |   |   | 4 |   | 2 |
|   |   |   |   |   |   |   | 9 |   |
| 9 |   |   |   | 1 | 2 |   |   | 4 |
|   |   | 8 | 4 |   | 7 |   |   | 6 |

#### Soluciones de hoy

228481150

|   | - 10 |    |    |   |   |    |    | - 70 |
|---|------|----|----|---|---|----|----|------|
| 9 | 0    | g  | 3  | 4 | £ | 9  | Ł  | 6    |
| 2 | 6    | 4  | 9  | 2 | 8 | 1  | Þ  | 2    |
| 2 | L    | Þ  | 8  | 9 | 6 | 3  | ¥. | 9    |
| 9 |      | 6  | 3  | Þ | Z | L  | 8  | 9    |
| 8 | E    | 9  | 9  | L | L | 2  | 6  | *    |
| £ | 9    | 2  | Þ  | 8 | 9 | 5  | 3  | 1    |
| L | 9    | 8  | -6 | Ε | 5 | *  | 3  | L    |
| 6 | +    | .6 | 1  | 2 | L | 9  | 9  | 8    |
|   |      |    |    |   | n | ЭK | pi | ns   |

(EN/E/MI/CO) ENEWICO **Јего**glifico

mate. 1-0 て3台!+SA貴よる1台 スコメ告こと81台+7イ告.4 1... Pxh7 2. Qg5+ [+个]太三.83空 +7点三.2 892 !2g [1. 4] !+7 # 1. Aledrez

Aria. Oyes, 10: Parecen, 11: Nacar tenraC. Tipo. 8: orebmoB. VEP. 9: 5: abaseP. Ocre. 6: Nido. Ahitos. 7: nl. 3: Boas. oenA. 4: Temblor. Are. VERTICALES: 1: Raudo. 2: seici-

Arropes. II: eesoP ONE, ofT, yeR, 9; Inactiven, 10; UC. Opaco, eC. 7: Dior. Boca, 8: Reabsorbian, 5: Aisle, Amara, 6: 2: Bebiera, 3: somadnerP, 4; HORIZONTALES: 1: Tanto. Crucigrama

(El \* representa cuadro en negro) 10: Aseséis. \*. sA. Ir. 8: Inane. \*, illA. 9: Resaltaran. \*. 6: Rico. \*. Pocha. 7: noirroM. \*. 4: Carnes. \*, Ata. 5: Eco. \*, Hucha. 2: Icaro. \*. Mira. 3: Su. \*. Oreases. VERTICALES: 1: Desdeñas. \*. C.

Retahilas, 10: Casa, \*. Arana. \*. Comias. 8: sisahC. \*. Lr. \*. 9: \*. Relé. 6: N. \*. esupO. \*. Ti. 7: Ama. 4: Dron. \*. Ornas. 5: eoréH. \*. 2: Ecuaciones, 3: SA, \*, Rociase, HORIZONTALES: 1: Discernirá.

Crucigrama blanco



El abogado Juan Gonzalo Ospina // EFE

# Juango Ospina, crítico con la defensa de Daniel Sancho en el juicio: «Es muy agresiva»

El abogado de la familia de Edwin Arrieta ha mostrado su desacuerdo con la actitud adoptada por la defensa del hijo de Rodolfo Sancho

MARÍA ALBERT MADRID

Daniel Sancho se prepara para una semana clave, inmerso en el juicio por el asesinato de Edwin Arrieta. donde los testigos de la Fiscalía y los de la acusación ya han comenzado a testificar. El español, acusado de haber asesinado premeditadamente al cirujano colombiano y de haberse deshecho de su cuerpo en Tailandia, declara hoy y dará por primera vez su versión sobre los minutos previos y posteriores al crimen.

A escasas horas de que el hijo del actor Rodolfo Sancho y de Silvia Bronchalo declare en la Corte de Koh Samui, el abogado de la familia de Edwin Arrieta, Juango Ospina, ha dado nuevos detalles sobre lo que sucede dentro del juicio. El letrado reaparecía en 'TardeAR', el programa de Ana Rosa Quintana, para hablar de las últimas jornadas del juicio y se ha pronunciado sobre la defensa de Daniel Sancho.

El abogado penalista ha reconocido que, por el momen-

to, las sesiones del juicio se han desarrollado con total normalidad. El pasado martes le tocó declarar al inspector jefe que dirigió la investigación por el asesinato de Edwin Arrieta, un hombre que se ha mostrado «muy rigoroso y meticuloso»: «Ha desgranado punto por punto las partes de la investigación», aclaraba el dirigente del bufete Ospina Abogados.

Haciendo balance de todo lo que ha sucedido por el momento, Ospina reconocía que no ha habido sobresaltos por el momento en lo que al juicio de Daniel Sancho respecta: «Con la experiencia que tengo en el ejercicio de la profesión, yo creo que el desarrollo del juicio oral hasta el momento ha sido sin sorpresas, sin ningún testigo que haya dado un giro de 360 grados», señalaba.

«El juicio oral hasta ahora ha discurrido sin sorpresas, sin que ningún testigo le haya dado un giro de 360 grados»

El letrado de la familia de Edwin Arrieta también ha dado su sincera opinión sobre la defensa de los abogados del hijo de Rodolfo Sancho, apenas unas horas antes de que este declare como principal culpable del asesinato del médico: «Yo creo que su línea de defensa es muy respetable, pero muy agresiva», insistía el español.

#### Absolución total

El motivo detrás de esta agresividad por parte de Daniel Sancho y su equipo no es otra que «buscar esa absolución o ese homicidio imprudente», dejando atrás las acusaciones de asesinato premeditado a las que se enfrenta. Ospina ha reconocido en que la defensa del cocinero español consiste en demostrar que la muerte de Edwin tuvo lugar como «fruto de una agresión».

A pesar de esto, el abogado de la familia de la víctima ha considerado que las pruebas presentadas hasta el momento no prueban si «esta teoría es cierta o válida»: «Yo creo que no y, efectivamente, la dificultad de este juicio va a ser centrarnos en la premeditación y si con las pruebas indirectas que hay o previas a la muerte de Edwin Arrieta se pueden probar», ha concluido durante su charla con 'TardeAR'.

# David Beckham se harta de Mark Wahlberg y le demanda por 9 millones de euros

Se ha admitido a trámite la demanda del futbolista contra el actor por un contencioso con su empresa de fitness

A. B. BUENDÍA MADRID

Choque de trenes. No se puede hablar de otra cosa cuando dos estrellas del calibre de David Beckham y Mark Wahlberg acaban en los tribunales. Y así sucede porque el exfutbolista reclama 9 millones de euros al considerar que la empresa de la que parcialmente es propietario el actor ha incumplido diversos compromisos de patrocinio.

Un juez decretó juicio con jurado, programado para enero de 2025, para resolver el asunto del incumplimiento de contrato. DB Ventures (es decir, David Beckham), demandó a F45, una empresa de la que Wahlberg es parcialmente propietario, en 2022, y ahora el juez admite a trámite y programa juicio para dirimir el conflicto.

El marido de Victoria Beckham asegura que firmó un contrato de cinco años con F45 como embajador de la marca a cambio de 1.5 millones de dólares al año junto con acciones de la empresa de fitness que se entregarían seis meses y 12 meses después de que la empresa saliera a bolsa en 2021.

«Sin embargo, a pesar de que DBVL mantuvo su parte del trato, F45 no emitió una compensación sustancial en efectivo y acciones a DBVL, como lo exige el acuerdo de las partes», de-

cía la denuncia. Beckham afirma que F45 no entregó las acciones durante ocho meses después de la fecha original indicada. En ese momento, la compañía del exfutbolista estimó que el precio de las acciones había disminuido por lo que «se trata de una acción por incumplimiento de contrato».

#### Adiós a la amistad

El juez dio la razón a Beckham y se la quitó a la empresa de Mark Wahlberg al denegar la moción de desestimación de F45 en septiembre de 2023. No solo se rompe una relación laboral, sino una amistad. «He sido un fan de la franquicia y del modelo de entrenamiento desde que mi amigo Mark Wahlberg me lo presentó», dijo Beckham en su día. El exjugador de Manchester United y Real Madrid terminó por eliminar las publicaciones subidas en su Instagram al ver como la otra parte iba incumpliendo lo firmado.

A principios de 2019, Wahlberg, era simple accionista minoritario cuando compró una participación en la empresa a través de su grupo de inversión, pero después de un subidón la aventura fue de mal en peor y F45 dejó de cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York en agosto de 2023 después de que los precios de las acciones cayeran por debajo de 1 dólar.





70 TELEVISIÓN

#### TELEVIDENTE

#### Ostras

BRUNO PARDO PORTO



n el primer capítulo de 'Ripley', nueva adaptación de la novela de Highsmith pero en Netflix y en blanco y negro, el protagonista se sienta a cenar con los padres del joven al que debe perseguir por media Europa. Entra en la sala un camarero y le sirve un plato de ostras. Él las observa con cara de abismo: es la mirada del astronauta antes del despegue, del primer hombre que se lanzó al mar a cazar una ballena, del primero que se enfrentó al espejo. Mira las ostras, las ostras lo miran a él, y mientras tanto aguanta las preguntas de cortesía, que son las peores, porque nunca vas a ganar nada pero

puedes perderlo todo: ¿eres de Nueva York?, ¿estudiaste aquí?; ¿en Princeton?, vaya, tus padres deben estar orgullosos; Emily, sus padres murieron cuando era pequeño; sí, se ahogaron en Long Island. En un momento de desesperación, él se agarra al tenedor como un marinero al mástil en medio de la tormenta, esperando a que alguien, por Dios, dé el primer bocado y le muestre el camino. ¿No evoluciona así esta especie?

En esa escena tonta se concreta el tema y el trauma de la serie, y se aventura el desenlace, porque un hombre se define en sus vértigos: hay más antropología en un comedor que en muchas bibliotecas, hay más verdad en un gesto inconsciente que en un discurso o una autobiografía. Lo mismo ocurre con la risa.

Dice Tinder, que es el CIS

de lo que importa, que los jóvenes cada vez beben menos en sus primeras citas. Es el 'dry dating', una ley seca autoimpuesta (todo vuelve, pero retorcido) para juzgar mejor a la persona que tienes enfrente. También calma la 'hangxiety', esto es, la ansiedad por lo que hiciste o no hiciste la noche anterior bajo los efectos del alcohol. Mientras tanto aumentan las quedadas de café, tal vez por eso cada vez lo traen de más lejos y lo hacen más ecológico y lo pagamos más caro. Las ciudades, ay, dicen más con sus negocios que con sus museos.

En esta dinámica de sobriedad late, también, una ilusión de control: la creencia de que puedes resolver el misterio de una persona en unas pocas horas. Pero nunca sabes cuándo alguien va a estallar. A veces pides ostras y el otro se derrumba. O empiezas una partida al Monopoly enamorado y la acabas soltero. Como las series.



Federico Jiménez Losantos, protagonista de 'En Primicia' // RTVE

## Jiménez Losantos, protagonista de 'En primicia'

La periodista Laura Siscar entrevista al líder de esRadio en una nueva entrega del programa sobre la profesión

F. M. MADRID

Los grandes nombres de la comunicación, el periodismo y la tertulia desfilan por La 2 en el nuevo programa de Lara Siscar, 'En primicia'. Federico Jiménez Losantos, el líder de es-Radio, será el protagonista del encuentro que se emite hoy. Losantos, que no necesita presentación, es una de las voces más influyentes de la radio española. Pero en el espacio de hoy, además de hablar y dar su particular visión de la «profesión más bella del mundo», escuchará lo que dicen de él Albert Boadella, Alaska, Cayetana Álvarez de Toledo, Borja Sémper o Andrés Trapiello.

También ofrecerá una versión muy diferente a la que el gran público conoce. Así, en este episodio, Losantos paseará por su pueblo, recordará su infancia y hablará de sus múltiples actividades. Porque además de periodista, ha sido profesor de instituto, poeta, columnista de opinión, tertuliano en televisión y, en su última etapa, estrella de la radio matinal.

Hijo de un zapatero falangista y una maestra republicana, y criado en un humilde pueblo de montaña en Teruel, Federico Jiménez Losantos ha pasado por todo. Desde su juventud como marxista en una comuna de Barcelona hasta el atentado del que fue víctima. Y de ahí, a ser uno de los periodistas más influyentes de la profesión en España.

«Su estilo agresivo, radical y directo le ha ganado admiradores y enemigos a partes iguales», dice la presentadora Lara Siscar en la nota de prensa de un programa en el que repasa en profundidad la trayectoria de algunos de los periodistas más relevantes de España, recordando sus orígenes y reencontrándose con amigos y compañeros. El primer En primicia' que se emitió estuvo dedicado a Raúl del Pozo. Después de Losantos se verán los de Manuel Jabois, Nativel Preciado, Miguel Ángel Aguilar, Rosa María Calaf o Alfredo Relaño, entre otros.

#### EL CINE EN TELEVISIÓN

POR OTI RODRÍGUEZ MARCHANTE



\*\*\* MUY BUENA \*\*\* BUENA

\*\* INTERESANTE \* REGULAR • MALA

### 'El callejón de las almas perdidas'

EE.UU. 2021. Intriga, drama psicológico. 150 m. Dir.: Guillermo del Toro. Con Bradley Cooper, Rooney Mara, Cate Blanchett.

#### 22.50 La 1 \*\*\*

La personalidad y vistosidad del cine de Guillermo del Toro prevalece en este 'remake' y en la historia basada en la novela de Lindsay Gresham. Sus personajes están empapados de brillantez visual y de un buen arma-

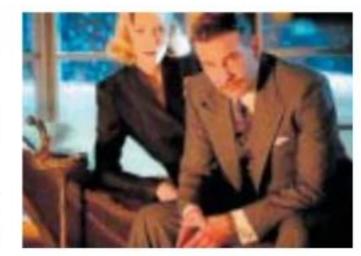

mento de malicia y viscosidad que encarna el protagonista estafador que interpreta Bradley Cooper y una Cate Blanchet pero como reflejada en el espejo de la madrastra de Blancanieves. Del Toro, fiel a sus monstruos, en el fondo siempre pobres hombres destruidos por el vicio y el engaño, consigue una atmósfera distinta dentro de un estiloso cine negro mezclado con la aparatosidad y la magia del ambiente del circo.

### 'La llorona' 22.30 La Sexta \*\*

#### EE.UU. 2019. Terror. 93 m. Dir.: Michael Chaves. Con Linda Cardellini, Patricia Velasquez.

A nadie que no le gusten los sustos disfrutará esta película, al hilo de las de 'Expediente Warren', sobre un personaje de leyenda mexicana, el fantasma de una mujer que ahogó a sus hijos y que aterroriza ahora a los vivos. Todo es predecible, aunque también efectivo, pues consigue que el espectador no se deje ni un respingo por dar.

#### 'Kursk'

#### 14.50 Trece \*\*

Bélgica. 2018. Drama. 117 m. Dir.: Thomas Vinterberg. Con Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Colin Firth.

Reconstrucción de la historia del submarino nuclear ruso ocurrida en el 2000, accidentado y hundido con toda su tripulación a bordo. Producción belga, dirigida por el danés Thomas Vinterberg y rodada en inglés, que afronta la desventura y el drama en el interior del submarino, y la actitud fría y reticente de la burocracia rusa y la angustia de las familias.

### 'La llegada' 22.15 BeMad \*\*\*\*

#### EE.UU. 2016. Ciencia ficción. 116 m. Dir.: Denis Villeneuve. Con Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker.

Villeneuve voltea hacia lo dramático y lo lingüístico el primer encuentro con extraterrestres (nada de 'conquista', 'miedo', 'intercambio'...). Unas gigantescas naves aparcan y esperan en la Tierra, y la conexión se produce con una experta en lenguas y con giros distintos a los de cualquier otra película de ciencia ficción. Hay mucho suspense, emoción y vértigo temporal.

#### PARRILLA DEPORTIVA

7.00 Golf. DP World Tour: ISPS Handa Championship (World Feed) Jornada 1. Parte 2. En directo. M+ Golf

11.00 Tenis. Mutua Madrid Open. En directo. Teledeporte

20.00 Fútbol. Serie A: Udinese Calcio-AS Roma. En directo. Jornada 32. M+ Liga Campeones 2

20.45 Balonmano. Liga de Campeones: PSG-Barça. En directo. DAZN 21.00 Baloncesto. Euroliga: Real Madrid-Baskonia. En directo. M+ Deportes

21.00 Fútbol. Premier League: Brighton and Hove Albion-Manchester City FC. En directo. DAZN

21.30 Golf. PGA Tour: Zurich Classic of New Orleans (World Feed) Jornada 1. En directo. M+ Golf

1.30 Baloncesto. NBA: Philadelphia 76ers-New York Knicks. En directo. M+ Deportes

#### LA1

rial

rial

8.00 La hora de La 1. Presentado por Marc Sala y Silvia Intxaurrondo.

10.40 Mañaneros. Presentado por Jaime Cantizano.
14.00 Informativo territo-

14.10 Ahora o nunca. Presentado por Mònica López.
15.00 Telediario 1. Presentado por Alejandra Herranz.
15.50 Informativo territo-

16.15 El tiempo. Presentado por Albert Barniol.

16.30 Salón de té La Moderna

17.30 La Promesa 18.30 El cazador stars. Presentado por Rodrigo Vázquez.

19.30 El cazador
20.30 Aquí la Tierra. Presentado por Jacob Petrus.

21.00 Telediario 2. Presentado por Marta Carazo.
21.55 4 estrellas. «Amor en

la escala Richter».

22.50 Cine. «El callejón de las almas perdidas». EE.UU.

2021. Dir: Guillermo del Toro. Int: Bradley Cooper, Cate Blanchett.

1.05 Cine. «Juego de armas». EE.UU. 2016. Dir: Todd Phillips. Int: Jonah Hill, Miles Teller.

2.50 La noche en 24 horas

#### LA 2

9.30 Aquí hay trabajo. «Todo sobre el pluriempleo y 1495 ofertas de trabajo».

9.55 La aventura del saber 10.55 Grande y hermoso. (Rep.)

11.50 Culturas 2. Invitada: Carla Antonelli, activista. 12.20 Mañanas de cine.

«Vivo para matarte». Italia. 1968. Dir: Camillo Bazzoni. Int: Steve Reeves, Wayde Preston.

13.50 Rincones de Australia. Incluye «Rupanyup y Minyip» y «Strahan».

14.45 Diario de un nómada. Carreteras extremas. Incluye «Operación Iriki» y «Llegada a Cabo Norte».

15.45 Saber y ganar 16.30 Grandes documentales

18.00 Documenta2. «Planeta arqueología: cuando el pasa-do se explica».

19.00 Los Durrell
20.30 La 2 express
20.35 Las recetas de Julie
21.30 Cifras y letras
22.00 La matemática del
espejo. «Emilio Aragón».
22.50 En primicia

23.45 Documentos TV. «Kant, el experimento de la libertad».

0.40 Afganistán, la tierra herida. «Yihad».

#### ANTENA 3

8.55 Espejo público. Presentado por Susanna Griso. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano

13.45 La ruleta de la suerte. Presentado por Jorge Fernández.

 15.00 Antena 3 Noticias
 Presentado por Sandra Golpe.

**15.30 Deportes.** Presentado por Rocío Martínez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas.

15.35 El tiempo. Presentado por Roberto Brasero. 15.45 Sueños de libertad

17.00 Pecado original 18.00 Y ahora Sonsoles. Presentado por Sonsoles Ónega. 20.00 Pasapalabra. Presen-

tado por Roberto Leal.

21.00 Antena 3 Noticias

2. Presentado por Vicente

Vallés y Esther Vaquero.

21.30 Deportes. Presentado por Rocio Martínez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas.

21.35 El tiempo. Presentado por Roberto Brasero.

21.45 El hormiguero 3.0.
Invitado: Dabiz Muñoz, chef.
Presentado por Pablo Motos.
22.45 Una vida menos en
Canarias. Emisión de los capítulos «Muerte en el set» y
«Muerte en la universidad».

1.10 Cine. «Seducida por el peligro».

#### **CUATRO**

8.15 Planeta Calleja. «Clara Lago».

9.30 Alerta Cobra. Emisión de los capítulos «Operación Job» y «Caza a Semir».

11.30 En boca de todos. Presentado por Nacho Abad.

14.00 Noticias Cuatro. Presentado por Alba Lago.

14.50 ElDesmarque Cuatro. Presentado por Manu Carreño.

15.10 El tiempo 15.30 Todo es mentira. Presentado por Risto Mejide.

18.30 Tiempo al tiempo.
Presentado por Mario Picazo
y Verónica Dulanto.

20.00 Noticias Cuatro.
Presentado por Diego Losada y Mónica Sanz.

20.40 ElDesmarque Cuatro. Presentado por Ricardo Reyes.

**20.55** El tiempo **21.05** First Dates. (Rep.)

21.40 First Dates. Presentado por Carlos Sobera.
22.50 Horizonte. Presentado

por Iker Jiménez.

1.45 ElDesmarque madrugada. Presentado por Ricardo

Reyes.

2.35 The Game Show. Presentado por Cristina Porta,
Gemma Manzanero y Aitor

3.15 En el punto de mira

Fernández.

#### TELECINCO

8.05 Informativos Telecinco. Presentado por Laila Jiménez y Arancha Morales.

8.55 La mirada crítica. Presentado por Ana Terradillos. Con la colaboración de Antonio Texeira.

10.30 Vamos a ver. Presentado por Joaquín Prat. Con la colaboración de Patricia Pardo y Adriana Dorronsoro.

15.00 Informativos Telecinco. Presentado por Isabel Jiménez y Ángeles Blanco.

15.30 ElDesmarque Telecinco. Presentado por Lucía Taboada.

15.35 El tiempo 15.50 Así es la vida. Presentado por Sandra Barneda y

César Muñoz.

 17.00 TardeAR. Presentado por Ana Rosa Quintana.
 20.00 Reacción en cadena.
 Presentado por Ion Ara-

mendi.
21.00 Informativos Telecinco. Presentado por Carlos

Franganillo.

21.35 ElDesmarque Telecinco. Presentado por Matías
Prats Chacón.

21.45 El tiempo 22.00 Supervivientes. Presentado por Jorge Javier Vázquez.

2.00 Casino Gran Madrid Online Show

#### TRECE

11.00 Santa misa. Palabra de vida

11.40 Adoración eucarística 12.00 Regina Coeli

12.05 Ecclesia al día. Presentado por Álvaro de Juana.14.30 Trece noticias 14:30.Presentado por Raquel

Caldas.

14.45 El tiempo en Trece.

Presentado por Inma Mansilla.

14.50 Sesión doble. «Kursk». Francia, Bélgica, Luxemburgo, Rumanía, Canadá, EE.UU. 2018. Dir: Thomas Vinterberg. Int: Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux.

16.50 Sesión doble. «Desperate Riders». EE.UU. 2022. Dir: Michael Feifer. Int: Drew Waters. Vanessa Lee Evigan.

Waters, Vanessa Lee Evigan. 18.30 Abierto redacción 18.45 Western. «Al sur de

San Luis». EE.UU. 1949. Dir: Ray Enright. Int: Joel McCrea, Alexis Smith.

20.30 Trece noticias 20:30. Presentado por José Luis Pérez.

21.05 Trece al día. Presentado por José Luis Pérez.21.55 El tiempo en Trece.

Presentado por Inma Mansilla.

22.00 El cascabel. Presenta-

do por Antonio Jiménez.

0.30 El Partidazo de Cope

#### HOY NO SE PIERDA...

#### 'Anatomía de Grey'

Disney+ | Bajo demanda |

Estreno de la vigésima temporada de la serie médica de Shonda Rhimes.



#### 'Los detectives muertos'

Netflix | Bajo demanda |

Serie del universo de cómics de 'Sandman', de Neil Gaiman.

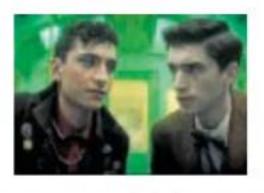

#### LO MÁS VISTO del miércoles 23 de abril

Noticias 1 Antena 3, 15.00.

**2.033.000** espectadores 21,1% de cuota



#### LA SEXTA

9.00 Aruser@s

11.00 Al rojo vivo 14.30 La Sexta noticias 1\* edición. Presentado por Helena Resano.

15.10 Jugones. Presentado por Josep Pedrerol.

15.30 La Sexta meteo
15.45 Zapeando. Presentado por Dani Mateo.

17.15 Más vale tarde. Presentado por Iñaki López y Cristina Pardo.

20.00 La Sexta noticias 2° edición. Presentado por Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez.

21.00 La Sexta Clave. Presentado por Joaquín Castellón.

**21.20** La Sexta meteo. Presentado por Francisco Cacho y Joanna Ivars.

21.25 La Sexta deportes. Presentado por Carlota Reig y Óscar Rincón.

21.30 El intermedio
22.30 Cine. «La Llorona».
EE.UU. 2019. Dir: Michael
Chaves. Int: Linda Cardellini,
Roman Christou.

0.45 Cine. «Tornado magnético». Canadá. 2011. Dir: Gordon Yang. Int: Lou Diamond Phillips, Greg Evigan.

### TELEDEPORTE

8.15 Liga Femenina Endesa. «Movistar Estudiantes-». Cuartos de final: partido de ida del play-off.

9.45 #somos triatlón

10.00 Racing for Spain
10.30 Moto Avenue. Espacio
centrado en el motociclismo
y pensado para todos los
seguidores de la gasolina y
las dos ruedas.

10.45 Tierra de campeones. Programa que repasa la actualidad de los torneos del circuito ITF Pro que se celebran en España, en los que los jugadores dan sus primeros pasos.

11.00 Mutua Madrid Open.
Emisión del torneo de tenis
que tiene lugar en la Caja
Mágica de Madrid y que
forma parte del circuito masculino de la ATP, así como del
femenino, la WTA. En ambos
casos, los tenistas juegan
sobre una superficie de tierra
batida.

22.00 Conexión París.22.35 Euro 2024: Camino a Berlín.

23.05 Eurocopa 1992. «Dinamarca-Alemania». 0.45 Mutua Madrid Open

9.33 Cine. «Las sombras de KanYe». R.U. 2023. Dir: Stefan

Mattison.

10.50 Esta ambición desmedida

13.15 La Resistencia 14.38 Lola Índigo: GRX 15.30 Ilustres ignorantes.

«El Metro».

18.05 La batalla contra la malaria

19.04 Informe Plus+. «París. La cuenta atrás».

20.00 InfoDeportePlus+ 20.40 Previa EuroLeague. «Real Madrid-Baskonia». En directo.

21.00 Euroliga. «Real Madrid-Baskonia». En directo.

23.00 Muertos, S.L.

0.04 Ilustres ignorantes. «El Metro».

0.32 La Resistencia
1.57 El limpiador. Emisión de los capítulos «La transac

de los capítulos «La transacción», «El payaso», «El turno de noche», «El chamán», «La estatua» y «El callejón sin salida».

Becker, Daniel Mehrer. 6.08 Litvinenko: el asesinato del espía ruso

4.48 Cine. «Santoalla». Espa-

ña, EE.UU. 2016. Dir: Andrew

#### CANAL SUR

8.00 Despierta Andalucía 9.55 Hoy en día. Presentado

por Toñi Moreno.

12.50 Hoy en día, mesa de análisis. Presentado por

Teodoro León Gross.

14.15 Informativos locales 14.30 Canal Sur noticias 1. Presentado por Juan Carlos

Roldán y Victoria Romero. 15.25 La tarde. Aquí y ahora. Presentado por Juan y Medio

y Eva Ruiz. **18.00 Andalucía directo.** Presentado por Modesto Barragán y Paz Santana.

19.50 Cómetelo. «Solomillo de cerdo con dátiles y bacon». Presentado por Enrique Sánchez.

20.30 Canal Sur noticias 2.
Presentado por Miguel Ángel
Sánchez.

21.00 Informativos locales 21.45 Atrápame si puedes. Presentado por Manolo Sarria.

22.45 Cine. «Layer Cake, crimen organizado». R.U. 2004. Dir: Matthew Vaughn. Int: Daniel Craig, Tom Hardy.

0.20 Cine. «Nato 0. El origen

del mal».

2.00 Lo flamenco. Presentado por Manuel Curao.

### Solomillo de cerdo con dátiles y queso, en 'Cómetelo'

Canal Sur | 19.50 h. |

El espacio de cocina 'Cómetelo' prepara este jueves un menú completo. Solomillo de cerdo gratinado con dátiles y queso, acompañado de una salsa de calabaza y unas patatas panaderas con cebolla, pimiento verde y rojo, ajo y tomillo.

El mundo del queso andaluz sigue aportándonos grandes y sabrosas sorpresas. Por ello, el programa viaja hoy a Castilleja del Campo, Sevilla, para conocer algo más de este producto.



Editado por Diario ABC, S.L.U., Albert Einstein, 10, Isla de La Cartuja 41092 Sevilla. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. Número 39,564 D.L.I. SE 3-1958 Apartado de Correos 43. Madrid. Teléfono de atención 954 488 888.





Accede gratis a ABC Premium ★
Escanea el
código QR
con tu

código QR con tu móvil para acceder sin límites desde la 'app'

#### 6MUGJ5

# Verbolario

POR RODRIGO CORTÉS

**Columna,** *f.* Artículo de opinión en el que alguien encuentra algo indignante.

#### **EPISODIOS LOCALES**

# Claveles sin revolución



El general José Embrioni, alcalde de Buenos Aires, en los toros // ARCHIVO ABC

La noticia del levantamiento militar que acabó con el Estado Novo salazarista en Portugal hace hoy medio siglo exacto quedó amortiguada en Sevilla porque cayó en mitad de la Feria de 1974

#### JAVIER RUBIO



laveles rojos en la bocacha de los fusiles. Se convirtieron en una imagen icónica del alzamiento militar que acabó con el Estado Novo en Portugal hace justo medio siglo: 25 de abril de 1974 en el que la canción de Zeca Alfonso 'Grândola vila morena' marcó el inicio de la insurrección armada. La noticia no pasó inadvertida en Sevilla, pero sí amortiguada porque estaba en mitad de la Feria y los claveles sólo adornaban el pelo de las mujeres vestidas de flamenca.

Para los sevillanos, Portugal era poco más que una cantera de clientes para ventas al detalle. «Portugueses. Bienvenidos a Sevilla. En atención a su visita les ofrecemos precios especiales en todos nuestros artículos: ropa interior, fajas-sostenes, juegos de novia». Este anuncio de la corsetería Modelo, en Francos 20, apareció dos días antes en ABC, lo que da idea de que nada hacía presagiar la caída del régimen que Antonio de Oliveira Salazar había implantado en el país vecino desde 1932.

En 1942, había sido el primer dirigente extranjero en visitar España después de la Guerra Civil, cuando todavía parecía posible la victoria del Eje en la Segunda Guerra Mundial. Salazar y Franco se encontraron por primera vez en el Alcázar de Sevilla el 12 de febrero de aquel año para rubricar el Pacto Ibérico de buena vecindad.

La Feria se celebraba en Los Remedios por segundo año y la visita más distinguida era el alcalde de Buenos Aires, José Embrioni, un general retirado al que Perón había confirmado en el cargo. La revolución en Portugal marcaba la caída de un aliado de la España franquista, cada vez más aislada en el plano internacional, pero en Sevilla, esa semana, la preocupación venía del cielo.

El viernes 26, cuando los periódicos informaban con amplio despliegue del pronunciamiento de las guarniciones lusas, llovió y hubo de aplazarse al domingo el concurso de caballistas que debía celebrarse en el parque de los Príncipes en torno a la pista para la que se había construido un graderío ex profeso.

Aquella segunda feria de Los Remedios tenía tres circos: el Americano, el Berlin Zirkus y el Ruso, en el que actuaba de clown el portugués Humberto y sus payasos,
probablemente de los pocos lusitanos que rondaron la
Feria de Abril de 1974. Además del Teatro Chino, que se
anunciaba en las gacetillas de un modo impensable medio siglo después: «Maravilloso espectáculo de variedades arrevistadas. Mujeres y fantasía, con la gran supervedette Pola Cunard, Pastora Reyes, Merche Bristol. Co-

#### Dos golpes y un destino Se provectaba 'El golpe'

Se proyectaba 'El golpe' de Newman y Redford, con otros protagonistas en el vecino Portugal laboración de Los Serrano y veinte atracciones internacionales».

En los cines de estreno, los 'Gritos y susurros' de Ingmar Bergman tenían poco que hacer contra el

bodrio patrio de Pedro Lazaga 'Cinco almohadas para una noche' con Sara Montiel «más bella y sugestiva que nunca» En el Lloréns, sesiones numeradas para asistir (a partir de 14 años acompañados) al estreno de la mítica 'El golpe', con Paul Newman y Robert Redford.

La atención, sin embargo, estaba puesta en otro golpe, el de las fuerzas armadas lusas que se exhibía en todo Portugal desde tal día como hoy hace cincuenta años.



#### **BALA PERDIDA**

ÁNGEL ANTONIO HERRERA

### Marqués del ingenio

Mingote practicó la aristocracia del ingenio, y no del chiste, que es un asunto menor

os dejó en abril Antonio Mingote, hace más de una década, y hay nostalgia de lo suyo, porque hay vigencia de lo suyo. Prosperó de artista autodidacta, porque a ver qué otro camino. Todo artista come de su propio talento, y crece hacia su propio talento, que es una rara esencia que ni enseña la Universidad ni la inteligencia artificial. Estamos ante un clásico que nos saludaba, cada mañana, desde la baranda de su viñeta de ABC. Así, más de medio siglo. Estuvo en lo suyo hasta el momento de la muerte, como González Ruano, que remachaba el artículo desde el lecho de la última hora, mientras se desesperaban sus cuidadoras de hospital, incapaces de fijarle el descanso al enfermo: «Déjenme ustedes en paz. Yo soy escritor como ustedes son monjas». En efecto, el oficio de creador es un sacerdocio o se queda en macramé de 'amateur', en pilates de caprichos. Mingote ha sido sacerdote de lo suyo, el humor a lápiz, el dibujo hablante, la viñeta exacta donde todos somos José Luis López Vázquez, un español medio cabreado con la señora al lado, que es la otra mitad del cabreo. Le hicieron marqués, pero ya lo era, porque practicó la aristocracia del ingenio, y no del chiste, que es un asunto menor. Militó en 'La Codorniz', donde se tuteó con Gómez de la Serna, Jardiel Poncela, o Edgar Neville. Escribía teatro con soltura masiva, y manejaba el ingenio tan en serio como si barajara un juguete. Es tópico decir hoy que Mingote era un género, pero hay que decirlo, porque es verdad, y para que no nos olvidemos de los talentos del pasado, que aún pintan algo en los futuros. Un día memorable me relató cómo vivió en un susto el arranque de la Guerra Civil, porque pensaba que una bomba iba a destruir un piano que había en la casa de sus padres. No deja discípulos, que es el mayor síntoma de su excelencia, pero sí una escuela de dibujar fácil, que es lo difícil. Hay cosas, casi cubistas, en lo suyo, que son como si Picasso se entretuviera un rato en

hacer su página de ABC. La de ayer,

la de siempre.\*



